Sábado, 22 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.602. Edición Madrid. Precio: 2 €



EURO SELECCIÓN La victoria ante Italia entra **2024** en el Olimpo de la Roja mientras los equipos hacen cuentas para fichar a Nico Pág. 37

oceanogràfic Operación rescate de dos belugas ucranianas por tierra, mar y aire hasta Valencia Página 50



# Milei lleva la guerra al socialismo y Sánchez al acto oficial de Ayuso

Trae a Madrid su discurso radical contra la izquierda: «Vengo del futuro a contarles la decadencia que causa»

Advierte de «las porosas manos de los políticos, un hermano, una pareja; el que quiera entender que entienda» de la libertad»

La presidenta madrileña exhibe sintonía con el líder argentino y le condecora por

POR PABLO R. ROCES Y SEBASTIÁN FEST Páginas 12 y 13



Isabel Díaz Ayuso le coloca, ayer, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino, Javier Milei. JAVIER BARBANCHO

#### Barcelona pone fin a sus pisos turísticos y presiona al resto de los ayuntamientos

Jaume Collboni anuncia un plan para eliminar antes del año 2029 las viviendas que se destinan a este uso

POR C. URRUTIA / G. MELGAR

Una campaña de desinformación intenta proteger al fiscal general ante su posible imputación

POR EL MUNDO Página 8



El gran muro dominicano frente a Haití: «Dicen que somos diablos»







### LOC/ LOS JAVIS Y SU COMPROMISO LGTBI: «QUEREMOS CREAR INDUSTRIA Y EMPLEOS PARA EL COLECTIVO»

Referentes. La pareja de cineastas hace activismo desde su productora Suma Content: «Estamos orgullosos de darles visibilidad» РОВ 1. сово

RÁNKING DE LOS 100 LGTBIO+ MÁS INFLUYENTES



R. En el libro hablo de la lengua co-

mo un legado cultural, un museo vi-

viente, como dicen los conservacio-

nistas. Pero no deja de ser un con-

junto de usos y convenciones comu-

nicativas que están en continua evo-

lución y desaparecerán algún día.

Por eso habría que desdramatizar

el asunto. Hay una labor valiosa de

registro y documentación de la len-

## PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (76)

Doctor en Filosofía y profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad de Málaga, ha publicado sobre liberalismo, pluralismo y tolerancia. En su ensayo 'Contra Babel' (Athenaica), analiza los mitos sobre las lenguas y su uso como «marcadores identitarios»

# «EN ESPAÑA LOS **NACIONALISMOS PERIFÉRICOS** EXIGENELESTADO PROPIO A PARTIR **DE LA LENGUA»**

#### MANUEL TOSCANO x.com/byneontelegram

DAVID MEJÍA MADRID

Pregunta. ¿Siempre le ha interesado la dimensión política de las lenguas?

Respuesta. Desde hace muchos años, sí. Mi primer trabajo sobre el tema lo presenté en un curso al que me invitaron en la Universidad de Salamanca en 2003, donde abordaba el régimen lingüístico de la Unión Europea, que es realmente peculiar. También me interesó el fenómeno de la muerte de las lenguas, pues me parecía que en la discusión se daban demasiadas cosas por supuestas, asumiendo por ejemplo que era una catástrofe que las lenguas desaparecieran, sin importar las circunstancias. Hay ahí cuestiones dignas de atención para un filósofo, como la significación política de las lenguas. Renan decía que esta significación viene de tomarlas como «signos raciales» y efectivamente las lenguas se usan como marcadores identitarios, como banderas y hasta como un pin.

P. ¿Qué le aportó su estancia en la Universidad de Lovaina (Bélgica)? R. El tema de moda en filosofía política a principios de los 90 era el debate entre liberales y comunitaristas. Y me encontré allí con el asunto de las lenguas porque estaba en el ambiente: Lovaina-la-Nueva es hija del conflicto lingüístico entre francófonos y flamencos, debido a la expulsión de los primeros de la vieja universidad. Además allí estaba Philippe van Parijs, que dirigía entonces la Chaire Hoover y fue pionero en abrir las cuestiones normativas que ahora se engloban bajo el rótulo de «justicia lingüística». Yo discrepo de algunas de sus tesis, pues están condicionadas por la situación en Bélgica, pero su mérito es indiscutible.

P.¿Qué opina de las comparaciones entre Bélgica y España en materia lingüística?

R. Se compara España con Bélgica, con Suiza o con Canadá, cuando son realidades que tienen poco que ver. Hay un hecho claramente distinto y es que en España los ciudadanos tenemos una lengua común, que hablamos todos. Me temo que algunos alegan el plurilingüismo sin hacer las debidas distinciones, justamente para negar ese hecho o minimizar su importancia.

P. El libro no aborda las políticas lingüísticas hasta los últimos capítulos. Comienza cuestionando los presupuestos valorativos sobre las lenguas. R. Me parecía interesante dar un paso atrás para desbrozar el terreno de discusión examinando las tres descripciones principales del valor de las lenguas: como patrimonio o herencia cultural, co-

mo medio de comunicación y como marcador de identidad. Abundan en torno a ellas los clichés, las metáforas vistosas o sencillamente las falacias y es tarea del filósofo poner todo eso en cuestión.

P. El presupuesto implícito, o discurso dominante, y no sólo en España, es glorificar la diversidad lingüística: dar por hecho que la coexistencia de varias lenguas es una bendición.

R. Así es, se ha convertido en un lugar común que la diversidad nos enriquece, invir-

tiendo el mito bíblico. La proliferación de lenguas ya no es un castigo divino, sino una especie de bendición, un tesoro. Mi pretensión en el

Nació en Málaga en 1963. Se doctoró en Filosofía y ha realizado estancias de investigación en la ENA (París), la Universidad Católica de Lovaina y la

► Colabora en prensa como experto en los retos de las políticas de identidad en el marco de la democracia constitucional.

DNI

de Montreal.

lengua agoniza. R. Sí, quiso difundir la situación de su lengua

y lo hizo en inglés, el idioma con el que llegaba a una audiencia mayor. P.¿Qué se pierde cuando desaparece una lengua?

libro es preguntar en qué consiste ese tesoro, pues muchas veces se ensalza la diversidad lingüística camuflando lo que me parece que es el valor fundamental de las lenguas: su potencial comunicativo. Cuando se subraya su valor como herencia cultural, como seña de identidad, no se puede ignorar el hecho de que las lenguas son ante todo medios de comunicación.

P.¿Considera que la muerte de una lengua es un tragedia?

R. Si hablamos de pérdida trágica es porque suponemos el valor de lo que se pierde. De ahí la necesidad de examinar el valor de las lenguas, pues para empezar la muerte de las lenguas no deja de ser una metáfora. Las lenguas no mueren ni agonizan, pues no son seres vivos. No deberíamos pensar en ellas como una especie de animales fabulosos, con vida e intereses propios. Hablamos de procesos de cambio social que tienen lugar en una población cuando una lengua progresivamente va desplazando a otra, hasta que las nuevas generaciones dejan de usar la última y se comunican en la primera. El rasero para juzgar esos procesos de cambio no puede estar en las lenguas, sino en los intereses de los hablantes, atendiendo a las circunstancias en las que se producen. ¿Es la desaparición de una lengua siempre una catástrofe? No lo creo, por la sencilla razón de que el valor de la lengua en último término radica en su utilidad para los hablantes. P. En el libro habla del último hablante de chemehuevi.

R. Conocí el caso por un documental de National Geographic y luego encontré la noticia de su muerte (y con él la de su lengua). Me interesó porque tirando de ese testimonio se podían plantear cuestiones filosóficas de fondo. Una lengua moribunda presenta conflictos valorativos en situación límite, por ejemplo entre

la utilidad comunicativa que mencionábamos y el valor simbólico que se le atribuye a la lengua. Además hay una cierta paradoja en el testimonio de este último hablante: él insistía en que no quedaba nadie con quien hablar, pero en las necrológicas se veía que era una persona muy apreciada, con familia y amigos, que trabajaba en el Consejo Tribal. En realidad se comunicaba con sus allegados en inglés. P.Y gracias al inglés puede comunicar que su

gua, a través de registros sonoros, diccionarios y gramáticas, que compete a los profesionales. Cosa bien distinta es conservarla como un medio de comunicación vivo, algo especialmente complicado en comunidades lingüísticas muy pequeñas, de apenas unos centenares o unos pocos miles de usuarios. Esas lenguas son extraordinariamente vulnerables precisamente porque los hablantes necesitan otras lenguas para comunicarse. P. ¿Es beneficiosa la diversidad lingüística? R. Para justificar el posible beneficio no basta simplemente con de-

cir que hace el mundo más ameno y más diverso. Para empezar convendría reflexionar acerca de los distintos modos en que concebimos la diversidad cultural, pues cabe verla como un mosaico de comunidades internamente homogéneas y separadas o aisladas unas de otras. Sin embargo, la riqueza viene del intercambio, de las influencias mutuas, de una hibridación que requiere el contacto y la comunicación. No está tan claro cómo nos podría enriquecer de otro modo. No convendría exagerar por lo demás la correlación entre diversidad cultural y lingüística, pues hay mucha más variedad de ideas, bienes culturales y estilos de vida en grandes comunidades lingüísticas que en pequeñas comunidades.

P. Muchas personas siguen creyendo en la tesis de que una lengua implica una visión del mundo

R. Esa tesis es muy difícil de separar de la concepción de la lengua que surge con el romanticismo y que la convierte en el alma de la nación o Volksgeist: una comunidad de cultura distinta, vertebrada por la lengua, ofrece una visión distinta del mundo. Se ha defendido también a través de la hipótesis de Sapir-Whorf, según la cual la lengua condiciona la percepción de la realidad. Es una hipótesis desacreditada, pues las lenguas no vienen con los contenidos puestos. Conocidos lingüistas como Pinker o McWhorter la han rechazado de forma contundente

P. Uno de los capítulos se titula «Amores que matan».

R. La expresión «amores que matan» fue formulada por Jean Laponce como una ley acerca del contacto entre lenguas. Dice que cuanto mejor se llevan las personas, peor se llevan las lenguas. Lo documentó con datos acerca de las parejas canadienses formadas por personas de diferentes comunidades lingüísticas, en

### PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (76)



las que termina predominando la lengua con mayor potencial comunicativo. Porque cuanto más incrementamos las relaciones, los intercambios, cuanto más cooperan las personas, más se acelera la tendencia hacia la uniformización lingüística. Es prácticamente inevitable. Volviendo al mito de Babel: la maldición no es solo que Yahvé confundiera las lenguas para que sus habitantes no pudieran entenderse entre sí; además necesita que se dispersen por la faz de la tierra. Es la otra cara de la ley de Laponce: la fragmentación lingüística requiere alejar a las personas, separarlas geográfica o socialmente.

P. Pero la tendencia al monolingüismo rara vez se acepta como proce-

R. Sí, en el libro señalo la importan-

cia de las dinámicas espontáneas que surgen del desigual potencial comunicativo de las lenguas y que resumo en el «efecto Mateo»: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. No podemos ignorar esas tendencias espontáneas que brotan de la convivencia, de la necesidad del intercambio.

P. ¿Diría que los nacionalismos en España pretenden interrumpir esa naturalidad?

R. Sin duda. Lo ven como una anomalía que hay que corregir por medio de la ingeniería social a gran escala. En perjuicio del español, que tiene una larga historia como len-

P. ¿No diría que el español es una lengua común, no una lengua

R. Absolutamente. Pensaba en la te-

sis del libro El rumor de los desarraigados: el español se extendió como lengua franca y así se convirtió en lengua común. El español es la lengua materna de más del 80% de la población española. Quienes no lo tienen como lengua materna lo hablan y entienden sin problemas.

P. Pero las administraciones gobernadas por el nacionalismo no asumen esa realidad.

R. No sólo no la asumen, sino actúan contra ella en la medida de sus posibilidades, como sucede con la mal llamada «inmersión lingüística» en Cataluña. No es raro encontrarse con que la información oficial esté en la lengua autonómica, mientras que la lengua que se oye en la calle es otra. P. Unos mensajes tienen una función comunicativa y otros una función

#### **IDENTIDAD**

«La diferencia esencial de España respecto a países como Bélgica es que tenemos una lengua común»

#### **UTILIDAD**

«La desaparición de una lengua no es siempre una catástrofe: las lenguas son ante todo medios de comunicación»

#### **PARLAMENTO**

«Autorizar el uso de las lenguas en el Congreso busca hacer avanzar la agenda plurinacional»

#### **NACIONALISMO**

«El concepto de lengua propia solo se entiende en la mentalidad del nacionalismo lingüístico»

#### **FRAGMENTAR**

«Llevar a cabo la fragmentación lingüística requiere separar a las personas geográfica o socialmente»

#### **DIVERSIDAD**

«Se ha convertido en un lugar común que la diversidad nos enriquece y es siempre una bendición»

#### **TABÚ**

«Si se convierte la lengua en un tabú sacrosanto es difícil tener una discusión razonable»

R. Exacto, el idioma se usa como un marcador identitario, o un pin en la solapa que decía antes.

P. ¿Qué opina del concepto de lengua propia?

R. El concepto de lengua propia solo se entiende en la mentalidad del nacionalismo lingüístico. Fuera de ella no tiene sentido trazar la distinción entre una lengua meramente oficial y otra que es propia, cuando la primera es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos y la que usan habitualmente. El concepto de lengua propia hace una atribución esencialista de la lengua, convirtiéndola en marca de un pueblo distinto o de un territorio, al margen de lo que hablen realmente los ciudadanos; que son los únicos que hablan, por cierto. Se trata de un marcador identitario que termina convirtiéndose en una bandera ideológica para señalar «aquí hay un pueblo distinto». De paso se da a entender que la otra lengua oficial (que es la lengua común) es fruto de la imposición y por eso debe ser relegada a una posición subalterna si es posible.

P. ¿Qué peso tienen las lenguas en el debate territorial?

R. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la cuestión lingüística en la discusión territorial, pues al final es un debate acerca de cómo entendemos la comunidad política. Básicamente, si la entendemos como una agrupación de pueblos al modo confederal o plurinacional o como una comunidad de ciudadanos. Esto es lo que está en juego. En España los nacionalismos llamados periféricos son nacionalismos lingüísticos, para los cuales allí donde existe una lengua distinta existe un pueblo distinto. Y este pueblo distinto tiene derecho al autogobierno y, en las circunstancias apropiadas, ese derecho al autogobierno implicaría el derecho a la secesión y la exigencia de un Estado propio.

P.¿Cree que es posible tener una conversación calmada sobre la cuestión lingüística?

R. El problema es que si se convierte la lengua en el tótem de la tribu y, por tanto, en un tabú sacrosanto, es difícil tener una discusión razonable al respecto o llegar a compromisos, como es necesario en una sociedad plural. Este es uno de los efectos perversos de erigir la lengua en seña de identidad de un pueblo.

P.¿Ve posible una racionalización de la política lingüística en España? R. Soy pesimista. Lo hemos visto con el asunto de la inmersión lingüística en Cataluña, donde un modesto incremento como que se imparta alguna otra asignatura en español suscita la oposición más enconada por parte de los nacionalistas y sus socios. La iniciativa de autorizar el uso de las lenguas en el Congreso tampoco es un buen ejemplo, pues en realidad de lo que se trata es de hacer avanzar la agenda plurinacional.

# **OPINIÓN**

HACE mucho, nada menos que cinco años, ella confesó en entrevista con este diario que si hubiera ganado Soraya Sáenz de Santamaría las primarias del PP después de Rajoy, quizá se hubiera ido del partido. El centrismo le daba pereza. Tres años después, Pablo Casado fue quien desapareció. El ex líder empezó a caer en el olvido el día que salió a la calle con ella y los madrileños y madrileñas le apartaban a él para pedirle selfies a ella. «La gente la ama», ha dicho Ben Affleck de Jennifer López. Si preguntáramos a Alberto González Amador diría lo mismo de su novia. JLO tarda horas en atravesar Times Square en volandas de la gente y sus móviles. Isabel Díaz Ayuso no puede salir a la calle ni sentarse a comer en un restaurante sin que se la rifen de mano en mano para capturar su imagen.

Cuando ella era una modesta militante del PP, ya estaba dedicada en cuerpo y alma, día y noche, a la guerra cultural contra la izquierda *woke*, los rojos, el



ASUNTOS INTERNOS LUCÍA MÉNDEZ

### Dos generales de la misma guerra cultural

Frente Popular, la imperiofobia, el comunismo, las paguitas y la colectivización en granjas estabuladas. Su extraordinario éxito electoral, su metamorfosis en la diosa de la derecha que ahora es, le ha permitido desarrollar su vocación de guerrera cultural con todo su esplendor. Ella es más que una presidenta de

comunidad con mayoría absoluta. Hay varios así en el PP, pero ella es única. Como Jennifer López, Taylor Swift, Lady Gaga o Lady Madrid. «La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí...».

Isabel Díaz Ayuso vive rodeada de fans por todas partes. Su potente equipo de Comunicación, que sabe latín, sus consejeros, sus escritores de cámara, sus periodistas, sus rendidos admiradores procedentes de la izquierda —los Joaquines Leguinas son los que más le molan—, sus economistas, sus libertarios de manual y sus votantes. Nadie le tose porque nadie puede toserle sin quedarse con la tos atrapada en la garganta. «Presidenta, presidenta, guapa, guapa», gritan a su paso. ¿Quién podría salir humilde, sencillo y discreto de semejante lugar?

Ella es a la vez una realidad y una ficción. Su llegada al poder fue tan inverosímil como la de Javier Milei en Argentina. Ambos son generales de la batalla cultural contra los zurdos. Disponen de un caudal de votos, facundia, desahogo y desparpajo que los hace sagrados e inmunes a las críticas. Ella pasó revista a las tropas el 2 de Mayo como si fuera capitana general del Ejército y ha condecorado a un jefe del Estado como haría la jefa de un Estado. Y lo hace porque quiere, porque puede y porque se lo permiten. A ver quién es el guapo...



EL ÚLTIMO ESCAÑO IÑAKI ELLAKURÍA

#### El turista molesto eres tú

CADA noche de lunes acompañaba a Alfred Rexach a la milonga del Pipa Club, en la plaza Real. Una de las plumas más ácidas del periodismo catalán, dandi eterno, Rexach había aprendido el tango durante su ociosa etapa de corresponsal bonaerense y yo me sentaba en una esquina de aquel local a verlo bailar con mujeres estupendas. Luego, cenábamos en la barra del Cañete, antes de que apareciese en las guías gastronómicas como uno de los pocos buenos restaurantes que quedan en el chino y se pusiera de moda. Hace unos sábados la nostalgia me devolvió al Cañete. La entrada estaba repleta de gente, todos guiris, con la eufórica desenvoltura de quien se va a gastar mucha pasta, y un ajetreado camarero me dijo que, por supuesto, no había sitio. Cuando ya me iba a largar decepcionado pero no sorprendido, vi a una camarera abriéndose paso entre yanquis, asiáticos y árabes para ofrecerme una mesita esquinera, con la

condición de que acabara de cenar en media hora. Un amable gesto que, estoy seguro, vino motivado por una mezcla de simpatía, curiosidad y compasión para con el único autóctono entre la clientela. La anomalía del barcelonés en Barcelona.

Sentirse extranjero en tu propia ciudad es una de las razones del creciente descontento social con el tsunami turístico y sus derivadas, como el precio de la vivienda. El tourist go home aúna consensos vecinales, mientras las administraciones locales adoptan el elitista discurso de atraer a un turismo de «calidad» (es decir, ricos) o cierran pisos turísticos. Aunque vigente y justificado, este es un debate a la vez contradictorio e imposible, ya que todos somos turistas -no hay rincón en el mundo donde no te encuentres a un catalán vestido de Decathlon-o aspiramos a serlo. Las vacaciones pagadas y el viaje asequible fueron uno de los logros de las clases populares el pasado siglo, por lo que plantear prohibiciones es un contraproducente sinsentido. Pero no es menos cierto que el turista ya no es un visitante, sino un ocupante, y que el turismo de masas - España espera 90 millones en 2024- es una de las industrias de esta aldea global kitsch y hortera. En la que los centros de las ciudades son todos iguales -con franquicias de ropa barata y comida basura- y de ellos se expulsa a los nativos hacia barrios periféricos, acabando con la esencia y razón del núcleo urbano: ser un espacio de relaciones entre clases sociales, ideologías y generaciones diversas. Estamos, pues, ante el final de la vieja ciudad burguesa y ante nuestra condena al suburbio físico y moral.

#### **RICARDO**



GIORGIA MELONI y Marine Le Pen son las más claras ganadoras de las elecciones europeas y las estrellas ascendentes del panorama europeo. La primera ha logrado el 28,76% de los votos y 28 escaños, lo que contribuye decisivamente a consolidar su poder, tanto en casa como internacionalmente. La reciente cumbre del G-7, donde frente a una radiante Meloni, Biden, Scholz, Ma-

cron o Trudeau tenían pinta de corderos que iban al matadero electoral, ha sido un buen ejemplo. También lo ha sido la reunión informal de jefes de Gobierno de la UE del pasado lunes, en la que Meloni se negó a aceptar que la



CAFÉ STEINER JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Una Europa bajo el liderazgo de Meloni y Le Pen coalición de *populares*, socialistas y liberales que gobierna Europa desde tiempo inmemorial se repartiera sin contar con ella los cargos de poder en la UE (Consejo para el socialista António Costa; Comisión para la *popular* Ursula von der Leyen y Alto Representante para la liberal Kaja Kallas). Socialistas, liberales y verdes han perdido de calle estas elecciones, les recriminó Meloni, así que no es de recibo que su grupo (ECR), que tiene ya más diputados que los

liberales (83 frente a 81), quede excluido del reparto. Por su parte, Le Pen ha obtenido el 31.37% de los votos, más que duplicando los logrados por la coalición de Macron, y tendrá 30 diputados en el Parlamento Europeo, compartiendo con el centroderecha alemán (CDU-CSU) el podio del grupo parlamentario nacional con más escaños. Además, tiene al alcance de la mano rematar a Macron en las próximas legislativas y dar el último paso hacia la presidencia de la República forzando una cohabitación que a buen seguro generaría un gran *shock* tanto dentro de Francia como en la UE.

Muchos, mercados incluidos, tienen pavor a Marine Le Pen. Pero otros miran a Meloni y piensan (o albergan la esperanza de) que una cosa es lo que se dice para llegar al poder y otra lo que se hace al llegar al poder. Mucha gente en Francia parece pensar que es el momento de un cambio y que Le Pen representa ese cambio. Como sabemos, en política, cuando esa sensación se instala, el efecto puede ser imparable. ¿Derrotará Le Pen a Macron? ¿Y si llega al Gobierno, querrá Le Pen hacer política, con todo lo que ello implica? Dos preguntas que llevan a una tercera: ¿a qué se parecerá esa Europa?



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos,

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Prohibir los pisos turísticos no resolverá por sí solo el problema

LA MEDIDA que anunció ayer el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de eliminar progresivamente todos los pisos turísticos de aquí a cinco años, es una decisión radical que intenta atajar un problema real y con dos vertientes: la inmensa dificultad de acceso a la vivienda y la degradación de los barrios. El plan del Ayuntamiento es que las cerca de 10.000 licencias que decaerán de aquí a 2029 amplíen una oferta de alquiler para vivienda habitual que hoy está muy mermada, un problema presente en casi todas las grandes ciudades de España, pero que en la Ciudad Condal se vio agravado por las políticas restrictivas de la entonces alcaldesa Ada Colau, que afrontó el conflicto desde el sectarismo ideológico en lugar del análisis técnico.

Prohibir los pisos turísticos es una medida arriesgada cuyos resultados prácticos son inciertos, como ha mostrado la experiencia de Nueva York, donde los precios han seguido subiendo y la oferta de esta clase de servicios se ha desplazado a poblaciones cerca-

nas. Es comprensible, sin embargo, que diversas ciudades españolas de distinto signo político pretendan limitar una actividad que provoca un importante impacto sobre la vida de los vecinos.

Con un peso que ya ronda el 13% del PIB, el turismo es uno de los grandes activos económicos de España, por lo que es imprescindible establecer una regulación clara y que, sin ahogar el dinamismo de este sector, garantice también su sostenibilidad y calidad. La proliferación de pisos de alquiler turístico es un fenómeno ante el que ya están reaccionando varios municipios: Madrid y Valencia han aprobado moratorias para las nuevas licencias, mientras que Palma, una de las ciudades más tensionadas, ha anunciado un plan similar al de Barcelona para ir extinguiendo sus licencias. Sin embargo, las limitaciones servirán de poco si no van acompañadas de inspecciones que pongan coto a los pisos que se ofertan ilegalmente -que en algunos casos son la gran mayoría- e incluso podrían resultar contraproducentes si no se controla el mercado negro.

En cualquier caso, la restricción o prohibición de esta actividad no solucionará por sí sola el problema de acceder a un hogar, que ha empeorado desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, hace ya más de un año. Según datos del Banco de España, dos de cada cinco inquili-

#### La arriesgada medida de Barcelona no será útil si no se frena el mercado negro y se incentiva la vivienda en alquiler

nos ya destinan más de un 40% de sus ingresos al alquiler, un porcentaje desbocado que dificulta sobremanera que los jóvenes puedan emanciparse, y que solo se podrá corregir incrementando significativamente la oferta. Para ello es imprescindible garantizar la seguridad jurídica e incentivar a los propietarios, lejos de las medidas que demonizan al arrendador y restringen el mercado de viviendas, como ha ocurrido en los últimos años en el conjunto España y, de manera aún más acusada, en Barcelona.

#### LA MIRADA



JAVIER BARBANCHO

#### Milei despliega su discurso radical desde la tribuna oficial de Ayuso

EL PRESIDENTE argentino utilizó ayer la tribuna oficial que le proporcionó Isabel Díaz Ayuso para desplegar su discurso radical en la primera parada de su gira europea, que seguirá en Berlín con una cita con el canciller socialdemócrata Olaf Scholz. Javier Milei empleó el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de

Madrid para reiterar dos de los mensajes que ya pronunció en el mitin de Vox con varios líderes derechistas europeos, en esta ocasión con un tono y una estética más moderados. Por un lado, volvió a acusar de corrupción a Pedro Sánchez, con una velada mención a su mujer y su hermano, en una nueva falta de respeto institucional que los ataques previos y posteriores del Gobierno no justifican. Además, insistió en la demonización del «socialismo» -incluido el español-, que, dijo, empobrece e incluso asesina, y celebró que Europa esté «despertando», lo que sólo puede entenderse como un elogio al auge electoral de la derecha radical.

Milei posee una gran ambición de influencia -también se reunirá con el chino Xi

Jingping-, y sus planes económicos liberales son observados con interés en todo el mundo. El suyo es un liderazgo político fuerte, y potencialmente atractivo para empresas dispuestas a invertir en una Argentina que parece levantarse. Por eso, su recepción oficial en Madrid entra dentro de lo razonable. La sintonía que Ayuso exhibió con él sí representa un riesgo. Un partido sistémico con vocación de centralidad como el PP está obligado a distinguirse de mensajes populistas y polarizadores como los que ayer se escucharon.

#### **VOX POPULI**



PEDRO CRUZ VILLALÓN

#### Galardón al trabajo por la concordia

♠ El catedrático andaluz, que presidió el Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001, recibió ayer de manos del Rey Felipe VI el Premio 15 de junio, una iniciativa de la plataforma España Juntos Sumanos que reconoce su labor en favor de la concordia, la cohesión social y los valores constitucionales.



D. GARCÍA-PÁRRAGA

#### Rescate de película de belugas ucranianos

♠ El director de operaciones zoológicas del Oceanogràfic de Valencia ha dirigido la operación de rescate por tierra y aire de dos belugas del delfinario NEMO de la ciudad ucraniana de Jarkov, que el 18 de junio aterrizaron en España tras una odisea de 4.000 kilómetros llena de dificultades.



PABLO BENEGAS

#### Una infancia marcada por ETA

♠ El fundador de La Oreja de Van Gogh publica Memoria, un libro en el que recuerda su infancia marcada por ETA como hijo de Txiki Benegas, socialista amenazado por la banda terrorista. Advierte de la rapidez con la que la sociedad pierde la memoria colectiva para imponer otros relatos



VIKTOR ORBAN

#### Exabrupto racista sobre Alemania

**♦** El primer ministro húngaro afirmó ayer, de visita en Berlín, que Alemania «ya no es» el país de hace una década a causa de la inmigración. «El sabor no es el mismo, el olor ya no es el mismo», dijo. Un exabrupto inaceptable para cualquiera e inconcebible en un dirigente político.



**RICARDO** 

#### Premio Elgar de Viñetas Periodísticas

♠ El dibujante de EL MUNDO ha sido reconocido con el premio a la trayectoria profesional en el V Certamen Nacional 'Elgar' de Viñetas Periodísticas, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara



STÉPHANE BANCEL

#### Una vacuna contra la gripe aviar

▲ El CEO de Moderna ha confirmado durante su visita a España que ya trabaja en una vacuna de ARN-la misma tecnología con la que se fabricó la del Covidcontra la gripe aviar, dadas las dimensiones que cobra la epidemia en EEUU y los riesgos para el resto del mundo.

# **ESPAÑA**

# Aguirre imputa a Puigdemont por un delito de traición

Abre una nueva pieza separada de 'Voloh' y remitirá su caso al Supremo
Mas y el abogado Boye, también investigados

#### G. MELGAR / E. URREIZTIETA F. LÁZARO BARCELONA / MADRID

El juez Joaquín Aguirre, instructor del *caso Voloh*, ha iniciado una nueva investigación sobre las supuestas conexiones del independentismo catalán con emisarios rusos en busca de apoyos para el *procés*, en la que está investigado el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En un auto hecho público ayer, el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de Oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex consellera y ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi. La causa incluye también a otras personas del círculo íntimo de Puigdemont, como el periodista y escritor Carles Porta o el empresario Miquel Casals.

El delito de traición quedó excluido de la Ley de Amnistía aprobada hace menos de un mes en las Cortes Generales «siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España», en los términos que establecen la Carta de las Naciones Unidas y «los principios de derecho internacional». Sin concretar todavía el tipo penal, Aguirre señala que «la concertación con una potencia extranjera para favorecer la secesión de una parte del territorio español constituiría un delito de traición, puesto que del relato efectuado queda indiciariamente acreditado que se han utilizado elementos de la guerra híbrida».

El juez pedirá al Tribunal Supremo que investigue, por su condición de aforado, a Puigdemont «una vez finalizada la parte esencial de la instrucción de la pieza». Aguirre elevará una exposición razonada al órgano superior en la que incluirá al también diputado de JxCat en el Parlamento catalán Francesc de Dalmases.

El instructor considera que se han hallado «indicios más que suficientes que justifican «sobradamente» la apertura de esta pieza separada «con la finalidad de investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por estos,



El ex 'president' Artur Mas. EFE



*El abogado Gonzalo Boye.* E. P.



Josep Lluís Alay. EFE



La ex 'consellera' Elsa Artadi. E. P.



Francesc de Dalmases (Junts). EM



Víctor Terradellas (CDC). EM

que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social».

Aguirre justifica la apertura de una nueva pieza del *caso Voloh* porque «la investigación de la presunta injerencia rusa facilitada por los investigados podría alargarse y bloquearía sin motivo la tramitación de la investigación principal». En consecuencia, especifica en su resolución, «el proceso se dilataría sin causa justificada, ya que los hechos objeto de la investigación principal pueden juzgarse sin necesidad de concluir la investigación de la presunta injerencia rusa».

El pasado 4 de junio, en un auto publicado cinco días después de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso interpuesto por el investigado Xavier Vendrell, ex consejero de la Generalitat con Esquerra Republicana, y anuló la prórroga de la investigación que Aguirre acordó en agosto de 2023 para seguir con sus indagaciones en la pieza separada del *caso Voloh* sobre la denominada trama rusa del *procés*.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona había justificado su decisión por «la extraordinaria complejidad de la causa, con la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios), y los voluminosos informes remitidos por la policía judicial». Posteriormente, a principios de este año, volvió a ampliar la prórroga otros seis meses.

El auto de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona declaró finalizado el plazo de instrucción de esa pieza, con efectos desde el 1 de agosto de 2023, al considerar que Aguirre había tenido «tiempo suficiente» para el estudio de la causa. En sus indagaciones durante la prórroga, el juez vio indicios de un posible delito de traición por parte de Puigdemont y su entorno.

Por otro lado, el órgano provincial descartó apartar del *caso Voloh* a Aguirre, que fue recusado por Boye por una entrevista concedida a una cadena de televisión alemana en la que el magistrado hablaba sobre la supuesta injerencia rusa en el *procés*.

En base a las pruebas obtenidas en registros físicos y de teléfonos móviles, el juez considera probado que el ex *president* Mas inició una estrategia para captar apoyos internacionales, con protagonismo de Terradellas, quien siguió trabajando con Puigdemont cuando este accedió a la jefatura del Govern en enero de 2016.



# Las evidencias de la trama rusa, según el juez

Concluye la existencia de un «plan piramidal» para contactar con el Kremlin

#### E.URREIZTIETA / F. LÁZARO G. MELGAR madrid / barcelona

El juez Joaquín Aguirre, que ha iniciado una causa separada del *caso Voloh* para investigar la conexión rusa del *procés*, sostiene que «personas del más alto nivel del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, incluido su presidente, facilitaron y reforzaron considerablemente el proceso de injerencia rusa». En síntesis, el magistrado arguye que «estas personas man-

tuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia» al tiempo que ha podido acreditar «las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes».

Para desplegar esta estrategia, el juez explica que se llevó a cabo la intervención de «medios de comunicación, *bots* y *trolls*». Entre ellos destaca la participación de Rusia Today-



RT, «un medio financiado por el Gobierno ruso que funciona como órdago de propaganda a favor del Kremlin» y que «utilizó su portal en español para difundir noticias sobre la crisis catalana». Muestra como ejemplo que el 12 de septiembre, RT «publicó una noticia en la que remitía a un tuit de Julian Assange (fundador de Wikileaks) en el que pronosticaba 'el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil'».

«Para la política rusa, el *procés* era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente», expone el instructor. «En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia».

«Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito y Cataluña hubiera obtenido la independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con una 'puerta trasera' para desestabilizar toda la Unión Europea». «Tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas», agrega.

«A diferencia de otras injerencias en procesos electorales, Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y le prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del Estado español».

Pero es que, además, se daba la circunstancia de que los líderes independentistas catalanes «manejaban la esfera comunicativa con notable pericia, por lo que Rusia únicamente tenía que dar difusión y amplificar el relato generado por el propio movimiento independentista catalán».

El magistrado remonta el inicio de la investigación de la injerencia rusa «Contactaron con la mano derecha internacional de Putin», subraya

#### Destaca la «hoja de ruta» incautada al círculo íntimo de Puigdemont

al 18 de mayo de 2018, «casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado *caso Gürtel*, que se notificó una semana mástarde». «Dicha sentencia hizo caer al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y dio entrada a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos de corte independentista».

En esa misma fecha, prosigue el juez, la Policía registró los domicilios de personas que habían recibido subvenciones de la Oficina de Cooperación al Desarrollo dependiente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015 bajo el control de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y se abrió un universo hasta entonces desconocido.

Al frente de este organismo Aguirre sitúa a quien para él es una figura clave, la de Josep Lluís Alay, que fue nombrado director de la referida oficina hasta que Carles Puigdemont le nombró hombre de su máxima confianza. También sitúa en una posición muy relevante a Víctor Terradellas, ex secretario de Relaciones Internacionales de CDC.

A ambos les atribuye una «intensa línea de trabajo para lograr contactos al más alto nivel posible en

Carles
Puigdemont,
en una rueda
de prensa tras
las elecciones
autonómicas
del 12-M. E. P.

el Gobierno ruso» que «no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos». «Esto es, Artur Mas, y Car-

les Puigdemont», indica el magistrado. En lo que respecta a los «documentos más relevantes» hallados en la investigación, resalta por encima del resto «la agenda y dos móviles de Terradellas», a quien además se le han intervenido conversaciones sobre los planes para que Rusia contribuyera a la desestabilización política en España.

En palabras del juez, se configuró «una estructura piramidal» destinada a conseguir «contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República catalana». En el marco de la misma se fijaron como objetivo primordial «la aproximación a Evgeni Primakov, jefe de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional del Gobierno de Rusia», a quien los cabecillas secesionistas se referían como «la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales»

Asimismo, destaca que cuenta con una importancia capital la agenda intervenida a Alay, en la que figura «un esquema con palabras en clave cuyo análisis conjunto revela que nos encontramos ante una especie de hoja de ruta sobre algunos de los aspectos tratados en la crucial reunión de la Casa dels Canonges (residencia oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña), el 26 de octubre de 2017 y que forman la base de la colaboración entre el ex presidente Puigdemont, presente en aquella reunión, y personas influyentes de la Administración rusa».

Por todo ello, el juez propone que la Policía profundice en las pesquisas, «investigue si se utilizaron fondos públicos para pagar los viajes de avión a Rusia, las estancias y demás gastos asociados» o que el Tribunal de Cuentas determine la «legitimidad» de todos los pagos vinculados con la trama.

#### La Abogacía del Estado pide dejar sin efecto la detención de Puigdemont

#### ÁNGELA MARTIALAYMADRID

La Abogacía del Estado envió ayer su escrito de alegaciones al Tribunal Supremo donde señaló que la «amnistía acordada por la Ley Orgánica 1/2024 le resulta de aplicación» al ex presidente catalán Carles Puigdemont tanto por el delito de desobediencia como por la malversación de caudales públicos.

En el documento, los servicios jurídicos del Estado defienden que «procederá acordar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas por tales hechos, así como dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión o de detención de las citadas personas».

El instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, dio un plazo de cinco días hábiles a las partes una vez que la Ley de Amnistía se publicó en el BOE para que se pronunciaran sobre su aplicación. A su vez, en una providencia, Llarena comunicó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de Puigdemont y los otros tres huidos «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».

Eso afecta a la orden nacional de detención y prisión de Puigdemont y de los también huidos Lluis Puig y Antonio Comín. Y a la orden de detención—para que comparezca ante el instructor por el delito de desobediencia— de Marta Rovira, igualmente prófuga ante la Justicia española.

Sobre del delito de malversación de caudales públicos, la abogada del Estado considera que no existe «ninguna circunstancia que ponga de relieve que la conducta de los procesados pudiera ser idónea para generar de forma efectiva un menoscabo al presupuesto de las instituciones de la Unión Europea o de sus instituciones u organismos» y tampoco «dato alguno» que acredite que durante el *procés* se produjo «un propósito de enriquecimiento personal de los procesados».

La Ley de Amnistía excluye que sean borrados aquellos delitos de desvío de fondos públicos si afectan a los intereses financieros de la UE o supusieron un enriquecimiento patrimonial. Ahora, tras analizar el informe de todas las partes, Llarena tendrá la última palabra sobre cómo aplicar la amnistía al líder de Junts.

# ESPAÑA

# Una campaña de desinformación intenta proteger al fiscal general

García Ortiz se enfrenta a una imputación por revelar datos de la pareja de Ayuso

#### EL MUNDO MADRID

La investigación abierta por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la difusión de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso apunta directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para sustentar la exposición razonada contra García Ortiz, que previsiblemente el instructor Francisco José Goyena Salgado enviará al Tribunal Supremo, son claves los mensajes de WhatsApp, desvelados en exclusiva por EL MUN-DO, donde el fiscal general dio la orden expresa a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de distribuir una nota de prensa a los medios de comunicación con datos reservados que afectaban al derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, imputado en la actualidad por dos delitos fiscales y falsedad documental.

«Hay que sacarla [...] Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato [...] Es imperativo sacarla», orde-

El fiscal general, Álvaro García Ortiz. E. PRESS

nó por escrito García Ortiz a Lastra. Se refería al comunicado que la directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado había enviado al jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, en el que se difundían conversaciones literales del abogado de González Amador con el Ministerio Público. «Quería que el delito lo cometiese Almudena y ésta hizo muy bien en actuar con cautela y dejando claro que estaba en desacuerdo con la orden», apuntan fuentes fiscales.

La declaración como testigo de Almudena Lastra ante el TSJM ha enfurecido al fiscal general, conocedor de que sus palabras son claves para sustentar los indicios sobre su probable imputación.

El origen de la actuación del fiscal general fue la información veraz que EL MUNDO publicó a las 21.34 horas del pasado 13 de marzo con el título «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». Algunos periódicos y publicaciones digitales han difundido en las últimas semanas acusaciones en falso que lesionan la honorabilidad de EL MUNDO. Con ello pretenderían dar respaldo a la coartada con la que el fiscal general intenta defenderse de una probable imputación por un delito de revelación de secretos.

ELMUNDO no publicó ningún «bulo» ni tampoco una «información falsa» filtrada por Miguel Ángel Rodríguez. Tampoco afirmó en ningún momento que un posible acuerdo entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía fuese «frenado por órdenes de arriba'», co-

mo acredita cualquier mínimo contraste con la hemeroteca.

Difícilmente puede serfalsa una noticia que revela un documento cierto: el correo que el fiscal Julián Salto envió al abogado de Alberto González el 12 de marzo. En el mismo, ese funcionario público se dirigía al letrado de la siguiente forma: «Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible».

Tan claros son esos términos que *El País*,

en una reciente información del 16 de junio, indicaba que el fiscal envió ese correo al abogado «invitándole a tramitar el acuerdo de conformidad», calificando en esa misma noticia esa comunicación como un «ofrecimiento».

En ningún momento se ha dirigido la Fiscalía a este periódico para rectificar la noticia. EL MUNDO desconocía entonces que existía un correo anterior en el que era el abogado de González Amador quien se dirigía a la Fiscalía para buscar el pacto, pero ese hecho no desmiente la información inicial de este





# FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID NOTA INFORMATIVA

ACLARACIONES DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID SOBRE LA DENUNCIA CONTRA ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR POR DELITOS DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y FALSEDAD DOCUMENTAL

8.º El día 12 de marzo de 2024 el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del Sr. González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.

EL MUNDO NO PUBLICÓ UN 'BULO'. La información del 14 de marzo (arriba), que en la campaña de desinformación sobre el 'caso García Ortiz' es señalada ahora como un 'bulo', se refería exclusivamente a un correo que la propia nota de la Fiscalía confirmaba horas después (abajo).

diario y además es procesalmente irrelevante. Lo novedoso era que hubiese una negociación en marcha, algo que hasta ese momento era desconocido por la opinión pública.

Lo que sí sabía este periódico, y lo publicó en esa misma información de manera destacada, es que la pareja de Díaz Ayuso había admitido las irregularidades durante la investigación de la Agencia Tributaria y ofrecido «una conformidad» a la Hacienda Pública, lo cual desmentía la versión que había dado horas antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien EL MUNDO reprochó en el

editorial de ese día que defendiese la inocencia de su pareja «reduciéndo-lo todo a un montaje». Se trata también de la primera vez que alguien daba noticia de la confesión de las infracciones por parte de González.

Ni una sola línea de la información cuestionaba la actuación del fiscal del caso ni el contenido de la denuncia. Tampoco EL MUNDO «le acusaba de actuar por motivos políticos para impedir el acuerdo», como publicó ayer El País. Este mismo diario había difundido, sin embargo, en su edición digital del 16 de mayo una «fe de errores» en la que reconocía haber atri-

buido «erróneamente al diario EL MUNDO haber publicado que la Fiscalía había retirado su oferta de pacto a Alberto González Amador por motivos políticos».

Bajo su exclusiva responsabilidad, una hora después de la publicación de la noticia en ELMUNDO, a las 22.41 horas de la noche del 13 de marzo, fue el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quien publicó un mensaje en la red social X donde sostuvo que la Fiscalía «había recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio». Este hecho, al que EL MUNDO es ajeno, ha sido utilizado para organizar una campaña de desinformación en torno a lo ocurrido.

Nada había de falsedad ni tampoco de desdoro hacia los fiscales en aquella información de EL MUNDO. Pero García Ortiz quiso responder inmediatamente para «ganar el relato» y ahí vino la discrepancia con la fiscal superior de Madrid, quien consideró que la Fiscalía no debía entrar en el campo de batalla político por ser una institución y que, además, no se podía plasmar en un comunicado de prensa datos como que el empresario había reconocido «la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública», por ser lesivo para el derecho de defensa.

Para hacer cualquier precisión respecto de su actuación, si es que lo consideraba tan imprescindible, era objetivamente innecesario llegar al exceso de hacer público que el abogado de González Amador había reconocido que «ciertamente se han cometido dos delitos», como decía la nota que finalmente se hizo pública. Es en ese entrecomillado donde se

#### EL MUNDO publicó una noticia veraz que la Fiscalía no ha pedido rectificar

dirime la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

La iniciativa de emitir un comunicado de prensa fue del fiscal general. García Ortiz personalmente pidió a la fiscal provincial jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, citada como imputada, que le remitiera los correos cruzados. Esos mails llegaron la noche del 13 de marzo a la cuenta personal de Gmail del fiscal general.

Lo cierto es que, en un primer momento, la investigación abierta por la Fiscalía había pasado desapercibida en la sección encargada. Hasta tres fuentes del Ministerio Público confirman que ni Julián Salto (también citado a declarar) ni la fiscal decana eran conocedores de que González Amador era la pareja de Ayuso. Fue Pilar Rodríguez quien lo puso en conocimiento de García Ortiz el 7 de marzo.

Cinco días después, *eldiario.es* publicó el contenido de la denuncia contra el novio de Ayuso. Y el 14 de marzo, García Ortiz ordenó la difusión de información reservada relacionada con el empresario. El objetivo era ganar «el relato» político.

# «Afecta a intereses nacionales»

Anticorrupción reclama al juez que no entregue el 'caso Koldo' a la Fiscalía Europea

#### MANUEL MARRACO MADRID

Anticorrupción pidió ayer al juez del *caso Koldo* que rechace ceder la investigación a la Fiscalía Europea y que plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. Y que mientras eso se resuelve, siga actuando como magistrado instructor de la causa.

La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón responde así al escrito de la Fiscalía Europea que decretaba que el caso era suyo por completo, no solo los contratos de compra de mascarillas con fondos de la UE por parte de Baleares y Canarias. Lo hacía entre críticas al comportamiento de Anticorrupción por ocultarle información o dársela con retraso.

Anticorrupción rebate esas críticas y devuelve alguna, como la de la supuesta indolencia de la Fiscalía Europea, que podría haber iniciado su propia investigación en lugar de reclamar ahora una que lleva tiempo en marcha, con detenciones, registros y más de un centenar de dispositivos digitales intervenidos y en estudio. «Bien podía haber iniciado su investigación sobre tales adjudicaciones, sin embargo, no hicieron nada en ese sentido».

Anticorrupción afirma que en ninguno de los contratos de Transportes (Puertos y Adif) e Interior que investiga la Audiencia Nacional llegaron a gastarse fondos comunita-



SENADO

SIN RESPONSABILIDAD. El jefe de Gabinete de Salvador Illa como ministro de Sanidad declaró ayer en la comisión de investigación del Senado. Germán Rodríguez afirmó que no intervino en las compras de material sanitario.

rios. «No existe dato alguno que acredite que fue pagado con fondos procedentes de la Unión Europea», afirma sobre la adjudicación de Adif, que según la Fiscalía Europea se abonó parcialmente con dinero de la UE. «Lo único que consta [...] es la previsión de financiación con fondos europeos que [...] no fue empleada en su momento».

Añade que la parte *europea* sería, en todo caso, una fracción del *caso* 

Koldo: «Lo que investiga el juzgado es una trama que desborda con mucho la mera adjudicación de unos contratos afectos a fondos europeos, pues se expande por distintas Administraciones Públicas, ajenas a cual-

quier financiación de fondos europeos, una organización que preexistía a las adjudicaciones afectadas por fondos europeos y que ha subsistido a la celebración y ejecución de los correspondientes contratos».

Concluye que los hechos investigados «afectan directa y esencialmente a intereses nacionales», lo que se alinea con el criterio del Supremo de que la competencia de la Fiscalía Europea «decae cuando la gravedad de los hechos que afectan a los intereses nacionales es superior a la de los intereses financieros de la UE».

En su escrito al juez Ismael Moreno, resalta que un cambio de manos a estas alturas tendría «efectos negativos sobre la instrucción», que se ralentizaría. También estima que es el juzgado central, de la mano de Anticorrupción, el que está en «me-

#### Pide a Moreno que siga con el asunto hasta que el TS dirima el conflicto

jor posición» para investigar, lo que deriva «de la complejidad de la investigación, de los medios para afrontarla eficazmente y del tiempo ya dedicado a la instrucción del caso».

La pretensión de la Fiscalía Europea —que en España encabeza Ignacio de Lucas — es sustituir al juez instructor y a Anticorrupción como único órgano investigador del *caso Koldo*. Si Moreno sostiene su competencia, será el Tribunal Supremo el que resuelva.

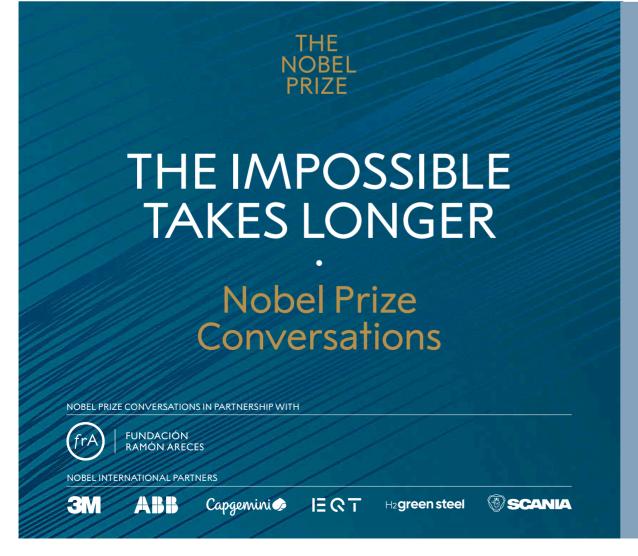

Muchos Premios Nobel ignoraron las ideas preconcebidas sobre lo que es posible. En su investigación caminaron por sendas nunca antes transitadas. Y los resultados de su esfuerzo hicieron historia. Gracias a su empeño hoy podemos disfrutar de sus descubrimientos.

George Smoot, Premio Nobel de Física 2006 y Katalin Karikó, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023, nos explicarán su enfoque sobre la investigación científica en una nueva edición de Nobel Prize Conversations.

Ambos galardonados compartirán sus inquietudes con Mara Dierssen, del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y experta mundial en el campo de la investigación del síndrome de Down. El diálogo será moderado por Adam Smith, director científico de Nobel Prize Outreach.

#### JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2024. 18:30-20:30 CEST

SEDE: c/ Vitruvio 5. Madrid

Interpretación simultánea.
Asistencia gratuita hasta completar aforo.
Necesaria inscripción online previa en
www.nobelprize.org/impossible-takes-longer



#### UN PREMIO A LA DEFENSA DE LA CARTA MAGNA

Felipe VI entregó ayer el Premio 15 de Junio, que otorga la Fundación España Juntos Sumamos, al prestigioso constitucionalista Pedro Cruz Villalón, ex presidente del Tribunal Constitucional v ex abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Rey, acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aprovechó para pedir a la sociedad civil «implicación y compromiso con la vida pública, las instituciones y la democracia». E.PRESS

# Investigación a Tezanos por «manipular el CIS»

El PP creará una comisión en el Senado para escudriñar su labor

#### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

«No son errores, no son fallos, no es ignorancia. Es otra cosa». El PP aprobará en julio en el Senado una comisión de investigación para abordar cómo José Félix Tezanos «manipula el CIS para ponerlo al servicio del Gobierno». Este es el paso previo para, una vez haya conclusiones, tomar iniciativas «en el marco penal o en cualquier otro ámbito» para denunciar al presidente del CIS ante la justicia por malversación de dinero público.

El anuncio de la activación de esta comisión, que el PP registró el año pasado, lo hizo ayer la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que desde el Senado explicó que se citará a «expertos independientes» para extraer conclusiones y cargarse de argumentos que poder presentar ante los tribunales una denuncia si hay indicios de un uso fraudulento de la institución y del dinero público.

El PP tiene claro ya el diagnóstico. Lo que «siempre» hace Tezanos, se subraya, es favorecer la posibilidad de que el PSOE va a gobernar. «Lo que busca es frenar la desmotivación de sus votantes en todos los periodos electorales. Se utiliza el CIS como un instrumento de movilización del PSOE para favorecerles en campañas electorales y esto es de máxima gravedad», sentenció Gamarra.

Los *populares* extraen esta conclusión tras analizar un informe que ha

estudiado los últimos nueve procesos electorales en España, desde las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid hasta las recientes elecciones europeas, y observa un mismo patrón en las encuestas cocinadas por Tezanos para esas citas: «La desviación constante de las estimaciones que hace el CIS en beneficio del PSOE, el partido en el que milita Tezanos, y en perjuicio del PP y otras fuerzas políticas». «En todas».

El PP aprobará la creación de la comisión de investigación este mes

#### Será el paso previo antes de una denuncia ante la justicia

#### Se llamará a «expertos independientes» para examinarle

de julio pero los trabajos y las citaciones llegarán ya durante el próximo periodo de sesiones, después del verano. Será entonces el momento de recopilar testimonios para tratar «en profundidad todo lo que está pasando dentro del CIS».

Para el PP, la reiteración de errores de Tezanos en sus sondeos «no es fruto de la ignorancia» o de «errores» involuntarios, sino que es un ejercicio de «manipulación al servicio del Gobierno». «Esto tiene nombres y apellidos y es momento de investigar», dijo, porque esa manipulación la comete alguien con una «clara vinculación con el PSOE como militante orgulloso» y que «tiene conocimientos suficientes» para llevarla a cabo.

«Nos preocupa por qué se hace y para qué. Para manipular a la opinión pública en procesos electorales y para movilizar al electorado socialista», insistió Gamarra, creando el «clima» de que el PSOE gobernaría.

Dado que el CIS está financiado con dinero público, Gamarra señaló que «posiblemente» haya «malversación» aunque quizá vaya más allá. En todo caso, ahondó en el problema de «degeneración democrática» que todo esto representa, con un Tezanos que ha hundido la «credibilidad» del CIS porque «nunca acierta».

Además de sus sondeos, Gamarra introdujo otros elementos a investigar. Quiere abordar las «contrataciones» del CIS y su organización interna, ya que acusa a Tezanos de haber creado un equipo que trabaja para él «y Sánchez»por razones de «lealtad» y «no por competencia técnica». Concluyó que persigue «proteger al Estado de las garras del Gobierno».

### El PP dará la batalla «jurídica» contra la limitación del Senado

Denuncia la «argucia» inconstitucional con la que se le amputarán funciones

**Á.** CARVAJAL / M. CRUZ MADRID El PP dará la batalla «jurídica» y «política» para frenar la última ma-

«política» para frenar la última maniobra del PSOE para arrebatar al Senado una de sus funciones con más impacto: la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que son el paso preceptivo previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

El choque surge después de que el PSOE colara una enmienda con ese propósito en la Ley de Paridad durante su tramitación final en el Congreso a pesar de que ésta nada tiene que ver con el propósito de las competencias del Senado. La jugada, además de polémica por el fondo político del asunto, tiene un trasfondo jurídico porque existe doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que señala que esta forma de actuar, que no es nueva, es del todo inconstitucional. Pues una enmienda sin conexión alguna con la ley en cuestión exige que se presente de manera independiente, y como uno un añadido para cambiar otra norma. Tal es así, que la letrada de la comisión advirtió de esto, aludiendo a esa doctrina del Constitucional y al riesgo de que se vulnere «el derecho de los diputados».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció ayer este tipo de «argucias» para intentar «vaciar de competencias» al Senado para ganar por esa vía «lo que pierde en las urnas» –la mayoría en la Cámara—. «Desde el PP vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos y políticos para defender las competencias que tiene la Cámara Alta y para poner freno a todas estar argucias que buscan atacar nuestra calidad democrática», avisó. «Hay que respetar las instituciones, el Senado y sus funciones».

La *número dos* del PP afirmó que el hecho de que desde el Congreso «se modifiquen los procedimientos» para darle la vuelta a las com-

#### El PSOE coló una enmienda para hacerlo en una ley sobre otro asunto

petencias del Senado limitando sus facultades conduce a «una democracia iliberal». «Y así mueren las democracias», remató. «Esto debe ser la regeneración democrática de la que habla Sánchez, pero esto se aleja de las democracias modernas».

# Una atribución 'errónea' impidió investigar a Otegi por un asesinato

El juez dice que ya estaba prescrito cuando la Guardia Civil señaló a su comando

#### MANUEL MARRACO MADRID

La atribución «errónea» durante 20 años del asesinato de Luis Hergueta a la rama de ETA encabezada por *Josu Ternera* impidió investigar en la dirección correcta, que apuntaba al comando del que era responsable Arnaldo Otegi.

Así lo sostiene el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge en el auto en el que declara prescrito el asesinato en junio de 1980 del directivo de Michelin en Vitoria y rechaza admitir a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia.

El magistrado explica que inicialmente las Fuerzas de Seguridad atribuyeron la autoría del asesinato a ETA militar (ETA-m), y en concreto a José Antonio Urrutikoetxea, *Josu Ternera*, como autor intelectual. Llegó a ser procesado por ello en 2005, pero la decisión se dejó sin efecto como consecuencia de un informe de la Guardia Civil fechado en mayo de 2021.

En ese informe aparecía «por primera vez la referencia a que la autoría del asesinato no correspondía a ETA-m, sino a ETA-pm [político-militar]», lo que suponía reorientar la investigación.

En el informe «no se concretaba la atribución de la autoría, material o intelectual, del asesinato a nadie», pero sí se relacionaba el atentado con el secuestro previo de Luis Abaitua, director de la factoría de Michelin.

Sus autores «habrían señalado a la dirección de la banda a Luis Hergueta como próximo objetivo» tras los interrogatorios al secuestrado para determinar la responsabilidad de cada directivo en el grave conflicto laboral que vivía la factoría. El líder abertzale fue condenado a seis años de prisión como responsable del comando que llevó a cabo ese secuestro e interrogatorio.

El magistrado explica que, desde el principio, la propia ETA-pm



El dirigente 'abertzale' Arnaldo Otegi, en San Sebastián. EFE

vinculó en sus escritos el secuestro de Abaitua con posteriores atentados, incluido el de Hergueta. «Sin embargo, ni la Fuerzas de Seguridad, ni el Juzgado, ni la Fiscalía tuvieron la capacidad de análisis de información suficiente como para poner, en 1989, esta información en relación con la condena impuesta por el secuestro de Luis Abaitua».

«Por ese motivo, en ningún momento la investigación [...] se dirigió contra Arnaldo Otegi», sino que se centró en la «atribución incorrecta» del asesinato a ETA militar.

«Cuando se descubre que la au-

toría no correspondía a ETA-m sino a ETA-pm ya habían transcurrido más de 20 años», añade el magistrado, en referencia al plazo de prescripción aplicable a hechos cometidos en esas fechas (hoy el terrorismo no prescribe). «Es claro que el procedimiento no pudo dirigirse contra los verdaderos autores hasta el 12 de mayo de 2021, pero entonces ya habían transcurrido más de 20 años», insiste el magistrado.

El informe de la Guardia Civil de 2021 supuso la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que fue archivada el pasado febrero. Tras ese cierre, Dignidad y Justicia presentó la querella que ahora ha cerrado el titular del Juzgado Central de Instrucción 1.

La investigación del Ministerio Público se archivó después de que el informe clave que habría permitido reclamar nuevas diligencias para concretar lo sucedido llegara una vez vencido el plazo de investigación. La Fiscalía General había rechazado la petición del fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, de prorrogarla a la espera de ese informe.

Azcárraga era entonces el fiscal encargado de coordinar las investigaciones sobre asesinatos de ETA sin resolver. Cuando se creó el puesto, respaldó que la Fiscalía ahondara lo posible en casos sin condena como el de Hergueta, para que las víctimas pudieran conocer lo sucedido, aunque en última instancia fuese inevitable su archivo por prescripción. La negativa a prorrogar las diligencias impidió apurar la investigación en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.



# Milei, contra «las porosas manos» de Begoña Gómez en su acto con Ayuso

El presidente argentino arremete contra el «monstruo de la Justicia social» y «el socialismo empobrecedor» en Madrid

#### PABLO R. ROCES MADRID

A la segunda llegó el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei en la Puerta del Sol, con salida al balcón incluida ante la ovación de un grupo de argentinos reunidos en la plaza, donde se oficializó ayer la entente de ambos contra «el daño y la decadencia que causa el socialismo». Y lo ha hecho en un ambiente de entendimiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el mandatario argentino, con una sola mención directa a Pedro Sánchez, tras la imposición de la Medalla Internacional de la región, la firma en el libro de honor y una comparecencia conjunta sin preguntas de los 70 medios de comunicación nacionales e internacionales que estaban acreditados en el acto.

La primera intervención corrió a cargo de la presidenta regional que aseguró que es «un auténtico honor» la presencia del dirigente argentino en la capital española porque ambos comparten la intención de situar la «economía social de mercado en el centro» y «la libertad y la vida como los dos bienes más preciados del hombre» frente al «colectivismo empobrecedor», «la cultura de la subvención para crear redes clientelares» y «el voto cautivo» de las políticas socialistas. «La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes la medalla de la Comunidad de Madrid», indicó la dirigente popular.

Por su parte, Milei defendió que la unión con Isabel Díaz Ayuso, la única política española con quien ha mantenido encuentro, está basada en posicionarse contra el «monstruo de la Justicia social», «el socialismo empobrecedor» y «el populismo violento» que «no duda incluso en asesinar», cifrando en «cien millones» los muertos de esta ideología sin dar más detalle. «Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Quiero alertarles sobre los riesgos de este modelo, no es necesario llegar a una situación tan extrema [como la

de Argentina], es necesario evitarse todos estos dolores [...] Voy viendo Madrid tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida», remarcó el mandatario latinoamericano.

Hasta ese momento no se había producido ni una sola mención al Gobierno español ni a Pedro Sánchez, pero fue precisamente Milei, tras anunciar una ley para convertir en «delito de lesa humanidad» la emisión de dine-

#### GÉNOVA EVITA CHOCAR CON AYUSO

«ES LÓGICO». La dirección del PP hace equilibrios ante la medalla de Ayuso a Milei en pleno choque diplomático entre España y Argentina. Los 'populares' intentar salir indemnes de la polémica sin desautorizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, así que valoran con un «lógico» que un presidente argentino pueda recibir «lo que otros» líderes internacionales antes.

DE PERFIL. La falta de un respaldo rotundo a Ayuso y los giros dialécticos para abordar las preguntas denota que en Génova no están a gusto por el momento. No obstante, el PP evita visibilizar cualquier gesto que demuestre incomodidad.

«RESPETO». Gamarra dijo ayer que «respeta» las decisiones de Madrid en el marco de sus competencias y valoró que lo que vaya en dirección a recuperar la normalidad con Argentina «es lo lógico». ro en su país, quien se encargó de introducir al líder del PSOE en la Puerta del Sol, señalando que Pedro Sánchez «o no entiende mucho de Economía o le gusta mucho el Estado» porque, a su juicio, «la Justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta porque a unos les quita y a otros les da» y está precedida de «un robo», como ha calificado el pago de impuestos.

«[Los dirigentes socialistas] suelen enarbolar cuestiones nobles pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, siempre hay filtraciones. Bastiat siempre hablaba de las porosas manos de los políticos, quizás no es la de un político directamente, es la de un hermano, una pareja o quien fuera; el que quiera entender, que entienda», concluyó el presidente.

Ayuso y Milei también confluyeron en su defensa del «liberalismo» frente a aquellos, según la visión de la presidente regional, que «odian por encima de todo la libertad, la libertad de expresión, la cultura libre, al autónomo o la propiedad privada» y «no dudan en tomar decisiones arbitrarias o matar cualquier incentivo con impuestos voraces». «Hágannos caso, venimos del futuro, nos dicen millones de argentinos en las calles de Madrid. Y cubanos, venezolanos y ciudadanos de Europa del Este», aseveró sin una sola alusión directa al Palacio de La Moncloa.

No obstante, sí se produjeron algunos declaraciones de la dirigente popular con un marcado acento que apuntaba al Gobierno. «Argentina y España, y especialmente aquí en Madrid, tenemos mucho en común: compartimos un idioma, una cultura, una historia, y miles de personas que cada año van y vuelven para encontrarse con los suyos, hacer negocios, turismo... Y así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas. Pero hay algo que también compartimos, que está cambiando y cambiará muchas cosas: no nos conformamos con lo que hay, sin más. Y ambos sabemos que todo puede y debe ir a mejor», destacó la presi-

denta regional, que llamó a reivindicar «una gran alianza de todas las democracias liberales a los dos lados del Atlántico» contra «los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras». «Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia. Anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley. Es decir, la ley de la selva, del más fuerte», afirmó la dirigente *popular* en plena crisis diplomática entre ambos países.

Javier Milei, que fue recibido en la tarde de ayer, a su llegada a la Real Casa de Correos en su único acto político por los nueve consejeros del Gobierno regional, además de la presidenta, es el quinto mandatario en recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid junto a Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea de Venezuela; Apostolos Tzitzikostas, ex presidente del Comité Europeo de las Residente del Comité Europeo de las Re-





También cenizo El 4 de mayo de 2020 faltaba todavía un año para que **Isabel Díaz Ayuso** ganara clamorosamente las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid e hiciera descarrilar a **Pablo Iglesias**. Aquel día definí a nuestro presidente del Gobierno con tres calificativos que no estaban motivados por el ánimo de injuriar, sino por un propósito explicativo, definitorio y amparados todos ellos por el Diccionario de la Real Academia Española: mentiroso, psicópata y necio. A éstas añadió el hombre otra cualidad

a medida que crecía en sabiduría y bondad: la de cenizo.

Es **Pedro Sánchez**, en efecto, un extraordinario altavoz de sus desdichas que se empeña en comenzar el Credo por «fue crucificado, muerto y sepultado» y así va la cosa como va. Sánchez se plantó en huelga cinco días para demostrar que es un hombre enamorado su mujer y plantear a sus conciudadanos, o sea, a nosotros, que no sabía si merecía la pena. No la merecía, Pedro, créame. No sabría uno decir si una huelga auto-

declarada, cualquiera que sea su duración se transforma en *lock out* cuando la declara un presidente del Gobierno. En cualquier caso, le hizo un mal tercio a su señora. Lo que hasta entonces era un asunto conocido en casa se hizo de dominio público gracias a su iniciativa propagandista y **Begoña Gómez** pasó a ser carne de titular en todas las portadas.

Una elemental regla de prudencia aconseja contención en las palabras cuando se tiene la debilidad que Sánchez tiene por la



Javier Milei e Isabel Díaz Avuso, aver durante el acto institucional en la sede de la Comunidad. EFE

giones, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, el único que no ha sido aún recibido en la Puerta del Sol.

Además este evento se encuadra en el afán de internacionalizar su acción de Gobierno que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid en los últimos meses con viajes a Chile, Londres, Nueva York o Auschwitz. Precisamente ayer su equipo de prensa también hizo público un nuevo viaje a Alemania, que se extenderá el próximo lunes y martes, para reunirse con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, justamente en la jornada en que su pareja, Alberto González Amador, está llamado a declarar por el caso de fraude fiscal que se le imputa por sus negocios sanitarios en los ejercicios 2020 y 2021.

# Milei salió al balcón

**ANÁLISIS** 

**SEBASTIÁN** 

**FEST** 

«Vengo del futuro», dijo el presidente argentino, más comedido que hace un mes con Vox, para alertar contra el socialismo

Un león brota del meme y grita, nada original a esta altura, «¡Viva la libertad carajo!». El león aterrizó en el móvil de Vito Quiles, que hasta hacía un par de días no imaginaba que el presidente de Argentina, Javier Milei, saldría en su defensa v calificaría de bolivariano a **Pedro** Sánchez por valerse «del aparato represor del Estado para avanzar sobre la libertad de expresión aplicando el modelo de Maduro».

«Hola querido, cómo va todo», le dice Milei en el mensaje a Quiles, y en esas cinco palabras, el presidente argentino sintetiza mucho de lo

que es: amante de la comunicación directa y sorprendente actor de primera línea en la política interna española.

Quiles se reuniría con el presidente argentino más tarde en el Casino de Madrid, donde recibió un premio del Instituto Juan de Mariana, pero antes de ese discurso, Milei se las arregló para volver a ata-

car a Sánchez. Comenzó haciéndolo con más sutileza que en aquel mitin de Vox hace un mes. El jefe de Estado desarrolló una teoría que, no por reiterada en sus labios, deja de asombrar: los impuestos son «un robo, algo que no se paga voluntariamente, sino a punta de pistola». Es una teoría que entronca perfectamente con su reciente confesión de que se considera «un topo dentro del Estado» y que su misión es «destruirlo». Es decir, si no tuviera las ataduras que su cargo y la realidad le imponen, Milei dejaría Argentina sin Estado y sin impuestos.

Al ser inviable la meta, Milei opta por una mucho más a su alcance, laminar a Sánchez. Una y otra vez.

Al referirse a su visión del «político metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano», Milei encontró la diagonal para arremeter contra Pedro y Begoña (Gómez): «Bastiat siempre hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la de un político directamente, es la de un hermano, una pareja. Quien quiera entender que entienda».

¡Cómo no entender! Eran las 20.15 y Milei había necesitado menos de cinco minutos de discurso para volver a atacar al presidente del Gobier-

no. Es cierto que no había dejado de hacerlo en el último mes, pero revivir el tema en las primeras horas de su regreso al territorio español es otra cosa. Y eso que esta vez contó incluso con más seguridad que la que le garantizó en mayo el Estado español: la Policía Nacional tenía literalmente rodeada la sede de Sol.

A pocos metros, de pie, escuchaban atentamente los discursos el gobierno en pleno de Madrid, la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, hermana de Javier, y el embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, seguramen-

te el diplomático más estresado en la capital del reino en lo que va de 2024.

Bosch es un profesional y, como tal, capaz de contener cualquier gesto. No se le observó reacción alguna cuando Milei dijo que «si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas», para arremeter entonces ya sí de lleno contra el secre-

tario general del PSOE: «Aunque hay excepciones. Evidentemente el señor Sánchez, pese a haber estudiado economía, o no entendió o le gusta mucho el Estado para llenar de impuestos a los españoles».

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, observaba satisfecha: a lo largo de su discurso, previo al de Milei, se había dedicado a glosar las virtudes de la región que gobierna sin necesidad de cebarse con Moncloa. Para qué, si para eso estaba Milei, el líder de la oposición a Sánchez más eficiente de los últimos tiempos. Quizás por eso Díaz Ayuso se vistió de azul claro o celeste, el color predominante de la bandera argentina, presente junto a la española y madrileña en el final de una luminosa tarde de verano, en la que no estaba Feijóo.

«Esperamos con ilusión las me-

«Milei disfrutaba de los aires de Plaza de Mayo que adquiría Sol» jores noticias de los hermanos de la Argentina», dijo Ayuso antes de arrancarle una sonrisa al llamativamente circunspecto Milei. Fue al hablar de un «famoso porteño»

«Como canta Andrés Calamaro, la conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Sí, la libertad», dijo la presidenta, que trazó un paralelismo entre Argentina y Madrid: «La Nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella en todo el mundo, algo que está sucediendo, aunque sea mucho más modesto, en la región de Madrid».

Avanzado ya su séptimo mes de gobierno, Milei demostró que está aprendiendo algunos secretos a la hora de hablar en público en el extranjero. Si en sus seis viajes previos abusaba de la jerga argentina y de ejemplos o imágenes demasiado locales, esta vez encontró el hilo conector entre la situación que entiende que vive España y la que asegura que transita Argentina.

«Venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, la del daño y la decadencia que causa el socialismo. Sería bueno evitarse todos esos dolores. Madrid es tan hermoso... No dejen que el socialismo les arruine la vida, sería la consigna», dijo Milei a una feliz Ayuso.

Días atrás, Elisa Carrió, figura clave de la política argentina en los últimos 20 años, había dicho que no hay caso, que «la Argentina es peronista, que sólo el 20 por ciento de los votantes es republicano».

No está claro si Milei escuchó a Carrió, pero minutos después de ser condecorado con la Medalla Internacional de la Región le dio en parte la razón. Salió al balcón de la Real Casa de Correos, primero acompañado por Ayuso y luego solo. Abajo, sobre el cemento siempre hirviente de Sol, cientos de argentinos, españoles y varias otras nacionalidades lo vivaban. Milei alzó los brazos como **Juan Perón** en la Casa Rosada para saludar a las masas. Se perdieron el espectáculo los militantes peronistas y de la izquierda que, a un par de calles, lo esperaban para gritarle ante el tan señorial Casino de Madrid todo su enojo y oposición. Ajeno aún a esa rabia, Milei disfrutaba de los aires de Plaza de Mayo que adquiría Sol. Ver para creer.

parte de su señora. Pero no es el caso. El presidente del Gobierno ha puesto muchas de sus complacencias en su ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, un homo presapiens que no conoce la cautela y se lanzó a sugerir que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, ingería sustancias alucinógenas.

Como todo se copia, el terrorista que mantuvo secuestrado a Emiliano Revilla, y que en su camino de perfección ha terminado de abogado del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha insinuado que el juez Joaquín Aguirre consume psicotrópicos para redactar delirios como la trama rusa del procès. Pero lo de Óscar Puente es peor. Sólo un imbécil puede insultar a un argentino sin temor a la réplica, y claro, la tuvo.

«Tiene la mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo», fue el zurriagazo del presidente argentino. Mal hecho, claro. Debió añadir presuntamente. Pero de nada vale quejarse. Y mucho menos pregonar a voces la vergüenza, que es lo que hizo Sánchez al declarar una crisis diplomática con una nación hermana, ay.

No se conformó solamente con eso. Sabedor de que Milei iba a volver a España tal día como ayer, el régimen sugirió que podrían no autorizar su entrada en el país, lo que era una estupidez para todo el mundo. Solo faltaba eso: aplicarle a un presidente democrático el mismo tratamiento que la Cuba castrista empleó contra Loyola de Palacio, la expulsión.

Ayuso le entregó ayer al mandatario argentino la medalla internacional de la Comunidad de Madrid en la sede del Gobierno autonómico de la Puerta del Sol y él lo agradeció con un discurso en defensa encendida del liberalismo y crítica feroz del populismo y sus errores. Más tarde, el Instituto Juan de Mariana le hizo entrega de su premio «por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad», durante una cena de gala en el Casino de Madrid. Un gran premio para un gran premiado.

# ESPAÑA

# El PSC teme que las bases de ERC tumben el pacto

Recela de que consulte a la militancia: «No puede asegurar que cumplirá el acuerdo»

del alcalde socialista de la capital

Que el congreso donde iba a de-

cidirse el ingreso en el Ejecutivo del

PSC fuera anulado ante el aluvión

de militantes llegados para partici-

par en la votación encendió las alar-

mas en el equipo de Illa, no sólo en

el de Collboni, pues los socialistas

catalanes adivinaron una reacción

masiva y contraria a cualquier acuer-

do con el PSC tras el batacazo que

catalana, Jaume Collboni.

**VÍCTOR MONDELO** BARCELONA Públicamente, el líder del PSC, Salvador Illa, entona un discurso optimista y se muestra seguro de poder alcanzar un acuerdo con ERC para

mista y se muestra seguro de poder alcanzar un acuerdo con ERC para ser investido presidente de la Generalitat antes de que el próximo 26 de agosto queden convocadas automáticamente unas nuevas elecciones en Cataluña.

Pero, más allá de la ya enorme dificultad que supondrá colmar las exigencias de los republicanos—que reclaman el concierto económico y un «compromiso sobre el referéndum»—, los socialistas temen que ese eventual acuerdo con la dirección de la fuerza independentista sea después tumbado por su militancia, pues las bases de ERC deberían avalarlo en una consulta y el veredicto que emitirían sobre una entente con el PSC es, cuando menos, incierto.

Fuentes del PSC reconocen a EL MUNDO «la dificultad de encontrar interlocutores válidos en ERC que puedan asegurar que los acuerdos se mantendrán pese a la presión de las bases». «Falta una dirección que pilote y oriente el partido», añaden las mismas voces, que así ponen en duda la capacidad de la secretaria general del partido, Marta Rovira, de ejercer ese rol después de la dimisión de su presidente Oriol Junqueras.

Subrayan los socialistas que uno de sus miedos es que la militancia de ERC se revuelva contra un potencial acuerdo de investidura sellado con el equipo negociador que capitanea Rovira, pues perciben que ese espíritu de rebelión interna está calando entre los cuadros republicanos, como ya se evidenció en la consulta sobre el acuerdo de la federación regional de ERC en Barcelona y el PSC para pasar a formar parte del gobierno

ERC sufrió en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo. Oue, nueve días después de la

Que, nueve días después de la anulación del congreso, ERC todavía no haya anunciado una nueva fecha para avalar o rechazar el pacto con Collboni evidencia que tampoco los republicanos confían en un respaldo nítido al preacuerdo suscrito con el alcalde socialista. Y que dan por hecho que un portazo a esa alianza contaminaría la negociación con Illa y condicionaría la consulta sobre un pacto con el PSC sobre su investidura.

«Cuando ERC decide trasladar el posible pacto de investidura a la militancia significa que la dirección no quiere que salga», reflexiona otra voz autorizada del PSC, que recuerda el papel de las bases de los republicanos en otros episodios históricos, como cuando en 2006 se revolvieron contra la reforma del Estatut y empujaron a la dirección de ERC, entonces liderada por Josep Lluís Carod-Rovira, a pedir el *no* en el re-

feréndum sobre la aprobación de la norma marco autonómica.

«ERC está en crisis y acomplejada ante Junts. Rovira ha ganado, ha perdido Junqueras, y eso significa que decide una persona que no vive aquí desde 2018. Esa Cataluña ya no existe», sostiene la misma fuente, para poner también en duda el liderazgo que ejerce Rovira y señalarla como un factor determinante el plausible bloqueo postelectoral en Cataluña.

De puertas afuera, Illa se muestra conciliador y comprensivo con ERC, asegura no tener prisa por

26

Límite. El 26 de agosto finaliza el plazo para investir a un 'president' y evitar que Cataluña repita elecciones el 13 de octubre. pactar y expresa su respeto a la digestión de los reveses electorales que los republicanos vienen concatenando. El objetivo, claro está, es no presionar en demasía a una Rovira que ha llegado a asegurar que tiene «en la cabeza» el nombre del candidato con el que ERC concurriría a la repetición electoral en caso de producirse. Y también es, evidentemente, no soliviantar a las bases del partido, con el fin de que no acumulen razones para enmendar un posible acuerdo y privar a Illa de conquistar la presidencia de la Generalitat tras su segunda victoria electoral consecutiva en Cataluña.

Las negociaciones empezaron formalmente esta semana, pero republicanos y socialistas dan por hecho que se apurarán los plazos y que, de acabar produciéndose un acuerdo, tendrá lugar a finales de agosto. Sería entonces cuando las bases de ERC tomarían la palabra y dictarían sentencia sobre la gobernabilidad de Cataluña.



 $\textit{El 'president' en funciones, Pere Aragon\`es, saluda al l\'ider del PSC, Salvador Illa, en el Parlament. \texttt{TONIALBIR} / \texttt{EFE}$ 

## El juez procesa a Oltra y a su equipo y los deja a un paso del banquillo

Justifica la decisión «por imperativo legal» tras cuestionar la Audiencia el archivo

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Apenas 24 horas después de que la Audiencia de Valencia ordenara la reapertura del *caso Oltra*, el juez instructor procesó ayer a la ex vicepresidenta valenciana y a 15 ex altos cargos del que fuera su departamento en la Generalitat. En el auto de in-

coación de procedimiento abreviado, el juez deja claro que lo hace «por imperativo legal», tras cuestionar la Audiencia su decisión de archivar provisionalmente la causa al no apreciar suficientes indicios de delito.

Mónica Oltra, que dimitió hace justo dos años, y su antiguo equipo quedan así a un paso del banquillo por el presunto delito de encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada de la Generalitat. En su auto, el juez da diez días al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas para que «soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias».

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había considerado que todos los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales contra las personas investigadas se habían «desvanecido por completo».

La Fiscalía respaldó también el archivo de la causa.

Sin embargo, la Audiencia estimó parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares al considerar que no puede «descartarse claramente» la existencia de infracción penal y que concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. La defensa de la víctima abusada la ejer-

La ocultación del abuso a una mejor es una «hipótesis plausible» ce el líder de España 2000, José Luis Roberto, mientras que como acusaciones populares figuran Vox y la asociación de Cristina Seguí.

Para la Audiencia, sigue siendo una «hipótesis plausible» el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba la menor abusada «habrían pretendido ocultar el abuso sexual». «No se de $nunciaron\,unos\,hechos\,graves\,ni\,se$ protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida», recogía la resolución judicial que se notificó el jueves a las partes.

## **ESPAÑA**



Zona de cañas situada en Gandía (Valencia) donde fue hallado el cadáver de Ester Estepa, que estaba desaparecida desde 2021. E. CALATAYUD / EFE

# Ester Estepa, posible sexta víctima del asesino en serie 'el Dinamita'

Fue el último en verla con vida y está en prisión por la muerte de un joven en Málaga

#### ESTHER GÓMEZ MÁLAGA

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de Ester Estepa, una mujer sevillana de 42 años que vivía en Alicante, en un cañaveral de Gandía, el municipio valenciano donde fue vista por última vez. Estaba oculto entre la densa maleza en un enclave de muy difícil acceso, una mediana prácticamente intransitable entre la carretera de la playa y la N-332.

Hoy, todas las miradas están puestas en José Jurado Montilla, *El Dinamita*, un asesino en serie condenado por varios crímenes en los años 80 y al que la Policía detuvo en mayo en relación a la muerte en 2021 de David, un joven malagueño de 21 años. La investigación que señalaba entonces al *Dinamita* como el presunto asesino de David en los montes de Málaga, lo vincula ahora con la desaparición y muerte de Ester en Gandía.

De su relación con Ester, a la que en varias ocasiones se refiere como una persona «confiada», ha dejado constancia en varios de los vídeos que publicó durante los meses posteriores a su desaparición. Siempre sólo, salvo por la compañía esporádica de personas anónimas con las que se topaba en su deambular, y con predilección por el monte, en las grabaciones cuenta detalles de su amistad con la sevillana, mues-

tra algunos de los lugares preferidos por su «amiga» Ester e insiste, una y otra vez, en que desconocía dónde o con quién estaba. Mientras caminaba por calles y plazas en busca del paradero de la mujer, asegurando estar motivado únicamente por encontrarla, ella yacía sin vida en un lugar apartado en el último lugar donde se la vio.

El Dinamita, un ex convicto de 62 años, lleva a sus espaldas el asesinato de otras cuatro personas en Málaga entre los años 1985 y 1987. De confirmarse que es el responsable de los crímenes de David y Ester, serían ya seis las víctimas a las que habría quitado la vida.

Condenado a 123 años de prisión, sólo llegó a cumplir 28. Salió de la cárcel en 2013 merced a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumbó la Doctrina Parot. Desde entonces todo lo que se sabe de él es lo que él mismo ha contado a través de sus redes sociales, donde era especialmente activo.

Tras salir de la cárcel y sin domicilio fijo, *El Dinamita* se dedicó a recorrer España de norte a sur y de este a oeste, y a narrar sus viajes a través de la red social Tik Tok. Se había acostumbrado a los micrófonos en prisión, donde participó en un programa de radio para los internos. Se sentía cómodo hablando a la pantalla y le gustaba referirse a



Ester Estepa. EL MUNDO

José Jurado Montilla ya fue condenado por otros 4 asesinatos

Tenía un perfil en redes sociales en el que contaba sus andanzas

sí mismo como El Dinamita.

En agosto de 2021 los padres de David denunciaban su desaparición. Su hijo había ido a recoger unas algarrobas a la finca de sus abuelos con idea de ganar algún dinero con el que sufragar sus gastos de estudiante pero, tras avisar del incómodo encuentro que había mantenido con un individuo en el monte, no había regresado a dormir a casa. Al día siguiente se encontraba su cuerpo sin vida cerca de la casa de aperos a la que se dirigía la última vez que su padre habló con él. Le habían disparado por la espalda. Recibió un primer disparo con cartuchería de postas y cuando ya estaba en el suelo había recibido un segundo impacto, esta vez a bocajarro, con munición de perdigones.

En agosto del año siguiente, en 2023, era la madre de Ester la que daba la voz de alarma. Había dejado de tener noticias de su hija, con la que mantenía una relación muy fluida, y había recibido algunos mensajes raros que la hacían sospechar que no era ella quien escribía al otro lado del teléfono.

La videollamada de un extraño preguntándole por Ester desde el propio teléfono de la chica la dejó más que preocupada. Meses después reconoció en la imagen del hombre al que habían detenido en Badajoz por la muerte de David al individuo que la llamó, al parecer, un conocido de su hija. Una foto de ambos junto a una tercera persona confirmaba que se conocían.

#### Las monjas de Belorado serán excomulgadas tras reafirmar el cisma

#### P. H. MATELLANO MADRID

Vía burofax, las monjas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) hicieron saber ayer al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que su decisión de abandonar la Iglesia católica es «unánime e irreversible». A las 14 horas del viernes finalizaba el plazo establecido para que 10 de estas religiosas compareciesen ante el Tribunal Eclesiástico y declarasen por un delito de cisma pero, al no presentarse, el Arzobispado quedó autorizado para declarar su excomunión.

Las clarisas, ante esto, difundieron un comunicado en sus redes sociales en el que avisaron que considerarán «nula e írrita» esta o cualquier otra sanción canónica que dicte la institución católica, pues señalaban que estaría impuesta «por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas». Alegaron que, al haberse separado de la Iglesia, el Tribunal «no tiene capacidad para imponer penas espirituales como lo es la farsa de la excomunión».

Así, en el escrito de ayer, las monjas reafirmaron su decisión de separarse «libre, voluntaria y decididamente» de la disciplina religiosa del Vaticano, aludiendo al *Manifiesto Católico* con el que el pasado 13 de mayo la ex abadesa de esta comunidad comunicó que abandonaban la Iglesia católica para situarse bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas, un obispo excomulgado en julio de 2019 y fundador de la Pía Unión de San Pablo Apóstol.

La decisión de esta congregación de monjas de romper con el Vaticano se produjo después de que la Iglesia les impidiera vender el monasterio que tienen vacío en Derio (Vizcaya) para comprar otro en Orduña. Las 16 clarisas –ahora 15– decidieron entonces encerrarse en sus conventos, pese a que se les exigió entregar una copia de las llaves de los monasterios al Arzobispado de Burgos para que Iceta, nombrado por la Santa Sede comisario pontificio de estas abadías, dispusiera de ellas. Además, las religiosas denunciaron a la institución eclesial por abuso de poder y usurpación de representación legal.

El comunicado de las clarisas y su no comparecencia ante el Tribunal ayer se entienden como refrendo de su voluntad de salir de la Iglesia católica y, así, conducen automáticamente a su excomunión. Por el contrario, el desalojo del monasterio necesitará de soporte jurídico para llevarse a cabo.

### **OTRAS VOCES**



## La España plural de un presidente del Gobierno singular

#### **DOMINGO**

#### **OLIMPIADAS**

Iago, ocho años:

- -Los juegos olímpicos los inventaron los grecianos.
  - -No se llaman así.
- –¿Cómo se llaman?
- -Pues como el yogurt.
- –¿Natural?

#### MARTES

#### **MILI**

Escribe mi compañero Rodrigo Terrasa que «hay al menos dos noticias falsas que cada cierto tiempo se viralizan en nuestro país. Una es la muerte de José Luis Perales. La otra, la que dice que vuelve el servicio militar obligatorio. Es complicado resolver cuál de las dos genera más pánico en España». A mi padre, que tiene ochenta y pico años, diría que le da más pánico la segunda. A su edad sigue teniendo dos sueños recurrentes: uno muy placentero, en el que vuelve a fumar, y otro en el que tiene que volver a la mili. La escena suele ser la misma. Dos militares se plantan en casa y le dicen que han revisado cierta documentación y que a sus 18 meses de servicio les faltan dos semanas. Mi padre trata de justificarse con su edad, pero ellos insisten en que mi padre va por el plan viejo, que también les da cosica, pero que no puede librarse, lo que me lleva a pensar que se trata de una generación que, más que miedo a la mili o a una guerra, le tiene miedo a la burocracia.

También cuenta Terrasa que sólo uno de cada tres españoles defendería a su país en caso de guerra. Yo, que ni he hecho la mili, pero porque no había, estaría con la mayoría, pero no por demócrata o por cobarde, que también: es que pienso que, como Woody Allen, «en caso de guerra sólo podría hacer de prisionero».

#### MIÉRCOLES

#### **SINGULAR**

A Pedro Sánchez se le sublevan las autonomías, claro que hay que reconocer que nunca necesitó más de dos para conformar su España «plural y diversa» a base de singularidades.

De la otra España ya se encargaría Sumar, a quien el discurso de la singularidad catalana no le está sentado nada bien, y las bases se le están rebelando a una cúpula que, por suerte para Yolanda Díaz, no existe, o se reduce a una especie de teléfono de atención al militante.

La salida del Gobierno ha sido impecable. La portavoz Pilar Alegría asegura que «la financiación singular de Cataluña es compatible con la del resto de comunidades autónomas». Es decir, que para el Gobierno la financiación singular es plural. «Este Gobierno nunca ha hablado de conciertos», añadió, como reduciéndolo a bulo, a fango e invento de pseudomedios. O, más específicamente, a afirmación de nacionalistas catalanes con los que está negociando precisamente los conciertos. El problema para Sánchez es que ERC y Junts lo que quieren no es el dinero, que también, sino, sobre todo, poder contarlo.

#### JUEVES

#### **ROSA**

Beckham planta en su jardín una rosa Queen of Sweden. Lo sé porque mi mujer, antes de dormir, mira las cosas que ha estado haciendo ese día David Beckham. Una revisión sana en una relación sana, que le permite a uno revisar, antes de dormir, un paseo en lancha de Giulia Diletta Leotta, Mishel Gerzig en el gimnasio, o Emily Ratajkowski subiendo o bajando una

#### **VIERNES**

#### **MILEI**

La política internacional de este país se está volviendo

tremendamente autonómica. Javier Milei deja de ser el presidente de Argentina para convertirse en un instrumento de agitación local.

Eso de que la política obliga a hacer extraños compañeros de viaje se ve en cosas como que Milei se reúna al mismo tiempo con Meloni, Biden, Macron y, en breve, con Xi Jinping, al que le disculpará el comunismo, simplemente, porque le interesa.

No tengo la sensación de que a Sánchez no le interese Argentina ni que a Milei no le interese a España. De hecho los efectos de sus impresiones en los ciudadanos de los dos países a ambos lados del Atlántico es nulo, lo que demuestra las relaciones consolidadas. Para Sánchez, el argentino

sólo es una forma de sacar rédito político. Para Milei, el presidente español es un simple pasatiempo.

Sería ideal, ya que estamos hablando de presidentes de países, que ambos representaran a alguien más que a sí mismos. Cuando Isabel Díaz Ayuso recibe a Milei, ni está avalando sus críticas al presidente español ni censurándolas; se supone que simplemente recibe a los argentinos o, como mínimo, a los 14,4 millones que le votaron. Sánchez debe recordar que a Milei todavía le quedan tres años y medio en el Gobierno, y que a él, nunca se sabe

#### Como Woody Allen, si hay una guerra sólo podría hacer de prisionero

A Pedro Sánchez se le sublevan las autonomías, pero nunca necesitó más de dos

A Milei aún le quedan tres años y medio en el Gobierno, y al presidente español, no se sabe

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTONIO LUCAS

El jefe del Parlament balear pega un zarpazo a la foto de una mujer asesinada en 1937 / El Ministerio de Cultura inicia los trámites de 'derribo' de la Fundación Franco / Mbappé denuncia y arma el taco

### La Fundación Francisco Franco se despide de ustedes

AURORA PICORNELL.
Al presidente del
Parlamento balear, un
hombre de Vox

hombre de Vox bautizado como Gabriel Le Senne, le molestó muchísimo que la vicepresidenta segunda de la Mesa, diputada socialista, expusiese en un atril a víctimas de la Guerra Civil. Entre ellas Aurora Picornell, socialista mallorquina asesinada por el bando franquista la noche de Reyes de 1937. La fotografía impresionó a Le Senne. Tanto que se puso a exigir que la quitasen de su vista. Y pidió abandono de sala a las socialistas que habían metido de contrabando a aquella mujer en el Parlament. Estaba en su derecho, cómo no. Pero en la tangana le delató la mano larga que lanzó

derecho, como no. Pero en la tangana le delató la mano larga que lanzó contra la imagen para rasgarla de un zarpazo. Un gesto así, más que ofender, delata algo violentísimo. En esa sesión el Parlament aprobó, con los votos de PP y Vox, el posible trámite de derogar la ley autonómica de Memoria y Reconocimiento Democráticos. Conviene

Vasili Grossman en *Vida y destino* sobre
romper fotos.

#### FUNDACIÓN FRANCO. El

no olvidar lo que contó

Ministerio de Cultura inicia el proceso de *extinción* de este tinglado

cuyos afanes ideológicos vitorean el peor tiempo de España en el siglo XX. La pregunta no es para qué hace falta una fundación así, sino cómo es posible que siga en pie cuando el Valle de los Caídos (ahora Cuelgamuros) fue desmontado simbólicamente para cerrar el macizo y sombrío santuario del fascismo español. El presidente de la cosa dice esto: «Habíamos superado la guerra, pero nos llevan a lo mismo» Tampoco es para eso. Sencillamente se ilegaliza la capilla porque la apología de una dictadura y el negacionismo de sus atropellos no tienen sitio. Es una medida de aseo natural. No existe una Fundación Hitler. Ni Mussolini. ¿Para qué necesitamos una de Franco? El nacionalcatolicismo es asunto tan arcaico y nefasto que bien merece

quedar instalado donde está: en los libros, en la Historia, pero ni un paso más. Al final esta *guerra* quedará limitada a un titular de periódico. Si no fuese por tanto desastre acumulado, podríamos decir que *La Vaquilla*, de Berlanga, merece más fundación que la Fundación.

3

**MBAPPÉ.** El fútbol no acostumbra a que un futbolista sideral salga

a decir lo que piensa sobre lo que ocurre fuera del estadio. Mbappé, capitán de la selección francesa,



Le Senne, en el Parlament balear. EFE



El futbolista Kylian Mbappé. EFE

advierte sobre el aumento de los extremismos. Lo advierte en un plural abierto, pero todo el mundo sabe que se refiere a las extremas derechas. A esta hora la extrema izquierda no tiene opciones en Europa. Por eso Mbappé avisa. Y hace bien. Convienen los futbolistas con criterio cívico, que se pispen de lo que pasa alrededor y prefieran expresarlo a callar. O prefieran callar, que también el silencio lo ampara la libertad de expresión. Cuando Mbappé vista de Real Madrid compartirá vestuario con Carvajal, a quien asignan gustos políticos opuestos. La vida, tal cual. A veces un futbolista puede ser algo más y mojarse. Y sudar conciencia. Y dar que hablar de otro modo. Qué risas con Buscando a Eric, la película de Ken Loach sobre Cantoná.

### **OTRAS VOCES**

#### **IDÍGORAS Y PACHI**





### La cofradía de la piruleta y el opio del pueblo

LA COFRADÍA de la pirueta es una novela de Emilio Carrere, anterior en diez años a Luces de bohemia, el deslumbrante sainete de Valle Inclán. Las dos obras tratan de lo mismo, la desmangada bohemia madrileña de principios del siglo XX: literatos, sablistas y borrachuzos en permanente equilibrio inestable y más o menos simpáticos (hasta que no: Pedro Luis de Gálvez, chequista). Cada vez que el Ministerio de Cultura despacha una medida dirigida a los jóvenes resulta imposible dejar de hacer la trasposición, y se acuerda uno de Carrere, y se dice: pobres, quieren perpetuar en ellos la cofradía de la piruleta. Acaba ese ministerio de anunciar, por tercer año consecutivo, el «Bono Cultural Joven», 400 euros, para aquellos que cumplan este año los 18: «Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 525.000 potenciales beneficiarios en todo el país» (encuentro en otra fuente la cifra de 482.957 para los nacidos en España en 2006; más de 40.000 de diferencia entre ambas, que a 400 euros por bono da la estimable cantidad de 16 millones de euros. Seguro que eso tendrá una explicación. Además, ¿qué son 16 millones comparados con los 210 presupuestados ya por el Ministerio para ese menester, o con los 15.000 millones que van a condonar a los catalanes?).

En 2022, nos informa el Ministerio —esta vez sí muy stendhalianamente, o sea, con detalles exactos—, se beneficiaron 227.607 personas y en 2023, 319.237. Se establecen también las pautas del gasto: «100 euros para productos físicos, por ejemplo libros, prensa o discos»; «100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea»; y «200 euros para artes escénicas, teatro, ópera, cine, danza, museos...» «Los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, que ya superan los 3.300 en toda España». ¿Adheridos, como antaño al caudillo?

Querría uno saber más cosas y con detalle.

Por ejemplo, porcentaje de beneficiados de ciudad y de medios rurales (y preguntar a estos últimos en qué teatros, óperas y museos han podido gastar los 200 euros de su bono). O cuántos destinaron los 100 euros a videojuegos o a la prensa digital (¿también la «seudoprensa»?). O en fin, cuántos de esos euros se llevaron qué discos, qué prensa y qué libros. Jamás harán públicos estos datos. Desde luego que a nadie se le escapa que el bono cultural, como la rebaja en el precio de los billetes de tren este verano a los jóvenes, es un modo de cautivar sus votos o los de quienes se beneficien de esos 210 millones

de euros. ¿Cómo no va a ser de izquierdas la cultura? Ese ha sido desde siempre el estatuto del cacique (hoy populismo). Y ya se está uno imaginando la protesta: ¡el colmo, quitarles a los jóvenes la cultura!

Pues en cierto modo sí, si se les da de esta manera. Tendríamos que saber de qué hablamos cuando decimos cultura. ¿Puede equipararse un videojuego en línea a La educación sentimental, Cumbres borrascosas o La isla del tesoro, novelas indicadísimas para quienes quieran entrar con buen pie en la edad adulta? «Menos cultura y más cultivo», decía JRJiménez, tan institucionista. Verán, la cultura ha costado a menudo sangre, sudor y lágrimas, en primer lugar a quienes la han creado, los autores. La cofradía de la pirueta. Hambre, penalidades, desequilibrios mentales, alcoholismo, soledad, incomprensión.

Casi siempre, fracaso. Ese misterio, decía Leopardi, la paradoja: que lo que nació de un dolor profundo sirviera a otros de bálsamo, exaltación y júbilo. Y no menos quebraderos les ha causado a veces a sus guardianes durante siglos, esa tropa de valientes anónimos que arriesgarían su vida por conservar las obras de arte. Los retrató François Truffaut de manera memorable en *Fahrenheit 451*. A veces el heroísmo es silencioso y gris: pen-

semos en tantos libreros y bibliotecarios entregados en alma y cuerpo a los *happy few*, sin mayor premio que el deber cumplido, y en tantos actores, músicos y artistas errantes y soñadores, conscientes y orgullosos de que en su pobreza está su libertad, y viceversa...

Por supuesto: han de ponerse al alcance de todos los ciudadanos, sin distinción de clase, creencias o sexo, los medios para acceder a la cultura (el cultivo del que hablaba JRJ ha de ser universal y gratuito), pero no se puede regalar. No puede hacerse de la cultura el derecho del vago, el juguete del aburrido o el privilegio exclusivo de quien pueda comprarla. La cultura es el premio que ha de concederse cada cual a su propio esfuerzo. La cultura para quien la trabaja, diríamos a la manera del anarquista Anselmo Lorenzo. No hay otra. Además, cuando es «gratis total» pierde en muchos parte de su efecto benéfico, como parece que sucede con el sicoanálisis que no pasa antes por caja (según Lacan).

Tiene Natalia Ginzburg un ensayo precioso: *Las pequeñas virtudes*, o el arte de enseñar a los

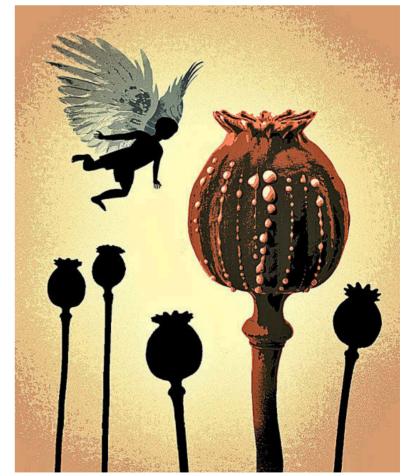

TOÑO BENAVIDES

niños a gastar de modo desinteresado y jovial el dinero que se les da, frente a quienes lo administran de manera mezquina y con cálculo avieso. Así acaba de volverlo a hacer el Ministerio de Cultura, por cofradía de la piruleta interpuesta. Esos 210 millones se están gastando contra la cultura: solo son un *panem et circenses*. Porque si el dinero es solo gasto, no sirve, y si la cultura es únicamente entretenimiento, tampoco; quieren convertirla en el opio del pueblo.

## **MUNDO**

# 'Make Europe Great Again'

- La Presidencia húngara del Consejo de la UE, que comienza este 1 de julio, escoge un lema trumpista
- El país asume la batuta en un momento crucial para los Veintisiete, en plenas guerras de Ucrania y Gaza

MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS Make Europe Great Again. El lema escogido por la Presidencia húngara del Consejo de la UE, que arranca el 1 de julio, es toda una declaración de intenciones. Víktor Orban, aliado, amigo y admirador de Donald Trump, ha copiado el emblema con el que el republicano llegó a la Casa Blanca en 2016. El país magiar asume la batuta de la UE en un momento clave de transición entre legislaturas, con la guerra de Ucrania y de Gaza en marcha y con los desafíos migratorios, climático y de pérdida de competitividad europea en ebullición.

En Bruselas han recibido con perplejidad el eslogan. «No parece muy original», afirmó con sarcasmo una fuente europea. «Está en el interés de los húngaros de que su Presidencia sea un éxito, les va en ello el prestigio nacional. Tienen un interés claro en que estos meses no se conviertan en una espiral de caos», tranquilizó otra fuente. «No veo que Donald Trump quisiera hacer nunca a Europa grande», se excusaron desde Budapest. Durante los últimos meses, Trump –que aspira a volver a la Casa Blanca-y el líder húngaro se han deshecho en elogios mutuos. «Orban es un gran hombre en la primera línea para rescatar a la civilización occidental», dijo el republicano recientemente.

Asumir la Presidencia rotatoria implica fijar prioridades, ejercer de árbitro y tejer consensos en las reuniones de los 27. No tiene un gran poder en los consejos europeos, donde este rol pertenece al presidente en estos momentos el belga Charles Michel- ni en las reuniones de Asuntos Exteriores, donde la competencia recae en el alto representante-que es, hasta el cambio de cúpula, el español Josep Borrell-. «Hungría trabajará como un mediador honesto, con un espíritu de cooperación sincera entre los Estados miembro y las instituciones para la paz, la seguridad y la prosperidad de una Europa verdaderamente fuerte», asevera sin cesar János Bóka, ministro húngaro de Asuntos Europeos.

Aun con todo, los europeos se han puesto manos a la obra para blindar las próximas medidas de apoyo a Ucrania antes de que Orban, el hombre más próximo a Moscú en la mesa del Consejo Europeo, asuma el timón. Está previsto que el lunes los 27 ministros de Asuntos Exteriores formalicen el 14º paquete de sanciones contra Rusia, el primero que incluirá restricciones al gas natural licuado ruso. Un día después, la UE abrirá negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.

Orban se reunió ayer en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz para hablar de la Presidencia rotatoria. No hubo declaraciones tras el



Orban y el canciller Scholz se saludan en el Stuttgart Arena, el miércoles, en un partido de la Eurocopa. DAMIEN MEYER / AFP

Budapest cede al marco negociador de adhesión de Kiev y Chisinau

El país ya no es una democracia total, según la Eurocámara

La UE «gesta una coalición a favor de la guerra», según Orban

encuentro, aunque el mandatario magiar había descrito horas antes a Alemania como un país en decadencia, informa **Carmen Valero**. Con todo, Hungría cedió ayer a establecer el marco negociador con Moldavia y Ucrania, que consta de 35 capítulos, a cambio de que Zelenski se haya comprometido a tomar medidas específicas para proteger a las minorías en su país.

«Millones de ucranianos, generaciones enteras de nuestro pueblo, están haciendo realidad su sueño europeo. Ucrania está regresando a Europa, a la que ha pertenecido durante siglos, como miembro de pleno derecho de la comunidad europea», celebró Zelenski.

A punto de dar el pistoletazo de salida, en su programa de 44 páginas la Presidencia húngara menciona a Ucrania de puntillas, dejando constancia de que no es una de sus prioridades para la segunda mitad del año. Sí lo son otras siete: adoptar un Nuevo Acuerdo para la Competitividad Europea, reforzar la UE de la Defensa, avanzar en el proce-

so de Ampliación –aunque con la mirada puesta en los Balcanes Occidentales–, poner coto a la inmigración irregular, fomentar la cohesión europea, incluir a los agricultores en las medidas contra el cambio climático y abordar el cambio demográfico en un continente que no para de envejecer.

La Presidencia húngara se antoja de alto voltaje. Es el único país bajo la lupa del Artículo 7 de los Tratados por vulnerar los valores europeos fundamentales. Orban ha intentado torpedear cada paso de apoyo a Kiev. Y, sin ir más lejos, la semana pasada, el Tribunal de Justicia de la UE le impuso una multa de 200 millones de euros por incumplir la normativa de asilo. El Fidesz de Orban ha mermado los derechos de las minorías y socavado la libertad de prensa apuntando a Bruselas como chivo expiatorio cuando las cosas se torcían dentro de casa. La Comisión ha

congelado miles de millones de euros tras constatar riesgos de corrupción en medio de su deriva autoritaria. La Eurocámara ha aprobado varias resoluciones alertando de que el país ha dejado de ser una democracia completa.

Tras las recientes elecciones a la Eurocámara, Budapest asume el liderazgo en medio del cambio hacia la nueva legislatura. En pleno maratón para la conformación de los nuevos grupos políticos y la próxima cúpula de poder comunitaria, los eurodiputados del Fidesz están huérfanos. Durante este mandato, fueron expulsados del Partido Popular Europeo y, por lo pronto, no encuentran encaje en su grupo favorito: los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni. Ayer mismo, Orban acusó a la UE de estar «gestando una coalición» para el próximo lustro «a favor de la guerra y de la innmigración».

### **MUNDO**



Emmanuel Macron durante una rueda de prensa tras anunciar el adelanto electoral. STEPHANE DE SAKUTIN/GETTY

# «Parce que c'est la France»



EQUIPAJE DE MANO ANA PALACIO

En 2016, a Jean-Claude Juncker le preguntaron por qué —bajo su liderazgo— la Comisión Europea hacía la vista gorda en los deslices financieros de París. Su respuesta fue rotunda: «*Parce que c'est la France*». Y no pasó nada: las críticas se deshicieron en murmullos. Era el *mundo de ayer*. Actualmente sería imposible imaginar una salida semejante. Así, en señal del cambio de los tiempos, la Comisión recomendó el miércoles medidas disciplinarias por el excesivo déficit público francés: la brecha del 5,5% del PIB de 2023 está muy por encima del 3% requerido por los Tratados.

Este anuncio compendia, en el marco del terrible espectáculo que proyecta nuestro vecino transpirenaico, la necesaria reflexión sobre el contorno de su consagrada excepcionalidad en la UE en el mundo de hoy. Por único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por único poseedor del arma nuclear. Por patrocinador de la autonomía estratégica, que cobra urgencia por el peligro trumpista que se cierne sobre Estados Unidos —y por ende sobre OTAN—en la difícil tesitura de la guerra en Ucrania.

Aunque oficialmente el comunicado viene motivado por el desempeño del equipo macronita, se debe entender como aviso a navegantes destinado a las dos agrupaciones populistas destacadas en la contienda legislativa que se dirime estas semanas: esto es, además del Rassemblement National (RN), el revoltillo izquierdista recién estrenado. Una limitación significativa del margen de maniobra para cumplir las promesas de sus programas –cifradas en cientos de miles de millones—.

La cita electoral se erige en epicentro del terremoto provocado por el voto europeo. Al conocerse la victoria aplastante del RN, que batió récords de sufragios—doblando la propuesta liberal y tiñendo de azul el mapa—, Macron convocó urnas anticipadas para la Assemblée Nationale con la mínima antelación. Sorprendió en particular a sus afines, con quienes no confirió de antemano. A modo de causa racional, expuso, «Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était» («Al término de esta jornada, no podría seguir como si no hubiera pasado nada»).

Frente a la racionalidad causal, mucho se especula sobre los motivos de la sentencia jupiterina. Se dice originada en la preferencia de una *cohabitation* con un gobierno *lepenista* por dos años, asumiendo que se estrellaría inexorablemente; así, aseguraría una sucesión de tradición clásica republicana en la batalla por la jefatura máxima prevista para 2027. El otro referente interpretativo enlaza con el «yo o el caos» que inauguró el propio De Gaulle en los albores de la

Quinta República, llamando a la «adhesión franca y masiva» pues, de lo contrario, el sistema «se [derrumbaría] de inmediato y Francia [padecería] una confusión del Estado aún más desastrosa [nunca conocida]». Esta disyuntiva pespuntea las presidenciales desde que, en 2002, apareciera por primera vez el nombre de Le Pen en *ballotage*. Hasta ahora, esgrimir el espantajo de la «extrema derecha» ha funcionado.

Después de dos años de gobernar sin mayoría –tirando de la disposición constitucional que le permite saltarse la aprobación del Parlamento–, escuchar «la palabra del pueblo» tiene lógica: el 66% de los ciudadanos favorecerían las elecciones, dato

Ningún postulante quiere verse asociado con Emmanuel Macron

No cabe ignorar el riesgo de que la construcción entera desfallezca



que ha usado el líder para justificar su decisión. Pero hay otra cifra igualmente relevante: según encuesta del Instituto CSA de la semana pasada, si el bando de Macron vuelve a sufrir una derrota, el 57% querría que éste dimitiera (él ha proclamado que no dejará su puesto, «pase lo que pase»).

Desde la creación del Front National (FN) en 1972 por el padre de Marine Le Pen (aglutinadora de la institución heredera, RN), la facción identitaria se ha mantenido en la periferia del poder, si bien en ascenso constante. Lo que fundamentalmente ha cambiado es la creciente inquietud popular en aspectos elementales de la vida diaria -exacerbada por el contexto de malestar económico-que ha creído encontrar refugio en estas siglas. Este fenómeno de preocupación por la seguridad en las calles, en las escuelas, en las fronteras, es menospreciado por el establishment, que lo tilda de «lepénisation des esprits». Explica, en no poca medida, el auge meteórico de Jordan Bardella, protégé de 28 años de Le Pen. Libre del apellido, ayuno de experiencia y títulos, le aporta al RN una cierta vitola de normalidad que conecta con los votantes más jóvenes. Tras arrasar en las europeas como cabeza de lista, se coronaría primer ministro si se dieran las circunstancias.

La guardia pretoriana del inquilino del Elíseo ha jugado con la trascendencia de la cita: frente al «voto protesta» que acompaña a la lejanía de Bruselas, en las nacionales se entiende que prevalece «la razón». Aparte están las cuestiones técnicas. Se trata de un método de circunscripción uninominal (a diferencia de la proporcionalidad de las europeas). Los *spin doctors* liberales confiaban en que les resultaría más complicado a los candidatos «extremistas» tanto atraer el 50% necesario en la primera ronda inicial para quedarse con el escaño, cuanto ganar en la final (a la que pasan los que rebasen el 12,5%).

Además, la carambola se basaba en el cortísimo plazo otorgado: creían los gurús que aconsejaron al Jefe de Estado que la izquierda no sería capaz de unirse, habida cuenta del historial reciente de trifulcas y la ferocidad que caracterizó la campaña europea de los distintos grupos que la integran (véase el radicalismo de Mélenchon - La France Insoumise-, frente a Glucksmann -Place Publique-, socialdemócrata tradicional). Pero el cálculo ha demostrado ser errado: en 24 horas, se constituyó el Nouveau Front Populaire (NFP), agrupando a las variopintas formaciones «progresistas». Este acuerdo acarreará segundas vueltas «trianguladas» en las que los previstos contendientes RNy los propiciados por la difunta majorité se enfrentarán a aspirantes NFP, abriendo una extraordinaria inseguridad aritmética. A ella, se suma el rechazo visceral que provoca hoy Emmanuel Macron, con quien ningún postulante quiere verse asociado.

Como consecuencia, al temor—fundadode una mayoría bajo batuta bardellista, se añade ahora la amenaza clara de ingobernabilidad—un «parlement bloqué»— con los extremos consolidados desgarrando la République. Tendría nefastas consecuencias también para la Unión Europea. Esto es, para todos nosotros: Francia no solo es la segunda economía (por detrás de Alemania, que atraviesa un extraordinario momento de debilidad), sino bisagra de la arquitectura comunitaria. Más fundamental—si cabe— por el corrimiento del centro de gravedad del proyecto europeo hacia el Este.

Parce que c'est la France, no cabe ignorar el riesgo de que la construcción entera des-

### **MUNDO**



Miles de personas esperan en Ouanaminthe (Haití) para cruzar a Dajabón, ya en la República Dominicana, el pasado mayo. MATÍAS DELACROIX/AP

# República Dominicana-Haití: el otro muro que partirá América

El presidente dominicano ha ordenado levantar una barrera para frenar a los haitianos

#### TESTIGO DIRECTO

«¿Una gorra con la bandera haitiana aquí en Dajabón? ¿Quién va a
querer algo así?», protesta Grimél
en creole, la lengua de su país. Esta mujer haitiana, de 38 años, vende ropa en el mercado binacional a
pocos metros de la frontera que separa el municipio dominicano de
Dajabón de la población haitiana
de Juana Méndez. No entiende cómo el reportero busca esa prenda
en el país vecino, marcado por una
xenofobia histórica in crescendo.
Piensa que se ha vuelto loco.

La tensión es tan evidente que se huele mezclada con el sudor. Y donde más se siente es en el paso fronterizo entre los dos países.

Uno de los guardias dominicanos no duda en emplear su bastón de madera, que despide cargas eléctricas, para ordenar un caos imposible. Hay

tanquetas, vehículos blindados, armas automáticas y mucha vigilancia, incluso aérea, entre empujones, vallas que se abren y cierran y camiones pesados que se atraviesan mientras las fuerzas del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre intentan mantener

el control entre el ir y venir de miles de personas.

Las mujeres haitianas usan unas carretillas para transportar sus mercancías, desde ropa hasta chatarra. Son mujeres fuertes, muy castigadas, el peso de esas carretillas es enorme. No se ve a los hombres en semejantes menesteres. Unos y otros entran y salen del mercado colindante cuyos pasadizos estrechos parecen un laberinto humano sin salida.

En pocos metros, al sur y al norte del puente fronterizo y del mercado binacional, se ha escrito la historia de la isla de La Española y de

la Isla de La Espanola y de los dos países que la habitan, incluso sus capítulos más oscuros, como la matanza del río Masacre.

El penúltimo corresponde al famoso muro que el presidente dominicano, Luis Abinader, ha ordenado levantar, tan parecido al que separa Estados Unidos de México. La construcción del mu-

ro y la política de deportaciones constantes cuando al otro lado, sobre todo en Puerto Príncipe, las bandas callejeras controlan el 80% del territorio a la espera del desembarco de tropas africanas enviadas por Naciones Unidas, fueron clave para su reelección, conseguida con el

57% de los apoyos. Ninguno de sus opositores se distanció de esta misma política.

«Las fronteras no son imaginarias, es nuestro deber controlarlas. Somos los mejores anfitriones del mundo, nuestras puertas están abiertas», destaca la publicidad gubernamental, con música parecida a las recepciones de los hoteles de Punta Cana.

Hasta que, de repente, el anuncio cambia de color y de tono y se transforma en algo parecido a *Los hombres de Harrelson*. «Pero si detectamos el más mínimo riesgo, tenemos el derecho a cerrarlas. Por eso nuestra frontera nunca va a ser la misma. Existen controles, registro biométrico, videovigilancia por drones. Nos fortalecimos por tierra, mar y aire, nuestro ejército está en la frontera. Todo tiene un límite, excepto el orgullo de ser dominicanos».

La inminente llegada de las tropas africanas ha cambiado el tablero de la estrategia local y miembros de bandas, pese al poder que han atesorado en los últimos meses, han salido disparados de la capital haitiana. A tres de ellos los linchó la gente en Mirebalais, a mitad de camino entre la capital y la frontera.

Relativamente mejor le fue a Rene Rut, uno de los reos huidos de la cárcel de Puerto Príncipe durante el asalto de las pandillas de marzo pasado, capturado por la policía dominicana en la frontera. Más al Sur, en Jimaní, también cayó Dolan Valoz, pandillero de la banda *Los* 400 *Mawozo*.

«Es lo peor que le podía pasar a un país como el mío, con una historia tan grande. Las bandas de pandilleros, las de Ti Gabriel o Jimmy Barbacoa, no han nacido solas, las han creado las *cabezas grandes* (líderes políticos y empresariales), son ellos quienes las controlan», detalla a EL MUNDO el ex futbolista Denson Joseph, de 29 años, a quien todos en la frontera conocen como *Yei Yei*.

Joseph también ha instalado su puesto de ropa deportiva de contrabando en el mercado binacional,

#### Las bandas controlan el 80% del territorio de Puerto Príncipe

La mano dura con los migrantes le ha dado a Abinader el 57% de los votos junto a la zona de las bicicletas, desde donde otea todo lo que por allí ocurre. Unas horas más tarde, desde la comandancia, se deportará un par de camiones llenos de haitianos, como ocurre todos los días. Son ilegales, les faltan papeles o les atraparon con mercancía de contrabando, sobre todo cigarrillos, ron o whisky.

Los que tienen más músculo económico pagan alrededor de 500 pesos dominicanos (ocho euros) y aliados con la suerte puede que esquiven el regreso forzado. Las deportaciones masivas han adornado el último año de mandato de Abinader: más de 250.000. Y en 2024 no cesa el ritmo.

«Los gángsteres que tienen más poder llegan desde la capital disfrazados, cruzan la frontera a pie. Pero estamos convencidos de que los soldados de Kenia van a poder con ellos, hicieron un gran trabajo en Somalia», desvela un agente haitiano que omite su nombre al hablar con este periódico.

Cruzar la frontera estos días cuesta 2.000 pesos, más 8.000 si te llevan en *motoconcho* (taximoto) a otra ciudad. En total, 157 euros. Hace unos días, la policía dominicana capturó a Cristian José de los Santos cuando trasladaba a un hotel del distrito nacional a los 25 haitianos que traía desde la frontera.

«Mi país no me brinda otras cosas, por eso estoy aquí. Nos maltratan en los dos lados, hasta te golpean y te encarcelan por días. En mi país no hay autoridades que den la cara por nosotros. No todos los dominicanos son racistas, pero otros nos dicen que somos el diablo y que no somos bienvenidos aquí», concluye Grimél.



DANIEL LOZANO DAJABÓN

### **MUNDO**

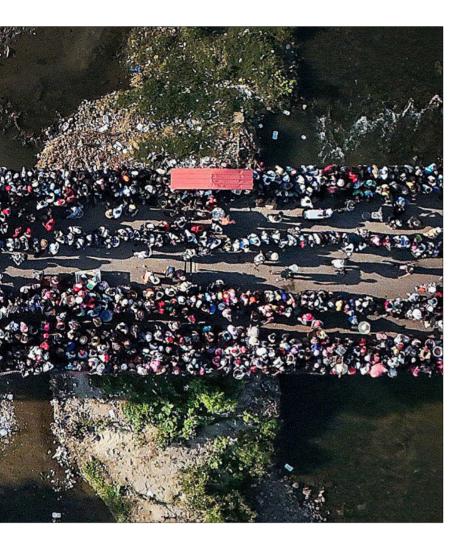

# El contingente africano de la ONU se hace esperar

Las tropas capitaneadas por Kenia son vitales para el nuevo Gobierno haitiano

Se llama Garry Conille y sobre su espalda ha recaído el peso de la tragedia haitiana. El nuevo primer ministro del país caribeño se ha puesto manos a la obra sabedor de que cuenta con el respaldo de la Comunidad del Caribe (Caricom), Estados Unidos y la comunidad internacional; con el apoyo de 6 de los 7 miembros del Consejo Presidencial de Transición y con

el aval de su propia figura: siete meses también como primer ministro en el gobierno de Michel Martelly tras el devastador terremoto de 2010 y la dirección de la Unicef en América Latina y el Caribe.

«Tenemos un Estado que no entrega los bienes, que no presta servicios y que es incapaz de realizar su papel. El éxito de la transición está íntimamente ligado al restablecimiento de la confianza de la población en su gobierno y en el Estado», señaló tajante Conille en su última comparecencia pública.

Su meta tiene fecha, febrero de 2026, cuando se ha acordado que se celebren las elecciones generales pendientes en un país agredido por la crisis social, política, económica y humanitaria que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en 2021, acrecentó aún más si cabe.

El nuevo hombre fuerte del país tiene ante sí una segunda oportunidad, a pesar de que no cuenta ni con partido ni con apoyo popular, y es visto como muy cercano al expresidente estadounidense Bill Clinton, con quien colaboró en la etapa de reconstrucción del país tras la gran tragedia de 2010. La situación, 14 años después de la mayor catástrofe natural del siglo, mantiene grandes paralelismos en el país más golpeado de las Américas: hambre, inflación, cólera (60.000 casos), crisis financiera, caos en los hospitales, escasez de combustible y pobreza, que afecta a cerca del 90% de la población, según distintas agencias de la ONU. Y, para multiplicar todas las demás, el látigo salvaje de la violencia.

Con las elecciones como telón de fondo, el primer reto para Conille es recibir a las tropas capitaneadas por Kenia, bajo el mandato de Naciones Unidas. Su llegada a Puerto Príncipe se retrasa cada semana, siempre parece inminente, mientras las bandas de gangsters tienen sometida al menos al 80% de la capital, Puerto Príncipe.

Personal de Estados Unidos, que financia gran parte de la operación, ha despejado el aeropuerto, bajo asedio de las bandas, y ha preparado en las cercanías una base para acoger el despliegue de las fuerzas kenianas, que contarán con respaldo de tropas de Chad, Jamaica, Belize y Bahamas.

El primer ministro ha impuesto a un nuevo director general de la Policía, Rameau Normil, para que trabaje codo con codo con el titular de Defensa, Jean Marc Berthier, en medio de las críticas a su ineficacia para enfrentar a los violentos. «Ha llegado el momento de insuflar nueva energía y frescura a la Policía», adujo Conille. Y cómo el, Rameau Normil, que tomó ayer posesión oficial de su cargo, se enfrenta a una segunda oportunidad, ya que estuvo al frente de la institución por primera vez entre 2019 y 2020.

Y también, como ya pasara con Conille, al nuevo jefe policial le tocó regresar a su país desde Washington, en donde fungía como consejero militar en la embajada de su país. Normil contará con 455 nuevos agentes, graduados el pasado martes de la Academia Nacional de Policía de Petion-Ville.

De momento y a la espera de la llegada de los agentes kenianos, los policías locales han desafiado al gran líder pandillero, Jimmy *Barbecue* Cherizier, en su propio cuartel general en el barrio capitalino de Delmas. Al famoso expolicía, jefe del crimen orga-

2021

Magnicidio de Moïse. El asesinato del presidente acrecentó más si cabe la caída a los infiernos de Haití. nes [libertador haitiano]. No estamos haciendo una revolución pacífica, estamos haciendo una revolución sangrienta».

Gobierno y oposición, policías y pandilleros, todos esperan la llegada del destacamento africano, conformado por al menos mil agentes. En los pasillos de la ONU se daba por hecho que ya en junio la misión de apoyo estaría activa en su enfrentamiento contra las bandas de gangsters que elaño pasado provocaron 8.000 muertes violentas, mil secuestros en lo que va de año y la huida de sus viviendas de al menos medio millón de ciudadanos. Pero la oposición política en el país africano forzó la intervención del Tribunal Supremo y sumó una serie de trabas legales que han retrasado el despliegue.

El pulso para recuperar la seguridad del país ya está sobre la mesa, pero la desventaja del Estado (fallido) haitiano es enorme, con el presente en ruinas y el futuro bajo ata-



Soldados haitianos se despliegan en Puerto Príncipe. RAMÓN ESPINOSA / AP

nizado haitiano, le acusan del asesinato este mes de tres agentes de la unidad de élite antipandillas.

Al frente de su G9 y Familia, líder también de la coalición Vivir Juntos, *Barbecue* ha amenazado con genocidios y guerras civiles durante los últimos meses. El jefe paramilitar, que se cree una especie de Robin Hood en versión caribeña, tampoco acepta la llegada de tropas africanas y el refuerzo de las huestes policiales: «Nadie puede asustarnos, hacernos creer que nos van a echar de nuestro país. Somos los hijos de Dessali-

que. La propia Unicef, organización que encabezó Conille, aireó un dato escalofriante: entre el 30% y el 50% de los pandilleros son menores de edad, sometidos «a coacción, abusos y explotación para unirse a los grupos armados», incluidos también sus familiares.

«Lo que estos niños tienen en común es la pérdida de la inocencia y la conexión con sus comunidades. El impacto en cada niño afectado es una tragedia que exige una acción urgente», advirtió Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

# LAS 100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2024



ACTUALIDAD ECONÓMICA abre el plazo para la presentación de candidaturas de su ránking anual.

Este año **se celebrará un evento especial** donde se hará entrega a los responsables de cada compañía de un reconocimiento, que les acreditará como una de las mejores empresas para trabajar.

# Presente su candidatura antes del 8 de julio de 2024.

Solicite más información en: mejoresempresas@actualidadeconomica.com

### **MUNDO**



El independiente Robert F. Kennedy Jr. y su candidata a vicepresidenta, Nicole Shanahan, posan con dos simpatizantes latinos en Austin. S. FLORES / AFP

# Voto latino: ni Biden, ni Trump

Un 20% de los hispanos estarían dispuestos a apoyar a un candidato independiente

#### PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES

Es una evidencia. El descontento con los dos principales candidatos a las elecciones de Estados Unidos es tan perceptible como el olor del camión de la basura cuando pasa vaciando los cubos de madrugada. Son millones a los que no les convencen ni Joe Biden ni Donald Trump, hastiados por lo que representa tanto el uno como el otro. Por eso el resultado de la última encuesta de la organización Voto Latino se antoja hasta corto. Un 20% de los hispanos estaría dispuesto a decantarse por una tercera opción, pese a que cinco meses antes de las elecciones, ninguna de las opciones alternativas parece contar con suficiente apoyo como para hacer mella en los co-

Rosalynn Martínez es parte de esa masa descontenta. La idea de no otorgarle el voto ni a Biden ni a Trump le seduce más que nunca. «Se lo daría a un tercero sin pensarlo, al 100%», dice con convencimiento esta licenciada en Contabilidad de 33 años, hija de mexicana y salvadoreño y vecina de Whittier, California. «Lo malo es que no conozco a ninguno de los candidatos lo suficientemente bien, pero aún tengo tiempo para encontrar a alguien que me pueda representar».

Claro que en esa fuga de votan-

tes el más perjudicado sería Biden, la opción «menos mala» para Martínez. Y con claridad. Trump pierde cinco puntos en el estudio frente a los 12 del actual presidente cuando a los 2.000 encuestados de estados clave como Arizona, Carolina del Norte o Pensilvania se les plantea la posibilidad de elegir a un tercer candidato.

El estudio pone de manifiesto que más que alejarse del Partido Demócrata en sí, la frustración del electorado latino es evidente con el panorama económico y geopolítico actual. No quieren cuatro años más de Biden y mucho menos de Trump, que dejó una estela de crispación y amenaza a la estabilidad institucio-

El que más votantes está perdiendo es el actual presidente

Robert Kennedy Jr. es el aspirante independiente con más apoyos nal que temen que se agrave con una extensión de su mandato. Pero, ¿qué alternativas tienen? ¿Quienes son los otros candidatos?

El que más les suena es Robert Kennedy Jr., aparentemente. Candidato independiente y parte de la legendaria dinastía estadounidense, el político de 70 años se lleva el 12% de los votos, seguido por Cornel West (3%), un filósofo de izquierdas y teólogo afroamericano; y Jill Stein, cabeza del Partido Verde y ex candidata a gobernadora de Massachussets, con un 2%. Del sorprendente candidato del Partido Libertario, Chase Oliver, 38 años, gay, activista contra la guerra, no hay ni rastro en la encuesta.

Por ser sobrino del presidente John F. Kennedy e hijo del senador Robert Kennedy, ambos asesinados, su opción parecería la más afín al ideario del clásico votante latino, el mismo que le dio un 59% de apoyo a Biden en 2020, el 66% a Hillary Clinton en 2016 y el 71% a Barack Obama en 2012. Pero este Kennedy es diferente. Durante la pandemia capitaneó una campaña contra las vacunas y se subió al tren de las teorías conspiratorias, desmarcándose del sentir de la mayoría de sus familiares. Mantuvo un enfrentamiento abierto con uno de sus primos «por ir en contra de la ciencia». Cree,

#### LÍMITE A LAS ARMAS

SUPREMO. El Tribunal Supremo de EEUU ratificó ayer que mantendrá las restricciones al acceso a las armas de fuego para las personas condenadas por violencia de género.

PROTECCIÓN. Los jueces, que votaron ocho a favor y uno en contra, entendieron que la doctrina actual no supone una violación de la Segunda Enmienda constitucional, que protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas.

LEY. El caso tratado por el Tribunal se refiere a una ley promulgada por el Congreso hace 30 años, que prohíbe portar armas a personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica. El presidente, Joe Biden, bendijo la decisión al dar «protección esencial a las víctimas».

además, que la radiación de los móviles produce cáncer, que los químicos presentes en el agua están causando disforia de género y que la CIA acabó con la vida de su padre y de su tío.

A favor tiene el enorme tirón que generan sus actos de campaña. Cuenta con legiones de fans, convencidos de su discurso de hombre independiente y *antiestablishment* que atrae a una parte del electorado más

#### Los latinos están frustrados con el panorama económico

#### Ross Perot tuvo 19 millones de votos, pero no creó una tercera fuerza

joven. Le faltan, eso sí, los cientos de miles de firmas necesarias para oficializar su candidatura. Lo suyo es aún un castillo en el aire.

Bastante más woke se antoja el discurso de la candidata verde, Jill Stein, una veterana en las lides políticas, ex miembro del Partido Demócrata que en los comicios de 2012 rozó el medio millón de votos y que en 2016 se hizo con un 1,07% del voto popular, o casi millón y medio de sufragios. Su principal causa es la lucha contra el cambio climático y poner freno a la deuda galopante de EEUU que está poniendo en jaque el futuro de las pensiones y de programas como Medicare y Medicaid.

Chase Oliver, el candidato libertario, también está convencido de poder sacar tajada del desgaste del modelo bipartidista, aunque su discurso se desmarque claramente del credo tradicional de su partido, más cercano a la ultraderecha republicana que al centro. Su activismo pacifista le acerca más al sentir demócrata que al del partido de Trump, al que considera un tipo cáustico que ha traído «cada vez más animadversión y división».

Es, además, el primer candidato abiertamente gay de su formación. Está a favor de la legalización de la marihuana, de las armas, del derecho al aborto y de acabar con las ayudas militares a Ucrania y a Israel, donde cree que se está cometiendo un «genocidio». También defiende el derecho de los inmigrantes a venir a trabajar a Estados Unidos. «Si vienes aquí a trabajar y a estar en paz, no es asunto mío. Necesitamos tener gente en este país que inicie pequeñas empresas y genere prosperidad».

Lejos quedan los tiempos de candidatos como Ross Perot, que se alzó con 19 millones de votos en 1992 y parecía haber sembrado el camino para que emergiera una tercera fuerza de forma consistente. La oportunidad, de nuevo, y gracias al agotamiento que despiertan Biden y Trump, vuelve a ser propicia.

### **MUNDO**



Los emperadores Naruhito y Masako saludan al público durante el Festival Nacional de Plantación de Árboles en Okayama, el pasado mayo. GETTY

# Una visita de Estado adaptada a Masako, la frágil 'mariposa atrapada'

Los emperadores de Japón viajan al Reino Unido con una agenda que no le fatigue a ella

#### EDUARDO ÁLVAREZ

Reinaba aún Isabel II cuando se anunció una visita de Estado de los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, al Reino Unido. La pandemia del coronavirus dio al traste con los planes. Ya este año, volvió a hablarse del esperado viaje en enero. Pero el impactante anuncio de que Carlos III padecía cáncer y de que se veía obligado a suspender su agenda pública dejó otra vez en el limbo el desplazamiento de los soberanos nipones. Hasta que a finales del pasado abril el Palacio de Buckingham dio la campanada con la noticia de la vuelta a la actividad plena del rey poniendo fecha a la visita de los emperadores como gran acontecimiento antes de las vacaciones de verano para una Monarquía británica necesitada de la recuperación de toda su pompa. Pero en esas llegó el adelanto de la convocatoria de elecciones por parte de un desesperado premier Rishi Sunak. Y, una vez más, el desplazamiento de Naruhito quedó en el aire. Quizá para espantar el fantasma del gafe, el viaje finalmente se producirá la próxima semana. Eso sí, con una programación muy diferente a la habitual en estas grandes citas diplomáticas porque, al producirse en plena campaña electoral –algo inédito–, se han anulado actos tan importantes como el discurso del emperador nipón ante el Parlamento de Westminster, su encuentro con el jefe de Gobierno y con otros políticos o toda cumbre bilateral de empresarios ávidos de aprovechar la ocasión para estrechar lazos económicos.

Se podría decir, así, que Naruhito y Masako, que aterrizan hoy en Londres para disfrutar de una primera parte del viaje más privada, van a protagonizar una atípica visita de Estado de carácter casi exclusivamente ornamental y centrada en visibilizar la sintonía entre dos de las dinastías más fascinantes del globo. Y es que, a todo lo dicho, se añade que ha habido que preparar cuidadosamente la agenda para adaptarla a las necesidades de la emperatriz, quien, como es sabido, sufre una enfermedad crónica de naturaleza depresiva inducida por el estrés causado por sus obligaciones reales. De ahí que esta misma semana un portavoz del Ministerio de Exteriores nipón haya subrayado que «el programa en el Reino Unido no es muy denso» para Masako, asegurando que la Consorte «está muy contenta de visitar el país».

En Japón están acostumbrados a que su emperatriz —la *mariposa atrapada*, como se la definió en su día en medios locales— aparezca y desaparezca recurrentemente de la vida institucional en función de su estado de salud. Cuando cumplió 60 años el año

#### OXFORD, LOS LEJANOS DÍAS DE LIBERTAD PARA EL PRÍNCIPE Y LA PLEBEYA FELIZ

El Reino Unido es un país especialmente familiar para los emperadores de Japón. Naruhito estudió dos años en la década de los 80 en la Universidad de Oxford. Entonces, el príncipe saboreó la sensación de libertad por primera vez, participando en

acontecimientos, como una fiesta campestre, hasta entonces desconocidos para el futuro emperador. Masako, por su parte, también realizó parte de sus estudios –una especialización de economía internacional– en Oxford. A la plebeya le cambió la

vida al contraer matrimonio con el primogénito del soberano nipón. En cuanto puso un pie en Palacio, comenzaron sus problemas al sentirse incapaz de adaptarse al protocolo más rígido de todas las Monarquías actuales. Masako tuvo que aprender a marchas forzadas cuestiones tan alambicadas como los significados esotéricos de cada uno de los 500 rituales y

actos de ofrenda en los que participan al año los miembros de la familia imperial. Finalmente, no dar a luz un heredero varón acabó por agudizar su profunda depresión. No faltaron las voces que reclamaron a Naruhito que repudiara a su esposa y recuperara el viejo sistema imperial de concubinas para engendrar un heredero. Él, muy enamorado, se negó.

pasado, la propia Masako, anticipándose podríamos decir a la reciente estrategia comunicativa de Kate Middleton, la Consorte japonesa difundió un comunicado en el que volvía a hablar en primera persona de un tema hasta hace bien poco tabú en cualquier Monarquía como la salud mental: «Reflexionando sobre los días venideros, a veces me siento insegura sobre hasta qué punto seré capaz de servir a la gente. Pero me esforzaré

#### «El programa en Londres no es muy denso para la emperatriz»

#### Al cumplir 60 años se preguntó «¿hasta qué punto podré servir a la gente?»

por hacerlo lo mejor posible para poder contribuir a su felicidad».

Los viajes al extranjero de Masako son excepcionales y provocan expectación y preocupación enormes en Tokio. Desde que Naruhito ascendió al trono en 2019 - tras la histórica abdicación de su padre, Akihito-, a su esposa apenas se la ha visto fuera de Japón para asistir a los funerales de Isabel II en septiembre de 2022 y, un año después, para participar en el primer viaje de Estado de los soberanos nipones, a Indonesia. La cancillería de la Corte advirtió que «antes de cada acto, se tomará una decisión sobre la presencia de la emperatriz, en función de su estado». Con todo, aquel desplazamiento a Yakarta fue considerado como un gran avance en su recuperación. El de ahora al Reino Unido será su segundo viaje al máximo nivel diplomático. El martes, el día grande de la visi-

ta, el príncipe Guillermo-sin Kate, por las consabidas circunstancias, ya que está recibiendo tratamiento por su cáncer-recibirá oficialmente a los soberanos, a quienes acompañará hasta su encuentro con los reyes Carlos y Camila, quienes rendirán a sus huéspedes los máximos honores. El paseo en carruaje a lo largo del mall hasta Buckingham siempre es una exhibición majestuosa. En Palacio almorzarán los dos matrimonios y a continuación visitarán una exposición dedicada al imperio del Sol naciente en la Galería de Arte. Después, Naruhito y Masako acudirán a la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la obligada ofrenda floral. Ya al caer la tarde, comenzará el banquete de Estado, con duelo de tiaras incluido. Entre los comensales, estarán Rishi Sunak y el líder opositor, Keir Starmer, que se morderán las uñas sin poder decir una palabra de política en la víspera de su debate electoral.

La agenda continuará un día después, pero ya con Naruhito en solitario para dejar descansar a la emperatriz y que pueda participar el jueves en la recta final del viaje de Estado. El objetivo está claro: no presionarla más de lo imprescindible.

# **ACTUALIDAD ECONÓMICA**

# Barcelona veta el piso turístico y presiona a más alcaldes

 Collboni liquidará todas las licencias en cinco años por la presión sobre las viviendas
 El Gobierno y el Banco de España respaldan la regulación
 PP y PSOE buscan un acuerdo en Sevilla

#### G. MELGAR / C. RODRÍGUEZ C. URRUTIA

BARCELONA/ SEVILLA/MADRID

El problema de la accesibilidad a la vivienda y la explosiva expansión de los pisos turísticos en las principales capitales españoles han colisionado definitivamente en un choque que ni los ayuntamientos ni los partidos políticos que ñps componen pueden ya evitar. Barcelona anunció ayer su plan para terminar en cin-

En cinco años vencen 10.000 licencias y no se renovarán

#### Delgado defiende que «es bueno» actuar sobre la oferta de alquiler

co años con este fenómeno que ha trascendido su dimensión económica para tener un carácter social. La decisión obligará a otros ayuntamientos de grandes capitales afectadas como Sevilla, Málaga, Madrid o Valencia de abandonar la pasividad o la indecisión y tomar decisiones que

con toda seguridad generarán polémica.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, convocó ayer una rueda de prensa para anunciar su plan para eliminar antes de 2029 las viviendas de uso turístico, los denominados HUT (Habitatge d'Ús Turístic) en aplicación del decreto ley aprobado por la Generalitat el pasado noviembre, que regula este sector limitando la concesión de licencias, que en Barcelona ascienden a 10.000. No hay estimaciones de la oferta ilegal, pero en otras capitales que han tenido que imponer una moratoria, como Madrid, el ratio es más de 9 sin licencia contra menos de uno regularizado.

«La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos», explicó el edil socialista al exponer la propuesta del Gobierno municipal del PSC, que deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio.

La norma, convalidada en el Parlament en diciembre pero recurrida al Tribunal Constitucional por el PP, establece un máximo de cinco años para las licencias y deja en manos de los ayuntamientos su renovación, que debe estar sujeta a la modificación de los planeamientos urbanís-



Un grupo de turistas camina con sus maletas por el centro de Barcelona. ARABA PRESS

ticos para incluir, de forma expresa, la posibilidad de acoger apartamentos para turistas justificando que hay suficiente suelo para vivienda de uso permanente o residencial.

La iniciativa local fue inmediatamente aplaudida desde el Gobierno. «Tienes todo mi apoyo en esta tarea», manifestó en redes sociales Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Su colega Jordi Hereu, responsable de Turismo y alcalde de Barcelona cuando el fenómeno de los pisos turísticos ya estaba en plena ex-

pansión en la capital, defendió la iniciativa como «primer paso para gobernar los efectos negativos que puede tener, Pero incluso desde el Banco de España, que en los últimos meses ha advertido en más de una ocasión sobre la falta de al menos 600.000 viviendas en el mercado inmobiliario español para resolver lo que se ha convertido en un problema social en muchas capitales. Margarita Delgado, subgobernadora del organismo supervisor pero gobernadora en funciones, valoró positivamente «bueno»

actuar sobre la oferta de alquiler de vivienda para poner más inmuebles en el mercado.

La propuesta del Ejecutivo local es que los pisos pasen al mercado de venta o alquiler transitando del uso turístico al residencial. Según datos del Ayuntamiento, el precio del arrendamiento en la capital catalana ha subido un 68% en los últimos 10 años, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 38%, generando un problema de alcance social al convertir la financiación o el acceso a la vivienda

EN RESUMIDAS
CUENTAS
FRANCISCO
RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ

Aquí no hay quien viva Parece que tal y como está el patio, tener una vivienda es algo más que una necesidad vital. Parece un lugar donde tratar de esconderse de la histeria, estupidez y locura que nos rodea porque aquí no hay quien viva. Es una cuestión de salud pública. Diagnóstico complicado cuando las estadísticas son escasas y los datos manipulables. Esta semana, sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la información sobre compraventas de viviendas e hipotecas de abril. Los titulares apresurados serían: «las hipotecas han aumentado un 28%» y

«las transacciones de vivienda han subido un 24%», ambos en tasa anual. Esto parecería sugerir un mercado vibrante que, a su vez, dispara los precios. Nada es lo que parece. De partida, los datos de abril no están corregidos de «efectos calendario» así que se compara un año que tuvo Semana Santa en abril (2023) y, por lo tanto, muchos menos contratos, con otro que no tuvo ese festivo (2024).

Con más detenimiento y paz (cualidades escasas), las hipotecas han caído un 1,1% desde que comenzó este año y las compraventas solo han aumentado un

1,3%. Otra lectura acelerada llevaría a pensar que los españoles no quieren comprar vivienda ahora. O que no lo compran porque las hipotecas son demasiado caras. Ambas cuestiones son falsas. La demanda de vivienda es alta, pero la oferta baja. Faltan inmuebles (entre 600.000.y 800.000 según distintas estimaciones) para que este descuadre entre quien quiere y necesita vivienda y quien la ofrece se equilibre. Y para que el precio sea más razonable. En cuanto al coste hipotecario, el tipo de interés medio se coloca en el 3,38% y va a la baja. Es un tipo

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



en un problema para capas cada vez mayores de la población.

El conflicto es simultáneo en otras capitales, como Sevilla. El pasado jueves, la propuesta de regulación del gobierno municipal del PP se topó con su propia debilidad (está en minoría en el pleno) y con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, que han cuestionado la eficacia del plan del alcalde, José Luis Sanz.

El fracaso significa, además, que no seimpone ninguna moratoria, por lo que mientras los partidos políticos se ponen de acuerdo, o no, en el Ayuntamiento de la ciudad, los pisos turísticos seguirán multiplicándose en una ciudad en la que ya se ha superado el umbral del 10% sobre el total de viviendas en once barrios, todos ellos dentro del casco histórico, el más perjudicado por la ausencia regulatoria de los últimos años. PP y PSOE, tratarán de consensuar el lunes cómo abordar el problema de los pisos turísticos con el objetivo de consensuar el cómo y el cuándo se por la finita de los por la cuándo se por la finita de la como abordar el problema de los pisos turísticos con el objetivo de consensuar el cómo y el cuándo se por la finitacia.

reducido históricamente y no es, ni de lejos, el principal problema. Los datos de ambas estadísticas del INE también arrojan luz sobre la ácida ironía inmobiliaria de nuestros días: más de un tercio de las transacciones de vivienda se cierran sin hipoteca. Muchos de los compradores y vendedores son inversores. No compran para vivir sino para ganar dinero. Eso no es bueno ni malo ni todo lo contrario... es el resultado de los incentivos que existen en la actualidad.

La accesibilidad a la vivienda se coloca en el podio de grandes retos de nuestra economía, junto con el desempleo, la productividad o el sentido común. Diversos análisis recientes llevan a dos diagnósticos comunes. El primero, el problema es de oferta (faltan viviendas). El segundo es que para aumentar la oferta no hay una receta única, infalibe y rápida. Es preciso un cóctel de medidas. Desgraciadamente, muchas de ellas no se han puesto en marcha y otras que se han implementado (control de alquileres) son contraproducentes.

Una medida urgente es que hay que movilizar el suelo para construir. Hay

# Fin de la hibernación: vuelven las hipotecas fijas

El mercado de la vivienda se reactiva de cara a la segunda mitad del año con un alza de los créditos y las compraventas

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La hibernación es el sueño invernal o letargo en el que viven algunos animales, entre ellos los osos, durante los meses más aciagos del año. El mercado de la vivienda ha atravesado en los últimos tiempos su particular proceso de hibernación, con una demanda de compra aletargada y unas hipotecas con precios que hacía años que no se veían. Como los osos, el ladrillo ha empezado a desperezarse con la primavera y afronta el verano con la vuelta de las hipotecas fijas a los escaparates bancarios y el aumento de las operaciones.

Abril marcó un punto de inflexión. Las transacciones crecieron un 24% en comparación con el mismo mes de 2023 y se situaron en 53.091 operaciones en total. Los créditos para vivienda también repuntaron un 28%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), y eso a pesar de que el Euríbor sigue dando muestras de resistencia. Ambos datos se explican por dos factores: por un lado, por la estacionalidad de la Semana Santa, que el año pasado cayó en abril y este año, en marzo. Por otro lado, por el inicio de la recuperación en el mercado, que irá a más con la reducción en los tipos de interés que el BCE ya ha emprendido. «Probablemente el año se diferenciará entre dos etapas marcadas, la de antes de que los tipos de interés bajen y la de después. La desescalada en los tipos por parte del Banco Central Europeo ya ha comenzado en junio, por lo que a partir de ahora comenzaremos a ver cómo el acceso a la vivienda mejora al rebajarse las condiciones de acceso al crédito hipotecario. La demanda de compra, y con ella las solicitudes de préstamo, volverán al mercado con fuerza en la última etapa del ejercicio», explican desde el portal inmobiliario Fotocasa.

El cambio en el mercado hipotecario es ya incipiente y el caso de las hipotecas fijas es su mayor exponente. Este tipo de créditos prácticamente desaparecieron de la oferta de los principales bancos españoles cuando el Euríbor comenzó a escalar. Las entidades querían aprovechar las subidas de tipos para sacar más rendimiento de los préstamos variables y los mixtos, y aparcaron las propuestas fijas. Ahora que la política monetaria empieza a cambiar, los bancos optan por tomar el cami-

no de vuelta y recuperan en sus portfolios los tipos fiios.

A la vuelta de los tipos fijos se suma una soterrada guerra hipotecaria entre los propios bancos, que llevan meses compitiendo por captar clientes mediante los créditos para comprar vivienda. Eso explica que el tipo medio en España fuese del 3,38% en abril, frente al 3,703% que promedió el Euríbor ese mismo mes. Las previsiones apuntan a que la batalla seguirá y con ella, los precios bajarán.

los precios bajarán.

«En la estadística del INE, las hipotecas variables siguen ganando terreno a las fijas, pero es debido a que se incluyen en ese apartado las hipotecas mixtas,

que han sido el producto estrella en este inicio del año junto a las variables. Aun así, los datos adelantados de mayo y junio que manejamos en Idealista muestran una recuperación de las hipotecas fijas en los últimos meses, lo que adelantaría un incremento del peso de estas últimas en las próximas estadísticas», señala Juan Villén, director general de Hipotecas del portal.

También se espera que continúen las rebajas para los hipotecados a tipos variables, que acaban de empezar. «Ahora que el Euríbor ya lleva estabilizado unos meses, veremos las primeras rebajas para los hipotecados variables. Ese momento será una buena señal para los

compradores que llevan tiempo esperando a que las condiciones hipotecarias se reduzcan», advierte María Matos, portavoz de Fotocasa.

Pero que se abaraten las hipotecas no significa que se abaraten las casas. Los pronósticos apuntan que ocurrirá todo lo contrario, precisamente por ese desequilibrio entre la alta demanda que se ha embalsado durante el último año y la escasa oferta de producto que hay disponible para la compra. Con esa divergencia, los analistas de CaixaBank apuntan a un encarecimiento de la vivienda de hasta el 4%, o del 3% en 2024 si se toman como referencia las previsiones de Bankinter. «Aunque los precios de vivien-

da podrían tender a desacelerar, deberían subir al menos en línea con la inflación estimada en España (+3% en 2024). Esta misma tendencia debería continuar en 2025, con subidas de en torno al +2%», recoge el último informe de tendencias de la entidad.

#### ABANTE CONCENTRA SU INVERSIÓN INMOBILIARIA

#### EN MADRID Y EN EL MEDITERRÁNEO.

La gestora de fondos de inversión tiene claro que existe una «oportunidad clara» en aquellas ciudades donde crece la población. Es el caso de Madrid y del arco Mediterráneo. En su opinión, la inversión en oficinas ha disminuido de manera drástica, así como el volumen de compraventas. Cree, asimismo, que existe una fuerte demanda por locales comerciales, con «escasa desocupación» en las mejores zonas de cada núcleo urbano. Los centros comerciales, por su parte, ya han recuperado el nivel de rentas prepandemia y mantienen su crecimiento.

disponibilidad, pero gran parte de esa superficie no está habilitada legalmente para uso finalista, principalmente, por trámites y administrativos y planes urbanísticos locales extraordinariamente lentos. Reyes de la burocracia somos. Hace falta la reforma de la ley del suelo cuanto antes. Otra acción urgente es corregir las intervenciones que han generado inseguridad jurídica en el mercado del alquiler y establecer incentivos fiscales a arrendar. Cuidado con el alquiler social público, que ha demostrado ser una opción fallida. Son más certe-

ros los apoyos transitorios, especialmente para jóvenes en etapas tempranas de acceso al mercado laboral. Estas medidas funcionan mejor con colaboración público-privada y dejando atrás modelos de «casa gratis». También es preciso endurecer bastante las condiciones del alquiler turístico, algo ya defendido desde esta tribuna, pero cuidado con prohibir, porque suele acabar mal.

Francisco Rodríguez Fernández es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y economista sénior de Funcas.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



RICARDO MALDONADO / EFE

### OMAR GONZÁLEZ

PRESIDENTE Y FUNDADOR DEL GRUPO TRINITY

# «Ya soy español al comprar deuda: Las 'Golden Visa' son positivas»

C. SEGOVIA CARTAGENA DE INDIAS

ENVIADO ESPECIAL

El presidente del grupo colombiano Trinity, Omar González (Bogotá, 1955), ha cerrado la compra en España de la cadena de tiendas de cosmética y hogar Clarel. El conjunto de su empresa familiar factura mil millones y suma 14.500 empleos. Ha sido uno de los protagonistas del congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), organizado esta semana en Cartagena de Indias.

### Pregunta. ¿Por qué ha elegido invertir en España?

Respuesta. La primera necesidad que tuvimos detectada ya hace poco más de cuatro años era desconcentrarnos, por que teníamos todosnuestros riesgos en Colombia. Decidimos ir hacia afuera y en América Latina el destino natural es Estados Unidos, porque tenemos el mismo huso horario, es tres horas de vuelo y muchas otras razones, Pero yo me negué a incursionar en Estados Unidos y decidí que el destino iba a ser España. Tenemos la misma cultura, el mismo idioma, la religión, el derecho, las costumbres. Ustedes dan una acogida tan espectacular y decidí aquí llegué y aquí me quedo.

P.¿Cómo hasido su operación de compra de Clarel?

R. Es una operación de 42 millones de de euros y tenemos 3,500 empleos en España de los que el 93% son mujeres de 34 nacionalidades. Es una hermosura.

P.¿Puede ser esta operación la primera de varias otras?

R. Con prudencia, porque esta operación ha terminado siendo de un tamaño un poco mayor de lo que yo había imaginado en un principio. Es verdad que como empresa familiar damos para generaciones e,. indiscutiblemente este hay que tomarlo como

#### «Invertimos hasta cinco millones en deuda pública y otros valores»

«La posibilidad de trasladar la sede a España existe, pero poco a poco» un primer paso. Lo que pasa es que este primer paso lo queremos dar para consolidar, aprender y construir sobre lo que ya está construido. Lo que que no estoy tan seguro es en qué tiempo seguiremos avanzado. Yo ya soy español.

P. ¿Tiene la nacionalidad española además de colombiana?

R. Sí. Tengo raíces españolas y no tenía sentido ir a España como turistas o para hacer una inversión puntual, queremos arraigo. Yo ya tengo la nacionalidad y mis hijos están en trámite con el programa de la golden visa. Tenemos también nuestra casa. P. ¿Cómo logró la golden visa?

R. Como inversionistas, no median-

te compra de vivienda.

P. ¿En deuda pública española? R. Correcto. empezamos con un millón de euros y luego la inversión nuestra es mucho mayor. Hasta cinco millones. La hacemos en instrumentos financieros españoles a través del Banco Santander.

P. ¿Y está yendo bien la inversión? R. Es muy volátil, pero no lo hacíamos por rentabilidad. La inversión importante es en la compra de Clarel.

P. Las *Golden Visa* son polémicas en España. ¿Qué valoración hace usted que ha sido beneficiario?

R. En muchos casos se obtiene en torno a la vivienda. Sí, yo creo que el 95% de las Golden y hay pocos casos que lo hacen mediante inversiones en deuda pública y otros instrumentos financieros españoles. En mi opinión las golden visa son positivas. Los casos que conozco son gente que viene a invertir a España, a crear valor social. Ya sé que el sector inmobiliario no es el que genera más actividad y empleo pero también ayuda. He oído que ahora lo quieren centrar en las inversiones y eso puede ser muy positivo para generar cada vez más valor social en España. Los latinoamericanos pueden aportar mucho.

P. La sede de su grupo está en Colombia. ¿Terminará en España?

**R.** La posibilidad de trasladar la sede a España existe, pero somos prudentes. Vamos poco a poco.

# Ultimátum a la patronal: reducción de jornada inflexible si no negocia

Díaz prohibirá horas extra en el tiempo parcial y endurecerá el control horario

ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno envío ayer s a sindicatos y patronales su propuesta para reducir la jornada laboral máxima legal—de 40 horas semanales a 38,5 horas este año y 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025—en lo que se percibe como un ultimátum a la CEOE y Cepyme: o negocian para conseguir mejoras en el texto o el cambio se aprobará sin flexibilidad.

El documento, de 7 páginas y al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge entre los cambios legislativos la entrada en vigor—desde el día siguiente a la publicación del decreto en el BOE—de la bajada de la jornada a 38,5 horas, algo que las empresas tendrán que aplicar de forma inmediata, y que a partir de enero de 2025 pasará a 37,5 horas.

No se contempla ningún tipo de flexibilidad en función de los sectores o las empresas, tal y como habían pedido las patronales, para intentar así obligarles a hacer contrapropuestas y negociar mejoras a este punto de partida. El Ejecutivo sabe que dentro de la patronal hay sectores que están pidiendo al presidente, Antonio Garamendi, que negocie para conseguir la mayor flexibilidad posible, a pesar de que públicamente él diga que la patronal «no sale a jugar un partido» que ya sabe que «va a perder 5 a o».

Fuentes conocedoras de cómo funciona la negociación explican a este periódico que el Ministerio de Trabajo está forzando una situación similar a la que se vivió con el Salario Mínimo, cuando ofreció a la patronal un incremento del 4% si participa en un acuerdo tripartito y amenazó con subirlo un 5% si no lo hacía. La CEOE y Cepyme no lo apoyaron, así que el aumento fue del 5%.

Algo similar podría suceder ahora: si las empresas quieren algo de flexibilidad, tendrán que negociarla ydar su apoyo al acuer-

do. Además de plantear la norma en términos homogéneos para todos los sectores y tipos de empresa, el articulado también incluye como novedad la prohibición de que los trabajadores a tiempo parcial puedan realizar horas extra.

Puede parecer lógico asumir que una empresa que tiene contratado a un trabajador para realizar 5 horas diarias, amplíe su contrato a 6 en lugar de pedirle una hora extra al día; pero muchas empresas argumentan que esas horas responden a picos de trabajo impredecibles y que la prohibición restará flexibilidad, tanto a la empresa como al trabajador, al que puede venirle bien hacerlas voluntariamente y cobrar por ellas.

Dado que la reducción de la jornada se produce manteniendo el nivel salarial, el texto contempla también un mecanismo para que no haya trabajadores que se vean perjudicados. Si, por ejemplo, un empleado hacía 8 horas diarias por 2.000 euros al mes y otro hacía 7,5 horas por 1.875, bajar la jornada del primero a 7,5 horas manteniendo su sueldo implica que trabajará lo mismo que el segundo pero cobrará más, de ahí que el Gobierno proponga que «las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma» con un «incremento proporcional de su

Se trata de cambios de calado que entrarán en vigor de la noche a la mañana y para todas las empresas del país, algo que resulta «inasumible» para las patronales, según fuentes cercanas a las mismas.



Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. EFE

El Ejecutivo aprovecha la norma para intentar reforzar el registro horario en las empresas, que a partir de ahora tendrá que ser digital, realizado por el propio trabajador y sin que la empresa pueda «condicionar su contenido», un precepto que resulta algo ambiguo. La Inspección de Trabajo podrá acceder «de forma remota» a los registros y se endurecerán las sanciones.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La odisea diaria de Libertad en el país del ascensor: «Estoy aislada»

España tiene la mayor tasa de elevadores, pero el 30% de sus mayores vive sin uno

#### PATRICIA ARRIOLA MADRID

En la calle Medellín, situada en el barrio de Chamberí en Madrid, a poca distancia de la estación de metro de Iglesia, a sus casi 90 años, Libertad se encuentra aislada en el quinto piso en el que vive. Paradójicamente, el motivo de su encerramiento se encuentra fuera de su casa: son las extensas escaleras que se interponen entre su vivienda y la calle. A pesar de que España es el país con más ascensores del mundo, el caso de Libertad no es único y, de hecho, el 30% de la población de más de 65 años vive, como Libertad, en bloques sin ascensor

«Estoy aquí sola todo el día porque no puedo salir», resume con lucidez Libertad Chicharro Martín. «Vienen mis hijos, pero tampoco les quiero fastidiar la vida, me pongo televisión, pero me canso», continúa. Antes, explica Chicharro, salía a dar paseos «por la calle Santa Engracia e iba al Centro de Día de Mayores», pero se fracturó la columna vertebral en noviembre pasado y desde entonces sólo puede salir de casa cuando la ambulancia la recoge para las citas médicas presenciales o con un servicio privado de especialistas

«Mi madre sale de casa sólo cuando la recoge la ambulancia o con un servicio particular de una empresa que cobra 87 euros por cada subida y bajada», lamenta su hija, Susana García, que bromea diciendo que «Libertad está encerrada». Y se queja también de que cada vez que van al

médico «es un drama» porque alguna vez han tenido que esperar «hasta siete horas» para que una ambulancia devuelva a su madre a casa. Esta situación le ha ocasionado a García muchas tardanzas en el trabajo y tiene el temor de que le despidan.

En 2019, Chicharro y sus dos hijos solicitaron la instalación de un ascensor en su edificio sin llegar a un acuerdo con los otros 11 propietarios, pese a contar con dos informes técnicos que demuestran la viabilidad de la obra. Por lo que José Luis, el otro hijo de Libertad, denuncia que parece que los vecinos «están esperando a que se muera mi madre», y no quieren hacer cumplir la ley en el edificio en el que viven dos adultas mayores. El Artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece la instalación obligatoria de ascensores para personas con discapacidad o mayores de 70 años, sin necesidad de vota-

«Hemos puesto una denuncia en disciplina urbanística de la junta de vecinos de Chamberí», comenta Susana, que ha confesado sentir «impotencia» al ver cómo otros edificios de la misma calle ya cuentan con ascensor recientemente instalado. «Cada vez que veo personas de la edad de mi madre caminando por la calle se me saltan las lágrimas de saber que ella está arriba en la casa sola», añade.

Recientemente, Otis ha revelado en un informe que España es consi-



Libertad subiendo a casa en una silla salvaescaleras portátil. B. DÍAZ

derado el país con mayor número de ascensores en el mundo, con alrededor de 19,8 ascensores por cada 1.000 personas. Sin embargo, esto es algo de lo que no se beneficia el 30% de la población de más de 65 años, como es el caso de esta propietaria.

Por situaciones como esta, el informe sostiene también que casi 285.000 personas con discapacidad (el 6,6%) han tenido que cambiar de vivienda por ausencia de accesibilidad. Los principales problemas que encuentran son el portal del edificio, las escaleras, el ascensor y el garaje. Así también, cerca de un millón de personas con discapacidad (22,5%) han realizado adaptaciones en su vivienda, edificio o en el entorno próximo para facilitar su accesibilidad

En el caso de Chicharro, sus hijos no se plantean esta posibilidad por-

# España tiene 19,8 ascensores por cada 1.000 personas

#### El 30% de la población de más de 65 años vive sin ascensor

que afirman que vender su vivienda llevaría mucho tiempo e implicaría la desestabilización de su madre: «Sacar a una persona mayor de su entorno de toda la vida puede ser muy lesivo. Ella come bien y razona perfectamente; es sólo que no puede bajar y subir las escaleras».

En el caso de comprar una silla salvaescaleras portátil, que tiene un coste de 5.000 euros, hay riesgo de accidente, comentan los familiares.

Actualmente el 65% de la población española vive en apartamentos. A nivel mundial, los datos ubican a España como el país con más ascensores, seguido por Italia con un total de 14,7 por persona, y de Corea del Sur y Hong Kong, con 12 y 10,9 respectivamente.

## El Gobierno eliminará el IVA del aceite de oliva

El Consejo de Ministros del martes también aprobará la subida a los funcionarios

#### DANIEL VIAÑA MADRID

El Gobierno eliminará, en el Consejo de Ministros del próximo martes, el IVA del aceite de oliva. Lo dejará en el 0% a partir del próximo 1 de julio, e incluirá este alimento de manera indefinida en el grupo de bienes de primera necesidad sobre los que se aplica el tipo superreducido. Esto quiere decir que cuando acabe la rebaja en el IVA que el Ejecutivo ha decretado para estos bienes, el aceite estará grabado con un tipo del 4% en lugar del 10% que se le aplicaba hasta ahora.

«Vamos a colocar ya crónicamente el IVA del aceite de oliva en el 4%, que es donde está la cesta de productos básicos», lo que «significa que incluso cuando no existan medidas que acompañen al incremento de la inflación el aceite de oliva se va a colocar en el IVA superreducido», afirmó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Da un salto en el escalón para colocarse como uno de los productos de la cesta básica de alimentos», añadió.

Junts per Catalunya, por su parte, presumió de haber «conseguido eli-

minar» el IVA del aceite, ya que fue una medida que, efectivamente, pactó con el Ejecutivo a cambio de su apoyo. Y desde el propio Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió un control «absoluto» de la medida para que la rebaja llegue «realmente al consumidor final».

Por otra parte, y también el próximo martes, el Gobierno aprobará en la misma reunión de ministros el incremento salarial del 2,5% para los funcionarios correspondiente a este año. Lo hará con carácter retroactivo a fecha 1 de enero, por lo que el Ejecutivo compensará a los trabajadores públicos los retrasos acumulados.

«El Consejo de Ministros del próximo martes día 25 de junio aprobará la subida salarial recogida en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI'», informaron ayer CCOO y UGT y confirman fuentes del Ejecutivo. «Una subida salarial del 2,5% para las empleadas y empleados públicos para 2024, con carácter retroactivo desde enero de este año», añaden ambos sindicatos.

Esto supone que el Gobierno no sólo aplicará la subida fija del 2% que estaba pactada, sino que además aprobará ya la mejora adicional del 0,5% que depende de la inflación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de 2022 fue del 5,5%, mientras que el de 2023 terminó en el 3,3%, lo que resulta un total del 8,8%, que supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%. Por ello, el sueldo de los funcionarios se tendría que elevar un 2,5%, incluso sin conocer aún los datos de inflación del conjunto de 2024, informa Europa Press. con este incremento, los funcionarios habrán registrado un incremento de casi el 10% durante los tres

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Marta Sánchez Zornoza, Daniel Rodríguez, José Luis Serrano, Charo García Silgo y Esteban Díaz Gutiérrez. JOSÉ LUIS PINDADO

#### **FORO BBVA**

# Cómo acompañar a autónomos y pymes en su travesía del desierto

BBVA analiza los entresijos del ecosistema del emprendimiento en una mesa redonda

#### Á. P. MADRID

No es fácil emprender en España. Vamos mejorando, pero aún quedan obstáculos tanto en la cultura como en el contexto administrativo que hacen de la experiencia –de las más excitantes y satisfactorias cuando sale bien—una dura travesía. Los autónomos y las pymes, más limitados en recursos –que no en entusiasmo—, lo saben mejor que nadie. Por eso necesitan buena compañía en el camino.

En ello abundó el foro Avanzando juntos: claves en el crecimiento de las pymes, organizada por el BBVA en colaboración con EL MUNDO y Expansión. Moderada por Nicolás Menéndez, periodista de Expansión, participaron José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España; Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid; Charo García Silgo, directora de Apartosuites Jardines de Sabatini; Marta Sánchez Zornoza, interiorista de MSZ Estudio, y Esteban Díaz Gutiérrez, CEO de CRUSOE.

Antes de entrar en materia, el moderador recordó que el 99,8% del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas; y, de ese porcentaje, más del 50% son autónomos. En definitiva, el ecosistema emprendedor parte de posiciones muy humildes. La primera mitad del coloquio analizó sus necesidades en el momento crítico de iniciar un negocio.

Serrano admitió que en España «posiblemente hay menos oportunidades de emprendimiento que en el resto de Europa o en América», pero matizó que «esta tendencia está cambiando». García incidió en el ángulo cultural del problema, aún pendiente de desarrollo: «La gente prefiere ser funcionario o tener un puesto fijo en una empresa grande; o sea, prefiere verse como cola de león en vez de como cabeza de ratón».

García introdujo a continuación uno de los asuntos estrella del debate, la burocracia, «todas las normativas que tenemos que cumplir, cada día más y más tediosas: nos hacen perder muchísimo tiempo». Rodríguez ilustró el compromiso de la Comunidad de Madrid recordando la web Línea abierta contra la hiperregulación, abierta hace tres años, «un portal con un coste cero que ha eliminado o reducido 340 normas burocráticas».

El segundo bloque de la mesa, dedicado a la consolidación y crecimiento de un negocio, se abrió con una significativa cifra del INE: en el primer año de vida de una empresa, las tasas de supervivencia son del 78,5% o inferiores, y solo el 45,4% de las empresas nacidas en 2016 sobrevivían al cabo de cinco años. Desde su experiencia en el asesoramiento, Díaz sintetizó los cuatro «pilares del éxito de una firma: el producto, el equipo, la gestión empresarial y la financiación».

García expresó el vértigo de mantener una empresa en «un mundo que cambia muy rápido». «Necesitas una actitud abierta, pero también preparar a tu personal para el cambio, y tener muy claro hacia dónde va tu cliente, porque ser un *early adopter* te ayuda a posicionarte, pero también puede hacer que te encuentres en la fase decisiva del proyecto con una herramienta que ya no funcione».

En estos momentos tan delicados de los principios, Sánchez destacó «la

Solo el 78,5% de las empresas sobreviven en su primer año

La liquidez, clave para nacer, pero también para que las pymes crezcan importancia vital de un buen asesoramiento que te acompañe y complemente tu actividad» y que ayude «en todas esas cosas que no te enseñan». Por su parte, Díaz incidió en la financiación: «El emprendedor necesita una buena planificación». Porque la financiación debe llegar, sí, «pero en tiempo, respetando las necesidades concretas del plan de negocio».

Como representante del emprendimiento autónomo, Sánchez subrayó que se impone «estar preparado para hacer un giro de 180 grados». Una tensión a veces de dimensiones sisíficas. Aunque Rodríguez tiró de un ejemplo muy concreto para negar la resignación al determinismo agonístico, porque a lo mejor no es algo connatural a la figura del autónomo, sino un problema de diseño: «España es el único país en la UE en el que los autónomos o pymes que facturen menos de 85.000 euros están obligados a tributar y declarar el IVA».

Finalmente, Serrano incidió en la labor de las instituciones financieras en el ecosistema emprendedor. «Desde el punto de vista de la liquidez, resulta fundamental tanto para arrancar un negocio como para crecer». La clave es «disponer de una buena salud financiera que tenga en cuenta la situación real». Aparte del apoyo económico, las entidades financieras cumplen una labor fundamental en el desarrollo, mantenimiento y evolución de «las herramientas digitales para poder gestionar los pagos, revisión de ingresos, etc».

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| ÍTULO           | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |         | 'ER     | VARIACIÓ |       |
|-----------------|------------|------------------|---------|---------|----------|-------|
|                 | COTIZACIÓN | EUROS %          | MIN.    | MÁX.    | ANTERIOR | ACTUA |
| Acciona         | 112,400    | -1,200 -1,06     | 112,100 | 114,500 | -20,09   | -15,6 |
| Acciona Energía | 19,720     | -0,460 -2,28     | 19,700  | 20,240  | -18,68   | -29,7 |
| Acerinox        | 9,735      | -0,185 -1,86     | 9,675   | 9,940   | 26,28    | -8,6  |
| ACS             | 39,660     | -0,740 -1,83     | 39,340  | 40,220  | 62,09    | -1,2  |
| Aena            | 187,700    | 2,000 1,08       | 184,800 | 187,700 | 50,73    | 14,3  |
| Amadeus         | 63,800     | -0,400 -0,62     | 63,280  | 64,260  | 36,09    | -1,6  |
| ArcelorMittal   | 21,960     | -0,430 -1,92     | 21,810  | 22,410  | 6,83     | -14,4 |
| B. Sabadell     | 1,767      | -0,016 -0,87     | 1,728   | 1,783   | 32,59    | 58,7  |
| B. Santander    | 4,335      | -0,106 -2,39     | 4,282   | 4,443   | 43,52    | 14,7  |
| Bankinter       | 7,658      | -0,250 -3,16     | 7,556   | 7,916   | 1,72     | 32,1  |
| BBVA            | 9,190      | -0,160 -1,71     | 9,068   | 9,378   | 62,22    | 11,7  |
| CaixaBank       | 4,941      | -0,159 -3,12     | 4,896   | 5,092   | 17,92    | 32,6  |
| Cellnex Telecom | 30,940     | -0,790 -2,49     | 30,940  | 31,750  | 15,54    | -13,2 |
| Colonial        | 5,530      | -0,180 -3,15     | 5,515   | 5,710   | 19,35    | -15,5 |
| Enagás          | 14,550     | 0,020 0,14       | 14,460  | 14,640  | 8,95     | -4,6  |
| Endesa          | 18,900     | -0,110 -0,58     | 18,895  | 19,170  | 16,05    | 2,3   |
| Ferrovial Se    | 36,060     | -0,420 -1,15     | 35,940  | 36,600  | 14,12    | 9,2   |
| Fluidra         | 21,400     | -0,600 -2,73     | 21,400  | 21,980  | 34,91    | 13,5  |

|                   | ÚLTIMA     | VARIACIÓN | I DIARIA | AY     | ER     | VARIACIÓ | N AÑO % |
|-------------------|------------|-----------|----------|--------|--------|----------|---------|
| TÍTULO            | COTIZACIÓN | EUROS     | %        | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR | ACTUAL  |
| Grifols           | 9,120      | 0,074     | 0,82     | 8,912  | 9,218  | 43,50    | -40,99  |
| IAG               | 1,999      | -0,028    | -1,38    | 1,981  | 2,028  | 28,08    | 12,24   |
| Iberdrola         | 12,180     | 0,025     | 0,21     | 12,130 | 12,250 | 15,38    | 2,61    |
| Inditex           | 46,830     | -0,600    | -1,27    | 46,520 | 47,520 | 67,59    | 18,77   |
| Indra             | 20,760     | -0,080    | -0,38    | 20,540 | 20,880 | 34,32    | 48,29   |
| Logista           | 26,820     | -0,160    | -0,59    | 26,700 | 27,000 | 15,61    | 9,56    |
| Mapfre            | 2,160      | -0,038    | -1,73    | 2,148  | 2,196  | 20,23    | 11,17   |
| Meliá Hotels Int. | 7,525      | -0,055    | -0,73    | 7,485  | 7,600  | 30,19    | 26,26   |
| Merlin Properties | 10,540     | -0,200    | -1,86    | 10,530 | 10,740 | 23,66    | 4,77    |
| Naturgy           | 20,120     | -0,340    | -1,66    | 20,120 | 20,680 | 17,57    | -25,48  |
| Redeia            | 17,280     | -0,130    | -0,75    | 17,220 | 17,440 | -0,68    | 15,90   |
| Repsol            | 14,665     | -0,005    | -0,03    | 14,510 | 14,730 | -2,69    | 9,03    |
| Rovi              | 82,200     | -3,850    | -4,47    | 80,200 | 86,000 | 72,15    | 36,54   |
| Sacyr             | 3,302      | -0,066    | -1,96    | 3,284  | 3,376  | 28,54    | 5,63    |
| Solaria           | 11,900     | -0,180    | -1,49    | 11,860 | 12,130 | 8,70     | -36,06  |
| Telefónica        | 4,089      | 0,054     | 1,34     | 4,010  | 4,089  | 17,09    | 15,70   |
| Unicaja Banco     | 1,254      | -0,019    | -1,49    | 1,235  | 1,268  | -5,39    | 40,90   |
|                   |            |           |          |        |        |          |         |

# El 'rey de las ambulancias' en Andalucía adquiere un 3% de Prisa

Diego Prieto, fundador de Grupo SSG, se une a la ola de nuevos accionistas en la firma

#### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

El empresario andaluz Diego Prieto Martagón, conocido por ser el *rey de las ambulancias* de Andalucía hasta la venta de su empresa SSG al fondo Asterion, afloró ayer una participación del 3% en el grupo de medios de comunicación Prisa.

Prieto vendió el 75% de su empresa Grupo SSG el pasado verano y recientemente ha dejado la dirección de la misma para ser únicamente presidente no ejecutivo del grupo especializado en transporte sanitario, uno de los mayores de España.

El directivo entró en el capital del grupo de medios a través de la sociedad Hoplitas Inversiones SICAV SL y se une a la irrupción del dueño de Balearia, Adolfo Utor, en el accionariado, con un 5.4% del capital.

Según han trasladado fuentes legales a la agencia *Servimedia*, se espera que la sociedad dirigida por Prieto alcance un 5% de las acciones del grupo propietario de *El País* y Cadena Ser en las próximas fechas. La irrupción se produce a pocos días de la próxima junta de accionistas de Prisa, que se celebrará el 26 de junio, y tras la última emisión de bonos convertibles de la compañía, que ha dado pie al refuerzo de accionistas como Utor y también del grupo de empresarios cercanos al Gobierno agrupados en Global Alconaba.

Este grupo de empresarios del sector audiovisual cercanos a José Miguel Contreras y cuya cara visible y hombre en el Consejo de la compañía es Andrés Varela Entrecanales, no solo ha convertido ya parte de estos bonos en acciones, sino que también ha ampliado capital recientemente, según se desprende los registros del Boletín Oficial del Registro Mercantil.



Imagen de archivo de la última junta de accionistas del grupo Prisa. JM CADENAS

Prisa celebrará su junta de accionistas el 26 de junio

El paquete de acciones está valorado en 12,87 millones de euros Si se agrupan las tres posiciones, estos nuevos accionistas concentraría en torno al 15% de las acciones, una fuerza considerable de cara a determinar el futuro rumbo del grupo, que el año que viene articulará un nuevo plan estratégico y que a base de ampliaciones de capital está racionalizando su estructura de deuda.

De hecho, con la última emisión de bonos de 100 millones de euros, Prisa no solo ha amortizado el tramo por el que pagaba más intereses de su pasivo, sino que se ha reservado parte del total para acometer otras operaciones centradas en hacer crecer los ingresos de la compañía.

La empresa a través de la que Prieto vehicula la operación es una antigua SICAV reconvertida a Sociedad Anónima en abril de 2022, tras el cambio regulatorio que hizo más complicado aprovechar los beneficios fiscales que hasta entonces tenía este tipo de vehículo financiero. Anteriormente, la sociedad se denominaba Sea Wolfy saltó al ojo público por ser la SICAV que utilizaba el golfista Sergio García para invertir parte de su extenso patrimo-

La entidad lleva sin presentar cuentas desde 2020. En ese momento declaró inversiones financieras por tres millones de euros en distintas empresas internacionales y na-

cionales, sin que Prisa figurara entre sus apuestas. La participación que ha tomado el empresario asciende a 12,87 millones de euros a precios de mercado, con lo que la sociedad habría captado nuevos fondos en este periodo.

Prieto no aparece entre los apoderados de la sociedad, si bien esta está domiciliada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira y en la misma dirección que otras sociedades a nombre del empresario del sector del transporte sanitario, que aún conserva un 25% de las acciones de su antigua compañía SSG.

#### LOGÍSTICA

#### AMAZON ACELERA SUS PLANES Y CREA YA 25.000 EMPLEOS FIJOS EN ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió ayer con el CEO de Amazon, Andy Jassy, para abordar el compromiso de la multinacional en España en inversiones y creación de empleo. Jassy expuso a Sánchez que la compañía alcanzó en 2023 los 25.000 empleos fijos en España, dos años antes de lo previsto.

#### **INDUSTRIA**

#### PETRONOR USARÁ CO2 PARA FABRICAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Petronor anunció el viernes una inversión, con la británica O.C.O. como socia, de 20 millones para levantar en el Puerto de Bilbao la primera planta de Europa continental de áridos sintéticos a partir de CO2 capturado, una materia prima neutra en carbono que se empleará en construcción.



La Autoridad Portuaria de Huelva inicia proceso de selección por el sistema de concurso de méritos para la cobertura de una plaza de Responsable de Operaciones Portuarias adscrita al Departamento de Explotación, como personal laboral fijo dentro de Convenio Colectivo.

Las bases de la convocatoria están disponibles en la página web: https://www.puertohuelva.com/ oferta-de-empleo-publico/

El plazo de recepción de solicitudes finalizará a las 23:59 horas del día 19 de julio de 2024

### **MOTOR**

#### LAS FÁBRICAS ESPAÑOLAS MIRAN AL EXTERIOR

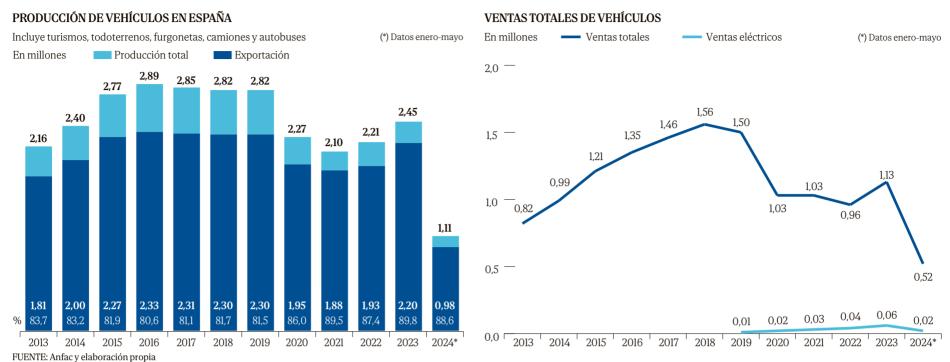

#### EL CAMINO A LA ELECTRIFICACIÓN

# Las fábricas de coches miran de reojo el frenazo eléctrico

• Más que el mercado interno, muy flojo, la debilidad de estas ventas en el continente lastraría las exportaciones • Casi el 90% de los coches 'made in Spain' se vende fuera

#### FÉLIX CEREZO MADRID

Este jueves, Acea, la patronal de los fabricantes de vehículos en Europa, daba a conocer las cifras de matriculaciones de los cinco primeros meses del año: 4,6 millones de unidades, con un crecimiento del 4,6% respecto al mismo periodo de 2023. Bien, y de los eléctricos, ¿qué? Pues nada de las tasas de crecimiento que se vivían hace un año cuando un modelo con esta tecnología, el Tesla Model Y, cabalgaba camino de convertirse en líder del mercado. Algo que terminó logrando. Lo nunca visto.

En 2024, su tasa de crecimiento es de solo el 2%. Es decir, menos de la mitad de lo que crece la demanda global. Y consecuencia de ello, su parte del pastel se ha reducido desde el 12,3% de hace un año al 12,1% actual. Un frenazo que no estaba previsto en ninguna agenda y menos en la de los políticos.

Alemania, muy afectada por la retirada de las ayudas a la compra, es de los países (junto con Italia) que tiran con más fuerza a la baja. Francia, que se ha inventado hasta un alquiler social para estos automóviles, Bélgica y Portugal se colocan en el otro lado de la balanza. En España, sus matriculaciones suben un 6,5% en el año.

Hace una semana, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, no tenía estos datos encima de la mesa. Pero ya advertía que su grupo podría ralentizar e incluso cancelar alguno de sus proyectos relacionados con la electrificación si la demanda de estos vehículos no es la adecuada. «No utilizaremos el dinero de nuestros accionistas en algo que los clientes no quieren, obviamente» dijo, al mis-

mo tiempo que culpaba a los legisladores de forzar esa situación.

Tavares respondía a una pregunta de los periodistas sobre la decisión de ACC, compañía que cuenta con el respaldo de Stellantis, de congelar dos proyectos de sendas gigafactorías en Alemania e Italia, después de haber abierto una en Francia. Ya el pasado otoño Volkswagen dijo que retrasará, por los mismos motivos, otra instalación de este tipo en Europa del Este. Y más contundente fue Ford, quien en noviembre de 2023 decidió aplazar cualquier decisión relacionada con nuevos proyectos de electrifi-

Esto último lo está sufriendo de primera mano su planta de Valencia, obligada a una travesía del desierto hasta mediados de 2027 (ver información adjunta); Volkswagen sigue adelante con su proyecto para la gigafactoría de Sagunto y la producción de pequeños modelos a pilas en Landaben y Martorell, que movilizaría hasta 10.000 millones de euros; mientras Stellantis, primer fabricante de vehículos en España, busca más fondos públicos de cara a producir los fabricantes están demandando más incentivos económicos y fiscales a la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados para poder amortizar las grandes inversiones que han hecho y están haciendo en este campo. Y algunas marcas han anunciado su intención de ralenti-

STELLANTIS

**DE ESPAÑA AL MUNDO.** Nuestras factorías ensamblan muchos coches en exclusiva mundial: Citroën C4 y C4-X, Opel Corsa y Lancia Ypsilon en Stellantis; Renault Captur, Symbioz, Austral, Rafale y Espace; VW Taigo y T-Cross; Mercedes Clase V y Vito y varios Seat (Leon, Ibiza y Arona) y Cupra.

baterías en Zaragoza y una nueva generación de utilitarios eléctricos. El monto total: unos 4.000 millones

Entonces, las bajas cifras de ventas de BEV ¿suponen un riesgo para estos proyectos? «No cabe duda, zar esas producciones» apunta Xavier Ferré, socio responsable de Automoción y Transporte en España de la consultora EY.

Aunque el peligro llega, sobre todo, por la debilidad de la demanda en Europa. Los fabricantes y la patronal Anfac aluden de forma recurrente a la necesidad de tener un mercado interior vigoroso para optar a nuevos proyectos. Pero España, octava potencia mundial en la materia, no ha dejado de ganarlos en las últimas dos décadas, a pesar de que más del 80% de los vehículos que se producen aquí terminan vendiéndose en el exterior.

«Efectivamente, fabricar lejos de donde se venden los coches no le ha supuesto ninguna dificultad», añade Gregorio Serrano, senior advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada de la misma consultora. Hasta el punto de que las factorías españolas producen más de una veintena de modelos en exclusiva mundial, desde turismos a camiones y de casi todos los grupos; y otra media docena para abastecer el mercado europeo en solitario.

El problema es que, actualmente, si la demanda interior flojea, los cons-

tructores tienen varias válvulas de escape, como es la región europea que está más allá de la UE; América, África e incluso Asia y Oceanía. Para los BEV, muchos de esos mercados prácticamente no existen. El polémico desembarco de los eléctricos chinos en el Viejo Continente responde también a esa realidad, aunque en su caso se une el veto (arancel del 100%) que les han impuesto en EEUU.

#### BATERÍAS

Serrano dice que fabricar lejos de donde se vende tampoco debería influir en el caso de las baterías.

Aunque Carlos Tavares sí se refirió expresamente a que no iban a producir estos componentes en aquellos lugares donde no se vendan [suficientes] eléctricos, ya que son muy costosas de transportar.

### **MOTOR**

### DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

En %

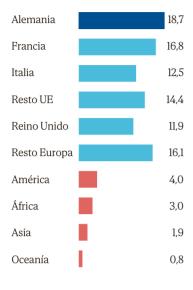

#### BALANZA COMERCIAL DE LAS FÁBRICAS DE VEHÍCULOS

En millones de euros

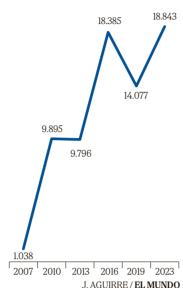

Y en España, hoy, se matriculan pocos, muy pocos BEV. Apenas 23.123 unidades en los cinco primeros meses de este año considerando todo tipo de vehículos. Esa cifra supone menos de la mitad de los que han fabricado las factorías con esa tecnología y apenas un 2% del total de automóviles que se ensamblaron desde enero. Otro dato, referido ahora solo a los turismos: de los 10 BEV más vendidos el año pasado en España, solo uno de ellos era de producción local. Se trata del Citroën C4, del que se despacharon... 1.275 unidades según las estadísticas de las asociaciones del sector.

Dicho lo cual, si el argumento de la debilidad de la demanda de modelos eléctricos es la excusa para llevar inversiones a un sitio u otro, Es-

La cuota de los

a la de 2023

coches eléctricos

Industria no dice

las ayudas a la

compra

cómo va a meiorar

en la UE es inferior

paña no debería temer la competencia de Polonia, Eslovenia, Eslovaquia e incluso Hungría. En todos ellos ese mercado es aún más pequeño.

Alguien podría querer incluir en la ecuación a los modelos con tecnología híbrida enchufable (PHEV), con algo más de predicamento en España ya que no requie-

ren necesariamente de un enchufe (a pesar de su nombre), gozan de los mismos privilegios que los BEV y sólo reciben un poco menos de ayudas.

Sin embargo, en la hoja de ruta de Bruselas y a expensas de hasta dónde lleguen los combustibles sintéticos, la venta de estos automóviles también estaría prohibida a partir de 2035, al tener motores térmicos.

En este sentido, Ferré apunta que «las dificultades en las ventas de eléctricos están haciendo que algunos países estén pidiendo que se replantee esa fecha. En tanto se avance en los incentivos a la compra, en la red de recarga y en el aumento de la au-

tonomía de las baterías, entre otras medidas, se podrá determinar una fecha más realista y coherente».

La poca diligencia del Gobierno para cumplir sus promesas en las dos primeras cuestiones fueron el detonante de la dimisión de Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, al frente de la patronal Anfac.

#### MENSAJE RECIBIDO

«Es un toque de atención que debemos tener presentes» dijo Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. Hereu –que también defendió los «miles de millones de euros» en inversiones que ha atraído su Gobierno con los diferentes PERTEs VEC– insistió en que siguen trabajando en dos de los puntos remarcados por Griffiths: la necesidad de

mejorar la red de recarga e impulsar nuevos incentivos «que sean más claros de cara al consumidor». Pero no dice cómo.

Industria puede decir que está en vigor también la desgravación del 15% en el IRPF, solo hasta final de año; incluso que los fabricantes –generalistas y premium – están ganando más

que nunca. Pero las ayudas del Moves III caducan el 31 de julio y no se sabe si se renovarán. Además, si se hace con las condiciones actuales, la bola de nieve seguirá creciendo: no se cobran en el momento de la compra, sino meses o hasta años después; y hay que declararlas en el IRPF, disminuyendo el ahorro final.

Además, el reparto de los fondos por la población y no por el parque de vehículos ha hecho que las solicitudes registradas en el sistema rebasen en un 45% los fondos existentes. Especialmente, por la altísima demanda que hay en la Comunidad de Madrid.

#### **MECANISMO RED**

# Industria plantea dudas al 'rescate laboral' de Ford

**ERE.** El Ministerio «estudia fórmulas», pero ve difícil poder aplicar la vía que sólo se ha usado con las agencias de viaje

NOA DE LA TORRE VALENCIA El llamado mecanismo RED de flexibilización del empleo sólo se ha aplicado una vez en España. Fue en 2022, cuando el país comenzaba a ver la luz tras el colapso por la pandemia pero las agencias de viaje seguían arrastrando los efectos de una crisis que dejó a todo el sector completamente paralizado y sin actividad. Y esta es la clave que hace dudar al Ministerio de Industria sobre la viabilidad de esta fórmula para salvar a la plantilla de la fábrica valenciana de Ford. El rescate que permitiría el mecanismo RED ha de ser para todo un sector económico, no para una única

Tanto la dirección de Ford como el principal sindicato de la planta de Almussafes (UGT), así como el Gobierno autonómico valenciano, han reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la activación del mecanismo RED, que sólo puede ser aprobado en Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Industria confirman a este diario que «se están estudiando fórmulas» que permitan de alguna manera amortiguar el golpe que supondría para la planta valenciana el ERE de 1.622 personas que la empresa ha puesto sobre la mesa. Se trata del cuarto ajus-

empresa.

te de plantilla desde 2020.

En este sentido, el mecanismo RED es una de las opciones que se contemplan y no se da todavía por descartado, si bien las fuentes consultadas admiten que, tal y como se concibió en su día, su aplicación al caso concreto de Ford presenta «dificultades». «Se están analizando diferentes mecanismos para Ford, y se está haciendo junto con la empresa», subrayan desde Industria. Y ello porque se entiende que no todo el sector de la automoción atraviesa por la misma situación de crisis que la multinacional del óvalo.

En el caso concreto de Ford Almussafes, se enfrenta a la tormenta perfecta. Pese a lograr imponerse en su día en la batalla interna que le enfrentó a la fábrica de Saarlouis por la adjudicación de los futuros modelos eléctricos, la hoja de ruta de la electrificación nunca se acabó de concretar. La incertidumbre que se cierne sobre el mercado europeo ha hecho a la empresa replantearse sus planes y retrasar la electrificación.

A ello se suma la pérdida de la fabricación de la Transit. La furgoneta dejó de producirse en abril en Ford Almussafes, mientras que la del motor EcoBoost se traslada a Estados Unidos, con la consiguiente reducción de la carga de trabajo en la fábrica valenciana. De ahí la necesidad de un nuevo expediente de regulación de empleo, a juicio de la empresa.

mos hasta 2027. La promesa es que a partir de ese año pueda aumentar la carta de trabajo con el encargo de la fabricación de un nuevo modelo híbrido del que saldrán 300.000 unidades al año.

Por ello, la empresa contempla incluso volver a contratar para entonces a casi un millar de personas que se verían afectadas ahora por el recorte de empleo. Para Ford, el «excedente de carácter estructural» se cifra en 626 personas. El resto (hasta 996 trabajadores) podría verse afectado por un ERTE en lugar de por el ERE si se arbitra algún mecanismo de flexibilidad, según reconocieron fuentes de UGT tras la última reunión de la comi-



Trabajadores a la salida de Ford Almussafes. ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

ción de transición» porque, en realidad, se trata de que la planta valenciana pueda aguantar en míni-

Ahora bien, la dirección de Ford

se ha abierto a buscar una «solu-

Ford se abre a sustituir despidos por bajas mediante ERTE

Se busca aguantar hasta 2027, cuando llega el nuevo híbrido sión negociadora esta semana.

Es decir, el ERE podría reducirse finalmente a 626 despidos si pudiera aplicarse «un ERTE (mecanismo RED o similar)» a otras 996 personas, según fuentes sindicales. En esta línea se mueve la propia empresa, que pide por ello medidas de flexibilidad que le permitan mantener a sus trabajadores a cambio de pagar menos cotizaciones a la Seguridad Social.

Esto es justamente lo que permitiría el mecanismo RED. Y algo igual de importante: los trabajadores no consumirían paro. Este es uno de los problemas que se le presenta ahora a la plantilla de Ford Almussafes, sometida a numerosos ERTES desde la pandemia que han mermado el derecho a la pres-

### **MOTOR**

#### **BUGATTI TOURBILLON**

# Bugatti sube la puja hasta los 3,6 millones de euros

**HÍBRIDO.** Su nuevo superdeportivo, tercero de su etapa moderna, rinde 1.800 CV. Solo se fabricarán 250 unidades



El Tourbillon mantiene la parrilla en forma de herradura como una señal distintiva de todos los Bugatti.

#### FÉLIX CEREZO MADRID

Y llegó el gran día. Bugatti, el legendario fabricante de origen francés pero hoy dentro del Grupo Volkswagen, ya tiene su nuevo tesoro. Y lo ha bautizado como Tourbillon, nombre de una mecánica utilizada en relojes de altísima calidad para aumentar la precisión. Quizá por eso Mate Rimac, CEO de la compañía, dijo que «no es comparable al resto. Es un automóvil pensado para durar toda la eternidad».

Aunque es completamente nuevo a nivel de chasis y suspensión, la estética supone una evolución de la del Chiron, pero con una carrocería más baja y con muchos elementos aerodinámicos –nada de alerones obscenos-poco perceptibles. La gran parrilla delantera o la sección circular que abraza el habitáculo, siguen siendo señas que lo identifican rápidamente como un Bugatti.

Y no es completamente eléctrico, como se había planeado. El propio Rimac, un emprendedor croata especialista en esta tecnología, tuvo claro que no era necesario llegar tan lejos. Y que el (especialísimo) cliente tampoco lo iba a entender tan bien.

¿Qué más da visto lo que han sido capaces de hacer? Por una parte, se ha desarrollado un nuevo bloque de gasolina con 16 cilindros en V y 8,3 litros de capacidad y atmosférico, es decir, sin turbo ni sobrealimentación. Luego, se le han añadido tres motores eléctricos, dos en el eje delantero y uno en el trasero. Una batería de 25 kWh, con tecnología de 800 voltios para acelerar las recargas, hace de nexo entre todos esos elementos.

Los resultados son mareantes y acordes a la fama de la Bugatti contemporánea: 1.800 CV; solo dos segundos en pasar de o a 100 km/h o menos de 10 en alcanzar los 300 km/h. Y así, hasta lograr una puna de 444 km/h, accesible solo si el comprador pide una configuración especial.

Aunque a ese registro también contribuye la cura de adelgazamiento que ha logrado que sea, a pesar del añadido eléctrico, más ligero que el Chiron. Por cierto, no sabemos si a su dueño le importará y usará mucho esta funcionalidad, pero la batería tiene un alcance de 60 km en modo eléctrico. Y nos permitiría entrar con él.... hasta la mismísimo centro de Madrid.

Solo nosotros y otro privilegiado recogidos en un habitáculo al que se

> accede a través de puertas de accionamiento eléctrico que abren hacia arriba. Es un entorno también complemente nuevo, dondelo que abundan son las esferas clásicas para dar sensación de atemporal, aunque podemos desplegar una pequeña pantalla digital oculta para conectar el móvil o usar la navegación, por ejemplo.

> Aunque queda lo peor. ¿Le sobran los 3,6 millones que costará cada unidad? Pues vaya preparando la reserva para cuando se abran los pedidos. El Tourbillón debe completar su última fase de puesta a punto y no se venderá hasta 2026. El plan es hacer 250 unidades para todo el mundo.

Es la filosofía de Bugatti en su etapa moderna, que se inició con el Veyron, ya un coche descomunal con su motor W16 y 1.001 CV que le permitieron ser el primer modelo de serie en pasar de los 400 km/h. Estuvo a la venta, con distintas declinaciones y también carrocería roadster, entre 2005 y 2015. Le sucedió el Chiron, con hasta 1.600 CV y una punta de casi 490 km/h. En el mercado desde 2016, se hicieron solo 500 unidades -las 'normales' ya costaban más de tres millonesy la última salió de la cadena de montaje el pasado 30 de mayo.

Larga vida al Tourbillon.

# LAS OTRAS NOVEDADES DE LA SEMANA

#### Renault abre los pedidos para el nuevo Symbioz

DESDE 32.026 EUROS

Con 4,41 metros de largo, este SUV fabricado en España se coloca a medio camino entre el Captur y el Austral, ofreciendo mucho espacio interior y un maletero de, como mínimo, 434 litros de capacidad ya que la banqueta posetrior se puede deslizar hasta 16 cm. Por ahora solo se ofrece con una versión full hybrid de 145 CV en tres acabados, aunque para el año que viene están previstas versiones microhíbridas.

#### TA SIETE PLAZAS El Opel Frontera, rompedor por precio y por espacio

POR MENOS DE 22.000 EUROS En julio se abren los pedidos de este todocamino de 4,38 metros y cinco o siete plazas, aunque en este caso se trata de una opción solo para los modelos microhíbridos. También se podrá pedir como 100% eléctrico, con un precio inferior a los 25.000 euros incluidas campañas y ayudas.



#### **GENERACIÓN** BMW da un gran empujón al X3 DESDE 63.100 EUROS

Tiene la misma base que el anterior, pero el nuevo X3 cambia en todo lo demás: estilo, tamaño (4,76 metros), chasis y suspensiones y mecánicas. Todos las versiones son 4x4 y automáticas y destaca la PHEV con 299 CV y una autonomía en modo eléctrico de 90 kilómetros.

#### RECONOCIMIENTO El Duster y Galofré (Volvo), premiados

DUODÉCIMA EDICIÓN

El SUV de la marca rumana ha sido elegido como Coche del Año de Renting y Flotas, un galardón organizado por la editora de cabeceras como La Tribuna de Automoción. Por su parte, el CEO de Volvo España, José María Galofré, fue reconocido como el ejecutivo más relevante del

Más infomación en: www.elmundo.es/motor.html

sector de automoción.

#### **FORD EXPLORER**

## Un SUV eléctrico sin miedo a los viajes

**AUTONOMÍA.** La versión más capaz ofrece unos 480 km reales de rango



JOAQUIM OLIVEIRA LIUBLIANA Exigencias de los nuevos tiempos,

Ford puso la legendaria denominación Explorer a su primer SUV eléctrico desarrollado dentro de su acuerdo con VW, que 'dona' a este modelo su plataforma MEB... y más cosas.

Hablamos de un coche no muy grande (mide 4,47 metros de largo) que tiene dos de sus grandes bazas en el diseño y en la amplitud del habitáculo, dominado por una pantalla  $multimedia\,vertica \bar{l}\,de\,14,6\,pulgadas$ que se puede inclinar. También está bien servido en huecos para objetos y en maletero, con 450 litros. Aunque no hay otro pequeño delantero, como pasa en muchos eléctricos

De inicio, llegan dos variantes: tracción trasera con 286 CV y batería de 77 kWh netos, con la que homologa 602 km de autonomía; o tracción total con 340 CV, doble motor eléctrico, pila de 79 kWh y 566 km de rango entre recargas. Éstas son muy parecidas: entre 26 y 28 minutos para pasar del 10% al 80% en postes rápidos.

do acelerando, el nuevo Explorer está bien resuelto en cuanto a la dinámica del chasis o la respuesta de los frenos. Aunque flaquea el tacto de la dirección, algo en lo que, curiosamene, Ford siempre ha brillado especialmene. Durante nuestra prueba con el modelo más

Muy rápido, sobre to-

pequeño, nos dió una autonomía real de unos 480 kilómetros.

Los precios en España parten de los 47.465 euros, pero solo los Explorer de tracción posterior se pueden acoger a las ayudas a la compra. Más adelante, habrá uno más barato, con pila de 52 kWh y, claro, también un alcance más reducido.

¿VIAJECITO O VIAJAZO?

**EN AVIÓN DESDE MADRID** 

**SALIDAS VERANO 2024** 

HASTA 500€ DE DESCUENTO\*

ITALIA, COSTA AMALFITANA

8 días / 7 noches Hoteles 4\* · MP + 5 almuerzos Nápoles, Capri, Sorrento, Pompeya, Positano, Amalfi, Paestum y Caserta.

desde 1.920€

#### **VIETNAM**

13 días / 10 noches Hoteles <sup>TURISTA</sup> / TURISTA SUP. / PRIMERA / PRIMERA SUP. MP

Hanói, Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, My Tho, Ben Tre, Can Tho y Chau Doc.

desde **2.480€** 

#### **CUBA**

10 días / 8 noches Hoteles PRIMERA / PRIMERA SUP. · AD + 6 comidas / TI · Varadero La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero.

desde **1.935€** 

#### **TAILANDIA**

14 días / 12 noches
Hoteles TURISTA / TURISTA SUP. / PRIMERA / PRIMERA SUP.
AD + 6 comidas
Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya,
Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang,
Chiang Rai, Chiang Mai y Phuket.

desde **2.625€** 

#### **COSTA RICA**

11 días / 9 noches Hoteles <sup>TURISTA / TURISTA SUP.</sup> AD + 5 comidas San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio.

desde **2.165€** 

#### **ISLANDIA**

9 días / 7 noches Hoteles 3\*/ 4\* · AD + 3 cenas Reikiavik, Akureyri, Lago Mývatn, Detifoss, Fiordos del Este, Laguna Glaciar Jökulsárlón, Cascadas Skógafoss y Seljalandfoss y Círculo Dorado.

desde **3.450€** 



NAUTALIA Viaios

nautaliaviajes.com · 919 100 811 · 200 oficinas

### **MOTOR**

#### PONSMOBILITY.22-05-2024. La

consultora presentará el Certificado de Movilidad Responsable MORE, un sistema de gestión pionero en España que mejora la eficiencia y la gestión de la movilidad de las empresas, además de reducir hasta en un 20% los índices de siniestralidad vial. La iniciativa está respaldada por la DGT.

PORSCHE. 27-06-2024. Llega la hora de la verdad: la marca alemana de deportivos realizará los primeros test con prensa de la nueva generación de su emblemático 911. ¿La gran novedad? Las versiones GTS, con hasta 541 CV de potencia, serán las primeras en la historia de este modelo en contar con un sistema de propulsión híbrido.



#### **CAMIONEROS. 30-06-2024.** Los

profesionales del transporte por carretera tienen hasta este día para solicitar las ayudas a la digitalización de sus empresas, que les permitirán ser más competitivos y adecuarse a exigencias legales en el entorno nacional y europeo. Con unos fondos de 110 millones, se reparten hasta 25.000 euros por beneficiario.



 $\textit{El presidente de Bosch, Stefan Hartung, durante la celebraci\'on del encuentro tecnol\'ogico celebrado esta semana. \textit{BOSCH}}$ 

#### S. HARTUNG, PRESIDENTE DE BOSCH

# «El software reinventará el automóvil»

**CHINOS.** Afirma que los aranceles a sus coches eléctricos son un error, pero confía en que, al final, no se apliquen

#### **JAIME HERNÁNDEZ STUTTGART** Durante el Bosch Tech Day, una jor-

nada tecnológica organizada por el proveedor tecnológico alemán, el presidente de la compañía, Stefan Hartung, compartió con EL MUNDO su visión de cómo evolucionará el automóvil en los próximos años. «La movilidad del futuro estará basada en datos. Hasta ahora, el sistema de propulsión y las conexiones mecánicas eran la clave para el buen funcionamiento del vehículo, pero eso cambiará y el software será el que controlará y permitirá manejar la mayor parte de esos elementos físicos motor, dirección, suspensión o frenos-que interactuarán entre ellos».

«Podremos tener un VW Golf con el rendimiento de un Porsche gracias al software»dijo, aunque ante nuestro asombro, matizó que era sólo una forma muy gráfica de explicar hasta dónde puede llegar esta herramienta.

Porque hay muchas derivadas. Por un lado, los coches envejecerán mejor, ya que los 10 primeros años se actualizarán on line, sin ir al taller, con nuevas funciones y niveles de seguridad y confort muy altos. A medida que la tecnología vaya avanzando, ese progreso se irá incorporando a modelos ya en circulación y por un coste bajo, lo que alargará su vida útil.

Esa es otra derivada, el precio por actualizar un vehículo y convertirlo en uno de última generación será asequible. Además, «el consumidor está cambiando y debemos adaptarnos; por ejemplo, los jóvenes están absortos en lo digital y no mantienen la atención del entorno, por lo que la tecnología debe suplir sus distracciones y reaccionar de forma autónoma ante situaciones de peligro».

Un tercer punto importante irá vinculado al espacio interior. La mecánica tradicional se simplificaráy se hará más compacta, dando una mayor amplitud y libertad de diseño. El responsable del área de negocio de movilidad de Bosch, Markus Heyn, añadía que «solo con la fusión de funciones en los sistemas de ayuda a la conducción e infoentretenimiento gracias al software, estos costes se reducirán en un 30 %. También pasaremos de las 100/120 centralitas quellevahoyun coche a 10 en 2030».

Aun así, el vehículo definido por software no ha hecho más que empezar, y Bosch está invirtiendo miles de millones y tiene 42.000 ingenieros trabajando en esta área. Según McKinsey, el mercado mundial de software y electrónica de automoción alcanzará los 462.000 millones de dólares en 2030. Bosch prevé que en 2029 venderá unos 80.000 millones de euros en soluciones de movilidad.

Algunos de esos avances los pudimos probar en la pista de Renningen, cercade Stuttgart. Por ejemplo, los frenos sin conexión mecánica (*brake by wire*), donde la fuerza que ejercemos sobre el pedal se transforma en una señal que llega directamente al mecanismo de frenado. Mediante software, una misma intensidad en la pisada se

puede transformar en más o menos potencia de frenada y es muy facil habituarse a su tacto. Además, el sistema actúa de forma autónoma si detecta que se necesita más presión ante una emergencia.

También, por medio del sistema de propulsión eléctrico de un coche de batería, comprobamos la suavidad que se logra en la detención sin que el conductor cambie su manera de frenar, lo que evita esos cabeceos típicos cuando el coche para por completo.

En cuanto a la dirección sin barra mecánica, permite decidir si

queremos que llegue ninguna irregularidad de la carretera al volante o, por el contrario, la máxima información, muy útil en una conducción deportiva.

El último avance se refiere a la detección y aviso de situaciones peligrosas. El sistema localiza el punto exacto y el tipo de peligro, manda la información a la

nube y cualquier conductor conectado en esa zona recibe una alerta de cara a evitar accidentes.

El presidente de Bosch no rehuyó opinar sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos. «Es una mala idea, encarecerá los precios y dañará al consumidor. Lo que me gusta es que la UE no los ha impuesto y se dialogará antes de dar pasos definitivos. Espero que se resuelva favorablemente», dijo.

#### **ESTUDIO**

#### Casi 400 millones de euros en multas en las 10 grandes capitales españolas

Mucho se critica a la DGT por las multas que pone y con las que, solo este año, prevé ingresar casi 508 millones de euros. Pues bien, a los automovilistas españoles también les toca soportar la presión de sus ciudades. Según el segundo estudio de la compañía DVuelta sobre los Ayuntamientos y la Recaudación por multas, las 10 grandes capitales ingresarán este año 393 millones en sanciones, un 4% más.

El informe vuelve a situar a Madrid como la campeona, ya que obtiene más que todas las demás juntas: 211 millones, aunque esta cifra «se podría incrementar en un 30% cuando se verifiquen las cifras de ejecución presupuestaria del ejercicio».

La explicación a esta voracidad, que multiplica por 3,5 los ingresos que obtiene Barcelona (con 60 millones), se explica en parte por el impacto de las multas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.

No obstante, aunque es cierto que la capital del país es la que más ingresa por vehículo (con casi 107 euros), también se destaca el «prodigio» de Palma de Mallorca. Es la octava ciudad por población, pero la tercera que más euros se embolsa (31,7 millones) gracias a que es la que más euros logra por habitante censado (75 euros) y la segunda en relación con el parque existente (91 euros por vehículo).

DVuelta, por último, recuerda que las sanciones de tráfico no son el único recurso de los municipios para exprimir el bolsillo de los conductores: también está el Impuesto de Circulación, el tradicional



Cartel en la ZBE de Plaza Elíptica, en Madrid. EL MUNDO

'numerito', que en 2024 aportará incluso más que las multas: 396 millones, con Madrid de nuevo a la cabeza (139 millones) aunque aquí está más justificado el diferencial al tener un parque muy superior al resto de capitales.

Sumando los dos capítulos, el monto global es mareante, casi 800 millones entre las 10 ciudades analizadas. Además de las ya citadas son: Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia.



### **TIEMPO**

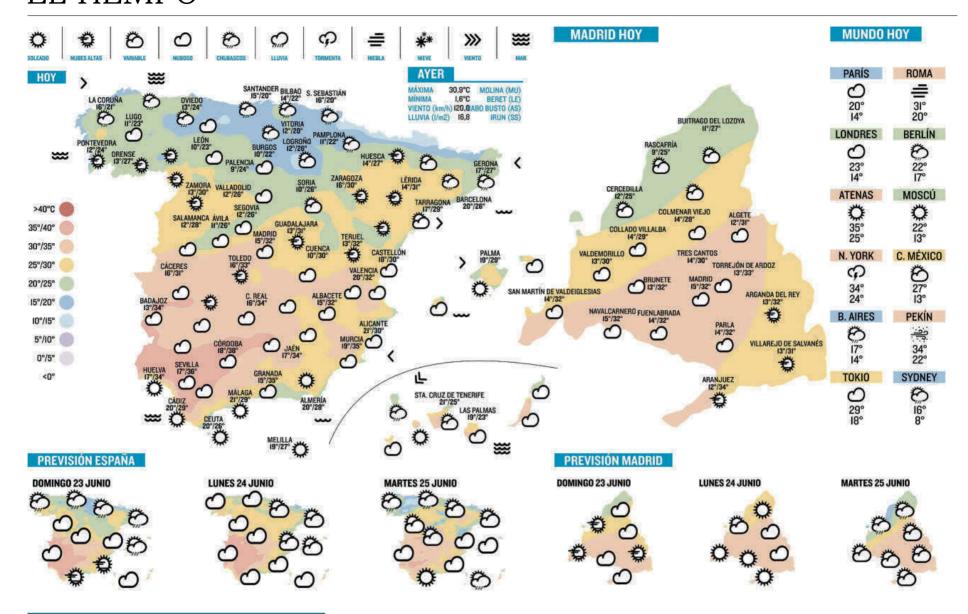

#### SORTEOS

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del viernes: 13-21-34-39-40-47 (C 17, R 7)

| Categoría | Acertantes | Euros     |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 6         | 0          | ВОТЕ      |  |
| 5 + C     | 2          | 69.941,42 |  |
| 5         | 65         | 1.076,02  |  |
| 4         | 3.880      | 27,04     |  |
| 3         | 72.380     | 4,00      |  |
| Reintegro | 439.949    | 0,50      |  |

Combinación ganadora del jueves: 3-12-16-26-37-43 (C 24, R 9)

#### **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del viernes: 02-22-24-30-40 (soles: 5 y 6)

#### **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del viernes: 3-4-7-11-17 (E 12, 3)

#### EL MILLÓN DGZ72391

| Acierto | Acertantes | Euros     |
|---------|------------|-----------|
| 5 + 2   | 0          | EUROBOTE  |
| 5 + I   | 14         | 86.983,14 |
| 5 + 0   | 44         | 6.468,44  |
| 4 + 2   | 74         | 1.197,97  |
| 4 + 1   | 3.055      | 53,45     |
| 4 + 0   | 3.238      | 53,31     |
| 3 + 2   | 6.419      | 18,90     |
| 2 + 2   | 40.818     | 14,86     |
| 3 + 1   | 91.280     | 7,41      |
| 3 + 0   | 204.607    | 6,16      |
| 1 + 2   | 198.681    | 7,68      |
| 2 + 1   | 1.030.776  | 4,66      |
| 2+0     | 2.392.296  | 3.24      |

#### TRIPLEX DE LA ONCE

385 - 571 - 552 - 019 - 617

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del viernes: 1º Sorteo: 02-11-16-26-36-43-44-45-48-49-

51-55-59-60-61-67-68-71-74-79 2º Sorteo: 13-16-19-20-22-27-36-39-45-47-48-50-54-61-62-64-70-71-73-78 3º Sorteo: 01-04-11-16-29-32-33-38-41-49-56-57-60-61-66-69-73-75-79-81 4º Sorteo: 06-II-I9-28-30-33-42-43-45-49 50-52-54-58-61-64-66-67-69-75

5º Sorteo: 07-13-14-16-17-18-24-27-29-31-33-35-37-39-41-44-48-54-68-83

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves:

#### 2-27-31-39-47-48 (C 20, R 9)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |  |
|----------|------------|-----------|--|
| 6 + R    | 0          | 0         |  |
| 6        | 0          | 0         |  |
| 5 + C    | 5          | 44.527,08 |  |
| 5        | 147        | 2.776,63  |  |
| 4        | 8.381      | 70,84     |  |
| 3        | 165.824    | 8.00      |  |

Jóker: 4008164

Combinación ganadora del lunes: 2-8-12-16-22-43(C 35, R 8)

#### **CUPONAZO**

#### 41.316 SERIE: 002

El premio de este sorteo es de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más serie: 40.000 euros a las cinco cifras; 500 euros a las 4 primeras cifras; 500 euros a las 4 últimas cifras; 50 euros a las 3 primeras cifras; 50 euros a las 3 últimas cifras: 6 euros a las 2 primeras cifras: 6 euros a las 2 últimas cifras; 3 euros a la última cifra; 3 euros a la primera cifra

#### **CRUCIGRAMA**

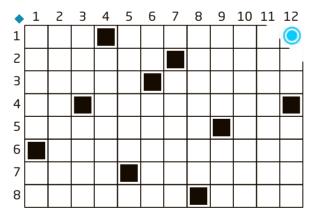

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Moneda japonesa de cobre. Segmentos del discurso unificados habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final. 2. Descuidadas, negligentes. Variedad de pagel con las aletas azuladas. 3. Materiales del lienzo. Cada una de las mañas o habilidades que se adquieren en el ejercicio de un arte, oficio o profesión, en plural. 4. Extraterrestre de Steven Spielberg. Dar barritos o berrear un elefante. 5. Pronunciar las palabras separándolas en sílabas. Alienado, esquizofrénico, 6. En Economía, inestabilidad de los precios en los mercados financieros. 7. Becerro. Veneraba, reverenciaba. 8. Mujer que se dedica a asesorar. Aquellas no.

VERTICALES.- I. Monedas de Perú desde el 1991. Interjección que indica incredulidad. 2. Relativas a la emoción. 3. Joaquín ..., compositor cubano de origen español. Conjunto de objetos similares entre sí que se agrupan con un fin determinado. 4. Peces marinos que remontan los ríos en primavera para desovar. 5. Daba una nota o una información a

una persona. 6. El mejor. Provocar a una persona para tener un enfrentamiento físico o verbal con ella. 7. Acción y efecto de traer. 8. Descubrirlo, destaparlo. 9. Cava que tiene entre seis y doce gramos de azúcar añadido por litro . Tiré sin principio. 10. Agravamientos, decaídas. 11. Determinaba o resolvía de común acuerdo, o por mayoría de votos. 12. Su Alteza Serenísima. Poemas destinados a ser cantados.

Esas, VERTICALES.- I. Soles. Ja. 2. Emotivas. 3. Vin. Lote. 4. Sábalos. 5. Pasaba. O. 6. As. Retar. 7. L. Traída. 8. Abrirlo. 9. Brut. Iré. 10. Recaídas. II. Acordaba. IZ. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Sen. Palabras. 2. Omisas. Breca. 3. Lonas. Trucos. 4. Et. Barrifar. 5. Silabear. Ido. 6. Volatilidad. 7. Jato. Adoraba. 8. Asesora.

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) La creatividad fluirá hoy en tu vida. No detengas ante la crítica y sienta la libertad de expresar tus pensamientos



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) Será un día muy favorable para disfru-tar en familia sin pensar en nada más que en los pequeños asuntos cotidia-nos del día a día.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)

La econ mía nersonal es el tema del ento para ti. Ajusta tus gastos y haz planes para ahorrar más si crees que es el o que necesitas.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Asegúrate de mantener contigo en todo nto las lecciones que te ha ofre cido la vida, para así evitar tropezar dos veces con la misma piedra.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto) Una oportunidad laboral se presentará en tu horizonte más cercano. Sé valien te y no dudes en arriesgarte para lograr



el éxito que anhelas.

#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Aparece de nuevo una persona en tu vida que habías dejado de ver, aun así ofrécele lo mejor de ti mismo y sé amable en todo momento



#### LIBRA

(22 septie bre - 22 octubre) Si te has comprometido contigo mismo a cumplir un objetivo antes de que aca-be este mes, haz el último esfuerzo para no decepcionarte.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) La armonía en tus relaciones es clave para tu felicidad completa. No te olvi-des de escuchar a aquellos que te rodean y serás entendido.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Tienes una gran fuerza vital que debes aprovechar en el día de hoy para emplearla en aquellas tareas que se resisten más de la cuenta.

#### CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero)

La tranquilidad interior es fundamental ra enfrentar los desafíos de la vida. para enfrentar los desallos de la ..... Un amigo importante puede llegar a visitarte en los próximos días.

PASATIEMPOSWEB.COM



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Deberás hacerle frente a tus impulsos más básicos, pues estarán algo desbo-cados y harán que tu energía se pierda con gran facilidad.



PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

La innovación y el nensamiento avan zado son los aliados que más te ayudarán en tu camino profesional. Ten mucho cuidado con las cervicales.







#### **AUDIENCIA.** El partido ante Italia lo vieron 8.552.000 espectadores,

un 56,4% de cuota de pantalla, la más alta a lo largo del año en La 1



Butragueño supera al danés Busk en el memorable partido de Querétaro del Mundial de México' 86. ONCE



Torres supera a tres defensas en el España-Rusia de semifinales de la Euro'2008. EFE



Puyol celebra el gol de la victoria (1-0) ante Alemania, en la semifinal del Mundial de 2010. EFE



Un taconazo de Ramos en la final contra Italia de la Eurocopa de 2012. EFE

# El Olimpo de España

**HISTORIA.** Ante Italia, la selección despachó uno de sus mejores partidos / Como el 1-5 en el Mundial'86, las semifinales de 2008 (Rusia) y 2010 (Alemania) y la final de 2012 (Italia)

«¡Mammmmma mía!». La expresión de un periodista italiano, cerca de la una de la madrugada del viernes, en los alrededores del inhóspito Aufschalke Arena, venía a resumir, y no mal, lo que se pudo ver en el España-Italia que, desde este momento, pasa a formar parte del altar de los mejores partidos de la historia de la selección. El contundente «*Piccola Italia*» de la *Gazzetta dello Sport* era lo menos contundente de una prensa europea que ayer se rendía a un equipo que, por lo demás, pasó el día igual que si hubiera perdido. En la noche del jueves, estuvieron en el campo, en la grada, con los familiares, ya con las luces del estadio casi apagadas. Después, a cenar y tomar una cerveza en uno de los salones del Atlantic Congress de Essen, una localidad discreta a 10 kilómetros de Gelsenkirchen. Ayer, vuelo a Stuttgart, hora y pico de autobús hasta el resort, comida, siesta, entrenamiento para los que no jugaron... Y a disfrutar de lo conseguido, a mirar en el móvil las redes sociales, los periódicos, los mensajes de los amigos, a disfrutar, conviene resaltarlo, de haber protagonizado una de las noches que se recordarán dentro de muchos años y que aparecerán en todos cuantos recuentos se puedan hacer de ahora en adelante.

«Los chavales más jóvenes a veces me preguntan cómo eran aquellos días de cuando ganamos el Mundial y la Eurocopa», contaba Jesús Navas antes de viajar a Alemania. Ahora ya se pueden ir haciendo una idea. Vaya por delante que la clasificación no puede, no debe, ser establecida por nadie. Vaya por delante también que faltará alguno, pero que no sobra ninguno, pues a la

ATRACO. El ex futbolista transalpino resultó herido y fue víctima de un robo

en su villa de la localidad de Vicenza mientras veía el partido España-Italia







hora de ponderar los mejores partidos de la historia de la selección española conviene no olvidar la trascendencia de la competición, el rival y las alturas de campeonato. Resumidos, estos son los elegidos:

#### DINAMARCA 1-ESPAÑA 5

MUNDIAL DE MÉXICO'86. 1/8 DE FINAL. 18/6/86.

Era un miércoles en México, medianoche en España. La selección de Miguel Muñoz había pasado como segunda de grupo tras perder en esa fase con Brasil en Jalisco (el famoso no gol de Míchel) y ganar a Irlanda (1-2) y Argelia (0-3). «Dinamarca era la favorita, era uno de los mejores equipos del momento», relata Andoni Goicoetxea, el único capaz de meter la nariz en los cuatro goles de Emilio Butrageño. *El Buitre* acaparó pa-

ra sí una noche inolvidable, la primera seguramente en color con permiso de las de la Eurocopa de 1984. Fue un 1-5, jugando de principio a fin, pasando por encima de un oponente que se puso por delante a la media hora. «Ellos tenían a ese delantero tan bueno, Elkjaer Larsen, y a Laudrup, pero es que nos salió to-

do», insiste *Goiko*, que todavía sonríe mientras habla de aquello.

EDUARDO J.

CASTELAO

#### **RUSIA 0-ESPAÑA 3**

EUROCOPA AUSTRIA Y SUIZA'08. SEMIFINALES. 26/6/2008

Pese a ser finales de junio, llovió durante toda la tarde y durante todo el partido. En Viena, de donde ya no se movería el equipo (no volvió a Neustift), España desplegó una noche de fútbol inolvidable. Todos los goles (Xavi, Güiza y Silva) fueron en la segunda parte, desarbolados los rusos con la velocidad de balón del equipo de Luis Aragonés. Habían roto la maldición de los cuartos de final en la fase anterior contra Italia en los penaltis, y el grupo iba ya sin cadena camino de la final con Alemania y aquel gol de Torres que descorchó cuatro años ¿irrepetibles? La única pega de aquella noche austriaca fue la lesión de David Villa. Se lesionó cerca del descanso y entró Cesc en su lugar. El equipo no notó la baja, como tampoco en la final.

#### ALEMANIA 0-ESPAÑA 1

Mundial sudáfrica 2010. Semifinales. 7/7/2010

No pasa de ser una anécdota, pero los más veteranos recuerdan aquel día porque era la clasificación para la primera final de un Mundial, pero también, por qué no decirlo, porque cuando marcó Puyol en el minuto 73 (jugada de estrategia que él y Xavi importaron del Barça con el beneplácito de Vicente del Bosque) uno de los periodistas veteranos, de la euforia, terminó rodando por las escaleras de la tribuna de prensa. En fin, más allá de eso, España re-

gresaba ese día a Durban, la ciudad donde había comenzado con malísimo pie aquel torneo, perdiendo contra Suiza. Ese gol del central del Barça certificaba una noche de sometimiento y sufrimiento ante un rival poderosísimo, finalista en la Eurocopa anterior y que exigió lo mejor. Aquel equipo tiró el doble (15 contra siete veces) pese a tener la posesión casi al 50%. Después, ante Holanda en la final... Pues ya se sabe. Quizá ese partido también debería estar en este listado, pero...

#### ESPAÑA 4-ITALIA 1

EUROCOPA POL-UCRANIA'12. FINAL. 1/7/2012

El calor, igual que en Querétaro, volvió a protagonizar las horas previas en una ciudad, Kiev, donde se podía respirar un ambiente prebélico. Pro-

bablemente sea el partido en el que todo el mundo coincidiría. Es la obra maestra de la historia de la selección. Por el cómo, por el cuándo y por el dónde. Tambien por el contra quién. Los goles de Silva y Jordi Alba en la primera parte y de Torres y Mata en la segun-

da sellaron una actuación coral difícilmente igualable, la de un equipo, el de Vicente del Bosque, sin delantero centro en el once inicial y que sin embargo jugueteó con su rival como quiso, con Xavi a los mandos. Para la historia, la imagen del capitán, en el tiempo añadido y ganando 4-o, pidiéndole al árbitro de área (¿alguien recuerda aquel invento absurdo?) que pitasen el final del partido: «Respect for Italy», decía lker, con ese inconfundible inglés de Ávila.

#### ESPAÑA 1-ITALIA 0

Eurocopa alemania 24. Fase de grupos. 20/6/2024

También bajo una fina lluvia, la selección despachó un partido a la altura de esos precedentes. A la media hora ya había dispuesto de media docena de ocasiones clarísimas. Impidió que Italia tirase entre los tres palos en todo el partido, y apenas concedió algún uy. En un día mínimamente inspirado, o en un día en el que Donnarumma no se hubiese empeñado en desmetir su sobrevaloración generalizada, la selección, hoy de Luis de la Fuente, hubiese goleado a un rival que, cierto, no tiene calidad, pero, cierto también, compite siempre, por muy poco que tenga. España jugó, y mucho, y se replegó cuando le hizo falta, en los minutos finales, que eso también es jugar bien. Entró por banda, por dentro, centró, remató, tiró desde fuera del área... Un partido para el Olimpo que impulsa a un equipo al que todos señalan ya como uno de los grandes favoritos. Ya nadie, ni la prensa, ni los aficionados, dibujan ese escalón entre España y otras como Francia y Portugal. La selección sale disparada de Gelsenkirchen.

# 60 millones que son calderilla

MVP. El universo futbolístico encumbra a Nico Williams, cuya cláusula de rescisión con el Athletic es muy asequible

#### INMA LIDÓN DUSSELDORF

ENVIADA ESPECIA

«Volando bajito se vive mejor». No quiere Nico Williams despegar los pies del suelo, ni siquiera para rematar de cabeza, «que es algo que no se me da bien». Ante Italia, destrozó a Di Lorenzo, encaró sin piedad a Bastoni y se convirtió en el mejor jugador del mejor partido de España. «Puro cine Jr.», le escribía en redes sociales su hermano Iñaki.

Todas las miradas estaban puestas en él, hasta la de Felipe VI, que no salió del vestuario hasta saludarle. Como ya no estaba en el césped cuando acabó el partido y el cuerpo técnico hizo pasillo a los futbolistas, se llevó la ovación en el vestuario. Llegó con el trofeo de MVP en la mano, que tiene destinataria: «Eso es para mi madre, que se lo ha ganado durante muchos años». María Arthuer lleva esos años recibiendo alegrías de sus hijos, pero ayer Nico ante Italia, la campeona de Europa, dio un paso más. Eso es lo que le dijo su hermano Iñaki en un audio que se encontró en el móvil nada más agarrarlo en el vestuario. «Me ha dicho que he llevado el apellido de los Williams al mundo del fútbol», admitía el jugador sujetando el valioso trofeo.

Nico reconoció que había cuajado «el partido más completo» con la selección desde su debut en septiembre de 2022 ante Portugal, con Luis Enrique en el banquillo. Un año antes, Luis de la Fuente ya lo había enrolado en su Sub'21. «Una de mis virtudes es que conozco mucho a los jugadores y sé darles lo que necesitan», explicaba el seleccionador tras la victoria. Nadie puede negarle que así es. Les exprime y les lleva a cumplir sueños. «Me pide que encare, y eso hago. Hace unos años sólo soñaba con jugar una Eurocopa y ser el mejor jugador», confesaba el MVP

Un MVP al que ya quería media Europa, y al que ahora quiere Europa entera. «Salvaje», «Pesadilla para los rivales», «Ferrari», fueron alguno de los calificativos de la prensa internacional. Su representante, Félix Tainta, tiene en sus manos al jugador de moda. Pese a que le ha pedido que no le informe de cada detalle, es obvio que el chico está al tanto de todo esto. El pasado mes de diciembre renovó con el Athletic



Nico Williams conduce el balón durante el partido ante Italia. AP

#### Renovó el pasado diciembre, pero con esta explosión parece difícil que pueda quedarse

hasta 2027, y ya entonces las negociaciones fueron difíciles. Con opciones encima de la mesa, el chico aceptó renovar a cambio de tener una cláusula asumible. Al final, la cifra se cerró en 60 millones, una cantidad que es calderilla para muchos

equipos. El más interesado es el Barça, pero también es el único que no puede ni por asomo afrontar una operación económica de ese estilo.

De ahí en adelante, todos caben. El PSG de Luis Enrique, que hizo debutar a Nico en la selección, o cualquier equipo de los grandes de Europa. Incluso el Bayern de Múnich podría estar interesado, y tiene el dinero para afrontar el fichaje. En el entorno del chico callan, de momento, aunque dan por hecho que el escaparate que supone la Eurocopa, y más desde el pasado jueves, es tan grande que convierte esos 60 millones en calderilla para un jugador como él, que tiene todavía 21 años.

GÜLER. Después del golazo marcado ante Georgia, el delantero turco del

Real Madrid es la principal baza de su país en el partido ante Portugal



El Rey junto a Morata y Pedro Rocha, tras la victoria de la selección ante Italia en Gelsenkirchen. EFE

# La Federación, descabezaba

#### **PRESIDENCIA.** El TAD propone inhabilitar seis años a Pedro Rocha por tres faltas muy graves al abusar de su autoridad

L. NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) ha propuesto una sanción de seis años de inhabilitación para el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que le podría apartar de la dirección del máximo organismo del fútbol español. El tribunal, en un documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, estima como probadas tres faltas «muy graves» por parte de Rocha cuando era presidente de la Comisión Gestora. Habla, principalmente, de abuso de autoridad en la vulneración del artículo 79.1 de la Ley del Deporte.

El TAD propone sancionar dos años al mandatario extremeño por el cese del Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, el 20 de septiembre de 2023. Otros dos por rescindir el contrato con GC Legal. Ylos dos últimos por la personación de la RFEF como acusación particular en el Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Majadahonda.

Esta última causa, denominada caso Brody, es en la que se investigan los presuntos contratos fraudulentos de la RFEF en la época de Luis Rubiales, principalmente en lo que respecta a la gestión de la Supercopa y ciertas reformas en infraestructuras federativas. Una causa, por cierto, en la que el propio Rocha co-

menzó compareciendo como testigo, pero la jueza decidió cambiar su condición a imputado tras tomarle declaración.

La instructora señala que estas decisiones corresponden únicamente a un presidente de la Real Federación Española de Fútbol o, en este caso, a la Comisión Gestora en su conjunto. Sin embargo, según recoge en su escrito, considera que fueron adoptadas por parte de Pedro Rocha de «manera individual» y se «propasó en el ejercicio de sus funciones».

#### El presidente se expone a la imposibilidad de presentarse a la reelección

Apunta también el texto del TAD que Pedro Rocha «era plenamente conocedor de su condición de presidente de un órgano colegiado, la Comisión Gestora, y de las funciones que le correspondían, actuando deliberadamente de manera contraria a aquellas, por actuar arrogándo-

se exclusivamente en su persona la voluntad de la RFEF, concurriendo el elemento intencional su conducta, y calificándose de dolosa».

Esta propuesta de resolución del TAD llega tras la elevación del Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado 27 de marzo de una denuncia presentada por el presidente de CENAFE, Miguel Galán, contra el propio Rocha por las decisiones que, a su juicio, no se correspondían al presidente de una comisión gestora. «Después de haber limpiado la Federación de corrupción quedaba el último bastión de Rubiales que era Pedro Rocha», comentó el denunciante a EL MUNDO. Galán ya había denunciado el incumplimiento en los plazos por parte de la Comisión Gestora a la hora de convocar elecciones a presidencia.

Tras la notificación de esta propuesta, Rocha, «contará con 10 días para proceder al examen del expediente, formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que se estimen pertinentes». Pasado ese plazo, el TAD votará si aceptar o no esta proposición. La inhabilitación le impediría presentarse a la reelección para el ciclo 2024-28, cuyo proceso arrancaría el 10 de septiembre poco después de los Juegos Olímpicos de París, del 26 de julio al 11 de agosto.

# Shaparenko rescata a Ucrania

# **GRUPO E.** Lidera a Eslovaquia con un tanto y una asistencia a Yaremchuk

#### INMA LIDÓN DUSSELDORF

ENVIADA ESPECIA

Shaparenko hizo volar una pelota como si con ella construyera un escudo para proteger de las bombas su casa en Velyka Novosilka, la zona cero de la guerra y arrasada por los rusos. La recogió la bota de Yaremchuk para, ante la pasividad de Skriniar y las incomprensibles dudas de Dubraka, enviarla al fondo de la red custodiada por una grada en amarillo y azul entregada. Ese gol le daba a Ucrania la primera victoria y la vida en un grupo muy igualdo donde Eslovaquia había salido respondona.

Esta vez Lunin vio desde el banquillo cómo al meta del Benfica Trubin le cercaban los eslovacos. Un disparo cruzado de Schranz y una falta directa de la lateral Hancko avisaron a Ucrania de que tenía que espabilar. Un centro que no pudo cazar Dovbyk fue todo su peligro antes del gol de Eslovaquia. Nació de un saque de banda de Hancko buscando la carrera del veloz Haraslin en la banda izquierda que, sin pensar, la puso al segundo palo, donde apareció Schranz.

Ucrania o reaccionaba o preparaba las maletas. Necesitaba fútbol y

goles. El paso por el vestuario espoleó al equipo. Pensaba Calzone en que la victoria permitía pactar el pase a octavos con Rumanía cuando Dovbyk vio escaparse a Zinchenko por la banda izquierda para asistir al punto de penalti a Shaparenko, que no tembló para igualar el marcador y acabar con las cuentas.

Ese gol fue deshaciendo a Eslovaquia, que perdió a Hancko por lesión y se vio sometida. Y eso que Rebrov miró a su banquillo y no le tembló el pulso para sentar al capitán Yarmolenko y al *Pichichi* Dovbyk. Luego apareció Yaremchuk para lograr la victoria. Estalló el estadio en Dusseldorf en gritos de «¡Ucrania, Ucrania!» Orgullo de pertenencia.

#### **ESLOVAQUIA 1 UCRANIA 2**

**ESLOVAQUIA:** Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko (Obert, m. 67); Kucka, Lobotka, Duda (Benes, m. 60); Schranz (Sauer, m. 86), Bozenik (Strelec, m. 60), Haraslin (Suslov, m. 68).

UCRANIA: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Yarmolenko (Zubkov, m. 67), Sudakov, Brazhko (Sydorchuk, m. 85), Shaparenko (Talovierov, m.92); Mudryk (Malinovskyi, m. 85) Dovbyk (Yaremchuk, m. 67).

**GOLES:** 1-0: Schranz (m.18). 1-1: Shaparenko (m.54). 1-2: Yaremchuk (m. 80).

# Polonia, al borde del adiós

# **GRUPO D.** Con Lewandowski bajo mínimos, apenas inquietó a Austria

#### DANIEL G.-FONTECHA

Un equipo dirigido por el enigmático Ralf Rangnick siempre tiene un cierto atractivo. A pesar de que la suerte no le comenzó sonriendo en esta Euro, el técnico alemán ha implementado en la selección austríaca un estilo de juego reconocible y valiente. Ayer logró una victoria sinfónica ante Polonia, que apenas pudo contar con Lewandowski y que se queda al borde de la eliminación.

La orquesta no tardó en afinar su puntería. En el minuto nueve, un centro desde la banda lo remató Trauner en el primer palo para poner a su selección por delante, pero bastaron dos acercamientos para que Piatek marcara el empate para los polacos recogiendo un rechace en el área. En el minuto65, el primer violín austríaco, Baumgartner, apareció en el punto de penalti para rematar un centro desde la banda de Prass. Solo faltaba acabar con la Marcha Radetzky y para ello estaba Arnautovic, que convirtió un penalti provocado por Sabitzer.

#### **POLONIA 1 AUSTRIA 3**

**POLONIA:** Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski (Urbanski, m. 87), Zalewski; Piotrowski (Moder, m. 46); Slisz, Piatek (Lewandowski, m. 59), Buksa (Swiderski, m. 59).

AUSTRIA: Pentz; Posch, Lienhart, Trauner (Danso, m. 59) Mwene (Prass, m. 63); Seiwald, Laimer; Grillitsch (Wimmer, m. 46), Baumgartner (Schmid, m. 81), Sabitzer; Arnautovic (Gregoritsch, m. 81).

**GOLES:**0-1: Trauner (m.9). 1-1: Piatek (30). 1-2: Baumgartner (m. 65). 1-3: Arnautovic (m. 78, d.p.).

#### **KVARATSKHELIA.** El delantero del Nápoles es la gran amenaza para la

República Checa en un duelo donde los georgianos se juegan seguir vivos









Tchouameni y Xavi Simons pugnan por un balón, anoche, en el partido disputado en el Red Bull Arena de Leipzig. AP

# Francia tiene un problema

**GRUPO D.** Griezmann falla dos ocasiones claras y Países Bajos se mantiene líder

Francia perdonó a Países RBajos, el VAR le salvó, Mbappé ni siquiera calentó y los de Deschamps se meten ahora en un pequeño problema. El empate entre ambos deja el liderato del grupo Digualado, con los de Koeman por delante al haber anotado más goles. La últi-

ma jornada, con los galos enfrentándose a Polonia y los neerlandeses a Austria decidirá los puestos, pero los franceses ya no dependen de sí mismos. Ante la ausencia de Mbappé, Deschamps fue fiel a sus



ABRAHAM P. **ROMERO** 

principios: la casa, por los cimientos. Cero riesgo. Rechazó la idea de incorporar a otro delantero y entregó su equipo al mejor futbolista que tenía a su disposición: Antoine Griezmann. Francia fue un equipo a su medida, con Tchouaméni entrando para llevar el timón y Kanté y Rabiot

en los interiores. Al lado de la estrella rojiblanca, Dembélé y Thuram para generar espacios.

Y hay que decirlo: Francia jugó mejor. Griezmann flotó en la mediapunta y tuvo las mejores ocasio-

nes, aunque no estuvo acertado en ninguna de sus definiciones. Pero el combinado galo reaccionó mejor a las rápidas transiciones de los de Koeman con tres centrocampistas puros, uno más que contra Austria, donde sufrieron demasiado para su nivel.

Países Bajos tiene virtudes para hacer daño a cualquier equipo de esta Eurocopa. Reijnders, Frimpong, Simons y Gakpo no tiemblan, no pausan, muerden. Y Depay, lejos de su mejor nivel, se ofrece como boya. Koeman no animar a una presión alta cuando alguno de sus hombres de ataque da la orden, van todos como soldados. Así llegaron sus mejo-

A los 50 segundos, el delantero del Atlético buscó al hueco a Frimpong, éste le ganó la carrera a Theo Hernández y sólo la estirada de Maignan evitó el 1-o.

El partido no quiso respirar. En el 13, Griezmann tuvo la oportunidad más clara de la primera parte. Thuram encontró a Rabiot dentro del área con un taconazo, el portero Verbruggen dudó en la salida y el centrocampista prefirió ceder a Griezmann en lugar de rematar. Una decisión que sorprendió al propio Antoine, que con toda la portería para él no consiguió acertar a rematar.

En la siguiente jugada, Kanté asis tió a Griezmann desde el lateral del

EUROCOPA (JORNADA 2) **PAÍSES BAJOS FRANCIA** LEIPZIG. LLENO

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten (Veerman, m.73), Reijnders, Frimpong (Geertruida, m.73), Si-mons (Wijnaldum, m.73), Gakpo y Depay (Weghorst, m.79).

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Dembélé (Coman, m.75) y Thuram (Gi roud, m.75).

Árbitro: Anthony Taylor (ING) Tarjetas amarillas: Schouten. Tarjetas rojas: No hubo. Goles: No hubo

área y el capitán galo definió de primeras, rozando el palo neerlandés. Dos ocasiones que un campeón no debe perdonar.

Países Bajos respondió al momento con una arrancada de Gakpo que sacó Maignan, a lo que Francia contestó con un buen desmarque de Marcus Thuram, que se plantó en el área pero remató desviado. El duelo era brillante para el espectador neutral, pero conociendo a un entrenador como Deschamps, necesitaba pausa.

A partir de la media hora, el choque entró en el terreno táctico. Francia asumió la posesión y los de Koeman esperaron su oportunidad para robar v salir en transición. La idea de ambos quedó clara hasta el descanso. En un lado, Tchouaméni al mando y Griezmann flotando. Al otro, Simons y Gakpo aguardando el momento de correr. Todos tuvieron sus tímidos intentos, pero el descanso

El VAR anuló un gol a Países Bajos al entender que **Dumfries molestó** a Maignan

Mbappé lució la máscara antes del partido pero ni siquiera calentó durante el duelo

llegó para bajar las pulsaciones del ambiente.

Francia salió de vestuarios con otra idea. No sólo tuvo una posesión estéril como en la primera parte, sino que dominó e hizo daño, llegando continuamente a la portería de Verbruggen. Primero Rabiot, luego Thuram, después Tchouaméni... Todo mientras Mbappé seguía sentado en el banquillo y el resto de sus compañeros calentaba. El galo no estaba para jugar o el cuerpo técnico no quería arriesgar, pero la cuestión es que no saltó al césped.

En el 64, Griezmann repitió el error de la primera parte. Una buena combinación entre Dembélé y Thuram dentro del área terminó con el balón en Kanté, que de primeras asistió al rojiblanco a metro y medio de la línea neerlandesa. Y Griezmann, de nuevo de forma incomprensible, dejó escapar el o-1 y mantuvo con vida a Países Bajos. Remató débil y Verbruggen desvió a córner.

Los de Ronald Koeman parecían totalmente K.O., encajonados en la frontal de su área mientras despejaban los ataques franceses. Pero ya se sabe cómo es el fútbol. Si perdonas, pagas. En el minuto 70 del atropellado encuentro, Maignan detuvo un disparo de Depay y el rechazo lo envió a las redes galas Simons. 1-o que sería anulado por el VAR tras una larga revisión. Los colegiados vieron fuera de juego de Dumfries, que molestó a Maignan en su intento de parar el remate del futbolista del Leipzig.

El tramo final fue un asendio francés, conscientes de la situación del grupo. Mbappé se desesperaba pero sus compañeros no pudieron con Verbruggen. Pinchazo de Francia.

LUKAKU. Después de los dos goles anulados ante Eslovaquia, el delantero

buscará mejor suerte en un partido fundamental de Bélgica contra Rumanía



El guardameta de Inglaterra, Jordan Pickford, recibe un gol de Dinamarca en la segunda jornada de la Eurocopa. M. KUDRYAVTSEV / AFP

# Esta Eurocopa grita gol

RÉCORD. Los 34 tantos marcados en la primera jornada la convierten en la más realizadora / No hubo empates a cero

Tener entrada para un partido de esta Eurocopa de Alemania ha garantizado hasta el momento haber podido gritar algún gol. Puede que no fuera de tu equipo, pero nadie se ha quedado sin ver al menos una celebración de los jugadores en el campo. La compe-

tición está dejando goles, tanto es así que en los primeros partidos de la fase de grupos ya se batió un récord. Los



LIDÓN

12 encuentros acabaron con 34 goles, por lo que superaron en seis a los logrados en esa primera jornada en la Eurocopa de 2020, en la que se marcaron 28 y se superó la cifra máxima de 24 que se logró en 2000 en Bélgica y Países Bajos. En Francia 2016 fueron 22 y en

2012, con ocho equipos menos en Polonia y Ucrania, fueron 20. Quizá fue una premonición que el duelo inau-

gural entre Alemania y Escocia acabara con un abultado marcador de 5-1, al que siguieron las goleadas de España (3-0), Suiza (1-2), Rumanía (3-o) y Turquía (3-1). Ningún encuentro de la primera jornada acabó sin goles, aunque es cierto que hubo tres partidos con resultados cortos de 1o (Serbia-Inglaterra, Bélgica-Eslovaquia y Austria-Francia) y cinco selecciones (Croacia, Serbia, Ucrania, Bélgica y Austria) se quedaron sin ver

Quién y cómo se han marcado los goles merece también un análisis que puede acabar estableciendo otros récords. En primer lugar, ningún jugador marcó más de un gol en su primer partido. Algunos con sólo uno inscribieron su nombre en la historia. Lo hizo el albanés Bajrami al marcar el gol más rápido a los 23 segundo de comenzado su duelo con Italia. También el turco Arda Güler, que se convirtió en el goleador más joven batiendo la marca del suizo Volanthen ante Georgia. Precisamente otro anotador de ese partido también fue protagonista pese a la derrota. Mikautadze, delantero del Metz francés, marcó el primer gol de su pais en una Eurocopa.

Fue uno de los pocos delanteros que vio puerta en la primera jornada, porque quienes están llamados a ser los arietes de sus equipos sólo

#### **DATOS**

**34** 

Goles en una jornada. Supera en seis tantos los 28 que se marcaron en el arranque de la competición de 2020. No hubo partido sin goles y sólo 3 acabaron 1-o.

**24%** Fuera del área. Ocho de los 34 se han marcado desde fuera del área y son candidatos al mejor del torneo.

**17%** 

Delanteros. Los goles han llegado desde todas las posiciones del campo. Ningún futbolista marcó más de un gol en la primera jornada.

En propia puerta. Los marcaron Rüdiger, Wöber Hranac. En la segunda jornada subieron a cinco con los de Calafiori y Gjasula.

marcaron seis de los 34 goles, lo que supone un 17,6%. Y es que muchos llegaron desde fuera del área. En concreto ocho, casi un cuarto de los goles (24,5%).

También marcaron defensas, algunos en su propia portería. Este dato también lleva camino de récord. Sólo en la primera jornada se marcaron tres sin querer: Rüdiger para Escocia, Wöber para Francia y Hranac para Portugal. En el arranque de la segunda jornada serían Calafiori quien ba-

Se han marcado ya la mitad de goles en propia puerta que en todo el torneo de 2020



tiera a Donnarumma para España y el albanés Gjasula para Croacia. En total, cuando aún no se ha llegado al ecuador de la primera fase ya suman cinco y la cifra máxima fue de diez en todo el torneo de 2020.

En juego está también quién recoge el cetro de Patrick Schick y Cristiano Ronaldo como máximos goleadores. Los dos, con cinco goles en la anterior edición del torneo, se enfrentaron en la primera jornada sin que ninguno lograra marcar. De momento es el alemán Musiala quien se ha destacado con dos tantos.

Cinco goles es la media que vienen consiguiendo los pichichis europeos. Fueron los que lograron el serbio Milosevic y el neerlandés Patrick Kluivert en 2000, los que marcó el checo Milan Baros en Portugal en 2004 y uno más de los logrados por David Villa en Austria 2008 y dos más que Fernando Torres cuatro años después en Polonia y Ucrania.

El caso de los atacantes españoles es único en este siglo, porque fueron Bota de Oro y campeones de Europa. El resto no lo han logrado. Cristiano Ronaldo marcó tres tantos en la única Eurocopa que ganó con Portugal, en Francia 2016), y otros tres su compañero Nani, pero fue Antoine Griezmann, con seis dianas, el máximo goleador.

Por detrás, con tres goles, además de los dos portugueses, quedaron los franceses, finalistas, Payet y Giroud, Gareth Bale y Álvaro Morata. De todos ellos, sólo Cristiano Ronaldo, que además tira penaltis, Griezmann y Morata tienen posibilidad de repetir en el podio de goleadores este año.

**EL MUNDO.** Sábado, 22 de junio 2024

# Los domingos EL MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.







#### **SOUTHGATE.** Crecen las críticas al seleccionador inglés. Alan Shearer y Rio

Ferdinand, entre otros, lamentan que no saque lo mejor de sus jugadores

#### CALENDARIO. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

|               |                                           |     |                                          | PRIMERA FAS                                    | E                                              |                                                 |                                                              |
|---------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS    |                                           |     |                                          |                                                |                                                |                                                 |                                                              |
| VIERNES, 14   |                                           |     |                                          |                                                |                                                | Grupo A Alemania 5 Escocia 1                    | Wirtz, Musiala, Havertz,<br>Früllkrug, Can.<br>Rüdiger (p.p) |
| SÁBADO, 15    | Grupo A<br>Hungría<br>Suiza               | 1   | Varga<br>Duah, Aebischer, Embolo         | Grupo B España 3 Croacia                       | Morata, Fabián, Carvajal                       | Grupo B Italia 2 Albania 1                      | Bastoni, Barella<br>Bajrami                                  |
| DOMINGO, 16   | Grupo D Polonia Países Bajos              | 1   | Buksa<br>Gakpo, Weghorst                 | Grupo C Eslovenia 1 Dinamarca 1                | Janza<br>Eriksen                               | Grupo C Serbia 0 Inglaterra 1                   | Bellingham                                                   |
| LUNES, 17     | Grupo E<br>Rumanía<br>Ucrania             | 3   | Stanciu, Marin, Dragus                   | Grupo E <b>Bélgica Eslovaquia</b> 1            | Schranz.                                       | Grupo D Austria 0 Francia 1                     | Wóber (p.p.)                                                 |
| MARTES, 18    |                                           |     |                                          | Turquía 3<br>Georgia                           | Müldür, Güller, Aktürkoglu<br>Mikautadze       | Portugal 2<br>R. Checa 1                        | Hranac (p.p.),Conceiçac                                      |
| MIÉRCOLES, 19 | Grupo B Croacia Albania                   | 2   | Kramaric, Gjasula (p.p)<br>Laçi, Gjasula | Grupo A Alemania Hungría                       | Musiala, Gündogan                              | Grupo A Escocia 1 Suiza 1                       | Schär (p.p.)<br>Shaqiri                                      |
| JUEVES, 20    | Grupo C<br>Eslovenia<br>Serbia            | 1   | Mitrovic<br>Jovic                        | Grupo C  Dinamarca 1 Inglaterra 1              | Hjulmand<br>Kane                               | Grupo B España 1 Italia 0                       | Calafiori (p.p).                                             |
| VIERNES, 21   | Grupo E<br>Eslovaquia<br>Ucrania          | 1   | Schranz<br>Shaparenko, Yaremchuk         | Grupo D Polonia 1 Austria 3                    | Piaatek<br>Trauner, Baumgartner,<br>Arnautovic | Grupo D Países Bajos 0 Francia 0                |                                                              |
| SÁBADO, 22    | Grupo F (15.00h. L<br>Georgia<br>R. Checa | a1) |                                          | Grupo F (18.00h. La1) Turquía Portugal         |                                                | Grupo E(21.00h.La1 ) <b>Bélgica Rumanía</b>     |                                                              |
| DOMINGO, 23   |                                           |     |                                          | Grupo A (21.00h. La1)<br>Suiza<br>Alemania     |                                                | Grupo A (21.00.La2/TD)<br>Escocia<br>Hungría    |                                                              |
| LUNES, 24     |                                           |     |                                          | Grupo B(21.00.La2/TD) Croacia Italia           |                                                | Grupo B (21.00. La1) Albania España             |                                                              |
| MARTES, 25    |                                           |     |                                          | GrupoD (18.00. La2) Países Bajos Austria       |                                                | GrupoC (21.00.La2/TD) Dinamarca Serbia          |                                                              |
|               |                                           |     |                                          | GrupoD (18.00. La1) Francia Polonia            |                                                | Grupo C (21.00. La1)<br>Inglaterra<br>Eslovenia |                                                              |
| MIÉRCOLES, 26 |                                           |     |                                          | Grupo E (18.00 h. La1)<br>Ucrania<br>Bélgica   |                                                | Grupo F (21.00 h. La1)<br>Georgia<br>Portugal   |                                                              |
|               |                                           |     |                                          | Grupo E(18.00 La2/TD)<br>Eslovaquia<br>Rumanía |                                                | GrupoF (21.00 La2/TD) R. Checa Turquía          |                                                              |

#### CLASIFICACIONES

| <b>GRUPO A</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | C | Pt. |
| Alemania       | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6   |
| Suiza          | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4   |
| Escocia        | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1   |
| Hungría        | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0   |
|                |   |   |   |   |   |   |     |

| J | G                     | Е                                      | P                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                                       | C                                                                                                                                                                                                                                                         | Pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1                     | 1                                      | 0                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 1                     | 1                                      | 0                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 1                     | 0                                      | 1                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | 0                     | 0                                      | 2                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | J<br>2<br>2<br>2<br>2 | J G<br>2 1<br>2 1<br>2 1<br>2 1<br>2 0 | J         G         E           2         1         1           2         1         1           2         1         0           2         0         0 | J         G         E         P           2         1         1         0           2         1         1         0           2         1         0         1           2         0         0         2 | J         G         E         P         F           2         1         1         0         2           2         1         1         0         1           2         1         0         1         0           2         0         0         2         2 | J         G         E         P         F         C           2         1         1         0         2         1           2         1         1         0         1         0           2         1         0         1         0         1           2         1         0         1         0         1           2         0         0         2         2         5 |

| GRUPO B |   |   |   |   |   |   |     |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----|
|         | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| España  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6   |
| Italia  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3   |
| Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1   |
| Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1   |

GRUPO (

Inglaterra Dinamarca Eslovenia

Turquía

Georgia

Portugal R. Checa 
 J
 G
 E
 P
 F
 C
 Pt.

 2
 1
 1
 0
 2
 0
 4

 2
 0
 2
 0
 2
 2
 2

 2
 0
 2
 0
 2
 2
 2

 2
 0
 2
 0
 2
 2
 2

2 0 1 1 1 2 1

J G E P F C Pt.

 1
 1
 0
 0
 3
 1
 3

 1
 1
 0
 0
 2
 1
 3

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Rumanía    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Ucrania    | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3   |
| Eslovaquia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3   |
| Bélgica    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |

|                                                                                    |                                              | FASE FII                    | NAL                                     |                                            |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domingo, 30 1° Grupo B 3° Grupo A/D/E/F Colonia, 21.00 Sábado, 29                  | CUARTOS DE FINAL Viernes, 5                  | Domingo, 14 - Berlín, 21.00 |                                         | CUARTOS DE FINAL Sábado, 6                 | Martes, 2 1° Grupo E 3° Grupo A/B/C/D Múnich, 18.00  Martes, 2                              |
| 1º Grupo A<br>2º Grupo C<br>Dortmund, 21.00<br>Lunes, 1<br>1º Grupo F              | Stuttgart, 18.00                             | Martes, 9                   | SEMIFINAL Miércoles, 10 Dortmund, 21.00 | Berlín, 21.00                              | 1° Grupo D 2° Grupo F Leipzig, 21.00  Domingo, 30 1° Grupo C                                |
| 3° Grupo A/B/C Fránckfurt, 21.00  Lunes, 1 2° Grupo D 2° Grupo E Düsseldorf, 18.00 | Viernes, 5<br>-<br>-<br>-<br>Hamburgo, 21.00 |                             |                                         | Sábado, 6<br>-<br>-<br>-<br>Gelsen., 18.00 | 3° Grupo D/E/F<br>Gelsen., 18.00<br>Sábado, 29<br>2° Grupo A<br>2° Grupo B<br>Berlín, 18.00 |

# HERZLICH WILLKOMMEN!

#### PEDRO SIMÓN



#### Cosas que sabemos tras una semana

Después de una semana, ya tenemos algunas certezas:

r<sup>a</sup>. España está entre las cuatro favoritas. Para qué negarlo: no hay nadie mejor. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Portugal. Al mismo nivel, acaso Alemania. Mejor, nadie.

2ª. La certeza número uno tiene mucho más mérito si tenemos en cuenta un detalle: no ha habido selección que se haya enfrentado a dos rivales así. Croacia quedó tercera en el último Mundial e Italia ganó la última Eurocopa.

3ª. Luis de la Fuente. Esa es la certeza número tres. Ha acertado con todo. El plantel. El dibujo táctico. El estado de ánimo. Los galones... Su apuesta más arriesgada está siendo la revelación del torneo. Lo que nos lleva a hablar de la cuarta certeza.

4<sup>a</sup>. **Cucurella**. Ante Italia, hizo un partido escandaloso: 100% de efectividad en sus entregas (51 de 51 pases intentados); fue el que más duelos ganó en todo el partido

nivel de un equipo siempre te lo da su peor jugador. Por eso esta España tiene buena pinta.

6<sup>a</sup>. El golazo del torneo: (de momento) el de **Hjulmand**.

 $7^{a}$ . La certeza número siete se refiere al nivel de los árbitros en España. Todas las grandes ligas (Inglaterra, Alemania, Italia y Francia) tienen a dos representantes. España, solo uno. **Gil Manzano, Jesús**.

8<sup>a</sup>. **Mbappé**. Hay quien ha visto en lo de su nariz un mantra por lo de su boca. A ver cuándo hablamos de sus pies.

9<sup>a</sup>. La selección española ilusiona. Los comentaristas de televisión, menos.

10a. Estamos viendo más goles en propia puerta que nunca: ya llevamos cinco. Autogol: Dícese de cuando un jugador introduce la pelota en la portería de su propio equipo, ya sea voluntaria o accidentalmente. Por ejemplo, Willy Bárcenas, cuando se refiere a Le Normand y Laporte: «Me pone negro que sean france-



Cucurella, en el partido España-Italia. F. AUGSTEIN / AP

(10); nunca fue regateado. Cuando fue convocado, al entrenador le llovieron los palos. Ahora estamos viendo que le salió muy barato al Brighton cuando tiró de billetera y se llevó al lateral del Getafe en 2021. ¿Cuánto costaron jugadores extranjeros de medio pelo que llegaron a la Liga? ¿20? ¿25? Cucurella le costó 18 al club inglés.

5<sup>a</sup>. **Williams. Rodrigo**. **Fabián. Yamal...** El verdadero

ses». Por ejemplo, **Rufián**, cuando dice: «Más **Peleteiro** y menos **Unai Simón**».

En su novela *Autogol*, **Ricardo Silva** fabula en torno al tanto en propia puerta más trágico de la historia. Fue el del colombiano **Andrés Escobar** en 1994 frente a EEUU. Lo mataron por ello.

Escribe el autor: «Cómo es de bueno tener al lado a alguien que esté dispuesto a cerrar la boca cuando toque».

# PAPEL EN PORTADA

Por **Jose María Robles** (Madrid)

n el siglo V antes de Cristo, el médico griego Ctesias de Cnido escribió un breve tratado sobre la India... pese a que nunca había estado allí. Para redactarlo se valió del testimonio de viajeros persas, que le hablaron de una tierra habitada por una fauna extraordinaria. Hoy sabemos por fuentes alternativas que las descripciones que el bueno de Ctesias hizo de elefantes y papagayos sólo de oídas no desmerecían de las que cientos de años después anotaron biólogos y otros observadores in situ. Más fascinante aun fue su catalogación de una criatura con la testa de color rojo oscuro, ojos azules y un apéndice óseo blanco, negro y púrpura en la frente. Resultaba muy difícil de capturar, jamás abandonaba a sus crías cuando los cazadores lo acechaban y su carne amarga era incomestible.

Se trataba, en efecto, del unicornio.

Dos milenios y medio después, el equino del cuerno en espiral ya no vive en parajes remotos, sino que se ha convertido en una presencia abrumadora en ámbitos tan variopintos como el de la cosmética, la papelería, la moda, la tecnología, el interiorismo, la literatura juvenil, el turismo, la juguetería o la música. El icono del recién celebrado festival Monkey Weekend ha sido un unicornio que vomita un arcoíris, igualito que el de la portada de Hasta los cojones del pensamiento positivo (Ediciones Martínez Roca). Las tendencias retro que arrasan en TikTok como espejo de la hiperfeminidad (del estilo bimbocore al coquette) tienen a un caballito cornudo espolvoreado con brilli-brilli como indiscutible fetiche. Y el verano instagramer amenaza, un año más, con ponernos delante de nuestras narices cientos de piscinas surcadas por una colchoneta multicolor de inspiración hípica.

Parece alucinante que el hilo invisible entre la Grecia clásica y Silicon Valley –también se llama unicornio a las empresas emergentes valoradas en más 1.000 millones de dólares que no han salido a Bolsa– sea un potrillo con ojazos de personaje manga. Y no deja de tener su gracia que un ser tan mágico pueda reforzar el vínculo entre un abuelete aficionado a los bestiarios provenzales y su nieta de cinco años encantadísima con la gama pastel.

Julia Weitbrecht es profesora de Literatura y Alemán Antiguo en la Universidad de Colonia. Bernd Roling es profesor de Latín Medieval en la Universidad Libre de Berlín. Juntos firman *El unicornio. Historia de una fascinación* (Siruela), un ensayo que revisita con erudición y prosa ágil la trayectoria de una de las criaturas más prodigiosas de la mitología universal desde su origen hasta su encumbramiento por la cultura pop e, incluso, por el *coaching*. Un recorrido que hace parada en la historia natural, la medicina, el arte, la literatura y la religión. Arre, unicornio, arre.

«Ha aparecido con muchas formas diferentes desde la antigüedad. Resulta imposible reducirlo a un solo significado, y eso contribuye al carisma del animal»,

#### "Cumplen una función casi terapéutica al aportar belleza, salvajismo y libertad", sostiene la profesora Julia Weitbrecht

admite la pareja de autores por correo electrónico. «Hoy es símbolo de libertad, de inconformismo y del movimiento *queer*. Es fascinante ver cómo muchos de sus antiguos atributos, acumulados a lo largo de los siglos, conservan su valor pero tal vez transformados: el unicornio es un animal raro y difícil de domesticar, y eso lo hace aún más deseable».

El unicornio. Historia de una fascinación se lee como un libro de aventuras con un protagonista mudo, pero incansablemente trotón. Weitbrecht y Roling exploran los atributos que se le han colgado a la grupa en distintas culturas y la influencia que ha ejercido en el imaginario de civilizaciones sin contacto entre sí. El tándem

también estudia la apropiación del unicornio por parte del cristianismo en la Edad Media -«se convirtió en símbolo de Jesús, su domesticación representaba la Encarnación», apunta Weitbrecht- tras examinar tapices y paños de altar bellísimos, como el del convento de Ebstorf, en la Baja Sajonia. En la mayoría de ellos se le suele representar en el regazo de una doncella virgen, la única capaz de atraer al animal de forma pacífica.

Por supuestísimo, los autores hurgan en la falacia del poder sanador de su cuerno, ya fuera administrado en pociones como ralladura, usado a modo de recipiente noble o sumergido en aguas ponzoñosas. «Como historiador de la Ciencia me sorprendió cuánto tiempo se mantuvieron vigentes los atributos medicinales del unicornio», admite Roling. «Incluso después de que los cuernos almacenados en los tesoros de las Cortes europeas fueran desenmascarados como dientes de narval, los sabios seguían creyendo en sus propiedades curativas. Se prescribía a enfermos y, lo que parece todavía más sorprendente, muchas de esas terapias funcionaron hasta el siglo XVIII. Los islandeses pudieron vender los dientes de narval como cuernos de unicornio durante casi 400 años sin ser descubiertos. ¿Por qué nadie en Francia o Italia se dio cuenta de que les estaban tomando el pelo?».

Al mercadeo de un artículo supuestamente milagroso –o potenciador de la virilidad masculina, según dónde se consultededican el último capítulo del ensayo, que evidencia que el sur de Europa no tiene el monopolio de la picaresca. «Lo raro y precioso siempre está conectado con la codicia humana», remacha.

Conviene aclarar a estas alturas que el unicornio contemporáneo no se parece en casi nada al que documentó Ctesias de Cnido ni al que exploradores europeos creyeron avistar al sur de Arabia, Etiopía y Sudáfrica justo antes de los tiempos de la Ilustración. El espécimen original tenía el tamaño de un cabritillo y recordaba más a un antílope que al rocín majestuoso

prácticamente indistinguible del Pegaso que Mattel, Hasbro y la estética kawaii (o cuqui) nos han metido por los ojos. «El unicornio fue asociado al caballo como animal

heráldico en la Edad Media. Y cuanto más nos acercamos a los tiempos modernos, más grande se vuelve», contextualizan los autores.

Albert Vinyals, profesor de Psicología del Consumo en la Universitat Autònoma de Barcelona, cree que su figura representa «la encarnación perfecta de los colorines procedentes de la serie de animación *My Little Pony* (1986-87), la purpurina de redes sociales como Instagram o TikTok y el



Detalle de uno de los seis tapices de la serie 'La dama y el unicornio', (1500), una de las grandes muestras del arte occidental. mundo de la alegría exagerada, casi histriónica». El hashtag #unicornio acumula más de seis millones de menciones en ambas redes sociales. Y más que serán dentro de un par de semanas, cuando miles de personas participen en el desfile del Orgullo Gay por las calles de Madrid: el unicornio es la mascota del movimiento desde los años 80, mucho antes de que lo adoptase ningún influencer.

Pijamas, albornoces, gorros de ducha, peluches, mochilas, estuches, carcasas de móvil, tazas, frascos de colonia, ambientadores, sets de maquillaje, cuadernillos para colorear, figuritas, pegatinas, dibujos animados, emoticonos, diademas para despedidas de soltera... Cuesta encontrar un espacio de la sociedad de consumo que sus pezuñas no hayan pisado. «Hay algo monstruoso en la explotación comercial del unicornio. Y, sin embargo, siempre me alegro cuando veo otro ejemplar», expresa Weitbrecht la mezcla de sensaciones que le produce su ubicuidad. Vinyals advierte que el

galope más reciente del unicornismo arrancó hace dos décadas. Se benefició del revival del *glam* setentero y la eclosión del *look* choni, que lo mismo hacía hueco en el armario a *pikachus* que a unicornios. El galope se aceleró hace aproximadamente un lustro. «Viniendo del periodo de oscuridad que supuso el Covid, este desparrame de color y las ganas de brillar encajan», reconoce el docente por teléfono.

«Satisface una necesidad de fantasía en una realidad que a veces es irrespirable. Abre la puerta a una percepción mágica del mundo y a lo sobrenatural. Responde al deseo de conseguir lo inalcanzable», añade al otro lado de la línea el diseñador e ilustrador Sergio Mora, quien admite que el unicornio es «bastante recurrente» en su obra. En 2022 presentó en Madrid la exposición Supermercado mágico de Brillo y Fantasía. Con ella, convertía una galería de arte en uno de estos establecimientos de barrio. Allí cualquier visitante podía comprar una botella de leche de unicornio de

# **SALUD** PAPEL

la marca ficticia Wondermilk. «¡Rica y nutritiva! ¡Para creer en lo increíble!», rezaba la etiqueta.

Vinyals rescata una anécdota personal en su doble condición de profesor y publicista en activo: en 2018 participó en la organización de un sorteo para el centro comercial L'illa Diagonal (Barcelona). El regalo era una tarjeta regalo valorada en 200 euros. Pues bien, el sorteo al que más personas se inscribieron fue otro que ponía al alcance algo menos rumboso: un flotador con forma de unicornio. Intex Iberia es, precisamente, el fabricante de referencia de los hinchables más oníricos. Comercializa el flotador con forma de unicornio desde 2017, cuando nació a rebufo de un inesperado adversario.

«El éxito del flamenco fue tan grande que propició la aparición de otras figuras, como el pato, el cisne o el unicornio», constata un portavoz del departamento de Marketing de la multinacional con sede en Ibi (Alicante). Sus primeras versiones fueron una colchoneta para adulto y otra más pequeña para niños. En 2018 la familia creció con minipiscinas, flotadores, posavasos y el gran unicornio-isla, con nevera integrada y capacidad hasta para cuatro personas. «Tanto en hinchables infantiles como para adultos, sigue siendo uno de los más demandados. Supone entre el 20% y 25% del volumen total de ventas en España», confirma la marca.

#### "Viniendo de la oscuridad del Covid, este desparrame de color encaja", explica el profesor y publicista Albert Vinyals

Las primeras líneas del ensayo de los profesores Weitbrecht y Roling reproducen un pasaje de *Harry Potter y el cáliz de fuego* en el que se hace referencia a un unicornio «de un blanco tan brillante que a su lado la nieve parecía gris». Hace apenas un par de semanas, la escritora Ana Punset y la ilustradora Diana Vicedo publicaron *Unicornia 9. Una piscina arcoíris*. Dentro de dos semanas, publicarán *Rescatadoras de unicornios 4. Viaje al país de los piratas* (todo en Montena y en castellano/catalán). Hablamos, por tanto, de dos autoras *bestsellers* de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Para hacerse una idea del impacto de *Unicornia* y *Rescatadoras* en los primeros lectores basta recordar que nacieron ayer mismo: en 2022 y 2023, respectivamente.

«No sé si el unicornio ha dejado de ser tendencia alguna vez, la verdad», confiesa Punset por *mail*. «A mí su figura, antes de que empezara a fraguarse la serie, me resultaba atractiva a nivel personal y como madre de una niña de siete años. Camisetas, vestidos... en casa hemos tenido de todo. Pero también yo disfruté de una emoción similar a su edad como fan incondicional de la película *El último unicornio* (1982)».

Vicedo coincide con ella en su pasión por una criatura que enternece a las almas románticas y en su percepción totalizadora. «Las tiendas están repletas de productos con formas y diseños de unicornios. Nos recuerdan la importancia de la fantasía y la creatividad en nuestras vidas, inspirándonos para soñar. A los adultos también nos provocan nostalgia», desarrolla.

Como sucede en el desenlace de toda historia épica, llega el momento del enfrentamiento final: ¿es el no menos omnipresente dragón la némesis contemporánea, machuna y agresiva del unicornio? ¿Cuál de los dos debería prevalecer en tiempos de amenazas, el arcoíris o la llamarada?

«El imaginario colectivo necesita criaturas que reflejen nuestros sueños e ideas de perfección... y también monstruos que sean capaces de articular nuestros miedos», tercia Weitbrecht. «Los unicornios serían un ejemplo del primer tipo, cumplen una función casi terapéutica aportando belleza, salvajismo y libertad. Los dragones, al menos en la tradición occidental, serían un ejemplo del segundo tipo. En nuestros tiempos, la conciencia culpable podría jugar un papel en la predilección por el unicornio. La biodiversidad del planeta está desapareciendo rápidamente y podríamos sentir la necesidad de salvar algunas especies singulares. Al menos en nuestra imaginación».

Stéphane
Bancel, CEO
de Moderna,
posa en el
laboratorio
que la empresa
ha ubicado en
Madrid, único
en Europa.
BERNARDO DÍAZ

### UNA VACUNA DE ARN CONTRA LA GRIPE AVIAR: "ESTAREMOS LISTOS"

Stéphane Bancel. El CEO de Moderna, en su visita a España, confirma que ya trabajan en una fórmula contra este virus dadas las dimensiones que cobra la epidemia en EEUU y los riesgos añadidos en el resto del mundo

Por Pilar Pérez (Madrid)

Moderna la conocimos por la vacuna del Covid, pero ya no es sólo eso. Los proyectos actuales siguen abriéndose camino de la mano de nuevas terapias en áreas como cáncer o enfermedades raras donde su plataforma de ARN mensajero se muestra versátil. «Es mucho más eficaz y adaptable que otros», como asegura a este medio su CEO, Stéphane Bancel, en su reciente visita a España. Aunque, de momento en 2025 las principales aportaciones vendrán del área de inmunización.

Dadas las dimensiones que adquiere la gripe aviar en EEUU, el Gobierno ha pedido a Moderna que fabrique una fórmula contra el virus epidémico que supone una

amenaza cada vez mayor. «Nuestra plataforma de desarrollo de ARNm nos coloca en una posición de privilegio para ajustar las vacunas a los virus circulantes», detalla.

La llegada del virus a las reses —los focos se localizan esta vez en granjas de vacas lecheras—pone en entredicho la seguridad de la leche que se extrae y el riesgo de contagio a trabajadores. De momento, se han verificado hasta tres casos en humanos, sin que fuera una infección grave.

Bancel destaca que desde Moderna pueden hacer frente a la evolución del virus en tiempo récord, «como ya hicimos en la pandemia, de la que aprendimos muchas cosas que nos serán útiles para la siguiente». Y en este caso, subraya que la cepa circulante en EEUU es la H5N1, pero que, en México, «la muerte de una persona fue por H5N2, una cepa distinta».

Por esto, ellos ya tienen pruebas iniciales con H5, «y así poder adaptar la segunda parte del virus», añade. Se debe considerar que la gripe aviar pertenece a los virus de la influenza tipo A, con muchos subtipos derivados de la combinación de los genes de las proteínas de superficie hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N).

Hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa, de H1 a H18 y de N1 a N11, por lo que hay decenas de combinaciones posibles. En concreto, la candidata ya está registrada en la web de ensayos clínicos de EEUU como mRNA-1018, contra varias cepas.

Sin entrar en detalles sobre si de nuevo verán impulsados estos ensayos por los fondos federales, Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority), sí admite que están trabajando en una fórmula por la urgencia de la situación y como herramienta para prevenir una nueva pandemia. «Estaremos listos lo más rápido posible, si la situación lo requiere», remacha Bancel.

Mientras avanzan en este encargo, la agencia estadounidense del medicamento ha dado luz 1345, fuera del mismo y a partir de ahora mResvia. «Confiamos que en Europa pueda tener luz verde para finales de este año o principios de 2025», asegura a este medio Bancel.

Así, se une a las disponibles por GSK y Pfizer para poner coto a un virus que, aunque pasaba desapercibido en las estaciones de otoño e invierno (la época de los virus respiratorios), afecta mucho a los ingresos y la calidad de vida de adultos mayores que sufren otras patologías.

Se trata de un virus que a ambos lados del Atlántico cosecha cada temporada un alto número de casos. Aquí en Europa el VRS supone la hospitalización de 158.000 adultos cada año, muchos en unidades de cuidados intensivos. En el cómputo global, una de cada 20 personas mayores se infecta cada año. En EEUU las cifras son similares: cada año aproximadamente entre 60.000 y 160.000 adultos mayores son hospitalizados y se lamenta la pérdida de más de 6.000 vidas. «Por eso es importante contar con una vacuna que dé cobertura a estos grupos de personas que las necesiten. Aportamos una opción muy eficaz y segura», subraya Bancel.

En una fase final se encuentra la vacuna combinada frente a Covid y gripe estacional. «Esto nos va a evitar el incómodo momento del doble pinchazo, uno en cada brazo», gesticula el CEO marsellés, al tiempo que recuerda que «nuestra plataforma nos va a permitir actualizar las cepas cada tempora-

#### "Nuestra plataforma de desarrollo nos coloca en una posición de privilegio para ajustar las vacunas a los virus circulantes"

verde a una nueva vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS). Indicada para mayores de 60 años es una nueva fórmula para proteger a los adultos contra el patógeno responsable de sus infecciones respiratorias. En el laboratorio respondía al nombre de mRNA-

da». Bancel hace referencia a los datos del ensayo de fase 3 de mRNA-1083, una vacuna combinada en investigación contra en virus de la influenza y el Covid-19 que ha desarrollado una respuesta inmune más alta que las vacunas autorizadas hasta ahora.



# PAPEL CULTURA

# PABLO BENEGAS "CON ETA, ESCUCHAR MI APELLIDO ERA UNA AMENAZA"

Entrevista. El fundador de La Oreja de Van Gogh publica 'Memoria', un libro en el que relata su infancia como hijo del político Txiki Benegas en el País Vasco de los años 90

Por Sara Polo (Madrid). Fotografía de Jose Ignacio Unanue (Araba Press)

ablo tenía siete años cuando vivió su primer asesinato. A Enrique Casas lo acribillaron los terroristas a balazos en la puerta de su casa el 23 de febrero de 1984. Era el gran amigo de su padre. Para él, era su tío a pesar de no compartir marcadores genéticos. El niño escuchó el llanto desconsolado de su madre y supo que su vida había cambiado para siempre. No imaginaba cuánto.

En su Donostia natal Pablo siempre fue «el hijo de Txiki Benegas» o «el hijo del Benegas», la primera filiación siempre pronunciada con una sonrisa y la segunda, con una mueca de desprecio. En los años más sanguinarios del terrorismo de ETA, escucharlo lo ponía en guardia: «Era síntoma de amenaza, no solía traer nada bueno».

Con la muerte de Enrique Casas llegaron al hogar familiar las puertas de seguridad, los cristales blindados, los «amigos de papá» que no lo dejaban ni a sol ni a sombra y que pasaban el día sentados junto a la puerta sin moverse. «En realidad, tuve una infancia feliz porque mi madre supo aislarnos muy bien de todo lo que ocurría fuera», recuerda en conversación por videollamada desde San Sebastián. «Pero es verdad que cuando te vas haciendo mayor empiezas a ver el odio, a entender lo que implica y aprendes a vivir alerta, a adelantarte a ciertas situaciones».

Un día, el Pablo Benegas universitario sintió la necesidad de saber y lanzó la siguiente pregunta a un compañero de juerga, uno que podría ser él mismo pero con estética *abertzale* con quien compartía tarde de bar: «¿Tú estarías de acuerdo con que mataran a mi padre?». Y el otro respondió, sin inmutarse: «Sí. Si fuera necesario, sí». «No sé por qué lo hice, supongo que una cosa es que lo pienses y otra, que te lo confirmen. Mira, el odio no se elige. Tenerlo o no va con tu forma de ser, y supongo que también con tu educa-

#### "Yo quiero a la izquierda 'abertzale' haciendo política y no pegando tiros, pero no se puede pactar cualquier cosa"

ción. Yo no lo he sentido nunca y eso me ha permitido hablar con gente que pensaba tan diferente a mí que estaba dispuesta a desearme el mal», aventura hoy a sus 48 recién cumplidos.

Aquella conversación es sólo una pequeña muestra de una vida marcada por la política que se alejó de un destino escrito en los despachos y los mítines para adentrarse en la música. Porque Pablo Benegas, además de hijo de su padre y jurista de formación es

socio fundador y letrista de La Oreja de Van Gogh. Toda aquella oscuridad y toda aquella luz que convivieron en su paso a la edad adulta las recuerda ahora en un libro que ha titulado Memoria (Plaza & Janés) por la suya, sí, pero sobre todo por la colectiva. «La sociedad va muy rápido y se olvidan cosas que no hace tanto que pasaron. Escribiendo me he dado cuenta de la fragilidad del recuerdo, la memoria colectiva se pierde y se imponen otros relatos, o incluso ninguno. Se olvida, sin más. Creo que es importante dejar ciertas cosas escritas».

La *Memoria* de Pablo Benegas va dedicada a sus cuatro hijos: «Porque hay cosas que no os he contado y deberíais saber». «Ellos ya no se van a encontrar por Donostia una pintada de ETA que les sugiera preguntas, pero tenemos la responsabilidad de contarles lo que pasó, porque si no nadie lo hará. Hay una parte de ese odio que se sigue transmitiendo de padres a hijos, lo veo en el colegio, en la calle. Da la sensación de que no hemos aprendido nada», dice.

¿Qué piensa alguien que ha tenido esa vivencia familiar cuando ve a los herederos de aquellas ideas sentados en el Parlamento negociando de tú a tú con el Gobierno socialista? «El proceso que tiene que hacer la izquierda *abertzale* es muy complejo porque tienen que decir a todas esas familias a las que destrozaron la vida, incluida la suya, que aquello no sirvió para nada, que ese no era el camino. Y eso lleva su ritmo», asegura Benegas. «Yo quiero que ese mundo esté haciendo política y no pegando tiros, pero creo que tampoco se puede pactar cualquier cosa con ellos. Hay temas sensibles, como la Ley de Memoria Democrática, en los que no deberían tener voz».

Pablo Benegas pasó su primera juventud escapando de la violencia de persecución –aquel cartel con su apellido metido en una mira telescópica que apareció en el baño del instituto, ese concierto en el que le advirtieron: «Dile a tu



El músico Pablo Benegas, esta semana en el centro de San Sebastián.

### **CULTURA** PAPEL

padre que lo vamos a matar»— y encontró en el local de ensayo un oasis que sacó su vida de la política a la que parecía predestinado y la enfocó hacia el mundo del espectáculo. «Nunca sabré si la música y mis compañeros me salvaron la vida», escribe. Los primeros pasos fuera de aquellas cuatro paredes protectoras siguieron la estela de su existencia anterior—«¿Qué piensa Txiki Benegas de que su hijo sea un titiritero?», preguntaban en las primeras ruedas de prensa, «¿Cómo ha conseguido Txiki Benegas que su hijo venda 50.000 ejemplares de su álbum debut?»—pero le fueron llevando muy lejos de allí.

«Los primeros años de La Oreja de Van Gogh seguía poniéndome alerta al escuchar mi apellido, pero poco a poco lo fui procesando», explica. No es fácil sobreponerse al miedo. «Sobre todo, al miedo generado por el odio. Esa mirada demoledora que te anula porque está muy convencida de lo que siente y de lo que cree, que te descoloca, te hace perder tu identidad», apunta. En ese contexto, la música se convirtió en un salvavidas. «Nos llevaba a situaciones de absoluta sensación de libertad». Y cuando se quiso dar cuenta, había abandonado el Derecho y su ciudad y era alguien en Madrid. Alguien que consiguió ocho discos de platino sin siquiera tocar personalmente los instrumentos en todas las canciones.

Hace unas semanas, la anécdota retornó como un escándalo, y Pablo Benegas no esquiva el barro en *Memoria*. Los tiempos de la discográfica no esperaban a unos novatos recién llegados de la provincia, y aquella banda autodidacta se dejaba guiar más por su corazón que por los requerimientos de la industria. Como resultado, Alejo Stivel, que produjo aquel mítico *Dile al sol* en 1998, recurrió a músicos de apoyo. No siente ninguna vergüenza Benegas al recordar aquel episodio. En realidad, le ve el lado

#### "Llegó un momento en que estábamos muriendo de éxito y Amaia dejó el grupo. Sentimos mucho miedo"

positivo: «Si hubiéramos sido músicos de carrera o más conscientes de las composiciones que hacíamos, es imposible que hubieran salido esos primeros discos. Cuando no sabes, haces cosas que se salen de la ortodoxia y muchas veces ahí está lo genial, lo especial. No hay un músico mejor para La Oreja de Van Gogh que nosotros cinco, somos los que mejor defendemos nuestras canciones», dice. Y subraya, contra aquellos rumores: «Si la discográfica hubiera querido un producto de *marketing* hubiera elegido mucho mejor a los componentes».

La banda donostiarra ha sobrevivido a muchos baches en estos casi 30 años, pero ninguno como el cráter que abrió la partida de Amaia Montero en 2007, en pleno bum de popularidad. De eso también hace memoria Benegas, que confiesa incluso que conoció a la cantante vestido de tuno: «Sí, sí. Es lo que hay». «Aquellos primeros diez años fueron maravillosos Todo pasaba tan rápido y éramos tan jóvenes que creo que ni siquiera entendíamos bien la dimensión de todo lo que estaba pasando. Llegó un momento en que estábamos muriendo de éxito, en el sentido de que estábamos normalizando cosas que eran extraordinarias, y entonces fue cuando Amaia dejó el grupo», rememora. «Fue muy duro, tremendo. Recuerdo que volvimos los cuatro al local de ensayo sin saber muy bien qué íbamos a hacer, con mucho miedo y muchas inseguridades. Y allí nos reencontramos con nuestro origen, con el motivo real por el que hacíamos música juntos, y todo salió muy bien y muy natural».

Imposible terminar esta entrevista sin la pregunta del millón, la que todo fan histórico desea conocer. ¿Volverá algún día Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh? La respuesta, en cambio, puede dar bajón, no diga que no se lo advertimos. «Nuestra relación con Amaia es fantástica, maravillosa, pero ella tiene su carrera en solitario». Nada, parece que esta vez tampoco habrá reencuentro.

# 'LO QUE PASÓ', RELATO DE UNA AGRESIÓN HOMÓFOBA IMPUNE

Literatura. Javier Ruescas deja la novela de fantasía para escribir el "desesperante" juicio de su marido contra un policía que lo insultó y agredió a la salida de una discoteca en el Orgullo Gay

Por Raquel R. Incertis (Madrid)

na madrugada cualquiera en Madrid, a las puertas de una discoteca en Chueca. Un grito entre risas: «Bombón». Luego otro: «Maricón». Y, por último, una bofetada. Un detalle marca la diferencia: la agresión homófoba en cuestión no vino de un ciudadano trasnochado, sino de un policía municipal. Es lo que relata Lo que pasó (Crossbooks), la nueva novela de Javier Ruescas donde detalla el calvario que su marido vivió tras la denuncia que presentó una noche de junio de 2021, durante las fiestas del Orgullo, en la comisaría de la calle Leganitos de Madrid. «Entre las primeras 50 páginas y la última han pasado casi tres años. Ha sido un viaje errático, desesperante. Escribí las primeras líneas sobre esa noche caótica y las horas posteriores, y luego las guardé, pensando si alguna vez continuaría esa historia». En el libro no faltan las voces: la suya -más bien, la de su álter ego Víctor- la de la víctima, Andrés, -Dani en el libro-, su grupo de amigos, los periodistas, los policías, la abogada... Está presente incluso el lector: la narración es en segunda persona y lo interpela constantemente.

Es la primera vez que Ruescas, escritor juvenil y booktoker con más de 100.000 seguidores, se aleja de la fantasía para acercarse a la autobiografía. Lo de escribir sobre su vida no lo lleva demasiado bien, aunque reconoce que el proceso fue terapéutico: «Me ha costado ver los vídeos del juicio y transcribirlos, porque, ostras, yo he estado ahí. Al final era nuestra palabra contra la suya [la de los agentes]. Nosotros éramos cinco testigos y teníamos testimonios de sobra, pero daba igual. Era doloroso escuchar cómo hablaban de Andrés, cómo soltaban mentiras flagrantes, una tras otra. Que si era agresivo, que si iba

#### "Les veía tanta seguridad de que no les iba a pasar nada que se me caía el alma"

borracho, que si estaba pegándole patadas a las vallas... Se les veía con tanta seguridad de que no les iba a pasar nada que se me caía el alma a los pies».

La agresión al marido del autor coincidió en el tiempo con el caso de Samuel, el joven gay de 24 años fallecido por una paliza en La Coruña al grito de «o paras de grabar o te mato, maricón» que estremeció a España. Sin fotos del número de placa ni la matrícula del vehículo que identificase al agente agresor «debido al shock del momento», la pareja temió que su denuncia no llegase a ningún sitio. «Decían que no había pruebas para incriminar al policía a pesar de que lo habíamos reconocido. Su abogado hacía unas

preguntas para desestabilizar a Andrés que eran dramáticas. No quiero ni imaginarme cómo debe ser un interrogatorio a una víctima de agresión sexual».

El escritor decidió compartir su indignación en varias publicaciones en redes sociales. Un chaval anónimo les envió una imagen tomada «por azar» en la calle de la discoteca a la misma hora del suceso. Contrastada con la grabación de la cámara de seguridad, identificaron al policía acusado. «El apoyo fue impresionante. En general, la gente se volcó con nosotros», dice. «Claro que hubo algún *hater* que empezó a cuestionar si parecíamos demasiado felices en las fotos, pero fueron contados».Pese a que la pareja evitó la televisión sensacionalista, su caso logró que los excesos de los cuerpos policiales contra el colectivo LGTBI llegase a la Asamblea de Madrid.

«Creo que lo más difícil fue ver cómo afectaba todo a quienes tengo cerca», explica. «Te lo cuentas tantas veces a ti mismo que asumes tu rol en la historia. Cuando lo plasmas en un papel y lo leen otras personas, sabes que ellos también van a sacar sus conclusiones y les afectará de una manera concreta».

En el libro, Ruescas es actor, tiene 22 años, es mallorquín y vive con su novio y dos chicas. Con esas licencias ficticias, el relato llena los huecos de los hechos reales conocidos. Así, cuando aún no sabía cuál iba a ser la resolución del caso, escribió el último capítulo. Sabía el mensaje que quería transmitir: «El sistema está bastante jodido, y para que cambie hemos de ser conscientes de ello. Andrés fue muy valiente porque insistió en denunciar cuando todos queríamos irnos a casa y olvidarnos. Me gustaría que esto sirviese para dar un poco de luz al asunto, porque lo que pasó nunca debería haber pasado. Me gustaría que *Lo que pasó* se leyera en institutos, que supusiera un aprendizaje para los adolescentes para que sepan establecer límites ante la violencia».

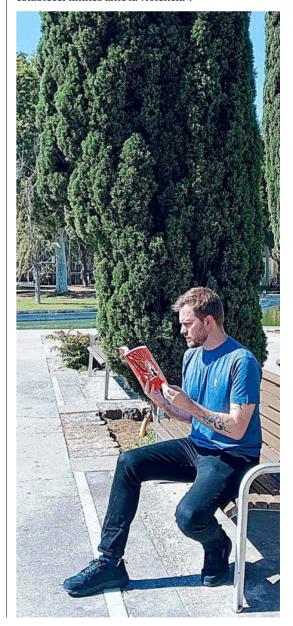

El novelista madrileño Javier Ruescas, autor del libro de testimonio 'Lo que pasó' (Crossbooks).

## PAPEL | MEDIO AMBIENTE



# LA OPERACIÓN DE RESCATE POR TIERRA Y AIRE DE DOS BELUGAS DE JÁRKIV

Oceanogràfic. La evacuación de los cetáceos hasta su llegada a Valencia necesitó hasta de un carguero ruso para transportar los tanques de agua. "Pensábamos que no salía", confiesa uno de los responsables del complejo operativo

Por **Noa de la Torre** (Valencia)

lombir y Miranda tienen 5 y 14 años, respectivamente. Como muchos otros ucranianos, han tenido que ser evacuados de un país en guerra en el que han estado sufriendo los bombardeos a menos de un kilómetro de su morada. La noche del pasado 18 de junio aterrizaron en España, tras un viaje por carretera que duró 12 horas y al que siguieron otras cinco de vuelo. Un trayecto de 4.000 kilómetros lleno de dificultades, porque Plombir y Miranda no pudieron hacerlo sentados en un asiento. Tuvieron que soportarlo sin apenas moverse en dos tanques de agua de 5.000 litros.

Plombir y Miranda son en realidad dos belugas ucranianas que han sido rescatadas del delfinario NEMO de Járkiv y que hoy bucean en las piscinas del Oceanogràfic de Valencia, el único acuario europeo en el que habitan estos mamíferos tan especiales. Fue lo que acabó de convencer a la dirección del delfinario de Járkiv para ponerse en contacto con el acuario valenciano y solicitar su ayuda.

La llamada de auxilio puso en marcha un operativo de rescate internacional que ha tardado tres meses en planificarse y que ha implicado incluso a un carguero ruso, según explica en declaraciones a este diario Daniel

García-Párraga, director de operaciones zoológicas del Oceanogràfic. «Nosotros somos el único acuario que podía proporcionar a estas belugas un nuevo hábitat a largo plazo», afirma, pero «logísticamente hemos tenido muchas dificultades». «Ha habido momentos de pasarlo mal y de pensar que la operación de rescate no salía».

Plombir y Miranda permanecen en la actualidad aisladas en el Oceanogràfic, tratando de aclimatarse al nuevo entorno mientras un equipo de especialistas se encarga de chequearlas. «Las analíticas están bastante bien y no hay nada fuera de lo normal teniendo en cuenta por lo que han pasado», subraya García-Párraga. Ahora bien, Miranda no ha sido capaz todavía de ingerir ningún alimento, por lo que si en los próximos días no se ha arrancado a comer, tendrá que ser trasladada a una piscina médica.

«La hembra es más desconfiada y tímida, mientras que el macho es más todoterreno y

que el macho es mas todoterreno y confiado y enseguida ha empezado a comer», relata el doctor, quien señala la importancia de que ambas belugas permanezcan unidas. «Llevan juntas 12 años y era fundamental no separarlas, porque son animales muy sociables que lo pasan mal cuando están solas».

La situación, de momento, está «bajo control», si bien es cierto que las belugas llegaron a Valencia «algo delgadas» porque en Járkiv se mantenían en agua demasiado caliente para lo que están acostumbradas, ante la falta de medios de refrigeración. Y cuanto más caliente es el agua, menos grasa acumulan en el cuerpo. De ahí el reto que suponía también un viaje tan largo en el que se han involucrado especialistas en mamíferos marinos del Oceanogràfic y de los acuarios americanos de Georgia Aquarium y SeaWorld.

La evacuación de las belugas comenzó con un trayecto en camión desde Járkiv hasta Odesa. Desde esta ciudad ucraniana, la expedición se dirigió a la frontera con Moldavia. Aquí fue determinante la colaboración de la Oficina de la Unión Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para

agilizar el paso fronterizo y reducir el tiempo de llagada al aeropuerto de Chisináu en Moldavia.

El principal desafío era mantener sumergidos en agua a los cetáceos. Como son mamíferos, respiran aire, pero tienen dificultades para hacerlo si están fuera del agua porque «se colapsan bajo su propio peso».

«Están hechos para bucear y además tienen un problema de termorregulación», según detalla el experto del acuario valenciano. Esto significa que en tierra corren también el riesgo de sobrecalentarse.

De ahí que lo lógico hubiese sido preparar un trayecto con las belugas encamilladas y en una especie de colchonetas con espuma que actúan empapándose a modo de esponjas. La situación, sin embargo, distó mucho de ser la ideal. Las instalaciones ucranianas sólo pudieron facilitar unos tanques de agua para trasladar a las belugas.

«Nos daba miedo manejar una caja con 5.000 litros de agua y que la madera pudiera ceder y romperse», confiesa el responsable del Oceanogràfic. «Tuvimos que pedir al avión que se inclinase lo menos posible para que no se desbordase el agua». En previsión de una catástrofe así, se contrató un avión charter desde Moldavia. Pero no uno cualquiera, sino un carguero ruso de una línea de Azerbaiyán que tenía la particularidad de tener la electrónica alojada en el techo y no en el suelo. De esta manera, si se producía alguna fuga de agua y se mojaba el suelo, era más difícil que afectase al sistema eléctrico del avión... y que acabase provocando un accidente aéreo.

Pese a todos los obstáculos, la expedición se completó con éxito y las belugas ya no regresarán a Ucrania. Plombir y Miranda han sido donadas al Oceanogràfic. Sus

Las dos belugas que ya habitan en el Oceanogràfic de Valencia, contempladas por unos visitantes. Abajo, una de las ucranianas. JORGE GIL/ EUROPA PRESS



#### "Tuvimos que pedir al avión que se inclinase lo menos posible para que no se desbordase el agua"

cuidadores esperan ahora que puedan recuperarse para unirse a Kylu y Yulka, las otras dos famosas belugas de Valencia.

# TELEVISIÓ

#### GENERALISTAS

11.00 Audiencia abierta. 11.30 Comando actualidad 5.0. «Turismo al límite». 12.25 Españoles en el «Turquía. Mar Egeo» 13.15 Españoles en el

ındo. «Ghana. Akwaaba» 13.55 D Corazón. 14.40 UEFA Euro 2024. «Georgia-República Checa»

En directo. 17.00 Camino a Berlín 17.40 UEFA Euro 2024. «Turquía-Portugal». En

Camino a Berlín. 20.30 Telediario 2.

**20.40** UEFA Euro 2024. «Bélgica-Rumanía». En

23.00 Más estrellas que en el cielo. «Único testigo».

#### Antena 3

9.50 Tu cara me suena. 12.50 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.50 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 I 15.45 Deportes. Antena 3 Noticias I.

15.55 El tiempo. 16.00 Multicine. «Una boda para morir». EEUU, 2018, 105

min. Director: Tom Shell.

17.50 Multicine. «Romance de verano». EEUU. 2018. 82 min. Director: Martin Wood. 19.20 Multicine. «Secretos de familia». Canadá, 2016.

87 min. Director: Vic Sarin. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Deportes. 21.55 El tiempo.

22.10 La Voz Kids. «Asal-1.30 La Voz Kids: grandes

#### Telecinco

Got Talent España. 8.15 11.15 Más que coches. 12.30 Libres 3 Fl. «Aramco Gran Premio de España». 13.30 Socialité. 15.00 Informativos Te-

15.30 Previo clasificación FI. «Aramco Gran Premio de

16.00 Clasificación FI. «Aramco Gran Premio de Fenaña

17.00 ¡Fiesta! 21.00 Informativos Te-

21.35 El tiempo. 21.45 ElDesmarque Te-22.00 La vida sin filtros

1.55 Casino Gran Madrid Online Show. 2.25 ¡Toma salami!

#### **VEO DMax**

11.03 Container Wars. Emisión de dos episodios. 11.54 El liquidador.

13.14 Ingeniería abandona 15.58 Desmontando la historia. Incluye «La torre inclinada de Pisa: el nuevo

misterio», «Fantasmas del salvaje oeste» y «La Torre de Babel: nuevas pruebas». 18.47 Seprona en acción. Emisión de cinco episodios. 21.03 091: Alerta Policía. Emisión de cinco episodios.

1.48 Buscadores de fantasmas. «Casino Lutes» 2.33 Winamax Live Ses-

3.28 John Walsh investiga Incluye «Dinero manchado de sangre» y «Asesinato en

#### Movistar Plus+

10.20 Copa América 2024. «Perú-Chile»

Informe Plus+ 13.01 De Nueva York a

Madrid con Elsbeth. 13.21 Elsbeth.

14.08 El imperio Berlusconi. 15.00 ATP 500 de Londres. **16.00** Cine. «Orgullo y prejuicio». Francia, R.U., EEUU. 2005. I29 min. Director: Joe

18 55 Secretos de los dinosaurios jurásicos. 19.49 El consultorio de

Berto. 20.19 Ilustres ignorantes. 20 50 Lina

21.55 Cine. «Ahora me 23.50 Copa América 2024.

«-Venezuela». En directo. 2.05 Informe Plus+.

#### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

9.10 Mi cámara y yo. 10.15 Madrid se mueve 10.45 Madrileños por el

mundo. «Estambul» 12.05 Madrid meiora tu vida

Sabor a Madrid. 12.55 Cañas y barrio.

14.00 Telenoticias. **15.05** Deportes. 15 25 El tiempo

15.40 Cine. «Destino

17.25 :Ole. toro! «Alalpardo». 18.00 Copa Chenel. 20.15 Disfruta Madrid. Lo

mejor. 20.30 Telenoticias. 21.15 Madrileños por el

22.20 Ruta 179. 23.25 Madrileños por el

#### TV3

10.45 La travessa, «La

12.15 Fórmula I. «Aramco Gran Premio de Esnaña» 13.50 Zona zàping.14.30 Telenotícies migdia.

15.35 Fórmula I. «Aramco Gran Premio de España». 17.25 Tarda de cine. «Desxifrant l'enigma». R.U., EEUU. 2014. II4 min. Director:

Morten Tyldum. 19.25 Hudson & Rex. «La persecució».

20.15 Atrapa'm si pots. «Els

millors moments».

21.00 Telenotícies vespre. **22.05** Cine. «Dr. Knock». Francia, Bélgica. 2017. II3

min. Directora: Lorraine Lévy. **0.00** Cine. «Pla A». Alema-nia. 2021. Directores: Doron Paz Ynay Paz

Patas arriba

Destino Andalucía. Todo caballo.

Canal Sur noticias I.

Canal Sur

13.45 Salud al día.

10.15 Enreda2.

11.30

12 20

#### La 2

14.00 Lugares sagrados. 14.50 La costa británica de Kate Humble 15.35 Saber y ganar fin de

16.20 Grandes documen-

16.20 La vida en los ríos de

16.20 La vida en los ríos de África. «Wild Covid, pandemia salvaje».

18.50 :Cómo nos reímos!

Xpress.

19.05 Jardines con historia.

19.35 Lugares sagrados.20.30 Paul va a Hollywood. Mi casa flotante.

22.00 El cine de La 2. «En su punto». Francia, Bélgica. 2020, 91 min. Director: Chris-

topher Thompson.
23.30 La noche temática.

#### Cuatro

Padel Pro TV. 9.30 Volando vov 10 55 Viajeros Cuatro.

Planes Cuatro. 12.05 Viaieros Cuatro.

13.55 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.25 El tiempo.

15.40 Home cinema. «Ghost. Más allá del amor». 18.10 Home cinema. «Un

nor sin fin». 20.00 Noticias Cuatro.

ElDesmarque Cuatro. **21.10** El tiempo.

21.20 First Dates. 21.35 First Dates.

22.50 El blockbuster. «Parker». EEUU. 2013. 118 min. Director: Taylor Hack-

1.10 Cine Cuatro. «El

ford

#### La Sexta

10.30 Equipo de investigación. **14.00** La Sexta noticias l<sup>a</sup>

15.10 La Sexta deportes. 15.25 La Sexta meteo. 15.30 Cine. «El señor de los anillos II: Las dos torres»

Nueva Zelanda, EEUU. 2002. 20.00 La Sexta noticias 2ª

20.45 La Sexta meteo.

21.45 La Sexta Xnlica!

«República Dominicana». Pokerstars

20.55 La Sexta deportes. 21.15 Sábado clave.

3 00

3.45 Play Uzu Nights. 4.35 Minutos musicales. 5 30 Remescar, cosmética

al instante.

#### TRECE

9.30 Cine. «Huracán». de vida. 11.40 Rosario.

12.00 Ángelus. 12.05 Solidarios por un bien común. «Vida contempla

tiva». 12.45 Cine. «La diligencia: la historia de Texas Jack». 14.30 Trece y Cope. Es

14.40 Cine. «Presunto

inocente». 16.50 Cine. «Frenético». 18.50 Cine. «Pistolero». 20.30 Trece v Cope. Es

20.45 Cine. «Al filo de la 22.25 Cine. «Difícil de

0.00 Cine. «Justa ven-

ganza»

#### TEN

6.45 Mujeres ricas de

9.00 Killer Venganza: millonarios

10.55 La casa de mis sueños. Emisión de tres enisodios.

13.50 Caso cerrado. 21.25 La casa de mis sueños. Emisión de dos episodios.
23.20 Mi vida con un

asesino. Emisión de dos 2.15 European Poker

episodios.

La tienda de Galería del Coleccionista 3.40 Venganza: recien casados asesinos 4.30 Killer, Emisión de dos

#### ETB 2

Historias a bocados. Vascos por el mundo. Fuskadiko Orkestra. 11 00

Historias a bocados. 12.40 Habitación para dos. 13.55 Atrápame si puedes.

Teleberri. 14.58 15.35 Teleberri kirolak.

Eguraldia. 16.15 Siempre cine. «Asesinato en Cantal». 18.05 Cineaventura. «Asesi-

nato en Gascony». Francia. 2021. Director: Philippe 19.50 Asesinato en el norte.

«La fiebre del ámbar». 21.00 Teleberri.

21 35 Teleherri kirolak 22.00 Eguraldia.

22.10 No matarás. 23.55 Cine 2. «Percy». 1.45 Atrápame si puedes.

#### PARA NO PERDERSE

#### 22.10 / Antena 3 Noche de emociones en 'La Voz Kids'

Esta noche llega a Antena 3 la segunda noche de Asaltos de La Voz Kids. Es el turno de Melendi y Rosario, los dos coaches junto a sus asesores, Mau & Ricky y El Kanka.

Rosario tiene claro que este año llega con un equipo fuerte: «Tenemos un equipo con carácter, con muy buenas voces



Melendi.

que tienen mucha presencia en el escenario». La coach está muy orgullosa del equipo que ha formado y no duda en que va a dejar boquia-

biertos al público: «Nos vamos a sorprender». Mau & Ricky tienen claro que el equipo de su amigo Melendi es un equipo auténtico: «Es un equipo que ha cambiado, siento que no son los mismos que cuando llegaron», señala Ricky. «Casualmente en los talents de nuestro equipo hemos coincidido, pero con los equipos de los demás coaches no hemos estado de acuerdo», cuenta Melendi.

#### 23.00 / La I

#### La oscarizada 'Único testigo'

Samuel es un niño amish que, durante un viaje con su madre a la ciudad, se convierte en testigo involuntario de un asesinato. Como su vida corre peligro, un policía de Nueva York intentará protegerle de los asesinos. El escondite perfecto será la recóndita comunidad amish a la que pertenecen Samuel y su ma-



Escena de la película.

dre, Rachel. Único testigo, que obtuvo dos Oscars por el montaje y el guion, fue dirigida por el australiano Pe-



ter Weir.

#### A PUNT

9.25 Música de banda. 10.05 Valencians al món 11.45 Dejavú. «Naix Canal 9.1989

13.00 Mascletà fogueres d'Alacant. 14.05 À Punt Notícies. Cap de setmana. 15.20 Animalades, un

món hestial. «Readantació 15.55 Cine. «La princesa de Éboli». España. 2010. Directora: Belén Macías.

18.30 Ofrena fogueres 21.00 À Punt Notícies. Cap 21.30 Ofrena fogueres

23.45 Check-in Hotel Grans viatges amb tren. «Indonèsia».

#### 17.00 Cine. «Aquellos

15.35 Cine. «Cita en Sun-

tiempos del cuplé». 18.55 El legado de... «El cu-plé». Presentado por Enrique Romero.

20.20 Primera Federación. «Club Gimnàstic de Tarragona-Málaga». En directo. 22.30 Tierra de talento. Presentado por Manu Sánchez.

4.35 Canal Sur música. Salud al día. Presentado por Roberto Sánchez

#### IB3 TELEVISIÓN

8.50 9.30 Programació infantil. Fora por!

10.30 Postals. 11.20 Balears des de l'aire.

11.50 12.40 Illencs pel món 13.30 Cuina amb Santi

13.59 IB3 Notícies migdia. 15.05 El temps migdia.

15.15 Passeiades. 15 40 Gent de la mar Uep! Com anam?

18.15 Dissabte de Cinc dies. 19.15 El club del tupper. 20.30 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre

(Ibiza Blue)».

**21.40** La setmana en 20 22.05 Cine. «La llamada». Cine. «La corriente

sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/televisior

#### **SUDOKU**

#### FÁCIL 22-06-2024

| _ | _ |   |   | _ |   |   |   | _ |                                  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 7 |   |   |   | 5 |   |   | 6 |   |                                  |
|   |   |   | 9 |   | 4 | 5 | 7 | 2 | Ì                                |
|   | 3 |   |   | 6 | 7 | 9 | 8 |   |                                  |
|   |   | 9 | 3 |   | 5 | 6 | 4 |   | 8                                |
|   |   |   |   |   | 8 |   | 3 | 9 | dover                            |
|   | 7 |   |   |   |   | 8 |   | 5 | +i-                              |
|   | 4 | 3 |   |   | 6 | 2 |   |   | 6360 7                           |
|   | 6 |   |   | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10000                            |
|   | 2 |   |   |   |   | 3 |   |   | © 2024 dewiscomeitesed www. NSOS |

#### **DIFÍCIL 22-06-2024**

|   |   |   |   | • |   |   |   |   |                               |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
|   | 5 |   |   |   | 2 | 8 |   |   |                               |
|   |   | 1 |   |   | 5 | 9 | 2 |   |                               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
|   |   |   | 6 | 3 |   |   | 9 | 7 | COM                           |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   | sweb.                         |
|   |   |   | ω |   |   |   |   |   | tiemoc                        |
|   | 8 | 2 |   |   | 9 |   |   | 1 | w.pasa                        |
|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   | 4<br>WW                       |
| 9 |   |   | 5 |   | 8 | 7 |   | 3 | © 2024 www.basatiemposweb.com |

#### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 21-06-2024

| 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | Э | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 |

#### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 21-06-2024**

1 9 8 3 2 5 7 4 6 7 5 6 4 9 8 1 2 3 2 3 4 7 6 1 8 9 5 6 8 3 2 5 9 4 1 7 9 4 7 1 8 3 6 5 2 5 2 1 6 4 7 9 3 8 3 1 5 9 7 6 2 8 4 4 6 9 8 3 2 5 7 1 8 7 2 5 1 4 3 6 9

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos



#### CONTRACORRIENTE JOSÉ F. GARCÍA-SÁNCHEZ

QUIÉN. Nacido en 1983, es doctor en Arquitectura y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Granada. QUE. Acaba de publicar el ensayo 'El suelo hollado' (Universidad de Sevilla), una historia ilustrada de los pavimentos

# «Muchos hombres deberían aprender de la Reina»

Pregunta. ¿La moral de los españoles está por los suelos?

Respuesta. En el suelo reside una cierta contradicción bifronte. Por un lado, lo asociamos a la humillación de «arrastrarse por el suelo» o «besar el suelo». Pero también a tener «los pies en el suelo» o a tener «solera». Ocurre lo mismo con los españoles y nuestros estados de ánimo.

P.¿De qué va su libro?

R. Es una historia de la arquitectura tomando como tema central el plano del suelo, pero también un compendio de re-



UNA ENTREVISTA DE **EMILIA LANDALUCE** 

flexiones sobre la relación íntima que establecemos con el suelo en otras disciplinas co mo el arte, la literatura, el cine o la antropología. Todo ello ilustrado con 300 fotografías, dibujos y planos que lo hacen comprensible para todos. P. Sostiene que el suelo se percibe con la mirada, pero también con el tacto.

R. Exactamente. El suelo es un campo de fuerza sensual y una superficie de placer háptico. Cualquiera puede recordar la plenitud que produce un suelo fresco de piedra en primavera. A lo largo de la historia los pavimentos siempre

rra Mundial, la construcción industrializada transformó los suelos en superficies pulidas con algún motivo geométrico, pero uniformes. La posmodernidad ha vuelto a prestar atención a las posibilidades sensoriales. El filósofo Bruno Latour decía que el suelo era un elemento para el hombre no moderno. P. ¿Los españoles calzamos bien? R. Los zapatos son el elemento interme-

dio entre el pie desnudo y el suelo. El arquitecto Bernard Rudofsky decía que usar zapatos en casa nos ha hecho indiferentes a la suciedad y ha mermado nuestro sentido del tacto. Nuestra relación con el pie es también de dolor y de placer. A los fetichistas se les llama podófilos (con tres oes). Andy Warhol guardaba en sus archivos un pie momificado.

P. Parece que la Reina sufre por los pies. R. Ha entendido bien que nuestra relación esta de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra del la cont ción con los zapatos y con el suelo no puede ser siempre desde el dolor. Al desprenderse de los tacones manda un mensaje muy poderoso que antepone el confort a la estatura. Muchos hombres acomplejados deberían aprender. En la última sesión de fotografías en los jardines del Palacio, la Reina calzaba unas zapatillas. No

Al quitarse

los tacones,

confort a la

El suelo es

un campo de

superficie de

placer háptico

fuerza sensual

estatura

v una

Doña Letizia

antepone el legran

se me ocurre un zapato más apropiado para caminar por el campo.

P. ¿El suelo da órdenes? R. En las reuniones de mandatarios internacionales, cuando se disponen a hacer la foto de familia, resulta curioso ver-> los atodos cabizbajos buscando una señal en el suelo para colocarse en el lugar indicado. También ocurre con el precioso suelo cosmatesco de la Capilla Sixtina durante los cónclaves papales que señala la posición de los car-

> denales. P. No todos nos podemos permitir los mismos suelos.

R. El suelo es un buen indicador del nivel cultural y económico de una sociedad. La aristocracia ha preferido los suelos con trazados figurativos. La arquitectura popular se ha valido de las materias a su alcance o del reciclaje de materiales, y ha encontrado en la abstracción geométrica el modo de diseñarlos. A los que están peor, alguien les podrá negar un techo, pero nadie les podrá arrebatar un suelo donde tumbarse a dormir.



#### Derecha mórbida

Te preguntas para qué sirve un Rey que firma la Ley de Amnistía. Le exiges que haga algo, no sabes muy bien qué, pero algo, y que lo haga ya. Fantaseas con que emita señales más ostensibles de protesta e incluso con una abdicación puntual, con un reinado intermitente, como si la jefatura del Estado se asentase sobre un trono plegable o como si un monarca constitucional pudiera permitirse los cinco días de reflexión de un político tramposo. Necesitas oír el discurso del 3 de octubre de 2017 en todas y cada una de sus apariciones públicas, también en Nochebuena, mientras Pedro Sánchez permanezca en el poder. En términos generales aprecias el desempeño de Don Felipe, le reconoces su esfuerzo de ejemplaridad personal, pero te angustian el rumbo autocrático y la deriva centrífuga de España. Así que le pides a la Corona que plante cara, que haga oposición al Gobierno, que luche contra sus socios como sus socios luchan contra ella. Y que para revertir la degradación institucional destruya la mejor institución

No dudo de tu patriotismo ni de tus buenas intenciones. Lo que dudo es que sepas lo que estás pidiendo: le pides al Rey que se autodestruya, y con él el sistema de libertades del 78. Te conviertes así en el mejor cómplice de Rufián, de Puigdemont, de Otegi, de Pablo Iglesias. Eres la obra maestra del sanchismo, su producto más acabado: ha logrado radicalizarte hasta tal punto que ya no deseas la vieja normalidad sino la ciega revancha. Un sanchismo de derechas que se vengue de estos años separando a los buenos españoles de los malos, colonizando lo público con los propios, condenando al exilio interior a los ajenos como sientes que han hecho contigo a lo largo de este sexenio revolucionario.

Por fortuna, el Rey no va a escucharte porque hace mucho que decidió unir su destino al de la Constitución, y la Constitución le prohíbe hacer todo eso que le pides. A diferencia de ti los constituyentes conocían la historia de España, que siempre termina mal cuando un rey se pone a hacer política. Debes comprender que Felipe VI no es un hombre de poder sino un símbolo moral: una premisa viviente de la convivencia posible entre españoles distintos. Su influencia se desprende sutilmente de su conducta, pero es como la humildad cuando se presume de ella: desaparecería si pretendiera ejercerla directamente. Qué más quisieran la izquierda y el separatismo que semejante paso en falso para desencadenar el cambio de régimen y la expulsión de Leonor a Estoril.

Deja al Rey ser Rey, y deja de dar a Sánchez la satisfacción de verte reducido al mórbido cliché de la derechona que necesita para perpetuarse.



Líderes desde 1996



### SU VIVIENDA LE GARANTIZA LA MEJOR JUBILACIÓN

- RENTA VITALICIA INMOBILIARIA: cobre una renta mensual de por vida y siga viviendo en su casa.
- VENTA NUDA PROPIEDAD: perciba un único capital y mantenga el uso vitalicio de su piso.
- HIPOTECA INVERSA: consiga una pensión vitalicia sin perder la propiedad de su vivienda.
- VENTA CON ALQUILER GARANTIZADO: reciba el precio de su piso y quédese en él pagando un alquiler.

Oficinas Centrales: Velázquez 18, 2º izq. 28001 Madrid - gruporetiro@gruporetiro.com

Delegaciones: Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Navarra, Cantabria, Andalucía, C. Valenciana, Aragón y La Rioja

ENTREVISTA. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid: «La izquierda prefiere un espacio cultural cerrado 10 años a que entre una empresa» / PÁGINA 2-3

# GRAN MADRID



La artista Dua Lipa actuará como cabeza de cartel en el Mad Cool. J. S./GETTY IMAGES EL MUNDO. Sábado, 22 de junio 2024

# **GRAN MADRID**



ANTONIO HEREDIA

**MARTA** TRE **RIVERA**  CONCEJALA DE CULTURA. Cumple su primer año en Cibeles, tras aterrizar con la 'bendición' de Ayuso como 'número tres' de Almeida. «Hace poco que me afilié al PP por decisión propia», dice quien políticamente nació en Ciudadanos

# «Si contara en una novela lo que me pasó en política, no lo creerían»

CARLOS GUISASOLA MADRID Pregunta. ¿De qué se siente más orgullosa en este año al frente del Área de Cultura del Ayuntamiento?

Respuesta. Primero, del funcionamiento del equipo: tanto el núcleo duro como los funcionarios. Pero, quizá, sobre todo, de haber puesto en marcha el Beti Jai, que era una asignatura pendiente que había. P. ¿Se pone algún pero?

R. La realidad es que estamos todavía en el primer año, y todo se puede hacer aún. Estamos pendientes de la apertura del centro de danza que va a dirigir María Pagés. Evidentemente, hubiéramos querido poder ir un poco más rápido, pero bueno, llegará en este año.

P. ¿Fue difícil el aterrizaje?

R. Al venir de la Comunidad me sabía algunas cosas que había aquí, que estaban pendientes o que yo quería encarar, pero no fue una cosa muy traumática. Fue mucho más dura la llegada a la Consejería.

P.¿Llegó a tomar un café con Andrea Levy para esa entrega de poderes? R. La verdad es que no, pero porque

tomamos posesión ya bien entrado el mes de junio, donde casi no había actividad. Tuvimos casi dos meses para aterrizar. Así que no, no hubo ese café, pero tampoco hubo una necesidad concreta. La Secretaría General Técnica suya sigue siendo la mía. Y era la que llevaba todo el peso organizativo dentro del Área.

P. Maneja más presupuesto cultural en el Ayuntamiento que cuando estaba en la Comunidad (184 ahora por 155 del Gobierno regional). ¿Qué es más complicado gestionar?

R. Es distinto. Aquí tenemos que tirar mucho del día a día. Es como estar siempre como surfeando una ola de actividades que tienen que salir y que tienen que salir bien, porque son una parte muy importante del tejido cultural de Madrid.

P.¿Cómo ve la labor de su sucesor en Sol, Mariano de Paco?

R. Hablo un par de veces al día con él. Está construyendo su propio proyecto, cosa que me parece fenomenal, pero tenemos proyectos en común. Hay muy buena relación porque dejé parte de mi equipo y es gente a la que echo de menos.

P. Usted fue la mejor parada de los consejeros que aterrizaron en Cibeles. ¿Cuál es el secreto para caer tan de pie en tantos lugares?

R. Más que secreto es la oportunidad y que haya un sitio que encaje. Mi área de experiencia era la que era y se me aprovechó para eso. No creo que sea tanto la persona como el hueco que había en ese momento.

P. Siempre se ha dicho que usted cuenta con la bendición de Ayuso. R. Quiero pensar que si he sido consejera suya cuatro años, pues me recuerda con afecto. Pero no soy consciente. A mí me llamó el alcalde para contármelo y dije que fenomenal. P. No es que en la Asamblea se tiren flores los diputados, ¿pero le ha sor-

CRISPA-CIÓN EN CHION PARIS quien habla NOS PLE-NOS del muro y los muros acaban creciendo en todos los sitios»

LA GES-TIÓN DE Izquierda izquierda TURA que un espacio esté cerrado 10 años a que entre una empresa»

prendido ese clima de tensión que se vive en los Plenos municipales? R. No me sorprende porque no es un tema del Ayuntamiento, es que realmente el Gobierno de Sánchez ha creado un clima de crispación en España. Es Sánchez el que habla del muro y el problema de los muros es que cuando los levantas acaban creciendo en todos los sitios.

P. Almeida culpa a Reyes Maroto de esa tensión. ¿Usted qué dice?

R. Yo no estaba antes aquí y no soy la persona más indicada para comparar. Pero sí creo que Reyes Maroto está haciendo un tipo de oposición que no contribuye a la paz.

P.¿Qué legislatura de Pedro Sánchez vislumbra: larga o corta?

R. Vislumbro la legislatura que más le convenga a Pedro Sánchez. No va a pensar en nadie más que en él a la hora de alargar o no la legislatura. Y cuando digo en nadie más que él, incluyo a su propio partido y a su entorno inmediato y no tan mediato. A mí me parece que sí, que lo que hay alrededor de Sánchez a mí me parecería insostenible. Yo hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo, pero él es un misterio.

P. Por estas mismas fechas, Feijóo le designó número dos por Madrid para las elecciones generales del 23-J. ¿Le sorprendió?

R. Muchísimo.

P.¿Cómo fue ese momento?

R. Me llamó por teléfono. Estaba en el Consejo de Gobierno y llamaron primero a Ayuso. Me extrañó porque ella jamás coge el móvil en un Consejo de Gobierno. Entonces me miróy me dijo: «Rivera, te están llamando». Vi la llamada del presidente Feijóo, pedí permiso para salir y hablé con él. Regresé al despacho pálida como la pared y todos pensaron que me había pasado algo.

P.¿Buscaban un perfil más centrado? R. Supongo que sí. Creo que era importante también el mensaje de poner de número dos a una persona que venía del mundo de la cultura. Pero las razones nunca se saben y yo nunca las he preguntado tampoco.

P. En el pasado, usted fue muy crítica con Feijóo. ¿Hizo falta reconducir la relación?

R. Esa relación estaba reconducida desde antes. Yo he tenido siempre, desde antes incluso de entrar en política, una buena relación con Feijóo. Cuando a mí me nombran consejera de Cultura en Madrid, una de las primeras llamadas que yo recibo es la de él. Teníamos una relación cordial, lo cual no quiere decir que no hubiera momentos en que pudimos confrontar. Si la relación no hubiera sido cordial, no hubiera tenido sentido que me hubiera metido en su lista.

P. Durante meses compatibilizó su cargo de concejala con el de diputada y levantó cierta polvareda. sin embargo, hace no mucho entregó su acta del Congreso. ¿Por qué?

R. Sí, creo que fue en febrero. Las polvaredas son un poco artificiales porque en el Congreso hay personas que son concejales y diputados y no hay ningún problema. O sea, cada uno tiene que medir dónde va a estar el problema. Y el que yo vi es que la actividad era muchísimo más intensa

de lo que yo había pensado. Me preocupaba tener que acabar desatendiendo alguno de mis dos trabajos. P. Ciudadanos fue su trampolín a la política, ¿cómo ha vivido la desintegración del partido?

R. Yo ese duelo lo pasé cuando dejé Ciudadanos, hace ya dos años. Y lo que ocurrió después, ya lo viví desde la distancia. Soy la menos indicada para valorar lo que sucedió. P. ¿Sigue sin ser afiliada del PP?

R. No, me afilié hace poco y fue decisión mía. Esto es como casarse cuando llevas tiempo viviendo con una persona, te casas porque te apetece casarte, no porque sea necesario.

P. ¿Es cierto que quieren privatizar alguna de las naves de Matadero? R. Esos son mantras de la izquierda. Matadero y otros espacios municipales tienen todavía lugares que están vacíos y hay que rehabilitarlos y prepararlos, y eso es extremadamente caro. Nadie está regalando ninguna nave a una empresa para que fabrique tapones de botellas. Muchas veces el sector público no es capaz económicamente de sostener todos los espacios que tiene. La izquierda prefiere el espacio cerrado otros 10 años a que entre una empresa.

P. Como reconocida madridista y responsable de Cultura, ¿qué solución ve para el Bernabéu tras las quejas por los ruidos de conciertos?

R. Cuando se pone en marcha una infraestructura fabulosa como es esa, tiene que resituarse y recolocarse. A mí me consta que el Real Madrid está haciendo todos los esfuerzos para solventar los problemas que han ido surgiendo. Es como cuando uno entra a vivir en una casa y se da cuenta pues que a lo mejor los enchufes no están tan bien como pensaba o que hay que tener cuidado con la terraza porque filtra agua. Hay unas molestias que se han denunciado y sé que el Real Madrid, porque hemos hablado con ellos muchas veces, está haciendo todo lo que está en su mano para solventarlas.

P. ¿La tauromaquia es cultura?

R. Por supuesto.

P. Eso es ir hoy a contracorriente...

R. La tauromaquia está en auge, crece el número de asistentes a las plazas y el interés por la fiesta. En cualquier caso, convendría que el ministro Urtasun se preocupase menos de interpretar lo que cree que piensa la sociedad, y más de cumplir la ley. P. ¿Se siente más política o escritora?

R. Ahora me siento política por encima de todo. Es lo único que soy.

P. ¿Y no le asusta que le puedan llegar a abandonar las musas?

R. Sí, mucho. Ese pánico lo tiene cualquier escritor y a mí me asalta. Muchas veces me pregunto si cuando quiera volver a escribir, voy a ser capaz de hacerlo de nuevo. Pero no lo voy a saber hasta que me ponga.

P. ¿Para cuántas novelas le daría su aventura en la política?

R. De momento, para ninguna. Todavía no me ha apetecido escribir sobre nada de lo que me está pasando en estos últimos ocho años. Supongo que cuando pase el tiempo y reflexione, seguro que sí. Me han pasado cosas tan increíbles, que si las contara en una novela nadie las creería.



Terrenos de La Cantueña, en Fuenlabrada, donde se levantará el centro de menas. EUROPA PRESS

#### MIGRACIONES INCIDENTES EN EL VELLÓN EL PASADO FIN DE SEMANA

# El foco permanente de los centros de 'menas'

La Justicia madrileña avala las obras del espacio de La Cantueña

#### PABLO R. ROCES MADRID

Entre El Vellón y Fuenlabrada median 85 kilómetros, que atraviesan de norte a sur la Comunidad de Madrid, y en la última semana han confluido en una misma cuestión: los centros de menores no acompañados. En el primero por las protestas vecinales y en el segundo por la construcción de un nuevo espacio para migrantes en el que ha tenido que intervenir la Justicia y está bajo el foco de la Unión Europea.

Todo ello aderezado por un clima político que ha puesto de nuevo estos espacios en el centro del debate público, con Vox recurriendo de forma insistente a su cierre y con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada enfrentados por las obras para instalar este recurso en los terrenos de La Cantueña. Mientras el Consistorio confía en la actuación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para impedir su construcción, la Justicia ratificó ayer la continuidad de las obras iniciadas por el Gobierno regional.

El auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 24 de Madrid apunta que «los intereses generales» de la Comunidad de Madrid deben considerarse «prevalentes» a los del Consistorio «en un contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados»,

como consideran los magistrados la situación actual. El auto también apunta que «desde hace décadas» no se desarrollan actividades en La Cantueña y, por tanto, «no existe ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras».

De este modo, la Comunidad de Madrid ve refrendada su intención de seguir adelante con un nuevo centro para menores migrantes en Fuenlabrada que se una a la red regional, pese a la oposición del Ayuntamiento del socialista Javier Ayala. Desde el Consistorio, por su parte, aseguran que su oposición no es tanto a la acogida de menores como al «formato» que plantea el Gobierno regional y a «la imposi-

#### El Ayuntamiento de Fuenlabrada se opone a su construcción

La Comunidad defiende «la seguridad» de estos recursos ción» del mismo que se está haciendo desde la Puerta del Sol.

Distinta es la situación que se está dando en El Vellón, donde la oposición al centro proviene de un grupo de vecinos de la Sierra Norte tras un altercado que se vivió la semana pasada y que está siendo investigado por la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales. También la Delegación del Gobierno en Madrid, tras los incidentes, trasladó a la Fiscalía Superior de la Comunidad un escrito en el que indicaba que había «deficiencias» en el funcionamiento que habían sido descubiertas por una inspección del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.

Cabe recordar que en los últimos años también se han sucedido las quejas vecinales en otros dos centros de menores de la capital, el de Hortaleza y el de Casa de Campo. De hecho, el primero de ellos llegó a ser atacado en el año 2019 con una granada tras realizar Vox varios actos en las inmediaciones del mismo. A pesar de esas quejas, la Comunidad de Madrid insisten en mandar «un mensaje de calma» hacia la población y reafirmar «la seguridad» de todos sus recursos. «Dentro de estos centros se producen los mismos incidentes que en cualquier otro domicilio, nada más», señalan fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso consultadas por este diario.

#### **SUCESOS** PISCINA

#### La niña murió en los juegos tras la clase de natación

#### LUIS F. DURÁN MADRID

Noelia, la niña de cuatro años que falleció el pasado jueves en el Hospital 12 de Octubre tras sufrir un ahogamiento un día antes en el vaso infantil de la piscina cubierta del colegio Villalkor de Alcorcón (Madrid), fue hallada inconsciente flotando en el agua durante el tramo final de la clase de natación cuando se les deja a los niños varios minutos para que puedan jugar. Los testigos aseguran que uno de los monitores se dio cuenta de que la pequeña estaba flotando y sacó a la criatura del agua sin pulso. No se sabe qué le ocurrió a la niña y cuanto tiempo estuvo inconsciente.

Los tres monitores de la piscina iniciaron las maniobras de reanimación, a las que se sumaron los policías municipales que continuaron practicando a la menor los primeros auxilios siguiendo las instrucciones del centro de coordinación de emergencias, pues la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Poco después llegaron los sanitarios del Summa 112 que revirtieron la parada cardiorrespiratoria de la niña y la trasladaron al Hospital 12 de Octubre, donde falleció el pasado jueves por la tarde.

#### INTERROGATORIOS

La Policía Nacional ha abierto una investigación y ha interrogado ya a los monitores de natación. El colegio ha colocado unos lazos negros en varias partes del centro y anunció el pasado jueves la suspensión de la fiesta de la espuma prevista para el viernes, pero no ha informado del fallecimiento de la menor.

Algunos padres han explicado que en ese tramo donde la niña pudo sufrir el accidente, los monitores dejan a los niños jugar y que suelen relajarse mientras los pequeños juegan, ya que el vaso tiene solo 50 centímetros de profundidad. Hasta hace dos años a los padres se les permitía asistir a estas clases de natación.

También lamentan algunos progenitores la masificación del centro en los últimos años tras pasar de concertado a privado. «Ahora hay 30 niños por clase y desde luego el nivel del centro ha bajado mucho y no hay personal cualificado como antes», se quejaba uno de los padres. Además, los progenitores aseguran que pagan al año 150 euros para que el centro tenga un médico y se preguntan dónde estaba ese profesional cuando la niña sufrió el accidente el pasado miércoles.



#### **CULTURA** EN VIVO

#### Seis semanas para no parar en el año musical más prometedor

Madrid se recupera como parada de las giras mundiales

#### RUTH DÍAZ MADRID

Tulsa en la Sala But, Biznaga en el Festival Cruza Carabanchel, Anohni and The Johnsons en las Noches del Botánico... Madrid permite a todo melómano encadenar semanas con recitales memorables, en días tontorrones cualesquiera y sin apenas alharacas, aunque sólo los conciertos masivos copan titulares. Pero sea porque las salas clásicas «están prácticamente colapsadas de peticiones para tocar» por parte de promesas patrias, como indica a este diario Nacho Ruiz, director de las citas musicales Relevo y Madrid Brillante, o sea porque las estrellas internacionales, como Taylor Swift o Bruce Springsteen, han decidido recalar con sus giras en la capital, tras años de ausencia, o sea porque el WiZink Center despidió 2023 proclamado como el cuarto recinto mundial que más entradas vendió, hay motivos sobrados para confirmar la salud más que envidiable de la música en vivo en Madrid. Incluso con mellas a mejorar para el sector.

La temporada de verano ha arrancado con *sold outs* de vértigo confirmados desde hace meses, como el de Estopa, que hoy actúa en el Cívitas Metropolitano y que en 24 ho-





Carrasco, quien más público reunió en 2023, y Estopa, en sus 25 años, actuarán en estadios. J.M./B.D.

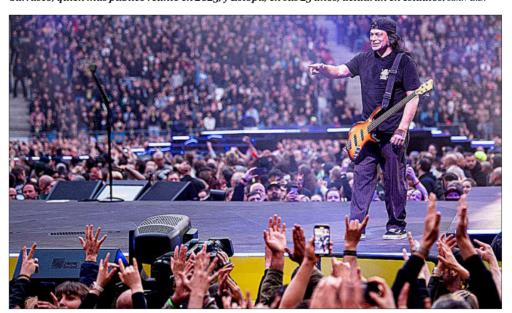

 $\textit{Metallica aterriza en Madrid con dos citas de repertorios distintos y cuatro bandas invitadas. \textit{R. H.,} \\$ 

ras agotó las 55.000 entradas, allá por noviembre, para la celebración en gran formato de sus 25 años sobre los escenarios. Es el arranque de seis semanas que verán pasar por la capital a Dua Lipa, Metallica, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Pearl Jam, Karol G, Travis Scott... El Mundial (de conciertos) es en Madrid. Y viniendo de un final de primave-

ra fulminante con el estreno del reformado Santiago Bernabéu, con la propia Karol G y Taylor Swift encabezando récords: si la Bichota consumió las dos primeras fechas en 15 minutos, los *swifties* arrasaron con las localidades en tres horas y, en la segunda cita, llenaron en 60 minutos las 65.000 plazas del estado. También abarrotaron el barrio de colas y acam-

padas, lo que, junto al ruido, provocó no pocos desvelos en el vecindario.

El ritmo promete con no cejar, pues el apogeo internacional de la capital va en aumento, tras subsanar las *orfandades* internacionales del pasado, cuando Coldplay, Madonna, Beyoncé, Springsteen o Elton John eligieron el Estadi Olímpic o el Palau de Barcelona como la escala española

de sus tours europeos de 2023, pero se olvidaron de Madrid. Tuvo, claro, su repercusión en cifras: mientras que Cataluña lideró con una facturación de 152.545.840 euros, la región madrileña fue desbancada hasta el tercer puesto, con 94.555.621 euros, adelantada por los 95.731.082 de Andalucía, según datos del Anuario de la música en vivo 2024, elaborado por la Asociación de Promotores Musicales (APM). Aunque, por provincias, Madrid ocuparía la plata, tras los 132.529.397 euros en Barcelona y con Málaga de bronce, con 24.491.751 euros.

Pero ninguna otra comunidad cuenta con un triunfo como el del WiZink, como atestigua la prestigiosa revista sectorial Pollstar. El recinto programó el pasado año 124 shows, con directos estelares de Duki, Björk, Romeo Santos, Roger Waters, Aitana, Raphael o Manuel Carrasco, el artista nacional que más espectadores congregó en España, con 365.652 en 28 actuaciones. Y ya juega en las grandes ligas. Así, el WiZink se coronó como el segundo espacio de Europa en venta de entradas y el cuarto del planeta, con 1.200.000. Por delante, sólo el Madison Square Garden neoyorquino (1.985.832), el Movistar Arena de Buenos Aires (1.451.096) y el O2 londinense (1.264.882)

Frente a esa explosión de cifras, alguna falla. Los festivales multitudinarios son la osamenta donde aún pincha la capital. El pasado Dcode fue cancelado, después de que Lewis Capaldi, cabeza de cartel, se cayera; el Reggaeton Beach Festival se suspendió por falta de licencias, y el Primavera Sound, pese a reunir a cerca de 90.000 asistentes en 222 espectáculos, incluso con la anulación de la primera jornada, no ha repetido su incursión madrileña en 2024. Hasta el Mad Cool, orgullo castizo, pues defiende una cuarta posición en públi-



co, por detrás del Arenal Sound (Burriana), el Primavera (Barcelona) y el Viña Rock (Villarrobledo), arrastra problemas de movilidad y polémicas políticas en la concesión de licencias.

El panorama se remata con una referencia *gourmet*, las Noches del Botánico–segundo clasificado en la lista nacional de festivales de ciclo– y con la escalada de Ifema, con su trabazón de eventos temáticos, como Love the 20's o Kalorama, que aguantan entre las múltiples citas masivas de primer nivel que aguardan en este arranque del verano más musical.

- ▶ DAVID BISBAL. El almeriense continúa celebrando su 20 aniversario con *Tour Volaré* 2024, donde presenta su nuevo disco *Me siento vivo* y repasa su *hits* (23 de junio, WiZink Center).
- ▶ PURO LATINO MADRID FEST. Reggaeton en vena, con Justin Quiles, Omar Montes, Morad, Jhayco o Yandel (28-29 de junio, Ciudad del Rock).
- ▶ ENRIQUE BUNBURY. Tras amagar con la retirada por problemas en su garganta, el rockero, con nuevo disco, dará este único concierto en España, con el que ha colgado sold out (29 de junio, WiZink Center).
- ► MANUEL CARRASCO. Batió marcas de público el pasado año y ahora debuta en el templo blanco con su reciente trabajo, *Corazón y flecha* (29 de junio, Estadio Santiago Bernabéu).
- ►MANÁ. Tras seis años de vacío en nuestro país, la banda mexicana regresa en su gira mundial con dos recitales en la capital y sus populares temas (3-4 de julio, WiZink Center).
- ▶ LUIS MIGUEL. Otra estrella internacional que vuelve a España, desde su última visita en 2017 y cuatro años

de silencio, para agotar entradas en sus fechas madrileñas (6-7 de julio, Estadio Santiago Bernabéu).

- ▶ JUAN LUIS GUERRA. El legendario rey de la bachata comparece con repertorio nuevo en su *Entre Mar y Palmeras Tour,* de su segundo álbum en directo (9 julio, WiZink Center).
- ▶ RÍO BABEL. El festival más heterogéneo del estío, con Juanes, Andrés Calamaro, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Green Day o Delaporte (4-6 julio, Caja Mágica).
- ► MAD COOL. Dua Lipa, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Måneskin, The Killers, Avril Lavigne, Janelle Monáe, Tom Odell, Sum 41 o Michael Kiwanuka lideran el cartel de la séptima edición (10-13 julio, Iberdrola Music).
- ▶ METALLICA. Los iconos del metal prometen dos citas únicas, con *setlist* e invitados diferentes para cada noche: Mammoth WVH y Architects, en la primera, y Five Finger Death Punch e Ice Nine Kills, en la segunda (12 y 14 de julio, Cívitas Metropolitano).
- ▶ RICKY MARTIN. En 2023 actuó en el Starlite marbellí y esta vez, a petición de los fans, amplía fechas con sus *hits* en gira por escenarios españoles (17 de julio, WiZink Center).
- ► KAROL G. La colombiana ha hecho historia y ha arrasado con la ventas de las entradas, en cuatro noches que cerrarán su gira europea (20-23 de julio, Estadio Santiago Bernabéu).
- ▶ TRAVIS SCOTT. El rapero estadounidense nº1 de la Billboard añadió Madrid como alto en su *Circus Maximus World Tour,* con su aclamado *Utopia* (30-31 de julio, WiZinK Center).

#### LAS CALLES, DE RÉPIDE A HOY



Estéticamente sin competidores, señorial, clásica y de edificios espectaculares, Almagro es hoy el lugar donde todos quieren comprar su casa

# Lo más 'sexy' de Madrid, con un pasado muy variado

**VÍCTOR DE LA SERNA** MADRID

Si lo dice la mayor consultora inmobiliaria del mundo, Knight Frank, y lo recoge en un reportaje la revista Architectural Digest España, habrá que tomárselo en serio: la calle de Almagro es «donde están las casas más sexy de la capital», «donde todos quieren comprar su casa» y «estéticamente no tiene competidores: es clásica, señorial y sus edificios son espectaculares, el sueño europeo de muchos extranjeros que suspiran por techos altos y ascensores de rejilla». Almagro es uno de los inicios del ensanche decimonónico de Madrid hacia el norte que dio lugar al barrio de Chamberí: son apenas cinco manzanas a partir de Santa Bárbara-hoy, Alonso Martínez-flanqueadas por Génova a un lado y Santa Engracia al otro. Como fue la primera zona urbanizada de ese ensanche, ya estaba muy formado el conjunto de edificios cuando el cronista de la Villa, Pedro de Répide, desgranó hace un siglo las

descripciones de nuestras calles. De hecho, dedicó a Almagro más espacio y detalles que a la mayoría de las entonces nacientes calles de Chamberí. Y desde entonces, guerra civil de por medio, han sucedido muchas más cosas en ella.

Empezaba el cronista recordando los sucesivos y curiosos nombres que tuvo esa vía en sus inicios: «Entre Chamberí y la Castellana trazáronse unos paseos de nombres pintorescos cuando todavía no se había extendido la población por esta parte. Había el paseo del Huevo, que partía de la puerta de Santa Bárbara en ángulo agudo con el paseo de Santa Engracia; el paseo del Cisne, que ha conservado su poético nombre, y el paseo Novelesco, que luego se llamó del Obelisco

y ahora de Martínez Campos». (El paseo del Cisne hoy es Eduardo Dato).

Luego, proseguía Répide, el paseo del Huevo se convirtió en calle del General Winthuysen, héroe de la guerra de Independencia, y finalmente en la de Almagro, «en memoria de Diego de Almagro, manchego y amigo de Francisco Pizarro, a quien acompañó en la conquista de Perú». Y recordaba su posterior enfrentamiento con Pizarro, tras lo que fue preso y murió por garrote vil en 1538, y el hijo de Almagro y sus seguidores se vengaron matando a Pizarro en 1541, antes de que el rey enviase a tropas y Almagro el Mozo fuese decapitado en Cuzco. Así que de la pacífica villa manchega de Almagro, nada: la calle deriva su nombre de un famoso héroe que acabó ajusticiado.

(Interesante descripción la que hacía un liberal como Répide de los protagonistas de la conquista de América, «la epopeya de aquellos hombres singulares, que tenían de hidalgos y de facinerosos, de generosos y de rapaces, de civilizadores y de bárbaros»).

Esa calle, desde sus inicios ya urbanizada, fue muy elegante, y de ahí su envidiada situación actual. El cronista subrayaba que Almagro, «llena de hermosas construcciones particulares, es una de las más hermosas y aristocráticas calles de Madrid». Pero, como tantas veces en esta ciudad, tiene historias y edificios que la rodean y que completan esa imagen, o a veces contrastan con ella. Así, por Répide sabemos esto: «En 1846 se construyó a la derecha del paseo del Huevo el primer hipódromo que hubo en Madrid, en el que además de la gradería y los palcos había un pabellón destinado a café y un lugar para los músicos que tocaban durante las carreras de caballos, como se hace en las corridas de toros. No prosperó el hipódromo, y dos años más tarde su terreno y locales fueron adquiridos por una sociedad titulada La Juventud Vascongada, que daba allí bailes y otras fiestas al uso del País Vasco».

Como en todo Madrid, y particularmente en Chamberí, las calles elegantes están también pobladas de edificios, templos unos e instituciones caritativas otros, de la Iglesia Católica. Y nuestro cronista nos recuerda de Almagro: «En el número 3, pasado el solar donde estuvo el circo de Colón, en la plaza de Santa Bárbara, se halla el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, en un gran edificio construido expresamente para tal fin, y al que hace poco más de 30 años se trasladaron esas religiosas que, establecidas en Madrid desde 1851, habían permanecido primeramente en una modesta casa del paseo de Santa Engracia». Ahí sigue este histórico edificio de 1875, obra de Antonio Ruiz de Salces. En la calle más sexy de Madrid.

Un apunte final de Répide: «En el número 26 duplicado está el hotel en el que se encuentra instalado el Centro de Estudios Históricos. Este hotel fue una de las primeras construcciones particulares que se hicieron en esta vía, y era de los padres de don Francisco Silvela». La guerra, en este caso, cambió las cosas. El Centro se creó en 1910, como una más de las instituciones programadas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para el fomento y desarrollo de la cultura en una España que pretendía ponerse a la altura de Europa, siguiendo el programa de la Institución Libre de Enseñanza. Dirigido por Ramón Menéndez Pidal, al concluir la guerra civil española y dispersos en el exilio la mayor parte de sus directivos y componentes, fue desmantelado en 1939 y



Unos traseúntes cruzan la calle Almagro. JAVIER BARBANCHO

sus fondos pasaron al recién constituido Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Ay, la guerra. Nada más terminar se montó una comisaría provisional en Almagro, 26, en la que fue notorio el encarcelamiento de Felipe Sandoval, albañil, atracador, anarquista de la CNT, en la checa de Fomento al inicio de la Guerra Civil, que asesinó a múltiples personas al inicio de la contienda. Preso en Almagro en 1939, se suicidó allí el 9 de julio de 1936. Más pacíficamente, en el 26 de Almagro donde había estado el Centro de Estudios Históricos, Luis Gutiérrez Soto construyó uno de los primeros edificios con terrazas-jardín de Madrid, marcando el estilo que tanto cautiva hoy a la gente que quiere comprarse piso aquí.

Casas de lujo, bufetes de grandes abogados, sede de grandes empresas: la calle de Almagro de hoy se completa con buenos restaurantes —Narciso, El Deseo—diseñados para esa clientela. Y se oye mucho español con acentos iberoamericanos.



Centro comercial de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde Dabiz Muñoz había proyectado abrir el nuevo DiverXo. E. M.

**DIVERXO** CON UNA INVERSIÓN PREVISTA DE MÁS DE 12 MILLONES

# Dabiz Muñoz cancela su mudanza a La Finca

El chef no seguirá adelante con el proyecto de abrir su restaurante en Pozuelo de Alarcón. Una decisión «difícil pero necesaria»

#### MARÍA CANALES MADRID

Por ahora, DiverXo, el templo de Dabiz Muñoz con tres estrellas Michelin, seguirá en Madrid capital, y no se mudará a las afueras, como había anunciado el chef hace ahora justo dos años. El Mejor Cocinero del Mundo durante tres años consecutivos, según la lista internacional *The Best Chef Awards*, había adelantado que su aclamado restaurante dejaría los bajos del hotel NH

Eurobuilding de la capital, donde se ubica actualmente, para trasladarse a la exclusiva urbanización de La Finca, en la localidad de Pozuelo de Alarcón.

«El nuevo DiverXo estará en un bosque, tendrá 1.900 metros cuadrados construidos, frente a los 600 de ahora, y mantendrá los cubiertos actuales», confirmaba entonces el famoso chef a este periódico tras haber llegado a un acuerdo con el grupo de la familia García Cereceda, que iba a ser su socio para la construcción del nuevo espacio.

Este mismo año, Muñoz anunciaba que la fecha de la nueva apertura sería en 2025, tras una inversión total de entre 12 y 14 millones de euros. Din embargo, el cocinero comunicó ayer en sus redes sociales «no seguir adelante» con el proyecto, una decisión que califica de «difícil pero necesaria».

El empresario asegura que para que su nuevo DiverXo pueda existir, sea icónico y único, es necesario que sea un proyecto «sin ataduras, libre creativamente y sin límites». Pese a este paso atrás, Muñoz asegura a sus más de 1,4 millo-

nes de seguidores en Instagram que no pierde la esperanza para que su sueño se haga realidad y pueda mostrar la mejor versión de DiverXo. «Desde hoy estamos trabajando en nuevas opciones», ha explicado.

Tras la pandemia, el chef madrileño manifestó a su equipo más cercano que quería redefinir el con-

cepto del restaurante y que necesitaba cambios, tras una época en la que, admitía, no estaba disfrutando con lo que hacía. «Quiero hacer el proyecto que me permita ilusio-

narme con montar el mejor restaurante de la historia». Todo parece indicar que aún tendrá que esperar un poco más tras su sorprendente anuncio en su perfil de Instagram, que reproducimos a continuación:

«Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo Di-

#### «Es un sueño difícil, pero tengo la confianza de que lo conseguiremos»

verXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos. Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente, he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria. Y es que el nuevo DiverXO tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites, y solo así puede existir. Desde hoy, ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño y, aunque sé que es

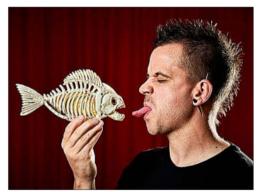

Retrato de Dabiz Muñoz. CARLOS GARCÍA POZO

un sueño difícil, tengo la confianza de que lo conseguiremos. Ahora más que nunca, lo mejor está por llegar, ¡todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión!».

#### **ESPECIAL 66 ANIVERSARIO**

# EL FUTURO DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA

#### Y además

- Cómo reflotar una inversión que no despega: **"Es un esfuerzo colectivo del país"**
- •¿Es el momento de adquirir una vivienda? Compre si puede, invierta si quiere
- Los gestores españoles que vencen al Ibex... a base de bancos

Domingo 23 con **EL**MUNDO



Proyecta tu economía



#### **DOS INTERPRETACIONES** PARA EL RECUERDO

#### POR **LUIS MARTÍNEZ**

#### MEMORY

DIR: MICHEL FRANCO

INT: JESSICA CHASTAIN, PETER SARSGAARD, MERRITT WEVER, BROOKE TIMBER **DURACIÓN:** 103 MINUTOS NACIONALIDAD: MÉXICO

Somos, que diría Borges, ese quimérico museo de formas inconstantes. Somos, en efecto, nuestra memoria. Y de ello está tan convenido Michel Franco que dedica su último trabajo, Memory, a refutar cualquier otra alternativa. De hecho, el punto de partida de la película vorazmente interpretada tanto por Jessica Chastain como por Peter Sarsgaard es la posibilidad de dos seres desmemoriados. La primera quiere olvidar un pasado de abusos que le duele hasta más allá de la desesperación y el segundo simplemente es devorado por la enfermedad de la demencia. En el que es su segundo trabajo en inglés tras Chronic (2015), el director hace girar todo, de esta forma, alrededor de los recuerdos que hieren y de los

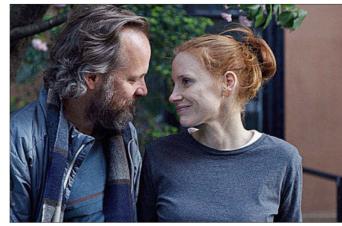

Peter Sarsgaard y Jessica Chastain en 'Memory'.

recuerdos que, llegado el caso, pueden llegar a curar.

De nuevo, el director de Después de Lucía, Nuevo orden o Sundown compone su película desde la parte de atrás de la pantalla. Todo lo que sucede ante la vista del espectador apenas son señales por descifrar de un enigma extraño que todo lo determina, todo lo infecta, todo lo puede. No se trata tanto de recomponer las piezas de un puzle como de dejarse arrastrar por una premonición por fuerza fatal. El ambiente enrarecido, el ligero olor a podrido y la atmósfera que escuece los ojos acaban por dibujar un escenario ciertamente sugerente. Y hasta magnético. Muy del director.

Sin embargo, justo es reconocerlo, esta vez no todas las piezas encajan como deberían. Michel Franco, que siempre construye sus guiones desde la visceralidad de la imagen, que no de la palabra, recurre como pocas veces antes a la sorpresa impostada, al shock por el simple placer de lo alarmante y a eso tan acomodaticio del espanto porque sí. Y todo ello para hacer llegar la narración donde por si sola quizá no alcanza.

El trabajo de una imperial Jessica Chastain dignifica cada segundo de la película.

La tendencia del director por el tremendismo termina por empañar parte del resultado.

#### **CINES**

#### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

Animal/Humano 16.15 22.00

AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java, 2. Tifno enta de entradas: www.ticketea.com

Del revés 2 (Inside Out 2) 22.15

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229 Venta de entradas: capitolgranvia.com. Bad Boys: Ride or Die 22.00

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tlfno

3691125. nta de entradas: 913691125. nados a vivir 22.00

CINE IBERIA Plaza Cibeles 2. Tlfno: 915954800. Venta de entradas: 915954800. Profundo carmesí 19.00

**CINES CALLAO** Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas Bad Boys: Ride or Die 18.00 22.20

16.00 20.20

CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00 20.00 22.00

| Venta de entradas: 902221622 y pillalas.com. |          |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|
| Back to Black                                | 22.20 -  |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 16.00    | 17.00 - | 18.10   | 19.00   | 20.20 |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 21.30    | 22.30 - |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Descansa en paz                              | 16.00    | 18.00 - | 20.00 - | 22.00 - |       |  |  |  |  |  |
| Furiosa: De la saga                          | 21.45    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Hasta el fin del mundo                       | 16.00    | 17.40 - | 20.10   |         |       |  |  |  |  |  |
| La casa                                      | 16.00    | 18.30   | 20.10   | 22.40   |       |  |  |  |  |  |
| La patria perdida                            | 17.50    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| La quimera                                   | 19.50    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Los indeseables                              | 16.00    | 18.05   | 20.10   | 22.15   |       |  |  |  |  |  |
| Los vigilantes                               | 22.45    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Nausicaä del Valle del Vie                   | ento20.3 | 80 -    |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Paradise is Burning                          | 16.00    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Rivales                                      | 18.05    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Segundo premio                               | 16.00    | 18.10   | 20.20   | 22.10   |       |  |  |  |  |  |
| Siempre nos quedará                          | 16.00    | 18.15   | 20.30 - | 22.25   |       |  |  |  |  |  |
| The Arctic Convoy                            | 16.00    |         |         |         |       |  |  |  |  |  |
| Vidas perfectas                              | 16.00    | 18 10 - | 20 10 - | 22.45   |       |  |  |  |  |  |

I**NES VERDI MADRID** Bravo Murillo 28. Tlfno: 14473930. enta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com

Back to Black 22.05 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.05 20.00 22.00 Hasta el fin del mundo 16.00 Hit Man. Asesino... 17.35 19.50 18.25 La última sesión de Freud 16.00 ° 20.00 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 Segundo premio 22.20 20.05

22.10

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. Amigos imaginarios 16.05 Bad Boys: Ride or Die 16.00 19.00 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.00 18.15 18.45 19.15 20.00 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 20.45 21.15 21.45 22.30 El reino del planeta... 21.30 Garfield: La película 18.35

15.50 22.20

CINESA LAS ROSAS 3D Avda, Guadalajara 2, Tlfno

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. Amigos imaginarios 16.10

ide or Die Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.15 21.45 22.30 Hit Man. Asesino.. 22.25

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tlfno

902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. 12.55 16.00 19.10 21.40

12.25 14.35 17.05 18.25 12.30 16.20 Bad Boys: Ride or Die 12.05 16.10 19.00 21.45 22.15 15.45 Civil War 12.00

Del revés 2 (Inside Out 2) 11.50 12.00 12.10 12.25 12.40 Del revés 2 (Inside Out 2) 14.20 14.30 14.40 15.45 16.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.15 16.35 16.45 17.00 17.25 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.00 18.15 18.35 18.45 19.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.15 19.35 19.55 20.10 20.25 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.45 21.15 21.45 22.30 Descansa en paz 12.35 16.15 18.45 21.30 Furiosa: De la saga... 11.55 18.40 21.55 Garfield: La película 12.00 14.30 17.35 Haikyu!! La batalla 12.30 Hit Man. Ase 12.35 17.00 19.45 21.30 22.30 Los indeseables 12.50 16.20 19.00 22.35 Los vigilantes 12.45 16.30 19.00 21.00 Nausicaä del Valle del Viento12.10 15.00 19.35 22.20 17.00 21.25 21.15

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tifno 902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

20.35 22.45 12.10 15.00 15.45 17.45 Bad Boys: Ride or Die 12.00 16.00 19.00 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 12.00 12.10 12.20 12.30 13.15
Del revés 2 (Inside Out 2) 14.20 14.35 14.50 15.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.15 16.45 17.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.10 17.30 18.00 18.15 18.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.45 19.15 19.40 20.00 20.30 

12.15 16.25 19.40 22.05

12.20 14.40 16.05 17.05 Haikyu!! La batalla... 12.10 14.45 22.15 Lassie (Una nueva aventura)12.10 12.05 16.50 19.25 22.00 12.10 16.20 18.50 21.30 Nausicaä del Valle del Viento18.05 12.05 19.25 22.15

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno

902333231. /enta de entradas: 902333231 y cinesa.es Amigos imaginarios 16.05 
 Bad Boys: Ride or Die
 16.00
 19.00
 21.40

 Del revés 2 (Inside Out 2)
 15.45
 16.15
 16.45
 17.15
 17.30
 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.15 21.45 22.30 22.05 19.45 22.10 22.15 18.35

CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 136

 
 Amigos imaginarios
 15.45

 Bad Boys: Ride or Die
 19.00
 22.00
 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.30 18.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.15 21.45 22.30 Hit Man. Asesino... 22.15 17.15 20.30

**CINETECA** Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903. Venta de entradas: www.entradas.com.

CineZeta: jóvenes programando 19.00 Oasis: Supersonic 20.00

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4. Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com

19.15 17.00

CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4. Tlfno: 910524380. Venta de entradas: 910524380 y rese

Alumbramiento 17.30 19.30 Bad Boys: Ride or Die 21.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.30 18.20 19.30 20.10 22.00 Hit Man. Asesino.. 17.00 19.15 21.30 La última sesión de Freud 16.55 21.00 19.30 21.35 19.30 21.30

17.30 19.00 21.30

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 - 17.00 - 18.15 - 20.30 - 21.30 -16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30 -Ex Maridos 18.15 22.30 Segundo premio 22.30 17.00 - 19.00 16.10 - 20.20

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hielo, Silvano 77. Tlfno: 914061785.

| Amigos imaginarios         | 12.00   | 16.00 | 18.15   |         |         |
|----------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Back to Black              | 21.40   |       |         |         |         |
| Bad Boys: Ride or Die      | 17.30   | 20.00 | 20.30   | 22.30   | 22.45   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 11.00   | 12.00 | 12.10   | 12.15   | 16.00   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.30   | 17.00 | 17.30   | 17.40   | 17.45   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 18.00   | 18.30 | 19.00   | 19.30   | 19.40   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 19.45   | 20.00 | 20.30   | 21.00   | 21.30   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 22.00   | 23.00 |         |         |         |
| Descansa en paz            | 20.30   | 22.30 |         |         |         |
| El cielo rojo              | 20.15   |       |         |         |         |
| El reino del planeta       | 16.45   | 19.45 | 22.40   |         |         |
| Furiosa: De la saga        | 17.00   | 22.00 |         |         |         |
| Garfield: La película      | 12.15   | 16.15 | 18.20   |         |         |
| La última sesión de Freud  | 15.45   | 18.00 |         |         |         |
| Los indeseables            | 16.15   | 18.25 | 20.35 - | 22.45 - |         |
| Los vigilantes             | 22.30   |       |         |         |         |
| Memory                     | 16.00   | 18.10 | 20.20 - | 21.50   | 22.30 - |
| Vidas perfectas            | 12.15   | 16.00 | 18.00   | 20.00   | 22.00   |
| Vidas perfectas            | 22.30 - |       |         |         |         |
|                            |         |       |         |         |         |

ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE Centro Co Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414.

| Amigos imaginarios         | 16.00   | 18.00 |       |       |       |
|----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Bad Boys: Ride or Die      | 17.00   | 19.30 | 22.00 |       |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00   | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 21.00   | 22.00 |       |       |       |
| El reino del planeta       | 22.00   |       |       |       |       |
| Furiosa: De la saga        | 19.00   |       |       |       |       |
| Garfield: La película      | 16.00   | 18.00 |       |       |       |
| Haikyu!! La batalla        | 17.00 - |       |       |       |       |
| Los vigilantes             | 20.00   | 22.00 |       |       |       |
| Respira                    | 20.00   | 22.00 |       |       |       |
| Sombras del pasado         | 16.00   | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |
| Vidas perfectas            | 16.00   | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |
|                            |         |       |       |       |       |

PALACIO DE LA PRENSA Pza. Callao 4. Tlfno: 902221622. adas: 902221622 y reserv

| Back to Black   | 16.30 <sup>-</sup>              |
|-----------------|---------------------------------|
| Descansa en paz | 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 - |
| Los vigilantes  | 22.30 -                         |
| Respira         | 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 - |
|                 |                                 |

PEQUEÑO CINE ESTUDIO Calle Magallanes, 1. Tifno

Venta de entradas: 914472920 Los buenos profesores 20.30

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tifno Venta de entradas: 902229122 v pillalas.com

16.00 18.00 20.00 22.00 21.40 El mal no existe 16.00 - 20.05 - 22.10 16.00 - 18.50 La última sesión de Freud 16.00 ° 18.10 ° 20.20 ° 22.30 ° Maria Montessori

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 16.05 18.15 20.15 22.15 mpre nos quedará... 16.00 - 19.45 - 22.00

**VERDI KIDS HD MADRID** Bravo Murillo 28. TIfno: 914473930. ou. entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com. Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00

YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tlfno: 902220922

| Venta de entradas: 9022                  | 20922              | y www   | .entrad | as.con  | ٦.    |
|------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|
| Amigos imaginarios                       | 15.30 -            |         |         |         |       |
| Back to Black                            | 19.15              |         |         |         |       |
| Bad Boys: Ride or Die                    | 12.10              | 17.10   | 19.35 - | 22.00 - |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2)               | 12.20              | 12.40   | 14.50   | 16.00 - | 17.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)               | 18.10              | 19.10   | 20.20 - | 21.20 - | 22.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)               | 23.30 -            |         |         |         |       |
| Descansa en paz                          | 16.25              | 21.00   | 23.10   |         |       |
| El reino del planeta                     | 16.15              |         |         |         |       |
| Ex Maridos                               | 15.50 <sup>-</sup> |         |         |         |       |
| Food for Profit                          | 13.00              |         |         |         |       |
| Furiosa: De la saga                      | 12.15              | 15.45   | 18.45   | 21.45   |       |
| Garfield: La película                    | 15.00 °            |         |         |         |       |
| Haikyu!! La batalla                      | 14.30              |         |         |         |       |
| Los indeseables                          | 12.30              | 18.00   | 20.15   | 22.35   |       |
| Los vigilantes                           | 15.50              | 23.00 - |         |         |       |
| Memory                                   | 12.35              | 17.45   | 20.05   | 22.20 - |       |
| Nausicaä del Valle del Viento12.00 18.30 |                    |         |         |         |       |
| Rivales                                  | 21.50              |         |         |         |       |
| Segundo premio                           | 12.05              |         |         |         |       |
| Vidas perfectas                          | 17.55              |         |         |         |       |

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda, Calderillas 1.

| Amigos imaginarios                 | 15.45 | 18.00 |       |       |       |  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Back to Black                      | 20.10 |       |       |       |       |  |
| Bad Boys: Ride or Die              | 17.00 | 18.15 | 19.25 | 20.50 | 22.10 |  |
| Bad Boys: Ride or Die              | 23.15 |       |       |       |       |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 15.45 | 16.00 | 16.20 | 17.00 | 17.15 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 17.20 | 17.50 | 18.10 | 18.30 | 19.10 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 19.40 | 19.55 | 20.10 | 20.20 | 20.40 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 21.20 | 21.50 | 22.00 | 22.30 | 22.50 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 23.30 |       |       |       |       |  |
| Descansa en paz                    | 18.25 | 20.35 | 22.45 |       |       |  |
| El exorcismo de                    | 16.00 |       |       |       |       |  |
| El reino del planeta               | 19.00 | 22.00 |       |       |       |  |
| Furiosa: De la saga                | 19.30 |       |       |       |       |  |
| Garfield: La película              | 16.50 |       |       |       |       |  |
| Los vigilantes                     | 20.10 | 22.15 |       |       |       |  |
| Nausicaä del Valle del Viento17.00 |       |       |       |       |       |  |
| Sombras del pasado                 | 22.35 |       |       |       |       |  |
| Tarot                              | 22.45 |       |       |       |       |  |
| Vidas perfectas                    | 16.10 |       |       |       |       |  |
|                                    |       |       |       |       |       |  |

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las s. Tlfno: 902220922. entradas: 902220922 y www.entradas.com

| Amigos imaginarios                 | 16.05 | 18.15 |         |       |       |  |
|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
| Back to Black                      | 16.30 |       |         |       |       |  |
| Bad Boys: Ride or Die              | 17.10 | 19.35 | 20.35   | 22.10 | 23.05 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 16.00 | 16.20 | 16.40   | 17.00 | 17.15 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 17.30 | 18.10 | 18.30 - | 18.50 | 19.10 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 19.40 | 20.00 | 20.20   | 20.40 | 21.00 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 21.20 | 21.50 | 22.30   | 23.10 | 23.30 |  |
| Descansa en paz                    | 19.00 | 21.10 | 23.20   |       |       |  |
| El reino del planeta               | 16.55 | 22.00 |         |       |       |  |
| Furiosa: De la saga                | 19.05 |       |         |       |       |  |
| Garfield: La película              | 16.15 | 18.25 |         |       |       |  |
| Haikyu!! La batalla                | 15.40 |       |         |       |       |  |
| Los vigilantes                     | 20.25 | 22.35 |         |       |       |  |
| Nausicaä del Valle del Viento19.45 |       |       |         |       |       |  |
| Respira                            | 22.15 |       |         |       |       |  |
| Sombras del pasado                 | 22.45 |       |         |       |       |  |
| Tarot                              | 22.50 |       |         |       |       |  |
| Vidas perfectas                    | 17.05 |       |         |       |       |  |

-: V.O.S.E. \*: 3D

granmadrid@elmundo.es

LA LEY DE LA CALLE

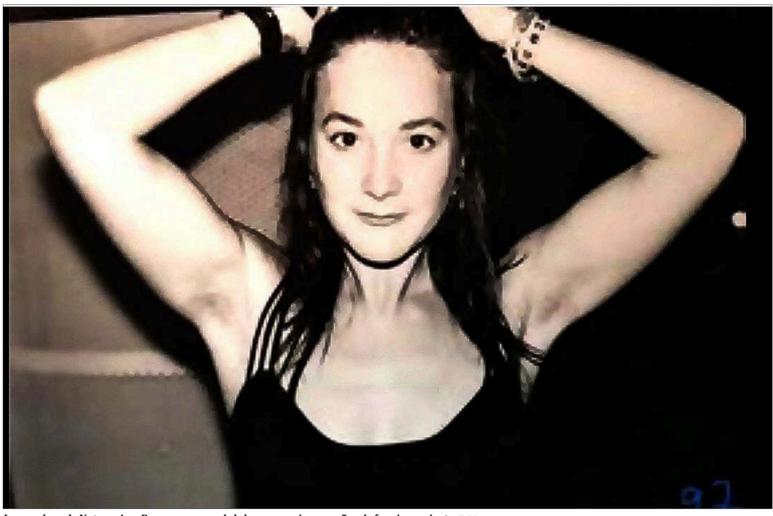

 $\textit{La creadora de Nature, Ana Bueno, posa en el club, en sus primeros años de funcionamiento. \textit{E. M.} \\$ 

**DISCOTECAS** AÑOS 90

# El Nature y la cultura de salir los jueves

El club de Amaniel se convirtió en un referente del circuito de electrónica 'underground', donde no faltaban los famosos

Una discoteca representativa de tiempos pasados que no volverán es el Nature, que en su primera etapa estuvo en la calle Amaniel, 13, muy cerca de la Plaza de las Comendadoras (plaza y convento construidos a principios del siglo XVIII). Abría solo los jueves y la música electrónica que ahí sonaba, además del ambiente, eran particularmente atractivos para muchas personas, maduras y jóvenes, famosas y anónimas. El Nature fue un referente de lo que sería el moderneo noctámbulo de los años 90 en Madrid. Se trata de un lugar que permanece para muchos en el recuerdo, que nutre de nostalgia parte del imaginario colectivo de la capital.

Hablo con Ana Bueno, creadora del Nature, sobre los orígenes de su proyecto. «En los primeros años 90 viajaba mogollón y veía que, tanto en Londres, como en Nueva York, había unos movimientos de gente que no veía en Madrid. Y gracias al dueño de la agencia de viajes para la que yo trabajaba como guía turística, conseguí una sala que él alquilaba en la calle Amaniel. Agarramos mi amiga Charquis y yo, y el que era mi pareja, y ahí empecé. Antes había en el local un after de Cristian Varela. Ahí hicimos el Midday, que era un áfter, y luego montamos Nature. El Midday empezó en abril del 95, y el 21 de junio abrimos el Nature».

Pregunto a Ana por qué abría solo los jueves. «Porque me encantaban los jueves», responde. «Tuviera o no garito, los jueves siempre me arregla-

ba. Y, luego, muchos estudiantes no iban a clase los viernes. No por nuestra culpa, pero sí es cierto que para muchos ir al Nature los jueves era como un ritual». El hecho de que abriese solo los jueves hacía al Nature más underground. «Dámaso y Charlietown hacían los visuales. Había discos que todavía no habían salido y eran primicias. El Dj más representativo del local fue Ángel Nature, que creó la imagen corporativa y el logo de Nature. Murió hace unos años. Lo que él hacía, nunca caduca. Recuerdo que cuando la pista no se movía siempre ponía Sex Machine, de James Brown. ¡Esa canción es una máquina de hacer bailar!».

En esos años hubo una efervescencia de nuevas discotecas de electrónica en Madrid. Nature no pertenecía a la cultura del bacalao, de origen valenciano, sino que formaba parte de lo

#### IÑAKI DOMÍNGUEZ

que podríamos llamar la escena rave, que se nutre de la música electrónica post-disco de Estados Unidos y eclosiona en Manchester a finales de los 80. Ana Bueno: «Yo iba a Bali Hai, en calle Flor Alta, 8. Surgió un poco antes y era una pasada. Tuve problemas para abrir Nature, ¡porque yo quería ir al Bali Hai! Para mí los clubs de referencia eran el Bali Hai, el Agapo [en Madera, 22]. Lo llevaban los dueños del Festimad, que hoy siguen en activo».

Como ya hemos visto, al Nature iba todo tipo de gente, también gente conocida. Personalmente vi ahí a Antonio Resines, a Quique San Francisco, Alaska y Mario Vaquerizo, gente de CPV, a Amenábar... «Iba mucha gente», me comenta Ana, «lo que pasa es que yo nunca he sido aduladora de la gente por ser famosa. De hecho, a alguno muy famoso lo he sacado yo de mi barra. Había famosos que cogían la copa y se piraban sin pagar. Yo les decía: '¡Perdona! Paga la copita...'. Y me decían: 'Si te voy a hacer publicidad'. Y yo: '¡Pero si eres tú el que hablas de mí!'. Nuestro nombre aparecía en las revistas underground. Una de ellas se convertiría luego en Neo2 Magazine».

En el año 2000, Nature tuvo que abandonar Amaniel, 13 para irse a la sala Changó, en Chamberí. «En un momento dado, prohibieron los *after* y seguí con un restaurante en calle Espíritu Santo, Delatierra [lo que es ahora el Ojalá]. En 2002 empezamos en la sala Changó y tuve que dejarla algún tiempo después. En un momento dado, dejé el tema de los clubs, porque la

noche no es lo que era. Además, tuve que centrarme en asuntos familiares. Más adelante quise volver y me dijeron que o ponía reguetón o similares o no iba a hacer dinero. Y me negué a ponerlo. Yo nunca he ido detrás del dinero, el dinero tiene que venir detrás de mí por un trabajo bien hecho».

Continúa: «Jamás he hecho nada de esto por dinero, pero el dinero me ha venido. Hoy todo se ha vuelto muy comercial. Yo soy de *breaks*. Hay muchos estilos musicales que no pasan por las discotecas de hoy en día porque no hay una masa que los consuma». En este sentido, el primer Nature era muy ecléctico musicalmente, aunque sonaba siempre electrónica; tocando varios palos. Como me comenta un informante anónimo: «Personalmente, nunca olvidaré, cómo al cierre ponían *Spacelab* (1978), tema de Kraftwerk de aire cósmico-retrofuturista».

No corremos el riesgo de equivocarnos si decimos que ese primer Nature de Amaniel —que operó durante la segunda mitad de los 90—, y la escena de la que formaba parte, nunca volverán, sobre todo por la calidad de la música y el ambiente. Habrá que ver si generaciones futuras son capaces de inventar un movimiento siquiera remotamente similar. Dicho esto, Ana Bueno todavía tiene esperanza: «Nunca se sabe. Quizá todavía pueda aportar algo al nuevo *underground*».

**Iñaki Domínguez** es sociólogo y autor, entre otros, de *Macarras interseculares* 

# EL CORREO DE BURGOS 450 EN 1919 EN 191



Sábado 22 de Junio de 2024. Número: 8.929. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Ayala rescata a Acitores de la reprobación y veta el control de los inmigrantes

Los votos del PP salvan al vicealcalde de la condena que pretendía el PSOE por sus declaraciones «racistas y xenófobas» • Burgos Río regresa al cajón porque PP y Vox se niegan a su difusión pública

#### Lacontratación rural primará el empleo en los pueblos con menos vecinos

BURGO

Las ayudas a la contratación rural impulsadas por la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia primarán en su nueva convocatoria, correspondiente a 2024, los empleos generados en pueblos con menos de 250 habitantes. Pág. 7

#### Elías Gutiérrez da paso a Pilar Olalla al frente del Colegio de Procuradores

La reprobación del vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox), por sus declaraciones «racistas y xenófobas» por promover una serie de medidas contra el empadronamiento ilegal de inmigrantes no ha salido adelante en el Pleno como pretendía el grupo municipal socialista. Los votos de los concejales de PP y Vox han parado el golpe, pero no han frenado el debate que pone de manifiesto que hay dos posturas diferenciadas en la coalición del Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos. Desde el partido de Cristina Ayala se ha repetido en varias ocasiones la siguiente afirmación, en palabras de la portavoz municipal, Andrea Ballesteros (PP): «Ninguna de esas pretendidas medidas se ha plasmado en orden, instrucción o recomendación alguna. Con lo cual, no sé dónde está la duda a este respecto». También hubo cruce de declaraciones a propósito del fallido de Burgos Río en un pleno a primerísima hora de la mañana que se saldó con el veto del bipartito de PP y





Eudald Carbonell charla con dos de las investigadoras mientras excavan en un yacimiento. T. ALONSO

# Atapuerca busca el rastro de las poblaciones más antiguas de Europa

Estudian niveles de más de 1,4 millones de años en las excavaciones en Elefante y Fantasma / Es el único yacimiento que puede zanjar el debate

A falta de iniciar el grueso del trabajo en los 11 yacimientos que se abri-

rán en la 46 campaña de excavacio-

nes de Atapuerca, la avanzadilla ha

empezado la preparación de los yacimientos de Mirador, Elefante, parte más antigua de Gran Dolina y Cueva Fantasma. Este último, el yacimiento con la superficie más am-

plia y con una gran profundidad, será protagonista, con permiso de los fósiles humanos que aparezcan de antecessor cuyo terreno vuelve a pisarse 30 años después. Págs. 2 y 3

La transición al frente de Atapuerca que arrancó hace ocho años Pág3

# Las monjas de Belorado plantan a Iceta sin temor a ser excomulgadas

Las diez religiosas firman un documento en el que persisten en su salida de la «iglesia conciliar»

#### BURGO

Las monjas de Belorado se reafirman en su «unánime e irreversible posición». Así lo han indicado al expirar el plazo dado por el Arzobispado de Burgos para su comparecencia ante el Tribunal Eclesiástico. No será hasta este sábado cuan-

do la Diócesis se pronuncie sobre el desafío cismático de las religiosas. En la práctica, la actitud de las mojas da a entender que les trae sin cuidado la amenaza de la excomunión que pende sobre ellas por su cisma porque ellas mismas dediden apartarse de la iglesia católica. Pág. 9

#### INNOVACIÓN



Los vehículos de la Hiperbaric Challenge, listos para el desafío

Página :

#### **ATAPUERCA** INICIO CAMPAÑA DE EXCAVACIONES



# Tras el rastro de las ocupaciones más antiguas de Europa en Atapuerca

• Estudian niveles de más de 1,4 millones de años en Elefante y Fantasma • «Hay debate entre ocupación discontinua y continua y nadie más tiene secuencia para debatir», explican

#### MARTA CASADO BURGOS

A falta de iniciar el grueso del trabajo en los 11 yacimientos que se abrirán en la 46 campaña de excavaciones de Atapuerca, la avanzadilla ha empezado el trabajo de preparación de los yacimientos de Mirador, Elefante, parte más antigua de Gran Dolina y Cueva Fantasma. Este último, el yacimiento con la superficie más amplia y con una gran profundidad,será protagonista, con permiso de los fósiles humanos que aparezcan en Homo antecessor cuyo terreno vuelve a pisarse en superficie 30 años después de su descubrimiento. «Estamos ante una campaña muy prometedora», señalaban los codirectores en lo que supone ya un arranque de actividad científica que acercará a 300 investigadores en las próximas tres quincenas.

Cueva Fantasma es una gran superficie de excavación que, además, tiene una gran profundidad y muchas entradas de aporte de material alrededores que podrían ser en sí nuevos espacios de trabajo. Aunque ahora buscan en la parte más profunda del yacimiento y aportar datos fiables del gran debate de las primeras ocupaciones humanas en el continente europeo. «Iniciamos ahora un sondeo para los próximos cuatro o cinco años que nos permitirán saber qué son los sedimentos muy antiguos que hay bajo el conglomerado de restos de Fantasma», explicó el codirector de las excavaciones de Atapuerca, Eudald Carbonell.

El objetivo es analizar y trabajar bien las zonas con antigüedades superiores a 1,4 millones de años. Estas están en la parte baja de Sima del Elefante, donde las dudas sobre las dataciones han vuelto a retrasar la publicación sobre *Pink*, la cara del primer europeo que apareció en 2022. «La humedad del yacimiento de Elefante ha generado muchas dudas y datos con-



 ${\it Trabajo\ minucioso\ para\ desentra\~nar\ los\ restos\ que\ esconde\ el\ yacimiento}.$ 

tradictorios entre los diferentes métodos de datación y estamos en esa discusión», explicó el codirector de las excavaciones de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro.

También los niveles más bajos de Cueva Fantasma alcanzan esas edades tan antiguas en torno a 1,4 y 1,8 millones de años aunque ahora se excavan en extensión niveles de época neandertal. Este espacio tiene 18 metros de profundidad con sedimento fértil y será, junto con Elefante, la clave para definir la población más remota de Atapuerca y, por tanto, del continente europeo. «El debate está ahora en la discontinuidad de ocupación en Europa en estás épocas tan antiguas, nosotros creemos que hay una ocupación continua, tenemos restos de 1,4, y 1,2 millones de años, y tenemos secuencia por debajo para debatir, algo que nadie tiene», especificó Carbonell.

#### PINTURAS RUPESTRES

Otro de los niveles de interés donde ha empezado ya el trabajo de limpieza es el complejo de Mirador. Situado en la parte más alta del yacimiento se inició un sondeo hace 20 años que se tuvo que paralizar por seguridad. Se optó por dos accesos



La mayor parte de los trabajos en este momento son para aconcidionar los yacimientos para la llegada los excavadores, pero en algunos puntos se está ya trabajando. TOMÁS ALONSO

partes. El denominado Titanic, parece la proa de un barco, podría contener restos de lo más antiguo de Gran Dolina. Es decir, entre TD-4 y TD-6 el nivel de *Antecessor* con el que auguran «una campaña prometedora».

En estos días un reducido grupo prepara y limpia los espacios de trabajo y se empieza a calibrar los sistemas digitales de gestión de la excavación pero también los logísticos. Mientras se espera hasta el 1 de julio para arrancar con todas las superficies de trabajo abiertas. Esperan hasta julio el yacimiento de Galería, el supermercado de los preneandertales de la Sierra de Atapuerca puesto que acudían allí a carroñear animales atrapados en la cavidad.

También en julio arrancarán los trabajos en el complejo de Cueva Mayor: Portalón con restos de la Edad del Bronce y del Neolítico de «los primeros agricultores», la búsqueda «con muchas posibilidades de conocer la época neandertal» y la Sima de los Huesos que a los trabajos geológicos y de formación de la cueva y el rastro del acceso en la Sala de los Cíclopes se une, con especial intensidad, la extracción de fósiles humanos preneandertales. Ya son más de 7.000 los que se han alcanzado y «siempre excavamos fósiles humanos», añadía el codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

Pero esta es la campaña de Antecessor. El equipo no llegará hasta julio. Será un grupo de expertos en la excavación que ya han trabajado materiales de la especie, que cumple 30 años con el horizonte de ampliar la colección. «Volvemos a TD-6 con la posibilidad de encontrar más restos y con la seguridad de que este año arranca la segunda etapa de hallazgos que nos permitirá conocer mejor a antecessor», destacó Bermúdez de Castro durante la presentación del inicio de los trabajos de la 46 Campaña de Excavación de los Yacimientos de



Santonja acompañó a los tres codirectores en la comparecencia de inicio de los trabajos en Atapuerca. T. ALONSO

# La transición de Atapuerca que arrancó hace ocho años

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, a Carbonell y Bermúdez de Castro: «Tenéis que seguir aquí, es vuestra vida»

#### M. CASADO BURGOS

En la 46 campaña de excavaciones de los Yacimientos de Atapuerca volverá *Homo antecessor* con toda la fuerza, pero se van quienes esculpieron su nombre en una servilleta hace casi 30 años. Para Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro es la última campaña al frente de la dirección de los trabajos de campo. «Nosotros nos vamos, pero queda un buen número de personas con mucha experiencia que saben de lo que hablan, lo que tienen aquí y todo seguirá funcionando igual», remarcó al respecto José María Bermúdez de Castro.

Recuerdan los codirectores que «la transición arrancó hace ocho años, llevamos tiempo preparándolo no es cosa de un día para otro, las personas que nos sucederán llevan tiempo al frente de la excavación y saben lo que hay que hacer porque esto es

una carrera de relevos».

Algo que no puso en duda el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, quien recordó a los codirectores que, a pesar de su jubilación, deben seguir vinculados «en la manera que queráis» al proyecto. «Mi intención es que sigáis, vosotros tenéis que seguir aquí, esto es vuestra vida», remarcó. Recordó a ambos codirectores que en el edificio Emiliano Aguirre, que se levanta frente a la sede de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros, «tendréis dos despachos». El consejero volvió a reconocer el sistema de trabajo desarrollado en torno a los yacimientos de Atapuerca a nivel operativo durante la excavación, a nivel científico pero también en el ámbito de la divulgación y la explotación turística. «Estos 25 años de trabajo son una linea que nosotros en la consejería queremos trasladar a otras zonas como Siega Verde o las Médulas dejando a los investigadores que saben que lideren el proyecto y respetándolo sacándolo de la bulla política».

La Junta de Castilla y León financia las excavaciones con una dotación de 160.000 euros a través de la Fundación Atapuerca y la Universidad de Burgos. Precisamente esta última formará parte importante del 25 aniversario de la Fundación Atapuerca al convertirse en sede de un simposio de Anatomical Record. «Los editores de la revista norteamericana más antigua de anatomía vendrán aquí a Burgos para presentar un monográfico especial sobre la Sima», señaló Juan Luis Arsuaga. Un evento en el que también se reconocerá la labor científica y divulgativa de los tres codirectores de Atapuerca a finales de julio.



a cada lado de la cueva. «Estamos

convencidos que es una entrada a

También abordan los trabajos en la parte baja de Gran Dolina, donde exploran la base del yacimiento con un millón de años de edad. El mismo equipo que también aborda parte del yacimiento de Penal. Ubicado al otro lado de la Trinchera del Ferrocarril rente a Gran Dolina se ha dividido en dos



# Ayala rescata a Acitores de la reprobación, pero afirma que no perseguirá a los inmigrantes

Los votos del Partido Popular salvan al vicealcalde de la condena que pretendía el PSOE por sus declaraciones «racistas y xenófobas» / Unanimidad de los grupos para desarrollar nuevo suelo industrial

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La reprobación del vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox), por sus declaraciones «racistas y xenófobas» por promover una serie de medidas contra el empadronamiento ilegal de inmigrantes no ha salido adelante en el Pleno como pretendía el grupo municipal socialista.

Los votos de los concejales de PP y Vox han parado el golpe, pero no han frenado el debate que pone de manifiesto que hay dos posturas diferenciadas en la coalición del Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos. Desde el partido de Cristina Ayala se ha repetido en varias ocasiones la siguiente afirmación, en palabras de la portavoz municipal, Andrea Ballesteros (PP): «Ninguna de esas pretendidas medidas se ha plasmado en orden, instrucción o recomendación alguna. Con lo cual, no sé dónde está la duda a este respecto».

De esta manera, los populares han querido alejar las sospechas del PSOE sobre si se trabaja en la línea propugnada por Vox, cuyo portavoz Martínez-Acitores, llegó a afirmar el pasado 5 de junio, que los inmigrantes se empadronaban sin residir en Burgos con la idea de percibir ayudas sociales. Aquellas declaraciones rápidamente recibieron la calificación de «xenófobas», pero es que la preocupación fue en aumento cuando el vicealcalde aseguró este pasado lunes que Vox «trabajaba en consonancia con el PP» en las medidas presentadas.

El aludido en esta cuestión, el concejal de la formación de Santiago Abascal, ha querido llevar el asunto al terreno personal, acusando a los socialistas de «querer echarle del Pleno». Por su parte, el PSOE, como ha asegurado Sonia Rodríguez, pretendía condenar sus palabras y, al menos, obtener «una disculpa o un reconcimiento del error por la precipitación de sus declaraciones», que se realizaron pocos días antes de las elecciones europeas.

Rodríguez ha recordado la preocupación que ha surgido con respecto a todo este asunto entre las asociaciones, la Coordinadora de Migraciones y el Consejo Municipal Sectorial de Migraciones, ante el anuncio de que la Policía Local realizaría visitas domiciliarias para comprobar los empadronamientos

Estas disculpas de Fernando Martínez-Acitores no han llegado en ningún momento y ha acusado de cobardía a los socialistas por ocultar el lunes, en la junta de portavoces, el sentido de la proposición en relación con la inmigración. «Pensaba que iban a debatir sobre las medidas pero lo que quieren es echarme del Ayuntamiento», ha afirmado, a la vez que ha dicho

que ya no considera «bienintencionados» a los concejales de la oposición, como ha pensado hasta ahora.

#### **ACCIONES LEGALES**

El vicealcalde ha negado que hablara de «raza» a la hora de plantear medidas contra los empadronamientos ilegales. «Yo he hablado de empadronamientos ilegales y de inmigración ilegal, ilegal», se ha reafirmado. A la vez, insiste en que el PSOE lo único que ha buscado es «sacar titulares para enfrentarnos y confortarnos».

El corporativo de Vox, visiblemente molesto con la situación, ha asegurado que no emprenderá acciones legales «por calumnias» contra el PSOE, aunque tiene «muchas presiones para hacerlo».

Rodríguez ha respondido a estas acusaciones, asegurando que han sido cuidadosos en su moción de condena y, por ello, en la proposición han recogido la literalidad de las palabras del concejal de Vox para evitar que les acuse de «mentir» o de malinterpretar su rueda de prensa.

La concejala socialista, que es abogada de Burgos Acoge, hizo referencia a que este jueves se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Refugiadas y ha hablado de una carta firmada por varias organizaciones ligadas a la iglesia católica en la que han trasladado su preocupación por todo este asunto. «El trabajo de años construyendo cultura de paz, se puede ver destruido por esas declaraciones», sostiene.

Desde el PP, Andrea Ballesteros, ha compartido con Vox el argumento de que el PSOE fue «opaco» y «poco valiente» al no reconocer el lunes que pretendían reprobar a Martínez-Acitores. Y en defensa de su compañero de Gobierno ha asegurado que el bipartito también podría reprobar a De la Rosa «por insultar, criticar al Gobierno municipal y vociferar».

Con respecto a las propuestas rea-



El concejal de Vox y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha sido uno de los protagonistas del Pleno por la petición de reprobación. TOMÁS ALONSO

# Una vecina de Calzadas que ha sufrido dos caídas en la zona afea al Ayuntamiento el estado de las baldosas

Manso anuncia una intervención integral en la calle ante la denuncia de esta ciudadana

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La intervención de una vecina de la calle Calzadas en el turno de preguntas del Pleno municipal de junio devolvió a la actualidad el estado de deterioro y abandono de una acera en pleno Camino de Santiago. Esta ciudadana expuso que ha sufrido dos caídas en la zona y ha tenido que pasar por intervenciones quirúrgicas por los daños padecidos.

Precisamente este periódico reco-

gía el pasado fin de semana el clamor de los comerciantes de Calzadas y Bernardas, hartos de que administración local y comunidades de propietarios miren para otro lado, después de una década demandando los arreglos.

Sus palabras han resultado providenciales a la vista de la respuesta dada por el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que ha dado la razón a la vecina que ha calificado de

«escombrera» la acera en cuestión.

Según el edil del Partido Popular, se ha reunido dos veces con el representante de la comunidad de propietarios para llegar a un entendimiento en relación con la realización de las obras. «El Ayuntamiento no puede solo afrontar las obras», ha dicho, porque como ha recordado es suelo privado de uso público. Si bien ha indicado que el interés del equipo de Gobierno es plantear una renovación

integral de la calle Calzadas que está deteriorada en su conjunto. «No es de recibo el estado general de esta calle», afirma. La idea de Manso es acometer la actuación en el tiempo más breve posible, ha asegurado.

Por su parte, esta vecina, le ha recordado que hace años ese tipo de mantenimiento en las aceras lo ha venido acometiendo el Ayuntamiento y no las comunidades de vecinos de la zona.

#### PLENO MUNICIPAL DE JUNIO SESIÓN EXTRAORDINARIA

lizadas por Vox, el grupo popular ha dejado claro que no apoyan las medidas y subrayan que si su socio las hubiera llevado a un Pleno municipal hubieran votado en contra. «Las competencias de Policía Local están bien tasadas y no le corresponde gestionar la inmigración irregular», añade Ballesteros, que ha remarcado que Burgos es una ciudad de convivencia «en la que estamos orgullosos de la multiculturalidad».

Ballesteros ha echado en falta que el PSOE no hablase más sobre inmigración, en lugar de centrarse solo en la condena a su compañero de Vox. Así, aseguró: «si hubieran traído propuestas, alternativas e iniciativas, las habríamos debatido convenientemente».

#### **CAE Y CONSORCIOS**

Por cierto, que otros asuntos de relevancia del Pleno ordinario de junio que ha venido precedido de otro extraordinario, a petición del PSOE, para hablar de Burgos Río, han sido los referidos a la aprobación de los instrumentos urbanísticos para dotar a la ciudad de nuevo suelo industrial y la disolución de los consorcios

En ambas cuestiones, se ha dejado de lado la lucha partidista y ambas han logrado la unanimidad de los corporativos. De esta manera, se aprueba inicialmente la modificación del PGOU para desarrollar terrenos de uso industrial y logístico entre Gamonal y Castañares, algo más de tres millones de metros cuadrados. Sobre la disolución de los consorcios Ayala firmará el acta notarial de disolución el próximo 10 de julio.

# Burgos Río regresa al cajón porque PP y Vox se niegan a su difusión pública

El PSOE devolvió a la actualidad el proyecto, pero no habrá exposición de los finalistas

#### N. ESCRIBANO BURGOS

«¿Por qué se niega este debate a la opinión pública? ¿Por qué se niega alos burgaleses conocer Burgos Río?». Esta es la pregunta que lanzaba Daniel Garabito, concejal socialista y anterior responsable municipal del área de Urbanismo, al inicio de un Pleno extraordinario madrugador comenzó a las 8.30 horas- que se desarrolló a instancias del PSOE para solicitar al bipartito que difunda públicamente el trabajo de los estudios finalistas.

Y la respuesta del equipo de Gobierno de PP y Vox ha sido sobre todo desde el ámbito político: «Daniel de la Rosa ya no es alcalde de esta ciudad y no puede decidir cuáles son las prioridades del actual bipartito». De esta manera, aunque ha habido intercambio de pareceres entre los portavoces de los grupos que han intervenido, el resultado final del Pleno es que los proyectos seguirán «secuestrados», en palabras del edil socialista.

Desde el punto de vista del concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, enseñar los paneles y las recreaciones de cómo quedaría la ciudad, según la propuesta ganadora, 'Las edades del agua', de Burgos & Garrido Arquitectos S.L.P. y Prointec



Juan Manuel Manso, T. ALONSO

S.A., «es engañar a los ciudadanos». Así, se ha referido a las infografías de una plaza del Cid con árboles y menos carriles de circulación para asegurar que «esas infografías son dibujos falsos que se aprenden en primero de Arquitectura o de Ingeniería Civil».

También se ha referido a lo que considera un despropósito de inversión, puesto que se plantea 39 millones de euros para hacer realidad el proyecto, ha criticado el concurso de proyectos desde su origen y ha acusado a los ganadores de no haber abordado las ideas desde la visión



Daniel Garabito. T. ALONSO

de la Confederación Hidrográfica del Duero por las limitaciones que existen para intervenir en las cercanías de los cauces.

Daniel Garabito, por su parte, ha contestado que este es el concurso más importante de proyectos que se ha realizado en la ciudad en los últimos 20 años y ha llamado «cobarde» al equipo de Gobierno por ocultarlo a la opinión pública. Con respecto al presupuesto que plantea el ganador, el ex concejal de Urbanismo ha recordado que las fases 1 y 2 están pensadas para desarrollarse con 10 millones de euros, tal y como

planteaba el pliego. Además, los proyectistas han ideado una tercera fase para el Burgos del futuro donde van otras serie de inversiones hasta los 39 millones.

#### «NO ES VICERRECTOR»

El debate Manso-Garabito se ha reproducido en otros momentos del Pleno, a la hora de defender sus posiciones contrarias al respecto del futuro desarrollo deportivo de los viejos terrenos donde se ubicaron los depósitos de la CLH, en las cercanías del Hospital del Rey.

Garabito le ha recordado al concejal del PP que ya no es vicerrector y, por tanto, su trabajo no es dotar de mejores instalaciones deportivas a la Universidad de Burgos sino a toda la ciudad bajo unos criterios objetivos y de necesidad de los distintos barrios. Así, el socialista ha explicado el voto en contra de su grupo a la modificación urbanística que impulsa el bipartito para construir dotaciones deportivas, como un nuevo campo de rugby, en esa parcela. Hay zonas de la ciudad con un déficit histórico de este tipo de equipamientos como San Cristóbal y en ningún caso Parralillos o el bulevar que tienen próximos los 80.000 metros cuadrados del complejo de San Amaro, ha concluido.





La calidad de los artistas y del trabajo que desarrollan se completa con «una de las carpas más hermosas del mundo».
FOTOS:
SANTI OTERO

#### BURGOS

Historia y apuesta de futuro se fusionan en el Circo Histórico Raluy. Con su carpa instalada en Burgos -en la carretera Poza, a la vera del IES Diego Marín Aguilera- hasta el 14 de julio, recala dispuesto a presumir de aquello que diferencia su propuesta bajo la dirección de Rosa Raluy, heredera de una saga familiar pegada a las artes circenses, en cuya historia brillan nombres míticos.

Fundado en 1986 por Carlos y Luis Raluy -que ya llevaban años en el sector, continuadores del afán de su padre, Luis, nacido en 1911, al que inculcó la vocación saltimbanqui su progenitor, Francisco-, este sueño convertido en realidad ha pasado a consolidarse como referente mundial.

Casi cuatro décadas después del salto mortal que supuso crear una empresa propia que llevara por bandera el apellido del clan, los reconocimientos se acumulan y las ganas de deslumbrar permanecen intactas. Lo consiguen, de hecho. Las bocas abiertas del público dan fe del éxito de su combinación del 'más difícil todavía' de siempre-que no falla-con tendencias artísticas contemporáneas que elevan el lustre de un producto final «con un fuerte compromiso social y cultural».

Pero, avisan, «para empezar a disfrutar de la magia del Circo Raluy no hace falta esperar a que los artistas salgan a la pista y comience la función». Y es que este proyecto único en Europa despliega en cada destino unas instalaciones «que albergan un valioso patrimonio adquirido y restaurado a lo largo de medio siglo».

Así, nada más traspasar la entrada al recinto comienza la diversión. Ca-

# Circo Raluy: Tradición e innovación se encuentran en la pista para emocionar

El elenco de artistas de Rosa Raluy presenta el espectáculo, 'Kirko', que explora las capacidades humanas de fuerza y habilidad

rrozas, carruajes y camiones originales de entre 1850 y 1950 crean un escenario magnífico, complementado por «una de las carpas más hermosas del mundo». El interior, decorado con materiales nobles como madera, bronce y terciopelo, junto con frescos pintados a mano, ofrece un entorno que evoca antiguos teatros europeos. Exposiciones de carteles, fotografías y material escénico de época completan la experiencia previa a que arranque el espectáculo.

Un aperitivo, pues, de excepción de lo que vendrá, pues las emociones desatadas nada más cruzar el umbral se disparan cuando la actividad toma la pista. De eso se encarga 'Kirko', el título en gira que ayer se estrenaba en Burgos y con el que Rosa Raluy aspira a repetir los éxitos cosechados por su primera propuesta, 'Vekante', merecedora en 2019 del Premio Zirkolica al mejor espectáculo de Cataluña, la tierra natal de la familia.

En 'Kirko' la directora explora las capacidades humanas de fuerza, habilidad y creatividad. Las transfor-



El circo permanece en Burgos hasta el 14 de julio.

ma para la ocasión en personajes de carne y hueso que guían al público a través de un espectáculo apasionante, plagado de actuaciones que incluyen acrobacias, malabarismos, equilibrismo y proezas aéreas con un fin compartido: deleitar a los presentes, tengan la edad que tengan. Una docena de artistas internacionales, destacados en su disciplina, lo hacen posible. La propia Rosa Raluy cautiva con su destreza como 'speed painter', de los malabares se encarga William Giribaldi y las carcajadas las arranca sin despeinarse el encorbatado clown interpretado por el italiano David Vassallo. Ashley Vargas pone la voz y los hermanos Marton protagonizan un mano a mano de equilibrio y fuerza. Los Saly y sus patines acrobáticos cosechan ovaciones, también protagonizan un número de lazos.

El apellido Raluy -con Kimberley y Jillian, la quinta generación de artistas- se deja notar en la pista de nuevo a golpe de pole aéreo y juegos icarios. Elena Safronova y Alyna Holota se encargan del baile y Jaume Vendrell, de la percusión.

Juntos, en suma, dibujan un mundo mágico que, por momentos, sube la tensión y, en general, adentra al que lo contempla en un emocionante viaje -de unos 120 minutos de duración- por el pasado, el presente y el futuro del circo. Ahí es nada.

El Circo Raluy abría ayer sus puertas hasta el 14 de julio, salvo los días 24 y 25 de junio, 8, 9 y 10 de julio. Las sesiones diarias

comienzan a las 19 horas y el precio de las entradas oscila entre 2,50 y 40 euros en función de la ubicación y la jornada elegida.



Carlos Gallo, presidente de Sodebur, ayer, en rueda de prensa. TOMÁS ALONSO

# Las ayudas a la contratación rural primarán el empleo en pueblos con menor población

La convocatoria de 2024 también valorará favorablemente que la persona destinataria del puesto sea mujer o tenga menos de 35 años

#### L. BRIONES BURGOS

Las ayudas a la contratación rural impulsadas por la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) primarán en su nueva convocatoria, correspondiente a 2024, los empleos generados en pueblos con menos de 250 habitantes.

Así lo anunciaba ayer el presidente de la entidad, Carlos Gallo, tras detallar que la cuantía total de esta línea de subvenciones se mantendrá en 400.000 euros, aunque a tenor de los resultados del año pasado «sabemos que se queda corta». En concreto, el objetivo de esta convocatoria es apoyar las nuevas contrataciones de personas desempleadas para un centro de trabajo ubicado en un núcleo de menos de 20.000 habitantes.

Para garantizar una distribución de las ayudas ajustada a las necesidades y los objetivos de la convocatoria, Sodebur optó por introducir criterios específicos de valoración, tales como el ya indicado, vinculado con el tamaño del municipio en el que se suscriba el contrato. Si se lleva a cabo en localidades con menos de 250 habitantes, la solicitud obtendrá dos puntos de los diez en juego.

Idéntica calificación supondrá que el alta se haya producido en los dos años previos a la solicitud de la ayuda. También se 'premiará' la contratación de menores de 35 años y mayores de 50. Que la empresa no haya percibido esta ayuda en 2023 o que la persona empleada sea mujer, parado de larga duración o tenga una discapacidad, también añadirá un punto a la nota.

La cuantía subvencionable para cada beneficiario particular oscilará entre 2.000 euros -para una jornada parcial de entre el 50% y el 75%- y los 4.000 euros en caso de jornada laboral completa. Aparte de estas bases, el consejo de administración de Sodebur dio luz verde a las de la convocatoria de 2024 para cubrir gastos de asentamiento en el medio rural. Estas ayudas persiguen aliviar el coste del establecimiento de nuevos pobladores en los pueblos de la provincia.

Gallo detalló que se ha dotado con 175.000 euros en total y subvenciona el 70% del coste durante el primer año con un máximo de 5.000 euros. Esta cifra se reduce a la mitad respecto a lo planteado inicialmente, pues la intención era alcanzar los 10.000 euros. No obstante, tras recibir las primeras solicitudes se ha constatado que el desembolso ronda más bien la cuantía marcada ahora y su ajuste en las propias bases, «con carácter retroactivo e incentivador», permitirá llegar a más beneficiarios.

La convocatoria tiene dos resoluciones parciales: una dirigida a los pobladores que se han instalado desde el 1 de enero del 2023 hasta el 2 de agosto de 2024 - que absorberá el 75% del presupuesto- y una segunda que busca precisamente estimular los asentamientos futuros, realizados a partir del 2 de agosto hasta que finalice el año. La concesión de las subvencionesse realizará por concurrencia competitiva y es obligatorio que el traslado implique movilidad geográfica.

Según destacan desde Sodebur, esta nueva línea incluye criterios de va-

loración específicos como una mayor ponderación a los municipios más pequeños, la distancia a los municipios de más de 20.000 habitantes, el que el poblador tome un negocio existente en el medio rural o que traslade su negocio actual al mismo. Además, se incluyen otros como los menores dependientes a cargo, la edad o el género del solicitante. «Esta convocatoria complementa los trabajos de captación de pobladores que se están realizando a través del programa Burgos Repuebla», subrayó Gallo.

Por otra parte, el organismo provincial dio cuenta de la resolución provisional de las subvenciones destinadas a los servicios empresariales que mejoran la calidad de vida en el medio rural. A este respecto, el presidente de Sodebur destacó que se han incrementado un 23% los fondos distribuidos entre las empresas, hasta los 300.000 euros, frente a los 244.000 de la convocatoria anterior. En total, se recibían 71 solicitudes, de las que 64 eran aceptadas. 202.000 euros iban a parar a sufragar gastos de prestación de servicio y 99.303 a inversiones.

También se aprobaron las bases de selección para la contratación de dos técnicos superiores en Sodebur para el fomento del desarrollo rural de la provincia, así como la constitución de una bolsa de empleo. «Estos puestos vienen a conformar la plantilla de la entidad para favorecer el desarrollo del Plan Estratégico Burgos Rural y los fondos Next Generation que gestiona la entidad», apostilló Gallo.

# La Policía tira del hilo de un correo anónimo y destapa una red narcos en Briviesca

Tras cazar a dos delincuentes en un intercambio de cocaína, se incautó un kilo que hubiera cundido para 2.500 dosis

#### BURGOS

Nuevo golpe contra la delincuencia que campa rampante por Briviesca. Si el jueves se conocía la detención de una violenta banda juvenil que hostigó de forma desmedida a los vecinos del municipio, ayer se desvelaron los frutos de una operación antidroga que ha permitido desmantelar una organización, liquidar un narcopiso y sacar de las calles 2.500 dosis de cocaína. Y todo gracias al aviso anónimo de un ciudadano que puso a la Policía Nacional sobre la pista de un grupo de narcos que operaba desde la capital burebana.

El chivatazo llegó en forma de correo electrónico anónimo. Así fue como se puso en marcha la Operación Alien, que se saldó con la detención de dos narcos en pleno intercambio de droga. Al mayorista y al camello briviescano les cazaron con un ladrillo de un kilo de 'farlopa'.

La Policía Nacional ha logrado desmantelar con esta operación lo que se considera el principal punto de suministro de cocaína en la comarca de La Bureba gracias al aviso anónimo que les llegó en febrero en el que se les ponía sobre la pista de la existencia y actividad de un narcopiso en Briviesca en el que había un continuo trasiego de personas para comprar y consumir droga.

Nada más iniciar las pesquisas, los investigadores del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional corroboraron que la información facilitada por el ciudadano anónimo era correcta y se puso en marcha la operación *Alien*.

Los agentes se centraron en el narcopiso y lograron identificar al camello, que usaba su propia vivienda para la venta al por menor, y siguieron sus pasos al detalle confirmando que este individuo estaba, efectivamente, traficando al menudeo con cocaína e incluso permitía a sus clientes consumir en el interior de su vivienda. Precisamente, el hecho de que su casa era también un fumadero o un lugar discreto para'ponerse' para los drogadictos que allí acudían dificultó de manera notable la obtención de indicios de criminalidad que permitieran finalizar con éxito la operación contra este traficante.

Una vez obtenidas las pruebas suficientes para poder demostrar el tráfico de drogas en el narcopiso, los investigadores elevaron un peldaño en la pirámide de la droga y continuaron investigando para identificar al proveedor del narco burebano y erradicar por com-

pleto la vía de suministro de cocaína en Briviesca.

Durante esta nueva fase, se constató que la cocaína llegaba a La Bureba desde el País Vasco, por lo que la prioridad policial pasó fue detectar e intervenir un movimiento de intercambio de droga del mayorista vasco al camello local.

El pasado 29 de mayo se detectó una cita entre de ambos individuos en Burgos capital. El receptor de la droga, el camello de Briviesca, acudió tomando muchas precauciones y medidas de contravigilancia. La Policía Nacional localizó al mayorista condiciendo un coche de alquiler con matrícula francesa, pero permitió que se reuniera con el burebano en un hotel a a las afueras de la ciudad.

Las circunstancias del encuentro llevaron al convencimiento por parte de los investigadores de que se había producido un posible intercambio de droga durante, pues las prevenciones tomadas por ambos individuos demostraban un claro patrón de entrega de sustancia estupefaciente. Así que decidieron intervenir. Primero identificaron a ambos y luego registraron in situ el vehículo francés, en el que localizaron un paquete oculto, con forma de ladrillo, que contenía casi un kilo de cocaína. En ese momento, los agentes procedieron a la detención de los dos narcos, acusados de un delito de tráfico de drogas.

La operación *Alien* constituye la quinta operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional de Burgos en los últimos dos meses. Cabe resaltar además que se ha logrado intervenir con éxito todo tipo de drogas.

La Policía Nacional subraya dos claves que diferencian esta operación de otras que ha llevado a cabo en la provincia y señala en primer lugar la dificultad de investigar este tipo de delitos en zonas rurales y núcleos urbanos reducidos, ya que la población se conoce entre sí y los narcotraficantes operan con la confianza de detectar si son controlados por las fuerzas del orden.

En segundo lugar, los integrantes de las unidades antidroga se congratulan de haber logrado satisfacer una demanda ciudadana, dando una rápida respuesta a un problema social, de salud y de seguridad pública en este caso en Briviesca.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos.

# Elías Gutiérrez da paso a Pilar Olalla al frente del Colegio de Procuradores

La nueva Junta de Gobierno, única candidatura, se constituirá el 28 de junio / El decano saliente fue distinguido en abril con la Cruz de San Raimundo de Peñafort

**DIEGO SANTAMARÍA BURGOS** El Colegio de Procuradores de Burgos encara una nueva etapa con la renovación parcial de su Junta de Gobierno, eminentemente femenina y con Pilar Olalla como decana. Su antecesor, Elías Gutiérrez, decidió no presentarse a la reelección y el equipo de Olalla, la única candidatura, tomará posesión de sus cargos el viernes 28 de junio. La puesta de largo oficial, coincidiendo con la festividad de Santa Ana, tendrá lugar el 26 de julio en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

De los 14 procuradores que componen la Junta, cinco son caras nuevas. Como secretaria entra, en sustitución de Carolina Aparicio (ahora vicedecana), Ana Manero. Por su parte, la también concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, ejercerá como vocal primera mientras que el segundo y tercer puesto recaen sobre Carmen Luz Álvarez y Claudia Villanueva. Cerrando el apartado de incorporaciones, Fernando Fierro se encargará de representar al partido judicial de Salas de los Infantes.

León (TSJCyL).



Pilar Olalla (primera por la izquierda), cuando se constituyó la anterior Junta de Gobierno. ISRAEL L. MURILLO

Olalla, vocal segunda en el anterior equipo de Gobierno, optó por situar a Ana Marta Ruiz como vicesecretaria y mantener a María Teresa Palacios como tesorera. También repiten, salvo en el caso de Fierro, los vocales de los partidos judiciales: Marcos María Arnaiz (Aranda de Duero), Concepción López (Briviesca), Teresa Alonso (Lerma), Juan Carlos Yela (Miranda de Ebro) y Antonio Infante (Villarcayo). Culmina así un ciclo de dos mandatos consecutivos con Gutiérrez como cabeza visible. El todavía decano se va con la satisfacción de haber sido condecorado, el pasado 17 de abril, con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Dicho reconocimiento fue concedido por el Ministerio de la Presidencia con motivo del aniversario de la Constitución Española.

Atrás quedan cuatro años de gestión sumamente complicados, a raíz de la pandemia y la consiguiente paralización de la actividad judicial, en los que los procuradores han defendido los intereses de la profesión a capa y espada. A lo largo de su segundo mandato, Gutiérrez ha centrado buena parte de sus esfuerzos en estrechar lazos con el Colegio de Abogados de Burgos. Por ejemplo, a la hora de reclamar la ansiada actualización de retribuciones del turno de oficio y el abono por los servicios prestados en tiempo y forma.

También se ha mostrado muy reivindicativa la Junta de Gobierno saliente en relación a las sucesivas huelgas de letrados y funcionarios de la Administración de Justicia que paralizaron la actividad en los tribunales en 2023. El bloqueo llegó hasta tal punto que, tal y como denunciaba el propio Gutiérrez hace justo un año, en torno al 80% de los procedimientos se encontraban en stand by. Ante esta tesitura, el Colegio burgalés se sumó, junto al resto de compañeros de la Comunidad, a la petición expresa del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) de un Pacto de Estado con el fin de revertir la situación.

# Los vehículos de la Hiperbaric Challenge ya calientan motores

La competición se celebra hoy entre el Castillo y la plaza de Alonso Martínez

#### BURGOS

Todo a punto para la decimoprimera edición de la Hiperbaric Challenge, la innovadora competición de coches de inercia que busca tejer nuevas alianzas entre el mundo empresarial y el sistema educativo promoviendo el desarrollo de vocaciones científico-técnicas de los jóvenes con el fin de potenciar su talento y creatividad. La cita, puntuable para la Copa de España de Deportes de Inercia, reunirá hoy a un centenar de alumnos de 3 y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Grado Me $dio\,y\,Superior, procedentes\,de\,ocho$ provincias, en una carrera que une el Castillo de Burgos con la plaza de Alonso Martínez

Los centros participantes en este desafío coincidieron ayer por la tarde en la presentación, ante un jurado de expertos en las instalaciones de Hiperbaric, de sus respectivos proyectos empresariales. De esta forma, defendieron en público la viabilidad de sus propuestas abordando aspectos clave como la gestión económica, el plan de marketing o la coordinación de los equipos.

El proyecto educativo, centrado en el diseño, construcción y el prototipo de un coche de inercia, se realiza conforme a los requerimientos que establece la Federación de Deportes de Inercia para este tipo de vehículos. El objetivo, a grandes rasgos, es aunar educación, deporte e ingeniería. Por otro lado, el programa también exige como requisito la elaboración de un proyecto global y un plan de viabilidad en el que los participantes abordan cuestiones técnicas y tecnológicas del proyecto.

Los alumnos participantes, de entre 13 y 17 años, provienen del colegio Niño Jesús (Burgos), San Va-



Los participantes presentaron ayer sus coches de inercia en las instalaciones de Hiperbaric. TOMÁS ALONSO

lero (Zaragoza), Punta Candieira, Fene (A Coruña), Esteve Terradas i Illa (Barcelona), Maristas (Ourense), Luis Vives (Leganés), Virgen de la Paloma (Madrid) y Bidebieta LHII (Vizcaya).

Como viene siendo habitual a la hora de poner en marcha este desafío, Hiperbaric ha proporcionado a los tutores y alumnos las herramientas necesarias para poder desarrollar el proyecto, a nivel formativo, con reuniones y mentorías. Desde un punto de vista logístico, también se les ha facilitado un kit básico consistente en la carrocería y la ruedas con neumáticos y llantas para cada uno de los equipos.

Los autos de inercia, que deben tener entre tres y cuatro ruedas y estar equipados con dirección y frenos y estar exentos propulsión. Sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos de la carrera es el propio recorrido, que incluye curvas rápidas, ciegas, chicanes y un tramo de empedrado irregular.

# Las monjas de Belorado plantan a Iceta y se reafirman su «irreversible posición»

Las diez religiosas citadas a comparecer ante el Tribunal Eclesiastivo han enviado un documento a Iceta, firmado por todas, en el que persisten en su salida voluntaria de la «iglesia

#### LAURA BRIONES BURGOS

Las monjas de Belorado se reafirman en su «unánime e irreversible posición». Así lo han indicado vía redes sociales horas antes de expirar el plazo alargado a la medianoche por el Arzobispado de Burgos para su comparecencia ante el Tribunal Eclesiástico. La Diócesis, por su parte, sí dejó acabar el plazo y no será hasta este sábado cuando se pronuncie sobre el desafío cismático de las religiosas. En la práctica, la actitud de las mojas da a entender que les trae sin cuidado la amenaza de la excomunión que pende sobre ellas por su cismática peripecia porque ellas mismas dediden apartarse de la iglesia católica.

La Diócesis quiso dar un margen para que recapacitasen y les otorgó un plazo para que pudiera comparecer ante el tribunal. El fin de esta cita era recabar la declaración personal de diez de las catorce religiosas que habitan el convento y constatar si cambiaban de parecer o si, por el contrario, persistían en el cisma iniciado el pasado 13 de mayo con la publicación del llamado Manifiesto Católico rubricado por la superiora, sor Isabel de la Trinidad, en el que reniegan de la «iglesia conciliar» y abrazan los postulados 'sedevacantistas' del que desde entonces es su obispo, Pablo de Rojas.

El comunicado publicado de manera simultánea en las cuentas de Instagram de la comunidad y de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, la organización de Rojas, no deja lugar a dudas. Las clarisas mantienen



A la hora del cierre de la sede arzobispal, las monjas no habían acudido a la cita. SANTI OTERO

su ruptura con la Iglesia católica y su pulso particular con Mario Iceta, el prelado burgalés. El texto mencionado cuestiona tanto la mano tendida de este, como la validez del propio Tribunal Eclesiástico al que están llamadas, pues, subrayan, se han separado de su «jurisdicción», no teniendo este la capacidad, a su juicio, «para imponer penas espirituales como lo es la farsa de la excomunión».

Recuerdan al respecto que el documento firmado el 8 de mayo y difundido cinco días después acreditaba su separación «libre y voluntaria, con unanimidad y alegría de espíritu» de lo que ellas llaman, también entre comillas, la 'iglesia conciliar' «surgida del Latrocinio Vaticano II». El comunicado incide que por medio de ese manifiesto «nos adherimos a la verdadera fe católica» y señala que este paso fue «fruto de madura, meditada y consciente reflexión», además de «refrendado por todas».

Además, respecto a cualquier sanción canónica ya anunciada, critican que será «impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas» y advierten que tales penas «carecen de efectividad y son nulas e írritas». Afirman que están dispuestas a dar la vida por defender su nueva postura y, en clara referencia a la autoridad de Iceta como comisario pontificio designado por el Vaticano, aseguran no temer «a quienes puedan matar el cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma». Culmina así este episodio de la rebelión de las monjas que, cabe recordar, se iniciaba con la visita al convento de los apoderados del arzobispo-que fueron expulsados- para trasladar los requerimientos, previos al inicio de los procedimientos legales canónicos y civiles que culminarán con la excomunión de la comunidad cismática y su salida del monasterio, voluntaria o forzosa.

Visto lo visto, si bien las aludidas dan nula importancia a la primera consecuencia, parece que pelearán por evitar la segunda, convencidas de que la propiedad del inmueble es suya. El final de esta trama parece lejano. Mientras, la expectación crece y las cámaras de televisión interesadas en cada paso de las monjas se multiplican. Ayer hacían guardia frente al Arzobispado por si las exclarisas se animaban a comparecer y también a las puertas del convento para captar su posible salida.

# La Plataforma por el Tren exige una reunión con la consejera de Transportes

El colectivo lamenta que la Junta no responda a Óscar Puente

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Tras cuatro meses esperando una reunión, la plataforma por el ferrocarril directo Madrid- Aranda- Burgos lamenta la actitud de la nueva consejera de Transportes de la Junta de Castilla y León, María González Corral. «Lleva cuatro meses dando excusas a través del delegado del Corredor Atlántico, Luis Fuentes», reprocha el presidente del colectivo, Jorge Núñez.

En su opinión, «la Junta de Castilla y León no parece tener la misma iniciativa de trabajo, que sí ha tenido con el desarrollo del Corredor Atlántico, con el tan ansiado corredor central y mucho menos con el ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos».

Del mismo modo, la Plataforma califica como «curioso» el hecho de que mientras Madrid «planta cara a las palabras de Óscar Puente, Castilla y León «no haga lo mismo». «Quizá esta falta de interés venga de parte de la consejera que, como decana de la Junta rectora de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, decía en 2018 que el Directo no tenía sentido una vez llegase el AVE a Burgos», argumentan.

Los integrantes de la Plataforma no entienden cómo la Junta mantiene silencio ante los ataques a una infraestructura que afecta a empresas, empleo y promoción turística. «No parece importarles que el ministro diga que los arandinos y ribereños deberíamos ir a coger el tren en Valladolid; y que pretenda ofrecer a la provincia de Burgos un AVE con tres paradas mientras se cierran decenas de ellas aislando a los ciudadanos y a sus empresas», rechazan.

Por todo ello la Plataforma pide a la Junta de Castilla y León que revele su postura con la línea del directo y que lohaga a través de la consejera de Transportes «porque es ella la que debe explicar si sigue pensando como hace años, cuando dijo que el directo no tiene sentido, o defiende lo que en campañas electorales no deja de repetir su partido, el PP, a pesar de que desde la Junta no se hace nada por reabrir el Directo». «¿Piensa reunirse con nosotros, señora consejera?», terminan.

# Milagros forma hoy una cadena humana contra la planta de biogás

#### L. VELÁZQUEZ ARANDA

Decididos a paralizar el proyecto de la planta de biogás que se quiere instalar en Milagros, la Asociación de Vecinos del municipio organizará hoy sábado, 22 de junio, una cadena humana en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema 'Verde que te quiero verde'.

Los vecinos celebran este encuentro en defensa de su derecho a la salud y a una vida saludable, por delante de los intereses económicos. «En esta lucha por los derechos humanos, las administraciones públicas deben estar al lado de la ciudadanía», imploran.

Por el momento han presentado más de 900 alegaciones a la Junta de Castilla y León para reclamar que se evite «esta macroinstalación de gas de descomposición» que se pretende ubicar a poco más de mil metros del colegio y de la residencia de ancianos, así como del río Riaza y de las casas y huertos del pueblo.

Las personas asistentes se pintarán las manos de verde y leerán un poema símbolo de su defensa del futuro de Milagros así como de otros pueblos de la Mancomunidad del Valle del Río Riaza y de la España Vaciada. La concentración comenzará a las 12.00 horas.

# **CASTILLA Y LEÓN**

# La Junta lanza un salvavidas de 3.000€ para los bares de pueblo

• Presidencia moviliza 3 millones de euros para subvencionar los gastos de los establecimientos ubicados en localidades de hasta 200 habitantes y que los ayuntamientos pueden solicitar hasta el 15 de julio

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Los habitantes de los pueblos más pequeños de Castilla y León encuentran en el bar de su localidad el epicentro de su vida social, un lugar «donde todo sucede». Así lo resumió ayer el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una comparecencia para anunciar la convocatoria de ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas al mantenimiento de estos locales en núcleos de población con menos de 200 vecinos y que supondrán un verdadero salvavidas para los establecimientos.

Desde el bar Centro Cultural de La Santa Espina, localidad perteneciente al municipio de Castromonte (Valladolid), González Gago trasladó que con su publicación ayer en el Bocyl se inicia el periodo de solicitud de estas subvenciones destinadas al pago de los suministros de agua, electricidad, gas y combustibles para la calefacción y el agua caliente sanitaria; así como de los servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales del último año.

Laconvocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de julio, y abarca los gastos entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo del presente año, con un importe máximo de 3.000 euros. La cuantía total establecida para este fin es de 3 millones de euros, con la posibilidad de ampliarse en 500.000 euros más en función del número de solicitudes.

Los beneficiarios de las subvenciones serán aquellos ayuntamientos de Castilla y León con menos de 200 habitantes y que cuenten con un único establecimiento «destinado a satisfacer la necesidades de recreo, esparcimiento y relación social entre los vecinos y demás ciudadanos, tales como bares, cafeterías, restaurantes y otros», según se detalla en el Bocyl de este 21 de junio.

Quedan excluidos, además, «aquellos establecimientos que no estén ubicados en inmuebles, como quioscos, casetas, carpas u otras dependencias que se instalan de forma ocasional, así como aquellos establecimientos de restauración que formen parte del negocio interno de explo-



Luis Miguel González Gago conversa con la propietaria del bar Centro Cultural de La Santa Espina. ICAL

tación de una estación de servicio».

El objetivo de esta línea de subvenciones es el mantenimiento de este tipo de locales, por lo que está previsto, según trasladó González Gago, que sea una partida «estable y permanente en el tiempo». Argumento, además, que si bien es una partida que deben solicitar los propios ayuntamientos, «para quientie» ne importancia es para los vecinos».

Por un lado, el consejero de la Presidencia destacó que esta nueva línea «protege la demografía», ya que «permite que la gente siga viviendo en los pueblos» gracias a la presencia de «locales con servicio social» y en los que pueden pasar «sus ratos de ocio y de convivencia». Asimismo, González Gago quiso resaltar la «función asistencial» de estos establecimientos, «porque evitan la soledad no deseada y la desintegración social y permiten detectar problemas de salud, desamparo o de vulnerabilidad de personas que viven solas y que si un día desaparecen de este establecimiento la gente se pone en marcha». Finalmente, también apuntó que de esta forma se «genera empleo» en el medio rural con las personas necesarias para trabajar en estos locales.

«Queremos que los pueblos no solo cuenten con infraestructuras y servicios», continuó el consejero, «también con establecimientos que les permitan tener un carácter más humano y que hagan los pueblos más habitables durante todo el año». También detalló, en este sentido, que la ayuda la percibirán tanto los centros públicos como los públicos gestionados de manera privada y los puramente privados. Eso sí, deberán tener un «funcionamiento garantizado de cinco días a la semana y cinco horas al día» incluyendo domingos y festivos y con la salvedad del correspondiente mes de vacaciones anuales

«No hablamos de un bar de temporada», argumentó en este sentido González Gago, «queremos que el servicio se preste durante todo el año». «No queremos que sea un local de convivencia de verano, precisamente en otoño e invierno es cuando más se precisa esa necesidad de acompañamiento porque sin bar los vecinos ni se verían», apostilló.

«El propio Estatuto de Autonomía establece dentro de los principios rectores de las políticas públicas que los poderes públicos acometamos aquellas medidas necesarias para garantizar el derecho ciudadano de que cada uno viva donde desee», recordó González Gago durante su intervención, y por eso puso de manifiesto el objetivo de desarrollar «medidas para fijar población en núcleos rurales y la necesidad de dotarlos de infraestructuras para que puedan hacerlo».

#### NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

Si bien las ayudas movilizadas por la Junta van destinadas prioritariamente a los bares y cafeterías que ya estén en funcionamiento, González Gago explicó que para aquellos de nueva apertura existe la posibilidad de que las soliciten en próximas convocatorias ya que, como incidió, los gastos sufragados son los del último año.

Asimismo, también concretó que las subvenciones se entregarán por orden de solicitud, si bien serán los establecimientos en municipios de menos de 100 habitantes los que contarán con prioridad en este caso. En cualquier caso, el consejero de la Presidencia explicó que los criterios se han intentado fijar de manera objetiva. «La voluntad es que tengamos tanta demanda que poco a poco vayamos perfeccionando esta línea de ayudas», agregó.

Junto con Luis Miguel González Gago también intervino el alcalde de La Santa Espina, Luis Miguel Puerta, quien se sumó a la afirmación del consejero de que «el bar del pueblo es donde sucede todo». «Es un centro de unión donde todo pasa, todo se negocia y todo se habla», dijo, y recalcó que allí se concentra la «actividad sociales de jóvenes y de menos jóvenes».

Por todo lo anterior, Puerta anticipó que la puesta en marcha por Presidencia «será una convocatoria que tendrá mucha aceptación» y deseó «que duré en el tiempo». «Así nosotros podremos mantener estos bares», apuntó.

#### BAR CENTRO CULTURAL

El escenario elegido para el anuncio de la apertura de la convocatoria de las ayudas fue el bar Centro Cultural de La Santa Espina, un establecimiento que representa a la perfección la importancia que tienen estos locales en los municipios pequeños. Para los 75 municipios de la localidad vallisoletana, este lugar no solo es un punto de encuentro, sino que también actúa como tienda de alimentación e incluso como administración de loterías. Además, es el punto donde se deja el correo e, incluso, donde se agendan citas para los servicios que solo están disponibles algunos días a la semana



LEÓN **SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA** SORIA 103.4 FM 99.8 FM 90.2 FM 101.9 FM 88.1 FM ÁGREDA BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

# CASTILLA Y LEÓN



Llegada de los primeros migrantes al hotel Pozo de Villaquilambre. ICAL

# Dos empresas ofrecen empleo a los refugiados llegados a León

Medio centenar de migrantes están ya en el complejo hotelero de la localidad leonesa y se espera al resto el fin de semana

#### F. RAMOS VALLADOLID

El hotel Pozo de Villaquilambre en León aloja a los primeros refugiados llegados de Senegal y Mali. Los primeros migrantes, medio centenar, llegaban en torno a las dos de la tarde de este viernes día 21 de junio al complejo hotelero de la localidad leonesa, a de la mano de la orden de San Juan de Dios, encargada de la atención de los refugiados.

Estos refugiados, a decir de las mismas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, está previsto que permanezcan en Villaquilambre hasta el 31 de agosto, aunque no se descarta que, de ser necesario, se amplíe su estancia a finales del mes de septiembre.

Bien es cierto que se prevé que muchos de ellos logren un trabajo y se queden. De hecho, dos empresas, Embutidos Rodríguez y Patatas Hijolusa, ya habrían mostrado su interés por ofrecer empleo a algunos de ellos, detallan las mismas fuentes.

Está previsto que a lo largo de este fin de semana lleguen el resto de refugiados hasta completar los 180 que está previsto que se instalen en cerrado complejo hotelero del municipio del alfoz de la capital leguesa.

Desde la Junta mientras, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, denunciaba en Segovia que el Gobierno autonómico no ha recibido aún «ninguna notificación oficial» sobre la llegada mañana sábado de refugiados al Centro de Acogimiento Temporal que se abrirá en el conocido como Chalé de Pozo. «Nosotros nos enteramos por la prensa, que es lo que hemos denunciado», apunta Blan-

co antes de repetir que siguen sin saber a través de ninguna comunicación oficial por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad «cuántas personas vienen mañana», aseguraba la mañana de este viernes según recoge. La realidad, tal y como demuestra la imagen recogida por La 8 León es que los primeros migrantes ya se encuentran en el Hotel Pozo.

Según apunta, la propia Blanco le trasladba personalmente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la reunión que ambas mantenían este mismo miércoles en Madrid, que «Castilla y León es una tierra a la acogida».

# El silo más grande de Castilla y León presume de digitalización

Mañueco ve un «proyecto estratégico» y afirma que las iniciativas «salen adelante más rápido» cuando una administración ayuda

BURGO

La empresa segoviana Octaviano Palomo, con 70 años de historia, inició en 2020 un plan estratégico de crecimiento que le llevó a adquirir varios silos de la Red de Silos que tenía el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los cuales estaban en desuso. Uno de ellos fue el Silo de Pancorbo (Burgos), que destaca dentro de la comarca burgalesa por su inmenso tamaño y su gran capacidad de almacenamiento. De hecho, este Silo es el más grande de Castilla y León, y el tercero del país, y hoy sobresale también por ser uno de los «más modernos de Europa», tras el proceso de digitalización que llevó a cabo la empresa cuando lo adquirió.

Tal y como recuerda el CEO de Octaviano Palomo, Pedro Palomo, el silo de Pancorbo es uno de los últimos que se hizo en España, y por lo tanto ya era de los más modernos del país. Esta modernización se ha visto incrementada estos últimos años, gracias a la inversión de esta empresa segoviana para transformar el silo en unas instalaciones completamente automatizadas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que los proyectos empresariales e innovadores «salenadelante más rápido» cuando una administración ayuda, como sostuvo que hace su Gobierno al poner «alfombra roja» al emprendimiento, y volvió a expresar el apoyo al sector primario como «estratégico» para esta Comunidad, informa Ical.

Durante su participación en el acto de inauguración del Silo de Pancorbo (Burgos), Fernández Mañueco sostuvo que la adquisición de esta instalación por el grupo segovia-



Mañueco y Palomo en la inauguración del Silo de Pancorbo. ICAL

no Octaviano Palomo, a quien dio las gracias por contribuir a la creación de empleo en Castilla y León, se constituye en un proyecto estratégico para Burgos y para toda la Comunidad.

Tras destacar el «compromiso» de las empresas familiares, como en este caso la segoviana propietaria del Silo, con la creación de riqueza y empleo en la Comunidad, reivindicó la apuesta de la Junta por el sector primario y destacó que el once por ciento del Presupuesto autonómico de este año, unos 1.500 millones, van a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

«La mayor aportación de todas las comunidades autónomas», aseguró Fernández Mañueco, que se detuvo en explicar a los asistentes al acto, representantes políticos y empresariales, que se han destinado 14,5 millones frente al problema de la sequía, que es la primera Comunidad en pa-

gar las ayudas de la PAC y que se ha consensuado una posición común con las opas en defensa de sus «justas» reivindicaciones.

Por otro lado, subrayó que Castilla y León es «una potencia cerealista», con un tercio de la producción nacional, y la aportación de 2.000 millones a la economía de la Comunidad. Además, recalcó que cada proyecto o idea que surge para el emprendimiento tiene «alfombra roja» de la Junta para poder desarrollar su apuesta, invertir e innovar.

En relación al Silo, recogió lo manifestado por el alcalde de Pancorbo, Javier Vicente Cadiñanos, de que esta instalación es la tercera de estas características más grande de España y la más moderna de Europa, lo que entendió como una apuesta por los agricultores y ganaderos y como un proyecto estratégico para Burgos y, en definitiva, para Castilla y León.

# La Junta niega tener la carta de Igualdad en la que pide garantizar la Ley del Aborto

VALLADOLID

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, envió una carta el pasado martes a los consejeros autonómicos responsables de las políticas de Igualdad con el propósito de «asegurar que desde las comunidades autónomas están al tanto de las obligaciones que se derivan de la reforma de la Ley del Aborto, que entró en vigor el 28 de febrero de 2023». Una misiva que, en el caso de Castilla y León, la Junta niega haber recibido.

Ha sido el Gobierno de España el que ha trasladado este viernes que la ministra recuerda en su misiva que el cumplimiento homogéneo de la ley en todas las comunidades autónomas «supone garantizar el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos».

No obstante, y a pesar de la información trasladada por el Ministerio de Igualdad con respecto a la carta de Redondo, desde la Junta trasladaron poco tiempo después que no han recibido ninguna misiva.

Según informaron a Ical fuentes de la Consejería de Familia, ni este departamento ni el de Sanidad del Gobierno autonómico tienen constancia de haber recibido «ningún tipo de carta».

# 26.000 aspirantes para 1.693 plazas de Maestros y docentes de Secundaria

VALLADOLID

Más de 26.000 aspirantes optan este sábado, 22 de junio, a 1.693 plazas de 34 especialidades dentro del proceso del concurso-oposición de estabilización del Cuerpo de Maestros y del del Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes.

Ávila acogerá las pruebas de Filosofía, Biología y Geología, Orientación Educativa, Sistemas Electrónicos y Equipos Electrónicos. En Burgos se celebrarán Inglés, Música, Educación Física y Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. En León, se presentarán los aspirantes de Educación Primaria y en Ponferrada: Pedagogía Terapéutica.

Palencia acogerá las de Matemáticas, Dibujo, Tecnología y Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. En Salamanca, Educación Infantil, mientras que Segovia acogerá las de Lengua Castellana y Literatura, Física y Química, Francés, Sistemas Electrotécnicos e Instalaciones Electrotécnicas.

Soria acogerá las pruebas de Música y Audición y Lenguaje; Valladolid las de Griego, Latín, Geografía e Historia, Economía, Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Zamora Lengua Extrajera (Inglés) y Educación Física.







LA CIBERSEGURIDAD COMO OPORTUNIDAD EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN



El director de Diario de Castilla y León, El Mundo, Pablo R. Lago; la subdirectora de RIASC y profesora del departamento de Matemáticas de la ULE, Noemí de Castro; la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la UVA, Mercedes Martínez; el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL, Federico Bueno; el miembro del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la UBU, Daniel Urda; y la directora de cátedra institucional de ciberseguridad de la ULE, Adriana Suárez. J.M.LOSTAU

# Las universidades instan a aprovechar el potencial de la ciberseguridad para seguir como referente nacional

Representantes de las universidades públicas de León, Salamanca, Burgos y Valladolid destacan las oportunidades emergentes que se abren en este campo, con la Inteligencia Artificial como una de las áreas más destacadas

#### LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

«La ciberseguridad es una oportunidad para consolidar a Castilla y León como referencia nacional». Así de rotunda se expresó la subdirectora del RIASC, el Instituto de ciencias aplicadas a la Ciberseguridad de la Universidad de León, Noemí de Castro, al analizar la importancia de este área informática en la autonomía, tras repasar que existen varios títulos de máster específicos en la materia, se organizan cursos de formación permanente y se programan también cursos para acercar su importancia a los jóvenes.

«Somos referente, pero tenemos que seguir expandiéndonos», añadió la también profesora del departamento de Matemáticas de la ULE para recordar que, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, la Comunidad está desarrollando más de una decena de «proyectos estratégicos» y cátedras específicas. «Quizá a veces no consigamos que esta imagen llegue a la sociedad, pero somos un referente», remarcó antes de insistir en la idea de que la autonomía se ha convertido en un modelo dentro del país.

Además, en el club de Prensa La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León, organizado por Diario de Castilla y León, El Mundo, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la Universidad de Valladolid, Mercedes Martínez, puso el acento en que la ciberseguridad «va a seguir creciendo» y se va a convertir en un campo con oportunidades emergentes gracias a su dinamismo, que se convierte en un «reto importante y enriquecedor».

Con el propósito de exprimir las oportunidades relacionadas con la ciberseguridad, los ponentes que participaron en la mesa de debate ensalzaron el papel del Incibe como «palanca» de Castilla y León, tanto en el ámbito de las universidades como en el empresarial, según expresó De Castro, y solicitaron la programación de cursos, eventos y colaboraciones con el objetivo de que la Comunidad siga siendo «escaparate» de investigaciones.

«Gracias al Incibe tenemos la oportunidad de acercarnos a jóvenes, incluso a niños, y llamar su atención sobre los peligros, por ejemplo, de exponer datos a terceros. Quizá hace unos años la ciberseguridad se asociaba al sector financiero, pero hoy en día ya no queda nadie fuera del mundo digital», reflexionó el miembro del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la Universidad de Burgos, Daniel Urda Muñoz.

«El impacto del Incibe es increíble; muchas empresas han montado aquí sus sedes y eso favorece la empleabilidad y que se necesiten más estudiantes gracias al polo generado en León y en Castilla y León», apuntó la directora de la cátedra institucional de ciberseguridad de la Universidad de León, Adriana Suárez, para reflexionar que se necesitan títulos orientados a esta materia, puesto que existe una alta demanda que no se puede cubrir en la actualidad.

Dentro de los sectores emergentes que pueden tener un mayor impacto en la ciberseguridad destaca el rápido crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) que, nivel de investigación académica «abre retos y desafíos», en palabras de De Castro. A juicio del vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, «el reto empieza por saber qué vamos poder hacer y qué no», por determinar «dónde ponemos el límite de la dignidad humana» y, a partir de ahí, se marcará su desa-

En torno al debate sobre cómo la Inteligencia Artificial repercutirá en la ciberseguridad, los ponentes consideraron que jugará un rol importante que hace escasos años no se podía imaginar. De ahí que, ante un «entorno dinámico», se necesite una «adaptación constante», valoró Urda. Sin obviar que existe un «reto de privacidad muy importante» que, además, «coincide con una sociedad de la exhibición», razonó Bueno de Mata.

Además de abordar los desafíos y oportunidades que genera la IA en el campo de la ciberseguridad, los participantes en el Club de Prensa organizado por El Mundo de Castilla y León coincidieron en la necesidad de estrechar las distancias que separan el mundo universitario y el empresarial, para poder aprovechar sinergias y exprimir todo el potencial. Máxime cuando se trata de un área en el que la Comunidad se posiciona como referente del país, resaltaron, y que no tiene cubierta toda la demanda laboral que se precisa.







### Club de Prenso CASTILLA Y LEÓN

**ADRIANA SUÁREZ** DIRECTORA DE CÁTEDRA INSTITUCIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

### «Al que se quiere quedar no le faltan oportunidades de empleo»

L.G.E. VALLADOLID

El abanico de oportunidades laborales que se les abre a aquellos estudiantes que se forman en ciberseguridad es tan amplio y variado que les permite asentar su proyecto de vida en Castilla y León. Es una de las conclusiones que destacó la directora de cátedra institucional de Ciberseguridad de la Universidad de León, Adriana Suárez, después de ilustrar este favorable escenario con un ejemplo: «Para seguir el máster ofrecemos tanto la modalidad presencial como la online y, aunque la mayoría de alumnos lo comienzan de forma presencial, sólo uno o dos lo terminan así; el resto se pasan al online precisamente porque empiezan a trabajar».

Algunos de ellos, aclaró, dentro de la propia institución académica, pero el destino también es el Incibe, el Centro de Supercomputación de Castilla y León o las empresas privadas. «Todo el que se quiere quedar tiene oportunidades de empleo», expresó Suárez, sin obviar que buena parte de quienes se forman en esta materia en auge «trabajan por toda España», pues se trata de una formación con alta demanda, 'cotizada' en muchos sectores.

De hecho, destacó que uno de los alumnos del doctorado «se está especializando en ciberseguridad en el mundo de la automoción, para ver los retosyoportunidades» que ofrece este área en un territorio donde dicho sector tiene un peso tan importante, contó como ejemplo de que la ciberseguridad tiene potencial en entornos «muy diversos» y, por tanto, abre las puertas del mercado laboral desde múltiples sectores

Con el objetivo de exprimir las potencialidades de futuro, la directora de cátedra institucional de Ciberseguridad de la Universidad de León instó a las administraciones públicas a impulsar grupos de trabajo en los que puedan compartir su experiencia con las empresas, en aras de multiplicar las oportunidades y ensalzó la importancia de la celebración de foros como el organizado ayer por El Mundo para dar a conocer su labor y facilitar que «surjan nuevas ideas».

un buen trabajo», pero consideró que hay que «seguir visibilizando» y fomentando la colaboración entre instituciones, públicas y privadas, para «formar y retener el talento que se forme», teniendo en cuenta que se trata de un campo de trabajo donde no hay suficiente personal cuali-

«La ciberseguridad es un campo que se expande. Hay más ciberataques fruto de las nuevas tecnologías y eso hace que se necesiten más profesionales», ahondó para argumentar que el número de personas especializadas no abarca toda la demanda que existe en la actualidad y ensalzar el importante papel que juegan las universidades en la formación de estos perfiles.

**MERCEDES MARTÍNEZ** COORDINADORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGERNIERÍA DE LA PRIVACIDAD DE LA UVA

### «Hay que crear sinergias para que la investigación fluya»

El acercamiento entre el ámbito académico y el mundo laboral fue uno de los temas de análisis que se pusieron sobre la mesa durante el foro La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León y, para la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la Universidad de Valladolid, Mercedes Martínez, las administraciones públicas juegan un importante papel como nexo entre ambas esferas. «Está claro que si no hay un impulso de las administraciones públicas, no hay hub que funcione», dijo en referencia a la coordinación entre empresas y universidades.

Así, consideró necesario el fomento de programas de investigación, pero recordó que las instituciones académicas no pueden avanzar sólo con su «entusiasmo e ilusión», sino que necesitan financiación para continuar sacando adelante proyectos. «Hay que crear sinergias para que la investigación fluya», razonó en referencia a una necesaria «dinamización»

Por eso, una de las conclu-

siones que destacó en el cierre de la jornada fue el «interés» de colaboración que existe «entre empresas y universidades», pero que se necesitan espacios de encuentro donde se dé a conocer la labor que realizan, puesto que «hay muchas oportunidades y mucho interés en Castilla y León».

Como ejemplo de que en muchas ocasiones pueden ser un 'bastón' sobre el que se pueden apoyar las empresas, Martínez recordó que algunas han recurrido a ellos para ver cómo poner en marcha y aplicar la normativa referida al Esquema Nacional de Seguridad. «El hecho de que nos pidan ayuda a las universidades representa una oportunidad», valoró al respecto la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la UVA.

En cuanto a las posibilidades de los estudiantes para quedarse en Castilla y León después de completar su formación, Martínez puso el acento en favorecer el retorno más que la retención, pues consideró enriquecedor que conozcan cómo se trabaja en otros lugares, pero hay que ser capaces de atraerles de vuelta.

**DANIEL URDA** GRUPO DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

### «Las universidades tienen que ir hacia una formación más dual»

L.G.E. VALLADOLID

El Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa que se imparte en la Universidad de Burgos representa la «dirección» en la que deben avanzar los planes de estudio, en cuanto a estar orientados a las necesidades que demandan, como ya ocurre con los planes duales de Formación Profesional. A juicio de Daniel Urda, uno de los miembros del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la UBU,

«las universidades tienen que ir hacia una formación más dual», acercando la colaboración entre las instituciones académicas y el sector empresarial, no sólo en cuanto a la adquisición de los conocimientos iniciales, sino también respecto a la actualización de esos conocimientos a fin de adaptarse a la propia evolución que se experimenta con el paso de los años.

Según expresó Urda en una de sus intervenciones durante el foro La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León, confía en que el mencionado título de UBU sea «la semilla de muchos otros» en los que se ahonde en esas sinergias entre ambos campos y haya una colaboración estrecha que permita a los alumnos adquirir los conocimientos que luego les van a demandar en la empresa privada.

En este sentido Urda destacó que «se está haciendo

FEDERICO BUENO DE MATA VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIV. DE SALAMANCA

### «Es importante saber trasladar la investigación desde los despachos»

«Es fundamental que realmente transfiramos el conocimiento y haya una colaboración con las empresas», sentenció rotundo el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, durante el foro sobre seguridad organizado por El Mundo de Castilla y León y el Incibe.

En sus intervenciones, Bueno de Mata destacó la importancia de fomentar los doctorados industriales y de promover investigaciones relacionadas con lo que requieren las empresas, en aras de fomentar la «empleabilidad» en sectores que son pujantes en Castilla y León. «Es importante saber trasladar la investigación práctica desde los despachos», insistió.

A juicio del representante de la USAL, se necesitan también más esfuerzos para «visibilizar la transferencia del conocimiento», pues valoró que hasta hace poco tiempo se le ha considerado como «la hermana pobre», hasta que dentro del mundo académico ha habido un cambio de mentalidad, respaldado también por la nueva Ley de Ciencia, que potencia dicha transferencia. «Ahora hay un escenario distinto», expresó.

En este sentido, llamó a las administraciones públicas a «saber dónde destinan el dinero», en cuanto a desarrollar «políticas estratégicas

contundentes», con proyectos que no sólo sean finalistas, sino que también sean de «acompañamiento». «Hay que fomentar la formación post doctoral de cara a una inserción profesional, y acompañar a las personas en este planteamiento con programas formativos en diferentes materias para que esas personas luego formen a otras que vengan detrás», añadió en uno de sus turnos de pa-

Por último, ensalzó la importancia de actos como el de ayer para «conectar las realidades, anticiparse, ser visionario y tener una política estratégica bien armada, compartiendo ideas y yendo to-

**NOEMÍ DE CASTRO** SUBDIRECTORA DE RIASC Y PROFESORA DEL DPTO. DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

### «Universidades y empresas tenemos que hablar seriamente»

L.G.E. VALLADOLID

Lograr una transferencia del conocimiento fructífera pasa por fomentar un diálogo entre las universidades y las empresas que permita a uno y otro 'mundo' comprender el funcionamiento del otro sector. «Universidades y empresas tenemos que sentarnos a hablar seriamente», afirmó al respecto la subdirectora de RIASC y profesora del departamento de Matemáticas de la Universidad de León, Noemí de Castro García.

Durante una de sus intervenciones, De Castro puso el acento en la necesidad de aprovechar más los doctorados industriales y de fomentar la colaboración con el universo empresarial, puesto que

se trata de un ámbito con objetivos diferentes a los que persigue el académico. «En la universidad tenemos unos objetivos, unos tiempos y una financiación diferente a la que tienen las empresas; ellas tienen que entender cómo trabajamos los investigadores y nosotros tenemos que entender que en las empresas los tiempos son más cortos», razonó como punto de partida para empezar a estrechar la distancia que les separa.

Además de resolver este escenario, otra de las asignaturas pendientes en aras de aprovechar las oportunidades que brindan las universidades se centra en la falta de una financiación suficiente que les permita crear pues-

tos de investigación de técnicos, «que sí existen en otras universidades», para que los alumnos, una vez completada su formación, se queden a trabajar como asalariados. «El problema es que no podemos competir en términos económicos con las empresas, y que no podemos hacer contratos indefinidos, porque todo va ligado a proyectos y eso nos perjudica», explicó también en referencia a institutos de investigación y parques empresariales.

«Desde las universidades trabajamos mucho en ciberseguridad y estamos dispuestos a colaborar para dar el empujón necesario para que Castilla y León sea referente en esta materia», apostilló De Castro.







LA CIBERSEGURIDAD COMO OPORTUNIDAD EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

MARÍA GONZÁLEZ CORRAL CONSEJERA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

### «Los centros Cyl Digital son la primera barrera de seguridad del ciudadano»

#### D. M. ARRANZ VALLADOLID

Castilla y León quiere seguir liderando el ámbito de la ciberseguridad y estar bien posicionada ante el avance de la era digital. En la clausura del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León sobre esta materia, la consejera de Movilidad y Transformación Digital Junta de Castilla y León, María González Corral, defendió la unidad de acción entre administraciones, universidades, Incibe y la empresa privada para seguir trabajando y que al igual que «Castilla y León es puntera en automoción, también lo es en ciberseguridad». Algo que para González Corral «hay que creérselo, contarlo y seremos capaces de crear, retener y atraer talento»

Afirmó que la digitalización «es una herramienta básica para nuestra cohesión social y económica» y que el sector empresarial regional «está 10 puntos por encima en gasto ejecutado de la media en I+D y somos top 5 en innovación y esfuerzo tecnológico en PIB». Ensalzó la labor que realizan los Centros Cyl Digital de los que dijo que son «la primera barrera de seguridad para los ciudadanos», y que tienen presencia en las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

Una serie de ciberataques que «están aumentando en número y en complejidad», por lo que defendía la formación para «estar preparados» porque el «factor humano es el punto más débil de estas medidas»

La consejera expuso las líneas de colaboración puestas en marcha como los 'Retech' siendo la comunidad que más fondos europeos ha recibi-



María González Corral. J.M. LOSTAU

do para trabajar en varias líneas: «En materia de ciberseguridad para generar nodos especializados. En industria agroalimentaria para buscar la trazabilidad de los alimentos desde su producción hasta la comercialización; en Patrimonio cultural, con sensores para hacer un análisis de esos datos y estado de conservación, y en el sector forestal con monitoreo que ayuda a reducir los desastres naturales».

#### **TELECOMUNICACIONES**

Además, puso en valor la Mesa de las Telecomunicaciones puesta en marcha «como foro abierto para la cooperación público-privada» y que busca avanzar con el talento como premisa, porque expuso que en la actualidad las empresas demandan «competencias digitales en más de la mitad» de las habilidades que solicitan y que al «70% le falta personal cualificado». También valoró positivamente los programas STEM para el desarrollo del

talento. Y las líneas abiertas con Incibe en León para «conectarlo con fibra ultrarrápida con proyectos de

Sobre este aspecto también indicó

que trabajan de la mano del Centro de Super Computación de León y el Scayle con «numerosas aplicaciones para hacer nuestro día a día mucho más eficiente y con esa capacidad de cálculo para aplicar metodologías como los molinos eólicos para la compraventa de energía, monitorización de la actividad agraria, pero también nos dedicamos a la inteligencia artificial». Por otro lado, destacaba dos proyectos conjuntos en los que están trabajando Scayle e Incibe son los denominados 'Cinderella' y 'Hot', que cuentan con financiación de los Fondos Europeos Next Generation. Cinderella que «persigue la creación de un centro de distribución de claves cuánticas a través de fibra óptica y el desarrollo de un sistema criptográfico en la nube resistente a ataques con computadores cuánticos», mientras que el segundo busca «el establecimiento de un sistema automático que preserve el anonimato en las modificaciones o borrados de los datos existentes en los principales proveedores de servicios en la nube». Dos programas que están desarrollando con estos fondos hasta el 2026.

Por último, destacaba acciones que ponen en marcha desde el ejecutivo regional de manera transversal en diferentes consejerías para «avanzar entre todos» y ponía el ejemplo del ICE, en la «compra pública de ciberseguridad» donde fue pionero.

MARCOS GÓMEZ SUBDIRECTOR DEL INCIBE

### «Se necesitan el doble de profesionales de los que hay en el mercado»

D. M. ARRANZ VALLADOLID La digitalización y la industria 4.0 han roto los esquemas de la empleabilidad, abriendo nuevos nichos de mercado que en España están generando una oferta más elevada de empleo en el ámbito de la ciberseguridad de lo que existe en el mercado. «La ciberseguridad abre una oportunidad para los jóvenes, se necesita el doble de profesionales de lo que hay en el mercado». Era la reflexión de Marcos Gómez, subdirector de Incibe-CERT y CISO de INCIBE en la apertura del Club de Prensa de El Mundo acerca de La ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León'.

Gómez ponía sobre la mesa la necesidad actual en el mercado de encontrar 83.000 personas para estos puestos, cuando solo hay 41.000 disponibles. Es decir, el doble de demanda que oferta. Una oportunidad para los jóvenes, pero también echaba en falta una mayor presencia femenina. «Hay necesidad de presencia de mujeres en el ámbito tecnológico y en el de la ciberseguridad, en la etapa universitaria solo el 18% de las personas graduadas se especializan en ello y son mujeres», destacaba, elevando la cifra hasta el 40% en Incibe. También el del colectivo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión que alcanza

Aspectos que están en continuo crecimiento porque España ha sido el primer estado en trasponer el reglamento y direc-



Marcos Gómez, IM LOSTAU

tivas europeas el ámbito de la Inteligencia Artificial y desarrollar proyectos de implantación del 5G. Esas nuevas vías abren, exponía, riesgos como los ataques, con más de 83.000 incidentes en el ámbito cibernético de todo tipo o 160.000 situaciones de dispositivos vulnerables que no están protegidos.

Otro aspecto a trabajar, indicaba el subdirector de Incibe gira en torno a la alta rotación de perfiles ya que la pandemia ayudó a que hubiera más perfiles y que se trabaje remotamente es un beneficio para las empresas y un hándicap también para la rotación».

#### MÁS FORMACIÓN

Con una partida de 550 millones de euros de fondos para desarrollar proyectos, el Incibe explicaba «invierte entre 30 y 40 millones para que haya unos 10.000 profesionales más a incorporar hasta 2026», pero también apoyo a los proyectos de Cátedras de Universidades con otros 40-50 millones, y a su vez aportando 224 millones en 120 proyectos de 150 empresas para erradicar mediante la compra pública innovadora «esa brecha de profesionales la dinamización de la industria», siendo el segundo organismo del estado que más invierte. Para contar en 2026 con nuevos servicios y nuevas soluciones y que la industria española siga al alza porque ahora «ocupa el 4º mundial, el segundo tras Reino Unido en Europa, y gracias a la industria podemos ser optimistas en INCIBE y estar en ese ranking».

Además, gracias a programas como Incibe-Cert se sitúan a la cabeza, solo por detrás de EEUU, al contar con equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos cibernéticos



David Esteban, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Medina de Rioseco; Enrique Cabero, presidente del CES; José Antonio Arias, gerente de El Mundo de Castilla y León; María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital; Marcos Gómez, subdirector del Incibe; Jacinto Cqnales, subdelegado del Gobierno en Valladolid; y Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. J.M. LOSTAU

### **ESQUELAS**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19
- C/ Alejandro Yagüe, I
- Villarcayo, 10
- Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Villarcavo, 10
- Francisco Sarmiento, 8



### DON EUGENIO NÚÑEZ NÚÑEZ

Falleció en Burgos el día 20 de junio de 2024, a los 93 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

#### D. E. P.

Su apenada esposa: Mª Soledad Rodríguez Saiz. Hijos: Eugenio Mª y Mª Soledad. Hermanos: Damiana (†), Marcelino (†), Cecilia (†), Justa (†) y Clotilde (†). Sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy sábado 22 a las 13.15h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a su incineración.

Vivía: C/ Cortes, 12 (Burgos).

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos

Burgos, 22 de junio de 2024



DOÑA MARÍA ROSA

MELCÓN PERELLÓ

(VDA. DE DON JUAN JOSÉ IBEAS MORENO)

Falleció en Burgos el día 21 de junio, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Ricardo, Pilar, Iván, Amaia, Jorge y Eva. Nietos: Aarón, Ricardo, Saúl y Sara. Hermanos: María Carmen (†) y Miguel Ángel. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Se efectuará su incineración hoy sábado a las 17.45h, en el tanatorio de Funeraria 'San José'.

Vivía: Camino Barrera, 48 Funeraria 'San José'.

Burgos, 22 de junio de 2024

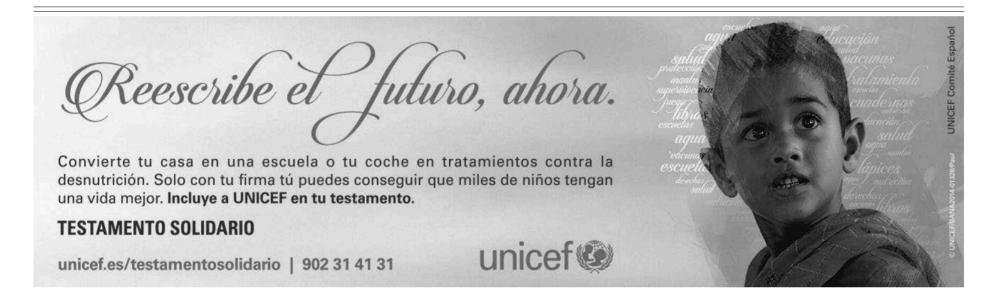

# ESQUELAS en EL MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en **elcorreodeburgos.elmundo.es** 

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53









### **CARAZO**

### A los pies de la peña milenaria

El pueblo hunde sus raíces en la historia más remota pero siempre a la sombra de la emblemática Peña Carazo, imán de excursionistas y montañeros / La fama le llega en el siglo XX con el cine



#### BURGOS

Los 1.458 metros de altitud desde los que el alto del Soncarazo, que es junto al San Carlos la mitad de la emblemática Peña Carazo, se enseñorean sobre un rincón de la provincia de Burgos plagado de historia y de historias, de un enorme valor geológico y natural que acredita su condición de nucleo principal del parque natural de los Sabinares de Arlanza y de la zona de especial protección para las aves que lleva el mismo nombre.

Desde las alturas de su gigantesco muro de piedra, de perfil inconfundible y verdadero pórtico de entrada a la comarca serrana, la peña va conteplado el paso del tiempo desde los tiempos remotos en los que los dinosaurios dejaron jus huellas en La Pedraja de Mabrillas de Lara, los restos de industria lítica achelense en La Reivilleja de Valparaíso de Hortiguela a los orígenes de Castilla en San Pedro de Arlanza, por no seguir llevando de tachuelas históricas la línea del tiempo que ha dejado inumerables marcas en este ricon de Burgos.

Alos pies de la peña, pueblos como Ahedo, Contreras o Carazo, del que toma su nombre y del que hablaremos en estas líneas. Hoy un puebleocito tranquilo de 40 vecinos, pero con tanta importancia que dos expertos escribieron un libro de 400 páginas sobre su rico pasado arquitectónico del que desgraciadamente quedan hoy



apenas varias muestras en pie.

Con todo, Carazo sigue siendo referente para los excursionistas y montañeros a los que la atracción por la gran peña lleva hasta el pueblo donde el monumento más relevante es la iglesia de Santa Eugenia y su retablo policromado del siglo XVI.



Entrada por carretera a Carazo. ECB

En la Edad Media era una de las pocas villas que no dependía de Salas de los Infantes y hay referencias históricas de Carazo aparece en el poema de Fernán González en el siglo XIII, pero su pasado se remonta mucho más atrás ya que se conocen vestigios de ocupación en época romana al hallarse en medio de una vía que unía Clunia con Tritium Magallum. En Carazo nace el río Mataviejas, que los antiguos llamaban con el vocablo vasco Ura, que significa agua, y que es el responsable de horadar la roca hasta formar el desfiladero de La Yecla kilómetros cauce abajo. La popularidad le llegó en el siglo XX gracias al cine. En 1963 se rodó la película de El valle de las espadas, de Javier Seto, con Espartaco Santoni y César Romero. En 1966 también fue parte del escenario donde se rodó El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone. Allí siguen los restos del campamento de Betterville.

En las fiestas patronales, en agosto, se realiza la procesión de su Virgen del Sol a su ermita situada en la falda del Soncarazo y donde se baila (espaldas al camino) por parte de la juventud al son de dulzaineros y tamboriles del folklore popular.

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Sábado 22 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.920

## Dos detenidos por la paliza a una estudiante del Machado

Los menores están acusados de un delito de lesiones y otro de desórdenes por «perturbar de manera grave el orden» del centro • La alumna, de 14 años, terminó en la UCI del Hospital de Burgos

**VÍCTOR F. MORENO** SORIA La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores de la agresión a una alumna en el Instituto Machado, también

menos, de 14 años. Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de junio en el interior del instituto de Enseñanza Secundaria de la ciudad. Un grupo de adolescentes entró en las insta-

laciones del centro docente en busca de una alumna del mismo. Cuando la encontraron fue agredida por varias personas de ese grupo, según consta en la denuncia tramitada en

la Policía. Las investigaciones han dado sus frutos y los menores han sido arrestados. La alumna acabó ingresada en la UCI pediátrica del Hospital de Burgos. Pág. 3



MONTESEGUROFOTO

### EL NUMANCIA PRESENTA SUS EQUIPACIONES DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

El C.D. Numancia presentó su equipación para la próxima temporada en un acto que tuvo lugar en el Hipermercado E. Leclerc y en el que se dieron a conocer los detalles de las tres indumentarias para el curso 2024-2025. El motivo gráfico de un relámpago que simboliza la «energía y la intensidad» del equipo fue el gran protagonista de la rueda de prensa con los modelos del fútbol base rojillo. Pág. 19





### Castilla y León lanza un salvavidas de 3.000 euros para los bares de pueblos

#### VALLADOLID

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León anunció ayer la apertura de la convocatoria para ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas a financiar los suministros y los servicios de internet y televisión de los bares ubicados en municipios de menos de 200 habitantes de la Comunidad. Los ayuntamientos podrán solicitar las ayudas hasta el próximo 15 de julio para hacer frente a los gastos de estos establecimientos en el último año. Pág. 13

### La ampliación del Pico Frentes permitirá tres nuevas titulaciones

SORIA

La ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Pico Frentes entrará en funcionamiento el curso 2025-2026 y permitirá ofrecer tres nuevas titulaciones, una de ellas de grado superior, y con 120 alumnos más.

Pág. 4

### Cesefor lidera la gestión de la Red Estatal de Montes Públicos con su modelo 'Soria'

Pág. 9

#### **PATRIMONIO**



La ermita de San Saturio estará cerrada durante el festejo de Las Bailas

Pág. 6

### **OPINIÓN**

**TRIBUNA** | MONARQUÍA El autor destaca los diez años de «reinado ejemplar» de Felipe VI, que encabeza los principios esenciales para el ejercicio de los fundamentos de la democracia

### Diez años de reinado

AMALIO DE MARICHALAR

SE CUMPLEN diez años de un reinado ejemplar en el marco de los cuarenta y cinco años de democracia modélicos que supo impulsar tras casi dos siglos de crisis y trágicas guerras fratricidas, SM el Rey Don Juan Carlos para transformar en una definitiva reconciliación y paz que jamás podrá valorarse ni agradecerse suficientemente.

Un auténtico tesoro, único en nuestra historia y generador de todo tipo de bienes para la sociedad del presente y del futuro.

Un tesoro en una transición inigualable, generador de la tan ansiada Constitución válida para todos y de la propia democracia.

Un tesoro que nos llevó a recuperar la dignidad como nación y el pleno reconocimiento y automática consideración al más alto nivel en todo el mundo.

Un tesoro generador de bienestar y oportunidades para toda la sociedad a nivel tanto nacional como internacional.

Un auténtico abrazo de profundo reconocimiento entre todos, de perdón y de construcción, siempre unidos, de la mejor España.

Un legado que nos dejó el Rey Juan Carlos, y que nos pertenece a todos, con la obligación permanente, hoy y siempre, del reconocimiento y gratitud más profunda, y ya hecha la asunción de errores de sobra saldados que engrandece aún más si cabe la figura, ya reconocida entre las principales de toda nuestra historia, del Rey Juan Carlos.

Un legado, además, que mantiene incólume SM el Rey Felipe VI, no solo siendo el mejor guardián de ese tesoro que nos pertenece a todos, sino, reforzando ejemplarmente día a día, la esencia sobre la cual hemos de aprender los españoles cómo construir de forma segura nuestro presente para mejor labrar el futuro de todos.

Un legado que extrae lo mejor y la permanencia de esa reconciliación y paz entre los españoles como columna vertebral de lo que debe ser una sociedad moderna armada de lo más importante, de los principios y valores imperecederos que son el marco permanente e indispensable para la convivencia y el máximo respeto en espíritu y letra a nuestra Constitución y

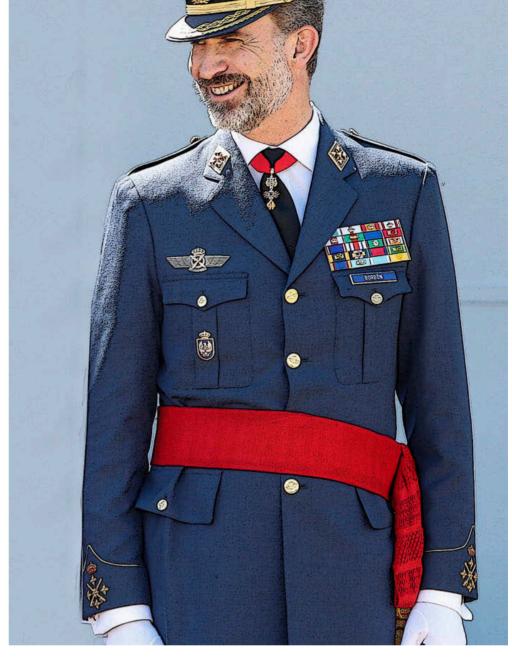

a nuestras leyes. Esa lealtad plena que a todos nos obliga.

En este décimo aniversario del reinado del Rey Felipe VI España ha de seguir el ejemplo del Rey y saber responder a nuestras responsabilidades como nación. Todos estamos llamados a esa tarea, toda vez que el Rey encabeza ejemplar y constantemente los principios esenciales para el ejercicio y aplicación de los fundamentos más importantes de la democracia.

España es una nación que sabe afrontar los problemas más grandes con espíritu de unión y de ayuda entre todos, y que sabe afrontar los malos momentos. No hace falta preguntar quién es o qué piensa, la solidaridad emerge de inmediato para solucionar el problema. Eso es España, tierra de alegría y heredera de valores trascendentales para construir un sólido presente y futuro, España sabe estar a la altura de su Rey y agradece en este aniversario sus desvelos y trabajo constante, su buen hacer y su ejemplo. España sabe que, por encima de los mayores re-

veses y problemas, el Rey cumple siempre con sus deberes más allá de lo imaginable y garantiza todos los preceptos constitucionales y sus normas más esenciales.

Un gran Rey al frente de un gran pueblo, el español, por encima de cualquier enemigo. Un gran Rey para una España moderna, vibrante, alegre, reconciliada para siempre, con todo el presente y futuro garantizado, y con todos los aditamentos para crecer siempre en virtudes como sabio contrapeso a los muchos peligros que nunca tendrán una sola oportunidad.

Un gran Rey para una nación de siglos, ejemplo único en la humanidad de la creación de los fundamentos más esenciales y permanentes de nuestra civilización cristiana y occidental.

Un gran Rey defensor de nuestra Constitución y de las columnas vertebrales de nuestra libertad y de nuestra democracia.

Larga vida al Rey. Viva el Rey. Viva España..

Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA EL IMUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** FÉLIX VILLALBA

**REDACTORES JEFE:** Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL: SO- 33 - 2006

### Detenidos dos menores por agredir a una alumna del Instituto Machado

• Están acusados de un delito de lesiones y otro de desórdenes públicos por «perturbar de manera grave el orden de un centro educativo» y pegar a una estudiante, que fue ingresada en el Hospital de Burgos

#### VÍCTOR F. MORENO SORIA

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores de la agresión a una alumna en el Instituto Machado de la capital soriana, según informó este viernes la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de junio en el interior del instituto de Enseñanza Secundaria de la ciudad. Un grupo de adolescentes entró en las instalaciones del centro docente en busca de una alumna del mismo. Cuando la encontraron fue agredida por varias personas de ese grupo, según consta en la denuncia tramitada en la Policía.

Al lugar de los hechos se desplazaron funcionarios de Policía Nacional y servicios sanitarios.

La víctima fue derivada al hospital Santa Bárbara de esta localidad donde tras ser asistida fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos donde quedó ingresada. Los agresores entraron al instituto donde la víctima es alumna.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las investigaciones policiales se dirigieron a intentar comprobar y esclarecer lo ocurrido, señala la Subdelegación.

El trabajo policial culminó con la identificación y posterior detención de dos menores de edad como presuntos autores de un delito de lesiones y otro de desórdenes públicos por perturbar de manera grave el orden de un centro educativo y agredir a una alumna del mismo, que



Claustro del Instituto Antonio Machado. HDS

también era menor de edad.

Al término de todas las diligencias policiales los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores

Sobre este hecho se preguntó ayer a la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, en su visita al Centro de Formación Profesional Pico Frente, quien de todas formas recordó que el caso se encuentra en manos de Fiscalía, por lo que a la Administración le toca «dejar actuar a la parte judicial».

Según el relato que en su día ofreció a Heraldo Diario de Soria el director del centro, Miguel Ángel Delgado, la víctima fue agredida por un grupo de jóvenes que accedieron al Machado para perpetrar los hechos. El suceso ocurrió antes de que la menor, de 14 años de edad, entrara en

clase, en el horario de tarde. El Machado formuló la correspondiente denuncia.

El grupo de los agresores, media docena, también menores de edad, accedieron al instituto y al localizar a la menor la emprendieron con ella, en concreto dos de ellos, un chico y una chica, que son los autores materiales de los golpes recibidos por la alumna. Las cámaras del centro

grabaron lo ocurrido y todo ese material ha resultado definitivo para que la policía iniciara su investigación y que ha permitido la detención de dos menores.

Presuntamente, el grupo de los agredidos procedía de otro centro educativo de la capital y del propio Antonio Machado, menores de 14 años, y al no poder localizar a la víctima a la salida de clase, optaron

### Los agresores la buscaron a la salida y al final entraron al centro

### La consejera señala que hay que dejar actuar a la parte judicial

por entrar al mismo y perpetrar los hechos. Mientras tanto, otro grupo de chavales esperaba en el exterior, según indicaron fuentes educativas.

Afortunadamente, como indicó el director, al estar el centro activo, los que se encontraban dentro se percataron de lo que estaba ocurriendo, reconduciendo la situación y dando aviso a la Policía. Tras la atención en el Santa Bárbara, la menor fue derivada a la unidad pediátrica de UCI del Hospital de Burgos.

## La Junta paga las ayudas al alquiler de vivienda a 581 familias sorianas con un importe de 1,2M€

Más de 170 tienen menos de 36 años a los que se destinan más de 400.000 euros

#### SORIA

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha ordenado, esta misma semana, el pago a 581 familias de Soria de las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria 2023, por un importe total de 1,2 millones de euros, según informó la Delegación Territorial.

El objeto de la convocatoria de subvenciones de alquiler, enmarcada en el Plan para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, es facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

En concreto, los beneficiarios de

estas ayudas son las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente. Además, en cuanto al nivel de ingresos, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (24.318,84 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (4.053,14 euros).

El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (40.531,40 euros) para familias numerosas de

categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

En Soria, se han presentado un total de 859 solicitudes, el 3,15 % de la Comunidad, resultando un total de 581 beneficiarios de ayudas, que supone un 67,64 % de las solicitadas. Del total de beneficiarios, 306 (52,7 %) son mujeres y 275 varones (47,3 %).

Jóvenes menores de 36 años son 174 beneficiarios (29,9%), de los cuales 100 son mujeres y 74 varones. El importe destinado a jóvenes en Soria asciende a 412.545,94 euros (34,2 %).

Un total de 33 ayudas (5,7 %) tienen como beneficiarias personas mayores de 65 años, 15 mujeres y 18

varones. El importe de las ayudas para personas con esta franja de edad es de 67.636,45 euros (5,6 %).

Del total de beneficiarios, 114 son familias numerosas, de las cuales 75 son de categoría general y 39 de categoría especial, que reciben ayudas por importe de 236.200,18 euros (19,6%). Además, 79 ayudas corresponden a unidades de convivencia en las que hay alguna persona con discapacidad (52) o el titular del expediente es discapacitado (27). El total de las ayudas por este concepto asciende a 152.734,02 (12,7%).

La media de edad de los beneficiarios en Soria es de 43,48 años (44,90 en Castilla y León). El balance total de las ayudas al alquiler de vivienda concedidas en la provin-

cia, en el periodo 2015-2023, es de 3.545 familias subvencionadas, que han recibido un total de 5.5 millones de euros en recursos públicos.

Las ayudas se han abonado «con casi un mes de adelanto», explica la Junta, puesto que el plazo de resolución finalizaba el 15 de julio, y sin que los solicitantes hayan tenido que presentar los justificantes de pago, ya que se aportaron con la solicitud.

La comunicación de la concesión de las ayudas se ha realizado a través de un mensaje de texto enviado al teléfono móvil de las personas beneficiarias y los listados de todos los beneficiarios siguen disponibles en el Portal de Vivienda y Urbanismo de la Junta; en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, competente en materia de vivienda; en el teléfono 012; en el correo electrónico información012@jcyl.es y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

### **EDUCACIÓN**



La consejera durante su visita a las obras del Centro de Formación Profesional Pico Frentes. IRENE LLORENTE

### La ampliación del Pico Frentes permitirá tres nuevas titulaciones

La consejera de Educación visita las obras adjudicadas en 13 millones a la UTE formada por la soriana Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce y la leonesa Geoxa General

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

La ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Pico Frentes entrará en funcionamiento el curso 2025-2026 y permitirá ofrecer tres nuevas titulaciones, una de ellas de grado superior, ya que tendrá capacidad para 120 alumnos más, lo que supone incrementar en un 30% su actual alumnado, 395. Así lo explicó ayer la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante su visita a las obras de estas instalaciones, adjudicadas en 13 millones de euros a la UTE formada por la soriana Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce y la leonesa Geoxa General de Construcciones

Las tres titulaciones de dos familias distintas vienen a completar la demanda educativa en la provincia y «muestra de cómo la FP en Soria está viviendo un verdadero impulso», señaló Lucas. Así, una vez esté en marcha la ampliación, se impartirán en el centro la titulación de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, de la familia profesional de Electricidad y Electrónica; además de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de

Climatización, ambos de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.

Las obras del Pico Frentes, para las que la Junta destina 13 millones ya con su equipamiento, suponen «una de las mayores inversiones en infraestructuras educativas de toda la Comunidad», según destacó la consejera.

La Consejería de Educación está levantando un edificio anexo al actual con una superficie útil de 4.357,6 metros cuadrados, un inmueble que albergará los talleres de los ciclos de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos que permitirán al alumnado y a los docentes trabajar mejor con las nuevas tecnologías eléctricas e híbridas. Además, se creará un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory), convirtiéndose en el único centro de FP de España con un espacio así de la familia de Madera y Mueble.

Además, se incrementarán las

instalaciones comunes y se creará un salón de actos de gran formato. Una ampliación que supondrá una mejora de la habitabilidad general y de cara a los nuevos cambios metodológicos en Formación Profesional.

La nueva edificación permitirá crear 120 puestos escolares, lo que supone incrementar el alumnado del centro en un 30%, y se impartirán las tres nuevas titulaciones mencionadas. Este centro, que abrió sus puertas en el curso 2008-

### «LA MEJOR EDUCACIÓN DE ESPAÑA Y UNA DE LAS MEJORES DEL MUNDO»

En el último día del curso escolar la consejera agradeció a la comunidad educativa su esfuerzo para seguir manteniendo los altos estándares de calidad que caracterizan al sistema en Castilla y León, «la mejor de España y una de las

mejores del mundo» y que se reflejan, destacó, en los buenos resultados obtenidos en competencias como matemáticas, ciencias y lengua y el pensamiento creativo y que han permitido mejorar, incluso, los resultados del informe PISA 2011.

en la EVAU para el próximo curso, que pasará a denominarse PAU, lo único que cambia de las pruebas de acceso a la Universidad es el nombre, y lamentó que el Real Decreto del Ministerio de Educación permita que haya 17 pruebas de acceso a la universidad diferentes con 17 fechas y 17 temarios en el país. A su juicio,

También señaló que

el modelo del Gobierno es «perjudicial» para los alumnos de la Comunidad autónoma, y precisó que la PAU seguirá «atacando a la igualdad de oportunidades» de los alumnos porque «la Junta de Castilla y León apuesta por una EVAU única y común en los que los exámenes sean lo más homogéneos posibles».

2009, ha crecido considerablemente y, en la actualidad, se encuentran matriculados 395 estudiantes en 13 títulos distintos de FP

La conseiera de Educación recordó que el Ejecutivo autonómico se ha volcado con la FP como nunca se había hecho. «Las cifras hablan por sí solas: hemos implantado 12 nuevos ciclos en Soria desde el curso 2019-2020 y, en la actualidad, esta provincia disfruta de una oferta de 52 ciclos formativos, a los que el próximo curso se añadirán dos más -en el IES 'Gaya Nuño' de Almazán, el de Agro-jardinería y Composiciones Florales, y en el IES 'Virgen del Espino' de la capital, el de Administración de Sistemas Informáticos en Red-. Ahora mismo se encuentra abierto el plazo de admisión y matrícula, por lo que animo a todo el mundo a aprovechar las magníficas ocasiones

### Lucas: «Es una de las mayores inversiones de la Comunidad»

### «Los estudios tienen una altísima inserción laboral»

que brinda la FP. Unos estudios con una altísima inserción laboral y, por otro lado, estrechamente vinculados al tejido económico y social de la provincia».

También se refirió a otras dos de las mayores inversiones educativas que la Junta está ejecutando en la provincia: Casi un millón de euros en San Esteban de Gormaz para el ciclo formativo de Vitivinicultura, y las obras proyectadas de ampliación del CIFP 'La Merced', con un presupuesto de 8,9 millones de euros.

Durante la visita, la consejera de Educación también conoció las habilidades de los estudiantes de los ciclos formativos de la familia de Madera, Mueble y Corcho que han realizado los trofeos, de manera altruista, del campeonato del mundo de carreras de montaña blanca 'Skyrunning World Championships', que organiza Desafío Urbión.

Un certamen de repercusión mundial en el que van a participar corredores de 70 países diferentes, entre ellos Japón, Bolivia, Nueva Zelanda, Brasil o Noruega, y que se celebrará en la provincia de Soria, entre los municipios de Covaleda, Vinuesa y Ágreda, del 6 al 8 de septiembre, con entrega de premios cada día.

Preguntada por la elección de Juan Manuel Corchado como rector de la Universidad de Salamanca, Rocío Lucas sostuvo que se realizó a través de un proceso reglamentario «transparente y público», y pidió respeto a los procesos electorales realizados en la Usal.

**SORIA** 

## El apoyo de la Junta impulsa inversiones en proyectos empresariales por 208 millones

Carlos Martín Tobalina participa en una jornada de la Cámara para explicar las diferentes líneas de ayudas que tiene el Gobierno autonómico/ Sugiere la próxima llegada al PEMA de una empresa de automoción

#### JOSÉ SOSA SORIA

Los actos del 125 aniversario de la Cámara de Comercio de Soria contaron ayer con la presencia del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, en un encuentro con empresarios para desgranar las diferentes líneas de apoyos financieros que tiene activas el Gobierno regional. Explicación, pero también balance. En la presente legislatura los apoyos de la Junta, fundamentalmente subvenciones y plataforma financiera, han propiciado que en Soria se desarrollen más de 200 millones de inversión en proyectos empresariales.

Martín Tobalina detalló los «apoyos y ayudas» de la Junta para «inversiones, innovación e internacionalización» que buscan que las empresas puedan «implantarse, crecer, innovar o ser más competitivas». El balance es «positivo». En los dos últimos años las ayudas directas de la Junta a empresas de la provincia han alcanzado 120 expedientes con una subvención directa de algo más de 10 millones de euros. Esas ayudas a fondo perdido a través de los fondos de cohesión y fondos propios «han generado una inversión inducida de unos 28 millones de eu-

La otra gran 'pata' de los apoyos empresariales se canaliza a través de la plataforma financiera impulsada por la Junta. «Sabemos que es muy importante habida cuenta de las dificultades de las empresas pa-



Carlos Martín Tobalina junto a Alberto Santamaría y Yolanda de Gregorio antes del encuentro. MONTESEGUROFOTOS

ra acudir a un mercado financiero tensionado por la subida de tipos», indicó. Esta herramienta impulsada por el Gobierno autonómico «pone a disposición de emprendedores, pymes y micropymes un marco adecuado de ayudas financieras para que puedan impulsar proyectos de inversión».

En los dos últimos años desde Soria han llegado 680 expedientes, según desveló Martín Tobalina, de los que ya se han resuelto 510. «El 75%

ya tiene resolución positiva y suponen una financiación de unos 90 millones de euros que inducen una inversión de 180 millones». El viceconsejero remarcó su «satisfacción» con la evolución de esos datos en Soria.

Datos positivos ante una fase de la economía «un poco más plana» sobre todo en el ámbito industrial donde se están «ralentizando» proyectos. Martín Tobalina remarcó el carácter esencial de la inversión privada ya que «por muchas ayudas y medios sin inversión privada el sector empresarial no tira».

Con vistas en el colectivo de autónomos, Martín Tobalina avanzó que «en breve» la Junta anunciará mejoras en la «amplitud» de los apoyos al emprendimiento. «Somos tanto o más competitivos que otras Comunidades como Madrid o Aragón, estamos revisando nuestro nivel de servicios a los emprendedores para dotarles de más servicios, ayudas al emprendimiento no solo para empresas de base tecnológica, sino de cualquier otro sector y en breve lo vamos a anunciar».

#### PEMA

El Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray se erige como foco de atracción empresarial como demuestran los recientes desembarcos de Solarig o Maheso. La Junta tiene clara su apuesta por este área como «principal foco industria en Soria y su entorno en los próximos años» destacando la «competitividad» del precio del suelo en el PEMA. Esa cuestión, unida a las facilidades de financiación y el impulso de talento según Martín Tobalina propician la llegada de proyectos como los anteriormente citados. «Hay algo más en el PEMA con lo que estamos trabajando y no puedo anunciar, espero que en breve se pueda por parte de la empresa que es la que debe hacerlo», ex-

Ahondando en esta cuestión indicó que «esperábamos poder haber anunciado alguno más, especialmente dentro del sector de la automoción, pero esto es a lo que me refiero, es un sector que vive un proceso de ralentización en cuanto a las inversiones y en la medida que vuelva a tirar con la velocidad con la que debería veremos más proyectos para Soria en los que trabajamos y seguimos trabajando, es una cuestión de velocidad en el sector», concluyó.



LA CAPITAL

**ACTUALIDAD** 

### La ermita de San Saturio estará cerrada durante 'Las Bailas'

Las visitas guiadas del Ayuntamiento suman este año el renovado Santa Clara

#### JOSÉ SOSA SORIA

Los sorianos, y forasteros, que incluyen en su celebración de Las Bailas la visita a la ermita de San Saturio no podrán hacerlo este año. El motivo es las obras que se están desarrollando en el templo y que aconsejan que permanezca cerrada por «motivos de seguridad», según avanzó ayer el Ayuntamiento de Soria.

En la información relativa a las visitas turísticas estivales del Consistorio de la capital indicó que «La capilla de San Saturio tampoco estará abierta y, por motivos de seguridad, el Lunes de Bailas la ermita permanecerá cerrada». En la víspera la Comisión de Patrimonio ya se había pronunciado al respecto. «La Comisión de Patrimonio se da por enterada de la posibilidad de permitir la entrada de público a la Ermita de San Saturio, el próximo día 1 de julio, por la tarde, coincidiendo con la celebración del 'Lunes de Bailas', e informa que las obras de restauración que se están realizando en el templo siguen su evolución y que se deberán seguir respetando las medidas de seguridad establecidas. Corresponde al titular del inmueble autorizar la apertura o visita del mismo».

Las obras en San Saturio comenzaron el pasado mes de octubre, despúes de las fiestas en honor del patrón de la ciudad. La restauración de la capilla supone la inversión de algo más de un millón de euros y la previsión es que puedan estar acabadas en torno a finales de este año o principios de 2025.

#### **VISITAS GUIADAS**

El Ayuntamiento de Soria ya ha diseñado el programa de visitas guiadas que se llevará a cabo este verano una vez concluyan las fiestas de San Juan. En esta ocasión, se han planificado dos visitas de martes a domingo en horario matinal y vespertino. En la oferta se contemplan ocho temáticas diferentes y tres se realizan teatralizadas además de con acompañamiento de breves músico-reci-



Vista panorámica de la ermita de San Saturio. MARIO TEJEDOR

tales de poemas o fragmentos de escritos y leyendas.

Se ha incluido en dos visitas guiadas el monumento Espacio Santa Clara, para poner en valor dicho espacio, su restauración y su rica historia. Se trata de la Ruta 3 - Entre Arcos y Arquivoltas. En este caso la visita guiada finaliza en dicho monumento donde se explicará arquitectónicamente el edificio, así como su historia hasta nuestros días. La Ruta 7 -Ruta con Historia - incluye la escena final teatralizada en el Espacio Santa Clara para conocerlo de la mano de uno de los personajes vinculados a la historia del mismo. Se ha incluido también una nueva ruta, en este caso teatralizada sobre El Castillo y su muralla, para conocer el origen y primeros habitantes de la ciudad y poner en valor la nueva zona rehabilitada de la muralla del parque del castillo.

También, como novedad, se ofrecerá la ruta Soria, ciudad de los poetas que recorrerá diferentes puntos de la ciudad vinculados a los distintos autores que han plasmado con sus versos y escritos los mismos. Esta ruta irá acompañada con dos personas que en cada uno de los puntos y paradas complementarán la explicación de la guía de turismo con un breve recital músico poético. Se mantendrá la propuesta de años anteriores Leonory Antonio para visitar espacios vinculados a la pareja.

Para acabar, la visita Tras las Huellas de Machado ofrece la posibilidad de visitar el aula en el instituto Machado y se siguen ofreciendo las tradicionales visitas del centro de la ciudad (De Iglesias, Palacios e Historias) y la del río (Monjes, Monasterios y ermitaños). También se ha tenido en cuenta en el calendario de las visitas eventos especiales como Expoesía, festivos como el 15 de agosto, efemérides históricas e la ciudad o sus protagonistas y las fechas de apertura de espacios visitables.

### Luz verde a las ayudas para las actividades de las asociaciones de vecinos de la ciudad por 49.500 euros

Los 'morados', claves para que dé explicaciones al Congreso, rechazan la petición d

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las subvenciones para las asociaciones de barrios y pedanías por un total de 49.500 euros. La cantidad, de 4.500 euros para cada entidad, permite a la programación de distintos eventos culturales y festivos en las distintas zonas de la ciudad. En la ciudad hay 10 asociaciones vecinales: Barrio de Toledillo; Barrio de Pedrajas; Barrio de Oteruelos; Nuestra Sra. Virgen de las Mercedes (Las Casas); Los Pajaritos; Barrio de San Pedro; La Barriada; El Calaverón; Santa Bárbara; Casco Viejo y Los Royales.

Según informó el Ayuntamiento también se ha aprobado la certificación número 4 correspondiente a la obra de acondicionamiento de la Calle Antolín de Soria y su entorno a favor de la empresa adjudicataria Construcciones y Obras Valbuena por 60.601 euros.

De la misma forma, se han aprobado ayudas de eco-inversión por 10.818 euros en la calle Estudios, de

3.606 en la calle Pósito y de 7.212 en Sanz Oliveros. En el área de Urbanismo, se ha ratificado el proyecto de demolición, del inmueble-lampistería, en la Calle Carretera de Madrid número dos.

En otro punto del orden del día, se ha prorrogado por un año el convenio de colaboración suscrito en fecha 14 de junio de 2019, entre el Ayuntamiento de Soria y la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, para el desarrollo de diseño y desarrollo del Proyecto Clima piloto Soria ciudad cero emisiones, extendiéndose por tanto su vigencia hasta el 30 de junio de 2.025.

Igualmente, se ha establecido la prórroga de un año de duración, para año 2024-25 (desde el 14 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2025) del contrato de, Servicio aulas de la Tercera Edad debiendo ajustarse la prórroga estrictamente a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que regulan la presente



Fiestas en La Barriada en una imagen de archivo. MARIO TEJEDOR

contratación, así como a las condiciones fijadas en la oferta presen-

En el área de contratación, se ha aprobado el expediente de contratación para la licitación del Aprovechamiento de Caza Lote SO-OTR-

1017-2024 a ejecutar en el Monte número 239 de C.U.P de la provincia de Soria, denominado Vega de Amblau-Sobaquillo perteneciente al Ayuntamiento de Soria y a la Mancomunidad de los 150 Pueblos, tramitándose de conformidad con los artículos 115 a 130 (preparación) y 131 a 155 (adjudicación) LCSP, convocando su licitación. También se han licitado la Enajenación de tres Aprovechamientos Maderables a ejecutar en el monte nº 172 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Soria, denominado Pinar Grande perteneciente al Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos mediante subasta pública, tramitándose de conformidad con lo establecido en los artículos 115 a 130 (preparación) y 131 a 155 (adjudicación) de la LCSP

También se han rubricado las bases de la convocatoria Soria, producción creativa en igualdad con ayudas para financiar gastos de apoyo a la creación, producción y difusión artística e intelectual que promueva la igualdad entre mujeres y hombres y/o prevención de violencia de género dotadas con 15.000 euros

Por último, se ha prestado conformidad a la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Soria y la Asociación Wanawake Mujer para sensibilizar a la población soriana sobre mutilación genital femenina, matrimonio infantil y trata de mujeres con fines de explotación con distintas acciones de divulgación y formación y un presupuesto previs-

### Una fundación dice que no se puede ser Ciudad Infancia con toros para menores

Franz Weber subraya que la Feria Taurina de San Juan ofrece descuentos «de manera específica» a menores de 18 años cuando «habría que alejarlos» de estos espectáculos

#### VÍCTOR F. MORENO SORIA

La Fundación Franz Weber ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Soria, siendo 'Ciudad Amiga de la Infancia' está «dando soporte a actividades que son lesivas para las personas menores de edad, como el soporte a la feria taurina o pseudoencierros dirigidos especialmente a estos grupos de población», explica esta organización en un comunicado.

Añade que a pesar de disponer de este reconocimiento para el periodo 2024-2027, el Consistorio está «apoyando de forma explícita actos que son potencialmente dañinos para niños, niñas y adolescentes, como la exposición a la violencia sobre animales».

Como ejemplo pone a la Feria Taurina de San Juan, que incluye un abono con descuento dirigido de manera específica a las personas menores de 18 años, «en sentido contrario a lo que plantea el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas».

Los naturalistas, que se jactan de tener «un estatus consultivo en este organismo internacional», han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 «incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos».

La fundación también se hace eco de unas manifestaciones del coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez: «Re-



Imagen de una corrida de toros de la Feria de San Juan. MONTESEGUROFOTO

sulta sorprendente que el Ayuntamiento colabore con actividades de reconocida violencia, que colabore en la exposición de niños, niñas y adolescentes y sea, a la vez, declarada 'Ciudad Amiga de la Infancia' cuando precisamente este acceso está advertido por organismos internacionales garantes de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia."

Franz Weber dice también que

«en estas convocatorias se pueden ver el sufrimiento, también posibles heridas, provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente dolor de los mismos».

Además, los naturalistas explican que «la presencia va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales».

La Fundación Franz Weber fue creada en 1975 por el protector me-

### Habla de 'pseudoencierros' dirigidos a los menores

### Carga contra los actos «dañinos para ninos y adolescentes»

dioambiental suizo Franz Weber. Lleva a término, tanto en Suiza como en todo el mundo, diversas campañas para la protección de la flora y la fauna. Entre sus postulados, explica que aboga «activamente por el mantenimiento de la naturaleza y de los paisajes, por una mayor biodiversidad y por mantener los hábitats naturales intactos». La organización dice que también defiende «a los animales de la creciente amenaza y el padecimiento a los que se ven sometidos» y que una de sus premisas es «la lucha y reconocimiento de los derechos de los animales y en la eliminación de prácticas brutales, como la lidia de toros o la explotación de los animales de carga».

### La piscina del San Andrés abre este sábado por obras en la Juventud

El horario es de 11.30 a 20.30 horas y cerrará durante las fiestas de San Juan

#### SOR

La piscina del San Andrés abre este sábado sus instalaciones para los bañistas, una circunstancia prácticamente inédita teniendo en cuenta que su estreno siempre suele coincidir con el final de las fiestas de San Juan.

Sin embargo, este 2024 las circunstancias obligan, según fuentes del Ayuntamiento de Soria, para evitar que no se queden sin servicio los usuarios.

En los últimos años era la Juventud la encargada de ofrecer este servicio, tanto si acompañaba la clima-

tología, retirándose los paneles, como si el tiempo no era benévolo, procediéndose al cierre de los mismos.

Sin embargo, las obras que se están ejecutando en las instalaciones municipales están tardando un poco más de lo previsto por la «complejidad» de las mismas y todavía no se dispone de una fecha concreta de apertura.

Las instalaciones de San Andrés abren por tanto este sábado en horario de 11.30 a 20.30 horas durante este verano, aunque permanecerán cerradas durante la celebración de las fiestas de San Juan.



Foto de archivo de la piscina del San Andrés en verano. HDS

### **SORIA**

## Gallardo asegura que la Diócesis «no quiere saber nada» de La Barbolla

El vicepresidente de la Junta lamenta, tal como avanzó el consejero Santonja en febrero, que «no podemos ni obligarles, ni aportar recursos públicos o restaurarla nosotros»

#### JOSÉ SOSA SORIA

La situación de la iglesia de San Bartolomé de La Barbolla sigue generando polémica. Esta semana la cuenta Soria Patrimonio publicó en X (Twitter) nuevas imágenes de la desoladora situación del templo que desataron la indignación de muchos usuarios de la red social. Algunos incluso interpelaron al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, instándole a que fuera el Gobierno autonómico el que tomara cartas en el asunto. En su respuesta, García-Gallardo acusa a la Diócesis de Osma-Soria de inacción.

El vicepresidente aseguró desde su cuenta que «la Diócesis, que es la propietaria, no quiere saber nada a pesar de que les hemos instado a ello desde el Gobierno, y, al no ser Bien de Interés Cultural (BIC), no podemos ni obligarles, ni aportar recursos públicos o restaurarla nosotros directamente».

La postura de García-Gallardo es la misma que defendió el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, el pasado febbrero durante una visita a Soria. En aquella ocasión se aseguro que la Junta colaborará en la «solución» que se le dé a la iglesia de La Barbolla, después del derrumbe de parte de su techo en noviembre. Así lo aseguró el consejero, recalcando que el templo es propiedad de la Iglesia, no es BIC, y por lo tanto la Junta no podía intervenir directamente.

La respuesta de García-Gallardo tuvo contestación por parte de Soria Patrimonio defendiendo que sí es posible una actuación por parte de la



Estado que presenta actualmente el interior del templo. SORIAPATRIMONIO

administración. «Señor vicepresidente, la Ley de Patrimonio Cultural de CyL va mucho más allá de los BIC. La Junta tiene la competencia para actuar ante la dejadez del Obispado interviniendo en el Patrimonio y sancionando. Se ha hecho en otras ocasiones (Véase el programa Soria Románica)».

Al debate suscitado se sumó también Soria Ya indicando «no solo la Diócesis Osma-Soria no quiere saber nada de la iglesia románica de La Barbolla» y enlanzando una nota de prensa propia del pasado mes de febrero en la que informaban del rechazo en las Cortes, con los votos de PP y VOX, a declarar BIC cuarenta iglesias y ermitas sin techo de la provincia. En aquella propuesta ya se hacía referencia a la situación del templo de La Barbolla.

«Esto está sucediendo a causa de la despoblación que sufren nuestros pueblos, lo estamos viendo en La Barbolla, pero también por el abandono y dejadez de los dueños de estos templos, la diócesis Osma-Soria, principalmente. La declaración BIC de estos edificios permitiría que las administraciones competentes pudieran actuar de forma subsidiaria y evitar el deterioro de un patrimonio que es de todos. Creemos que, además, estos edificios podrían ser cedidos a los ayuntamientos o asociaciones para, si no tienen culto, puedan ser usados como espacios culturales», expresaron los sorianistas.

### Lanzan ayudas para bienes en municipios de menos de 20.000 vecinos

SORIA

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado dos líneas de subvenciones destinadas a la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural situados en municipios de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes.

Los beneficiarios de estas subvenciones pueden ser, por un lado, las entidades locales de Castilla y León que tengan una población inferior a 20.000 habitantes (de acuerdo con la última actualización del padrón) y, por otro, las personas físicas y personas jurídicas privadas sin fines de lucro, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin fines de lucro, las comunidades de propietarios, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad jurídica.

La cuantía de las ayudas se determinará según la disponibilidad presupuestaria, pudiendo alcanzar hasta el 70 % del total de los gastos subvencionables, con un límite de 30.000 euros por beneficiario en el caso de personas físicas y jurídicas o comunidades de propietarios, y de 50.000 euros en el caso de entidades locales. El crédito consignado para las ayudas a entidades locales asciende a 342.000 euros, correspondiendo a cada provincia un presupuesto de 38.000 euros, y para propietarios es de 334.350 euros, de los que 37.150 corresponden a cada



MONTESEGUROFOTO

CAMPOS DE ENSAYO. Cerca de medio millar de agricultores de toda la provincia participaron en la visita a los campos de ensayo de Almazán, gestionados por los servicios técnicos de Asaja.



MONTESEGUROFOT

EL PRESIDENTE DEL ICAC EN EL CAMPUS. El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid celebró ayer la última jornada deklEncuentro de la Asociación Española de Profesores de Contabilidad, Asepuc, al que acudió el presidente del ICAC, Santiago Durán.

### **PROVINCIA**

### Cesefor lidera la gestión de la Red Estatal de Montes Públicos

• El objetivo del proyecto, con una subvención de 1,13M€, es exportar el 'modelo Soria' mejorando la gestión de los 8M de hectáreas de este tipo de masa forestal en España

#### V.R.A. SORIA

El director de Cesefor, Pablo Sabín, presentó ayer la Red Estatal de Montes Públicos junto al presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano. Un proyecto que lidera el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León coordinado por Sabín que busca «exportar el 'modelo Soria' y mejorar la gestión forestal y la transformación de los recursos que se producen en estos montes» a través de la unión de las Comunidades Autónomas y teniendo el trabajo de Soria en este sentido como referente. El horizonte potencial de trabajo son los ocho millones de hectáreas de montes públicos que existen a nivel nacional. Todo ello se realizará gracias a la subvención de 1.134.000 euros a cargo de los Fondos de Recuperación y Resilencia teniendo como plazo de ejecución diciembre de 2025.

La Red Estatal de Montes Públicos es una entidad «que nace de la necesidad de crear espacios de cooperación y compartir estrategias, buenas prácticas y casos de éxito entre los equipos de las distintas comunidades autónomas que gestionan montes públicos», explicó Sabín que añadió que su puesta en marcha «supone, para la propiedad pública de los montes una oportunidad para visibilizar el patrimonio forestal público que existe en el país y la gestión que se realiza en ellos». Teniendo en cuenta, además, que «Cesefor podrá llevar la experiencia desarrollada durante estos años desde Soria y desde Castilla y León al resto de comunidades» que se sumen al proyecto.

Por su parte, el presidente de la Diputación, institución de la que



El director de Cesefor, Pablo Sabín, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ayer. HDS

depende la Fundación Cesefor, Benito Serrano, hizo hincapié en que el proyecto «ha sido elegido entre 56 propuestas que optaban a la convocatoria articulada por la Fundación Biodiversidad» añadiendo que «formar parte de Cesefor significa tomar partido por una organización dinámica y con voluntad transformadora que busca ser un ejemplo y un referente a nivel internacional».

Por todo ello, Serrano puso el acento en el hecho de que «Cesefor sea la entidad que promueva y coordine esta red de alcance nacional, posicionando a este centro a la vanguardia de la vertebración del sector, y destacando su contribución a la modernización de los procesos de gestión y manejo de

los montes de utilidad pública con el objetivo de seguir creciendo poniendo en marcha de acciones encaminadas a la transferencia de conocimientos, nuevas prácticas y divulgación de la innovación para el crecimiento de la bioeconomía forestal y el futuro del medio ru-

### LOS DATOS

La superficie forestal de España ocupa el 56% del territorio nacional, lo que equivale a aproximadamente 28.391.780 hectáreas, según los datos más recientes de 2021. De esta superficie, 7.704.722 hectáreas son de titularidad pública, representando el 28% del total de la superficie forestal del país. De éstas, el 95.7% se clasifican como Mon-

tes de Utilidad Pública (MUP), abarcando una superficie de 7.372.416 hectáreas.

Castilla y León es la comunidad con mayor superficie de montes públicos con un total de 1.901.066,95 hectáreas (23,38%). De ellas, 1.844.212,65 hectáreas (97,01%) están incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siendo un 25,2% superficie arbolada.

En este contexto, Soria cuenta con 209.083,49 hectáreas (2,57%) del conjunto de la comunidad de montes públicos, de los cuales 204.383 hectáreas (97,75%) están en el Catálogo de MUP y suponen 183,88 mil hectáreas de superficie arbolada, la tercera provincia con más hectáreas de montes catalogadas de UP de Castilla y León.

### La coral de Torrelodones actúa en Medinaceli

SORIA

El Palacio Ducal de Medinaceli acogerá mañana el concierto coral Cantos de Alabanza organizado por la Fundación DEARTE de Medinaceli. El evento contará con la destacada participación de la Agrupación Coral Torrecanto de Torredolones.

Comenzará a las 19.30 horas. Las entradas tienen un coste de 10 euros y se pueden reservar con antelación.

Esta agrupación surge en el año 2004 de la iniciativa vecinal de Torrelodones, a los que unía el gusto por la música vocal. Su actual director, Juan Pablo De Haro Sánchez ha hecho que el coro entre en una nueva fase con un repertorio que incluye tanto música clásica como música popular, española y de otras partes del mundo.

El programa, que ha sido cuidadosamente seleccionado, presenta una rica diversidad de estilos y épocas que abarca desde el barroco tardío de Marianne von Martines hasta la contemporaneidad multicultural de Jim Papoulis. Cada obra del repertorio ha sido elegida para ofrecer una perspectiva única sobre la belleza, la espiritualidad y la conexión humana a través de la música.

El concierto promete ser una experiencia inolvidable, donde la armonía coral y la acústica inolvidable, donde la armonía coral y la acústica del Palacio Ducal se combinarán para crear un ambiente de profunda reflexión y disfrute estético.

### Concierto para la Noche Romántica en El Burgo

SORL

El Burgo de Osma celebra hoy La Noche Romántica de la mano de los Pueblos Más Bonitos de España, una iniciativa que alcanza su séptima edición. Para sumarse al festejo, El Burgo ofrecerá con un concierto en su plaza Mayor antes de invitar a inmortalizar un beso y compartirlo en redes rozando la media noche. Habrá velas, globos y colorido para que los enamorados se animen a besarse en cualquier lugar significativo del pueblo, fotografiarse y compartir su imagen en redes sociales. El concejal de cultura, Miguel Ángel Miguel, avanza que el 12 de agosto se vivirá de nuevo un evento conjunto con Los Pueblos Más Bonitos de España. Ese día El Burgo, coincidiendo con la lluvia de estrellas fugaces.

## El Ayuntamiento de San Leonardo saca a la venta 2.500 toneladas de madera por 62.000 euros

RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES San Leonardo de Yagüe celebró esta semana un pleno extraordinario, uno de los más cortos de lo que va de legislatura, con un único punto a tratar con el objetivo de agilizar los trámites con respecto a la enajenación de los aprovechamientos forestales de madera del lote SO-MAD-1320-2024.

Se trata, según explicó en sesión plenaria el alcalde, Jesús Elvira, de un lote con 2.500 toneladas y 35 hectáreas de terreno en el monte número 90, de los rodales 18 y 19 con un precio en principio de 25 euros la tonelada, más de 62.000 euros. El punto del día se aprobó por unanimidad de todos los miembros de la mesa.

Entre otros asuntos, en la localidad de San Leonardo de Yagüe han comenzado esta semana con los primeros movimientos de tierra en los terrenos donde se ubicará el parque de bomberos comarcal, que será una realidad en cuestión de meses y que dará una importante cobertura antiincendios a toda la zona de Pinares.

Es la empresa Tragsa la que se en-

cuentra ejecutando estas obras que cuenta con un presupuesto de 457.058,54 euros y que se están llevando a cabo en la parcela municipal que se encuentra en el polígono industrial 'Umbría de Allá', que fue cedida a la Diputación de Soria para este proyecto.

Un terreno de entorno 1.200 metros cuadrados donde se ha dado comienzo a las labores de preparación del suelo para la consiguiente construcción del edificio. Unas obras que, tal y como se informó hace unas semanas desde la Diputación de So-

ria, entran dentro del Plan de Obras Propias de 2024 y cuentan con un plazo de seis meses para su ejecución.

Exactamente, se realizará la construcción de una nave aislada, de estructura de pórticos de hormigón armado prefabricado de una planta y una entre planta. La realización de dichos trabajos conlleva una construcción moderna por su tipología y procedimiento de construcción, asegurando un espacio adecuado para prestar los servicios de extinción y prevención de incendios en la provincia.

### Publicadas las bases para las ayudas de Diputación a ferias y vialidad invernal

El plazo para que los ayuntamientos soliciten las subvenciones para organizar ferias finaliza el 30 de julio mientras que el 12 de agosto acaba el periodo para las ayudas de vialidad invernal

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado viernes, 14 de junio, las bases para la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para organizar certámenes feriales y para vialidad invernal.

Las bases de ayudas a los ayuntamientos para organizar certámenes feriales relacionados con el sector agrario provincial y que cuenten con arraigo, tradición y singularidad, está dotada con 57.000 euros y tienen de plazo 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria

Se establecen cantidades máximas dependiendo del tiempo de certamen ferial: para ferias agropecuarias y medioambientales la cuantía máxima es de 11.000 euros; para ferias alimentarias, como las ferias dedicadas al chorizo, el vino, el cardo, etc., se establece un máximo de 4.000 euros; y para mercados medievales se limita la ayuda a 1.000 euros. La ayuda no superará el 50% de los gastos justificados por la organización en el desarrollo de la feria. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 20 de diciembre para presentar la justificación correspon-

Pueden concurrir todos los ayuntamientos interesados y aquellos que organicen varios certámenes deben incluirlos en el único expediente diferenciando criterios ponderables En la pasada convocatoria fueron 22 los certámenes que respaldó económicamente la Diputación provincial y la partida se ha ampliado en siete mil euros más para que ningún ayuntamiento se pueda quedar fuera.

El Boletín Oficial de la Provincia también publicó el 14 de junio, las bases para que los ayuntamientos interesados soliciten ayuda pa-



Cuchilla quitanieves en la localidad de Valdelagua. HDS

ra dotarse de herramientas y maquinaria destinadas a la limpieza viaria frente a los fenómenos meteorológicos invernales, sobre todo la nieve y el hielo.

La cuantía destinada a este fin

es de 25.000 euros, con el objetivo de subvencionar a los ayuntamientos la adquisición de equipamiento de vialidad invernal, subvencionando el 50% con un importe máximo subvencionable de

5.000 euros., siendo la aportación máxima de la Diputación de 2.500

Los ayuntamientos interesados pueden optar a la compra de cuñas o palas quitanieves acoplables

Degustación en una feria. HDS

a vehículos, también la adquisición de extendedores y almacenes para material fundentes.

Estas ayudas se llevan convocando desde el año 2021, por lo que en las bases se priorizan las localidades a las que no se les ha concedido subvención en los dos ejercicios anteriores. Los ayuntamientos interesados tienen de plazo 40 días hábiles siguientes al de su publicación en el BOP para presentar solicitud.

Iván Andrés Aparicio, diputado responsable del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, ha destacado que el objetivo de esta línea de ayudas es dotar a los ayuntamientos que lo soliciten de las herramientas necesarias para hacer frente a condiciones climatológicas adversas, porque cuando toda la provincia se ve afectada por una nevada generalizada, todos los medios son insuficientes, por lo que seguimos valorado ayudar a los ayuntamientos a la compra de cuchillas, dispensadores de sal, palas quitanieves...

### LÍNEAS ABIERTAS DEL PLAN SORIA 2024:

Impulso Demográfico de apoyo a la natalidad: Plazo 15 Julio. Presupuesto: 450.000 EUROS.

«Rehabilitación Vivienda Municipal: 15 julio (300.000 EUROS)

Relevo Generacional: 30 Septiembre (50.000 EUROS)

Resineros y ayuntamientos resinas: 15 Julio (60.000 CADA UNA)

Farmacias Rurales: 15 Julio (46.000 EU-

Multiservicios: 5 Julio (93.000 EUROS)









### **PROVINCIA**

### La Diputación de Soria aumenta el respaldo al Club Deportivo Pelota Urbión con la firma del convenio

Es el quinto año que la institución provincial ratifica este convenio de colaboración para que el Club pelotari pinariego lo destine a la promoción y al fomento de la pelota a mano

SOF

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano Mata, y el presidente del Club Deportivo Pelota Urbión, José Luis Molina Nieto, han firmado un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones para poner en valor este deporte popular que se puede practicar en todos los pueblos de la provincia, puesto que no hay un pueblo sin frontón.

Benito Serrano señaló la implicación desde el inicio de la pasada legislatura, cuando se firmó por primera vez un convenio con el Club Deportivo Pelota Urbión en el año 2020, y este es el quinto año consecutivo que se apoya este Club que comenzó hace más de doce años su anda-



Firma del convenio entre la Diputación y el Club Pelota Urbión. HDS

dura. El objetivo de este convenio es que el Club continúe con la promoción y el fomento de este deporte en la provincia, así como para dar continuidad a sus escuelas de pelota a mano.

Pelota Urbión milita en la Liga Nacional de División de Honor de Pelota a Mano máxima categoría de este deporte, participando a la vez en otras competiciones de categorías inferiores, estando presente de forma continua en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo una de las referencias del deporte provincial.

José Luis Molina, presidente del Club, incidió en la importancia de esta colaboración para mantener la tradición de este deporte considerado espectáculo y cultura arraigado en la provincia de Soria, colaborando en la difusión de la marca de 'Soria, puro oxígeno'.

El presidente Benito Serrano, ha animado al Club para que siga con el trabajo que vienen desarrollando en los últimos años así como por la gran apuesta que realizan por mantener esta tra-

8.000

Euros. Diputación ha aumentado la dotación al Club Deportivo Urbión hasta los 8.000 euros

dición y por el fomento de la pelota a mano y en la formación de los más jóvenes, a pesar de ser un deporte minoritario en la provincia, que, sin embargo, poco a poco se está recuperando y extendiéndose en algunos puntos de la provincia.

### Diputación y el C.D. Voleibol Río Duero renuevan su compromiso

SORIA

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, rubricó el convenio de colaboración con el Club Deportivo Voleibol Río Duero Soria, junto al presidente del club, Alfredo Cabrerizo, la pasada semana

Esta colaboración se renueva por la Diputación provincial cada temporada deportiva desde los comienzos del club en 2013. Este año, el acuerdo está dotado de 47.000 euros como muestra de apoyo al recorrido del C.D. Río Duero Soria durante los próximos meses en los partidos, entrenamientos, viajes y competiciones que disputen los diferentes equipos con los que cuenta.

La institución ha sido testigo del crecimiento constante del club, no

47.000

Euros. Es la cantidad que Diputación concede al Club Voleibol Río Duero

solo en términos de un mayor número de jugadores e inscritos, sino también en su posicionamiento a nivel nacional e internacional dentro del mundo deportivo.

«Hoy en día, se ha convertido en uno de los clubes que más ha emocionado y hecho vibrar a la provincia de Soria en los últimos años, convirtiéndose en un referente deportivo tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestra tierra», quiso destacar Benito Serrano.

En cuanto a las bases establecidas en el convenio, el C.D. Río Duero Soria seguirá llevando en su equipación la marca deportiva y turística de la Diputación, bajo el lema 'Soria, puro oxígeno'. Uno de los principales objetivos del departamento de Deportes es fomentar tanto la actividad deportiva como el turismo en la provincia de Soria.

El presidente del club, Alfredo Cabrerizo destacó que el C.D. Río Duero Soria cuenta con una cantera formada por un gran número de jóvenes, tanto en sus equipos masculinos como femeninos. Muchos de estos jóvenes hacen el esfuerzo de trasladarse desde diversos pueblos de la provincia para seguir su pasión por el voleibol. «Gracias al



Firma del convenio con el Voleibol Río Duero Soria. HDS

apoyo de la Diputación, todo este esfuerzo es recompensado; además, podemos seguir creciendo y ofreciendo las mejores condiciones a nuestros jugadores», añadió Cabrerizo.

Ambos presidentes destacaron

que, gracias al compromiso de los sorianos y sorianas, este deporte sigue siendo una parte integral de la vida de la provincia. Tanto la Institución como el club continuarán trabajando juntos para mantener y fortalecer esta seña de identidad.





### **PROVINCIA**

## Covaleda elimina el consejo sectorial para los aprovechamientos forestales

El Ayuntamiento buscará una otra fórmula con la sociedad vecinal para gestionar la venta de madera/ Cambio en el reglamento con el que se ha trabajado desde 2017

#### RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

Covaleda ha aprobado la derogación del reglamento para la gestión del lote multivecinal de los aprovechamientos forestales comunales de madera procedentes del Monte de Utilidad Pública 125 con el que se venía trabajando en estos últimos años, desde el 2017, a través de un consejo sectorial. A partir de ahora, el Consistorio covaledense va a buscar, junto con la sociedad vecinal, una fórmula «más sencilla de hacer los trámites administrativos de la venta de la madera de los pinos en la localidad», señaló el alcalde José Llorente.

Este reglamento y el consejo sectorial, -que pasarán a ser derogados de forma definitiva en los próximos días-, se crearon en el momento en el que la gestión de la venta de madera pasó de las sociedades vecinales a los ayuntamientos hace seis años, a raíz de que los ayuntamientos están exentos del pago del Impuesto de Sociedades, que supondría un 25% más de impuestos a la venta de la madera si esa gestión se hiciese a través de la sociedad vecinal, un método que fue también acogido por cada uno de los Consistorios de la zona.

De este modo, en la localidad co-



Masa forestal de los pinares de Covaleda. R. F.

valedense una vez pasó la gestión al Consistorio se creó el consejo sectorial, formado por tres miembros de la sociedad vecinal y tres del Ayuntamiento, para tramitar esa venta de madera y del que ahora, tras considerar el Consistorio «que contaba con competencias que no le corresponden», pasa a derogar-

El acuerdo se acordó en el pleno del pasado 3 de junio y tras su publicación en el *Boletín Oficial de la Provincia* el lunes 17, se ha abierto un plazo de treinta días de trámite de audiencia y de información pública para formular alegaciones que, en caso de no existir, se daría por aprobada la derogación definitivamente.

Como dato, tras el quinto proyecto de ordenación de los montes, desde el año pasado se ha pasado de los 18.000 metros cúbicos anuales de corta, a los 30.000 metros cúbicos anuales en esta localidad pinariega. Cabe recordar que Covaleda es una de las localidades de la provincia más arboladas con unas 10.000 hectáreas de pinares.



Entrada al recinto del Paso del Fuego de las móndidas y las peñas el año pasado. MONTESEGUROFOTO

### San Pedro Manrique se prepara para rememorar el tradicional Paso del Fuego

N.F. SORIA

Los vecinos de San Pedro Manrique se disponen a vivir uno de los actos más emocionantes y singulares con motivo de las fiestas de San Juan: el Paso del Fuego y el rito de las Móndidas. Una fiesta que cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional y que tiene su punto álgido en la medianoche del día 23 de junio, noche de San Juan.

Los sampedranos pisan el fuego con los pies descalzos sobre una alfombra de ascuas en el recinto de la Virgen de la Peña. En las celebraciones tienen un especial protagonismo las móndidas, tres sampedranas o con raíces familiares en la localidad, que se presentan de manera voluntaria para ostentar el cargo. Este año las protagonistas sonAndrea Sánchez Montes, Celia Cantero Martínez y Andrea Lafuente Urtasun.

Las jóvenes serán las encargadas de presidir los desfiles, ofrecer el pregón,

que será a las 12 de la noche de hoy. En el Paso del Fuego tienen el privilegio de pasar las primeras y lo hacen a las espaldas de familiares o de alguno de los expertos pasadores de la localidad.

Aunque las fiestas de San Pedro Manrique son conocidas por el Paso del Fuego, para los sampedranos los actos del día de San Juan cobran mayor relieve porque cada año se renuevan tradiciones locales que han permitido mantener viva la tradición durante siglos

A las 8.30 horas comenzará la Descubierta y la Caballada, a cargo de los miembros de la corporación municipal. Alas 12.30 horas tiene lugar la ofrenda del arbujuelo a cargo de las móndidas, para continuar con la colocación del mayo en la placituela. La mañana concluye con la recitación de las cuartetas a cargo de las móndidas. Textos llenos de sentimiento y simbología que arrancan los aplausos de los

El origen del Paso del Fuego se desconoce y algunos estudiosos lo remontan a tradiciones de los pueblos celtíberos. Ha sido estudiado, entre otros, por el etnógrafo Julio Caro Baroja. El rito de las Móndidas lo relacionan con eel tributo de las Cien Doncellas que pagaban los reyes astures a los musulmanes en el periodo de la Reconquista.

### Salduero celebra su noche de San Juan a la luz de las velas

R. F. PINARES

Salduero vive hoy una de sus noches más mágicas y espectaculares del año con una de las citas que se han convertido en imprescindibles desde hace cinco años en este pueblo de la comarca de Pinares

Se trata de las 'Luces del Duero', un encuentro en el que se iluminan los márgenes del río Duero a su paso por la localidad, además de la plaza del Ayuntamiento y numerosas calles, con nada más y nada menos que 6.000 velas, creando espectaculares imágenes durante la noche.

La afluencia de público ha ido creciendo tanto en cada edición que incluso el Consistorio ha tenido que habilitar aparcamientos para albergar al número de visitantes que en este día se acercan a la localidad.

El acto comenzará a las 21.30 horas con la actuación de un grupo Gospel, pero será horas antes cuando los vecinos de Salduero empiecen a colocar cada una de las 6.000 velas por las zonas establecidas, entre ellas el puente donde se crea una preciosa estampa. La cita continuará con más música en directo, con el grupo 'Wil Mill Mix' a las once.

'Las luces del Duero' será solo un anticipo de los días festivos en Salduero donde el lunes comenzarán las celebraciones por San Juan con la procesión del ramo, una popular tradición de este municipio. En procesión se acude hasta la iglesia donde se ofrece la Santa Misa y se cantan las tan siempre emotivas canciones del Ramo. Al término de los actos religiosos, un mozo recoge el Ramo engalanado y lo lleva en compañía de todo el pueblo y de la música de los dulzaineros hasta la plaza del Ayuntamiento, con las mujeres ataviadas con traje típico de piñorra.

La tarde también contará con actos, como juegos populares y una gran parrillada popular.

### **QUINTANA**

### FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA

Quintana Redonda celebra estos días sus fiestas en honor de San Juan Bautista. Arrancan hoy con los pasacalles de los gigantes y cabezudos y se desarrollarán hasta el día 26 de junio. El domingo 23 se celebrará la cena de la Gallofa y el lunes, a las 13 horas, tendrá lugar la misa en honor de

### CASTILLA Y LEÓN

## La Junta lanza un salvavidas de 3.000€ para los bares de pueblos

• Presidencia moviliza 3 millones de euros para subvencionar los gastos de los establecimientos ubicados en localidades de hasta 200 habitantes y que los ayuntamientos pueden solicitar hasta el 15 de julio

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Los habitantes de los pueblos más pequeños de Castilla y León encuentran en el bar de su localidad el epicentro de su vida social, un lugar «donde todo sucede». Así lo resumió ayer el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una comparecencia para anunciar la convocatoria de ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas al mantenimiento de estos locales en núcleos de población con menos de 200 vecinos y que supondrán un verdadero salvavidas para los establecimientos.

Desde el bar Centro Cultural de La Santa Espina, localidad perteneciente al municipio de Castromonte (Valladolid), González Gago trasladó que con su publicación ayer en el Bocyl se inicia el periodo de solicitud de estas subvenciones destinadas al pago de los suministros de agua, electricidad, gas y combustibles para la calefacción y el agua caliente sanitaria; así como de los servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales del último año.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de julio, y abarca los gastos entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo del presente año, con un importe máximo de 3.000 euros. La cuantía total establecida para este fin es de 3 millones de euros, con la posibilidad de ampliarse en 500.000 euros más en función del número de solicitudes.

Los beneficiarios de las subvenciones serán aquellos ayuntamientos de Castilla y León con menos de 200 habitantes y que cuenten con un único establecimiento «destinado a satisfacer la necesidades de recreo, esparcimiento y relación social entre los vecinos y demás ciudadanos, tales como bares, cafeterías, restaurantes y otros», según se detalla en el Bocyl de este 21 de junio.

Quedan excluidos, además, «aquellos establecimientos que no estén ubicados en inmuebles, como quioscos, casetas, carpas u otras dependencias que se instalan de forma ocasional, así como aquellos establecimientos de restauración que formen parte del negocio interno de explo-



Luis Miguel González Gago conversa con la propietaria del bar Centro Cultural de La Santa Espina. ICAL

tación de una estación de servicio». El objetivo de esta línea de sub-

venciones es el mantenimiento de este tipo de locales, por lo que está previsto, según trasladó González Gago, que sea una partida «estable y permanente en el tiempo». Argumento, además, que si bien es una partida que deben solicitar los propios ayuntamientos, «para quien tiene importancia es para los vecinos».

Por un lado, el consejero de la Presidencia destacó que esta nueva línea «protege la demografía», ya que «permite que la gente siga viviendo en los pueblos» gracias a la presencia de «locales con servicio social» y en los que pueden pasar «sus ratos de ocio y de convivencia». Asimismo, González Gago quiso resaltar la «función asistencial» de estos establecimientos, «porque evitan la soledad no deseada y la desintegración social y permiten detectar problemas de salud, desamparo o de vulnerabilidad de personas que viven solas y que si un día desaparecen de este establecimiento la gente se pone en marcha». Finalmente, también apuntó que de esta forma se «genera empleo» en el medio rural con las personas necesarias para trabajar en estos locales.

«Queremos que los pueblos no solo cuenten con infraestructuras y servicios», continuó el consejero, «también con establecimientos que les permitan tener un carácter más humano y que hagan los pueblos más habitables durante todo el año». También detalló, en este sentido, que la ayuda la percibirán tanto los centros públicos como los públicos gestionados de manera privada y los puramente privados. Eso sí, deberán tener un «funcionamiento garantizado de cinco días a la semana y cinco horas al día» incluyendo domingos y festivos y con la salvedad del correspondiente mes de vacaciones anuales

«No hablamos de un bar de temporada», argumentó en este sentido González Gago, «queremos que el servicio se preste durante todo el año». «No queremos que sea un local de convivencia de verano, precisamente en otoño e invierno es cuando más se precisa esa necesidad de acompañamiento porque sin bar los vecinos ni se verían», apostilló.

«El propio Estatuto de Autonomía establece dentro de los principios rectores de las políticas públicas que los poderes públicos acometamos aquellas medidas necesarias para garantizar el derecho ciudadano de que cada uno viva donde desee», recordó González Gago durante su intervención, y por eso puso de manifiesto el objetivo de desarrollar «medidas para fijar población en núcleos rurales y la necesidad de dotarlos de infraestructuras para que puedan hacerlo».

#### **NUEVOS ESTABLECIMIENTOS**

Si bien las ayudas movilizadas por la Junta van destinadas prioritariamente a los bares y cafeterías que ya estén en funcionamiento, González Gago explicó que para aquellos de nueva apertura existe la posibilidad de que las soliciten en próximas convocatorias ya que, como incidió, los gastos sufragados son los del último año.

Asimismo, también concretó que las subvenciones se entregarán por orden de solicitud, si bien serán los establecimientos en municipios de menos de 100 habitantes los que contarán con prioridad en este caso. En cualquier caso, el consejero de la Presidencia explicó que los criterios se han intentado fijar de manera objetiva. «La voluntad es que tengamos tanta demanda que poco a poco vayamos perfeccionando esta línea de ayudas», agregó.

Junto con Luis Miguel González Gago también intervino el alcalde de La Santa Espina, Luis Miguel Puerta, quien se sumó a la afirmación del consejero de que «el bar del pueblo es donde sucede todo». «Es un centro de unión donde todo pasa, todo se negocia y todo se habla», dijo, y recalcó que allí se concentra la «actividad sociales de jóvenes y de menos jóvenes».

Por todo lo anterior, Puerta anticipó que la puesta en marcha por Presidencia «será una convocatoria que tendrá mucha aceptación» y deseó «que duré en el tiempo». «Así nosotros podremos mantener estos bares», apuntó.

### BAR CENTRO CULTURAL

El escenario elegido para el anuncio de la apertura de la convocatoria de las ayudas fue el bar Centro Cultural de La Santa Espina, un establecimiento que representa a la perfección la importancia que tienen estos locales en los municipios pequeños. Para los 75 municipios de la localidad vallisoletana, este lugar no solo es un punto de encuentro, sino que también actúa como tienda de alimentación e incluso como administración de loterías. Además, es el punto donde se deja el correo e, incluso, donde se agendan citas para los servicios que solo están disponibles algunos días a la semana o al mes.



### CASTILLA Y LEÓN



Llegada de los primeros migrantes al hotel Pozo de Villaquilambre. ICAL

### Dos empresas ofrecen empleo a los refugiados llegados a León

Medio centenar de migrantes están ya en el complejo hotelero de la localidad leonesa y se espera al resto el fin de semana

#### F. RAMOS VALLADOLID

El hotel Pozo de Villaquilambre en León aloja a los primeros refugiados llegados de Senegal y Mali. Los primeros migrantes, medio centenar, llegaban en torno a las dos de la tarde de este viernes día 21 de junio al complejo hotelero de la localidad leonesa,a de la mano de la orden de San Juan de Dios, encargada de la atención de los refugiados.

Estos refugiados, a decir de las mismas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, está previsto que permanezcan en Villaquilambre hasta el 31 de agosto, aunque no se descarta que, de ser necesario, se amplíe su estancia a finales del mes de septiembre.

Bien es cierto que se prevé que muchos de ellos logren un trabajo y se queden. De hecho, dos empresas, Embutidos Rodríguez y Patatas Hijolusa, ya habrían mostrado su interés por ofrecer empleo a algunos de ellos, detallan las mismas fuentes.

Está previsto que a lo largo de este fin de semana lleguen el resto de refugiados hasta completar los 180 que está previsto que se instalen en cerrado complejo hotelero del municipio del alfoz de la capital leonesa.

Desde la Junta mientras, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, denunciaba en Segovia que el Gobierno autonómico no ha recibido aún «ninguna notificación oficial» sobre la llegada mañana sábado de refugiados al Centro de Acogimiento Temporal que se abrirá en el conocido como Chalé de Pozo. «Nosotros nos enteramos por la prensa, que es lo que hemos denunciado», apunta Blanco

antes de repetir que siguen sin saber a través de ninguna comunicación oficial por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad «cuántas personas vienen mañana», aseguraba la mañana de este viernes según recoge. La realidad, tal y como demuestra la imagen recogida por La 8 León es que los primeros migrantes ya se encuentran en el Hotel Pozo.

Según apunta, la propia Blanco le trasladba personalmente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la reunión que ambas mantenían este mismo miércoles en Madrid, que «Castilla y León es una tierra a la acogida».

### El silo más grande de Castilla y León presume de digitalización

Mañueco ve un «proyecto estratégico» y afirma que las iniciativas «salen adelante más rápido» cuando una administración ayuda

#### BURGOS

La empresa segoviana Octaviano Palomo, con 70 años de historia, inició en 2020 un plan estratégico de crecimiento que le llevó a adquirir varios silos de la Red de Silos que tenía el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, los cuales estaban en desuso. Uno de ellos fue el Silo de Pancorbo (Burgos), que destaca dentro de la comarca burgalesa por su inmenso tamaño y su gran capacidad de almacenamiento. De hecho, este Silo es el más grande de Castilla y León, y el tercero del país, y hoy sobresaletambién por ser uno de los «más modernos de Europa», tras el proceso de digitalización que llevó a cabo la empresa cuando lo adquirió.

Tal y como recuerda el CEO de Octaviano Palomo, Pedro Palomo, el silo de Pancorbo es uno de los últimos que se hizo en España, y por lo tanto ya era de los más modernos del país. Esta modernización se ha visto incrementada estos últimos años, gracias a la inversión de esta empresa segoviana para transformar el silo en unas instalaciones completamente automatizadas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que los proyectos empresariales e innovadores «salen adelante más rápido» cuando una administración ayuda, como sostuvo que hace su Gobierno al poner «alfombra roja» al emprendimiento, y volvió a expresar el apoyo al sector primario como «estratégico» para esta Comunidad, informa Ical.

Durante su participación en el acto de inauguración del Silo de Pancorbo (Burgos), Fernández Mañueco sostuvo que la adquisición de esta instalación por el grupo segovia-



Mañueco y Palomo en la inauguración del Silo de Pancorbo. ICAL

no Octaviano Palomo, a quien dio las gracias por contribuir a la creación de empleo en Castilla y León, se constituye en un proyecto estratégico para Burgos y para toda la Comunidad.

Tras destacar el «compromiso» de las empresas familiares, como en este caso la segoviana propietaria del Silo, con la creación de riqueza y empleo en la Comunidad, reivindicó la apuesta de la Junta por el sector primario y destacó que el once por ciento del Presupuesto autonómico de este año, unos 1.500 millones, van a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

«La mayor aportación de todas las comunidades autónomas», aseguró Fernández Mañueco, que se detuvo en explicar a los asistentes al acto, representantes políticos y empresariales, que se han destinado 145 millones frente al problema de la sequía, que es la primera Comunidad en pa-

gar las ayudas de la PAC y que se ha consensuado una posición común con las opas en defensa de sus «justas» reivindicaciones.

Por otro lado, subrayó que Castilla y León es «una potencia cerealista», con un tercio de la producción nacional, y la aportación de 2.000 millones a la economía de la Comunidad. Además, recalcó que cada proyecto o idea que surge para el emprendimiento tiene «alfombra roja» de la Juntaparapoder desarrollar suapuesta, invertir e innovar.

En relación al Silo, recogió lo manifestado por el alcalde de Pancorbo, Javier Vicente Cadiñanos, de que esta instalación es latercera de estas características más grande de España y la más moderna de Europa, lo que entendió como una apuesta por los agricultores y ganaderos y como un proyecto estratégico para Burgos y, en definitiva, para Castilla y León.

### La Junta niega tener la carta de Igualdad en la que pide garantizar la Ley del Aborto

#### VALLADOLID

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, envió una carta el pasado martes a los consejeros autonómicos responsables de las políticas de Igualdad con el propósito de «asegurar que desde las comunidades autónomas están al tanto de las obligaciones que se derivan de la reforma de la Ley del Aborto, que entró en vigor el 28 de febrero de 2023». Una misiva que, en el caso de Castilla y León, la Junta niega haber recibido.

Ha sido el Gobierno de España el que ha trasladado este viernes que la ministra recuerda en su misiva que el cumplimiento homogéneo de la ley en todas las comunidades autónomas «supone garantizar el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos».

No obstante, y a pesar de la información trasladada por el Ministerio de Igualdad con respecto a la carta de Redondo, desde la Junta trasladaron poco tiempo después que no han recibido ninguna misiva.

Según informaron a Ical fuentes de la Consejería de Familia, ni este departamento ni el de Sanidad del Gobierno autonómico tienen constancia de haber recibido «ningún tipo de carta».

### 26.000 aspirantes para 1.693 plazas de Maestros y docentes de Secundaria

#### VALLADOLID

Más de 26.000 aspirantes optan este sábado, 22 de junio, a 1.693 plazas de 34 especialidades dentro del proceso del concurso-oposición de estabilización del Cuerpo de Maestros y del del Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes.

Ávila acogerá las pruebas de Filosofía, Biología y Geología, Orientación Educativa, Sistemas Electrónicos y Equipos Electrónicos. En Burgos secelebrarán Inglés, Música, Educación Física y Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. En León, se presentarán los aspirantes de Educación Primaria y en Ponferrada: Pedagogía Terapéutica.

Palencia acogerá las de Matemáticas, Dibujo, Tecnología y Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. En Salamanca, Educación Infantil, mientras que Segovia acogerá las de Lengua Castellana y Literatura, Física y Química, Francés, Sistemas Electrotécnicos e Instalaciones Electrotécnicas.

Soria acogerá las pruebas de Música y Audición y Lenguaje; Valladolid las de Griego, Latín, Geografía e Historia, Economía, Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Zamora Lengua Extrajera (Inglés) y Educación Física.

### CASTILLA Y LEÓN

### Las monjas de Belorado plantan a Iceta y se reafirman su «irreversible posición»

Las diez religiosas citadas a comparecer ante el Tribunal Eclesiastivo han enviado un documento a Iceta, firmado por todas, en el que persisten en su salida voluntaria de la «iglesia conciliar»

#### LAURA BRIONES BURGOS

Las monjas de Belorado se reafirman en su «unánime e irreversible posición». Así lo han indicado vía redes sociales horas antes de expirar el plazo alargado a la medianoche por el Arzobispado de Burgos para su comparecencia ante el Tribunal Eclesiástico. La Diócesis, por su parte, sí dejó acabar el plazo y no será hasta este sábado cuando se pronuncie sobre el desafío cismático de las religiosas. En la práctica, la actitud de las mojas da a entender que les trae sin cuidado la amenaza de la excomunión que pende sobre ellas por su cismática peripecia porque ellas mismas dediden apartarse de la iglesia católica.

La Diócesis quiso dar un margen

para que recapacitasen y les otorgó un plazo para que pudiera comparecer ante el tribunal. El fin de esta cita era recabar la declaración personal de diez de las catorce religiosas que habitan el convento y constatar si cambiaban de parecer o si, por el contrario, persistían en el cisma iniciado el pasado 13 de mayo con la publicación del llamado Manifiesto Católico rubricado por la superiora, sor Isabel de la Trinidad, en el que reniegan de la «iglesia conciliar» y abrazan los postulados 'sedevacantistas' del que desde entonces es su obispo, Pablo de Rojas.

El comunicado publicado de manera simultánea en las cuentas de Instagram de la comunidad y de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, la organización de Rojas, no deja lugar a dudas. Las clarisas mantienen su ruptura con la Iglesia católica y su pulso particular con Mario Iceta, el prelado burgalés. El texto mencionado cuestiona tanto la mano tendida de este, como la validez del propio Tribunal Eclesiástico al que están llamadas, pues, subrayan, se han separado de su «jurisdicción», no teniendo este la capacidad, a su juicio, «para imponer penas espirituales como lo es la farsa de la excomunión».

Recuerdan al respecto que el documento firmado el 8 de mayo y difundido cinco días después acreditaba su separación «libre y voluntaria, con unanimidad y alegría de espíritu» de lo que ellas llaman, también entre comillas, la 'iglesia conciliar' «surgida del Latrocinio Vaticano II». El comunicado incide que por medio de ese manifiesto «nos adherimos a la verdadera fe católica» y señala que este paso fue «fruto de madura, meditada y consciente reflexión», además de «refrendado por todas».

Además, respecto a cualquier sanción canónica ya anunciada, critican que será «impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas» y advierten que tales penas «carecen de efectividad y son nulas e írritas». Afirman que están dispuestas a dar la vida por defender su nueva postura y, en clara referencia a la autoridad de Iceta como comisario pontificio designado por el Vaticano, ase-

guran no temer «a quienes puedan matar el cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma». Culmina así este episodio de la rebelión de las monjas que, cabe recordar, se iniciaba con la visita al convento de los apoderados del arzobispo que fueron expulsados- para trasladar los requerimientos, previos al inicio de los procedimientos legales canónicos y civiles que culminarán con la excomunión de la comunidad cismática y su salida del monasterio, voluntaria o for-

Visto lo visto, si bien las aludidas dan nula importancia a la primera consecuencia, parece que pelearán por evitar la segunda, convencidas de que la propiedad del inmueble es suya. El final de esta trama parece lejano. Mientras, la expectación crece y las cámaras de televisión interesadas en cada paso de las monjas se multiplican. Ayer hacían guardia frente al Arzobispado por si las exclarisas se animaban a comparecer y también a las puertas del convento para captar su posible salida.

### Atapuerca busca el rastro de las poblaciones humanas más antiguas de toda Europa

Estudian niveles de más de 1,4 millones de años en las excavaciones en Elefante y Fantasma / Es el único yacimiento que puede zanjar el debate

#### MARTA CASADO BURGOS

A falta de iniciar el grueso del trabajo en los 11 yacimientos que se abrirán en la 46 campaña de excavaciones de Atapuerca, la avanzadilla ha empezado el trabajo de preparación de los yacimientos de Mirador, Elefante, parte más antigua de Gran Dolina y Cueva Fantasma. Este último, el yacimiento con la superficie más amplia y con una gran profundidad, será protagonista, con permiso de los fósiles humanos que aparezcan en Homo antecessor cuyo terreno vuelve a pisarse en superficie 30 años después de su descubrimiento. «Estamos ante una campaña muy prometedora», señalaban los codirectores junto al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en lo que supone ya un arranque de actividad científica que acercará a 300 investigadores en las próximas tres quince-

Cueva Fantasma es una gran superficie de excavación que, ade-



Bermúdez de Castro y Carbonell caminan por el yacimiento con el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. TOMÁS ALONSO

más, tiene muchas entradas de aporte de material alrededores que podrían ser en sí nuevos espacios de trabajo. Aunque ahora buscan en la parte más profunda del yacimiento y aportar datos fiables del gran debate de las primeras ocupaciones humanas en el continente europeo. «Iniciamos ahora un sondeo para los próximos cuatro o cinco años que nos permitirán saber qué son los sedimentos muy antiguos que hay bajo el conglomerado de restos de Fantasma», explicó el codirector Eudald Carbonell.

El objetivo es analizar y trabajar bien las zonas con antigüedades superiores a 1,4 millones de años. Estas están en la parte baja de Sima del Elefante, donde las dudas sobre las dataciones han vuelto a retrasar la publicación sobre Pink, la cara del primer europeo que apareció en 2022. También los niveles más bajos de Cueva Fantasma alcanzan esas edades tan antiguas en torno a 1,4 y 1,8 millones de años aunque ahora se excavan en extensión niveles de época neandertal. Este espacio tiene 18 metros de profundidad con sedimento fértil y será, junto con Elefante, la clave para definir la población más remota de Atapuerca y, por tanto, del continente europeo. «El debate está ahora en la discontinuidad de ocupación en Europa en estás épocas tan antiguas, nosotros creemos que hay una ocupación continua, tenemos restos de 1,4, y 1,2 millones de años, y tenemos secuencia por debajo para debatir, algo que nadie tiene», especificó Carbonell. También abordan los trabajos en la parte baja de Gran Dolina, donde exploran la base del yacimiento con un millón de años de antigüedad.



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko







El director de Diario de Castilla y León, El Mundo, Pablo R. Lago; la subdirectora de RIASC y profesora del departamento de Matemáticas de la ULE, Noemí de Castro; la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la UVA, Mercedes Martínez; el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL, Federico Bueno; el miembro del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la UBU, Daniel Urda; y la directora de cátedra institucional de ciberseguridad de la ULE, Adriana Suárez. J.M.LOSTAU

### Las universidades instan a aprovechar el potencial de la ciberseguridad para seguir como referente nacional

Representantes de las universidades públicas de León, Salamanca, Burgos y Valladolid destacan las oportunidades emergentes que se abren en este campo, con la Inteligencia Artificial como una de las áreas más destacadas

#### LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

«La ciberseguridad es una oportunidad para consolidar a Castilla y León como referencia nacional». Así de rotunda se expresó la subdirectora del RIASC, el Instituto de ciencias aplicadas a la Ciberseguridad de la Universidad de León, Noemí de Castro, al analizar la importancia de este área informática en la autonomía, tras repasar que existen varios títulos de máster específicos en la materia, se organizan cursos de formación permanente y se programan también cursos para acercar su importancia a los jóvenes.

«Somos referente, pero tenemos que seguir expandiéndonos», añadió la también profesora del departamento de Matemáticas de la ULE para recordar que, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, la Comunidad está desarrollando más de una decena de «proyectos estratégicos» y cátedras específicas. «Quizá a veces no consigamos que esta imagen llegue a la sociedad, pero somos un referente», remarcó antes de insistir en la idea de que la autonomía se ha convertido en un modelo dentro del país.

Además, en el club de Prensa La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León, organizado por Diario de Castilla y León, El Mundo, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la Universidad de Valladolid, Mercedes Martínez, puso el acento en que la ciberseguridad «va a seguir creciendo» y se va a convertir en un campo con oportunidades emergentes gracias a su dinamismo, que se convierte en un «reto importante y enriquecedor».

Con el propósito de exprimir las oportunidades relacionadas con la ciberseguridad, los ponentes que participaron en la mesa de debate ensalzaron el papel del Incibe como «palanca» de Castilla y León, tanto en el ámbito de las universidades como en el empresarial, según expresó De Castro, y solicitaron la programación de cursos, eventos y colaboraciones con el objetivo de que la Comunidad siga siendo «escaparate» de investigaciones.

«Gracias al Incibe tenemos la oportunidad de acercarnos a jóvenes, incluso a niños, y llamar su atención sobre los peligros, por ejemplo, de exponer datos a terceros. Quizá hace unos años la ciberseguridad se asociaba al sector financiero, pero hoy en día ya no queda nadie fuera del mundo digital», reflexionó el miembro del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la Universidad de Burgos, Daniel Urda Muñoz.

«El impacto del Incibe es increíble; muchas empresas han montado aquí sus sedes y eso favorece la empleabilidad y que se necesiten más estudiantes gracias al polo generado en León y en Castilla y León», apuntó la directora de la cátedra institucional de ciberseguridad de la Universidad de León, Adriana Suárez, para reflexionar que se necesitan títulos orientados a esta materia, puesto que existe una alta demanda que no se puede cubrir en la actualidad.

Dentro de los sectores emergentes que pueden tener un mayor impacto en la ciberseguridad destaca el rápido crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) que, nivel de investigación académica «abre retos y desafíos», en palabras de De Castro. A juicio del vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, «el reto empieza por saber qué vamos poder hacer y qué no», por determinar «dónde ponemos el límite de la dignidad humana» y, a partir de ahí, se marcará su desa-

En torno al debate sobre cómo la Inteligencia Artificial repercutirá en la ciberseguridad, los ponentes consideraron que jugará un rol importante que hace escasos años no se podía imaginar. De ahí que, ante un «entorno dinámico», se necesite una «adaptación constante», valoró Urda. Sin obviar que existe un «reto de privacidad muy importante» que, además, «coincide con una sociedad de la exhibición», razonó Bueno de Mata.

Además de abordar los desafíos y oportunidades que genera la IA en el campo de la ciberseguridad, los participantes en el Club de Prensa organizado por El Mundo de Castilla y León coincidieron en la necesidad de estrechar las distancias que separan el mundo universitario y el empresarial, para poder aprovechar sinergias y exprimir todo el potencial. Máxime cuando se trata de un área en el que la Comunidad se posiciona como referente del país, resaltaron, y que no tiene cubierta toda la demanda laboral que se precisa.







**ADRIANA SUÁREZ** DIRECTORA DE CÁTEDRA INSTITUCIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

### «Al que se quiere quedar no le faltan oportunidades de empleo»

L.G.E. VALLADOLID

El abanico de oportunidades laborales que se les abre a aquellos estudiantes que se forman en ciberseguridad es tan amplio y variado que les permite asentar su proyecto de vida en Castilla y León. Es una de las conclusiones que destacó la directora de cátedra institucional de Ciberseguridad de la Universidad de León, Adriana Suárez, después de ilustrar este favorable escenario con un ejemplo: «Para seguir el máster ofrecemos tanto la modalidad presencial como la online y, aunque la mayoría de alumnos lo comienzan de forma presencial, sólo uno o dos lo terminan así; el resto se pasan al online precisamente porque empiezan a trabajar».

Algunos de ellos, aclaró, dentro de la propia institución académica, pero el destino también es el Incibe, el Centro de Supercomputación de Castilla y León o las empresas privadas. «Todo el que se quiere quedartiene oportunidades de empleo», expresó Suárez, sin obviar que buena parte de quienes se forman en esta materia en auge «trabajan por toda España», pues se trata de una formación con alta demanda, 'cotizada' en muchos sectores.

De hecho, destacó que uno de los alumnos del doctorado «se está especializando en ciberseguridad en el mundo de la automoción, para ver los retosyoportunidades» que ofrece este área en un territorio donde dicho sector tiene un peso tan importante, contó como ejemplo de que la ciberseguridad tiene potencial en entornos «muy diversos» y, por tanto, abre las puertas del mercado laboral desde múltiples sectores

Con el objetivo de exprimir las potencialidades de futuro, la directora de cátedra institucional de Ciberseguridad de la Universidad de León instó a las administraciones públicas a impulsar grupos de trabajo en los que puedan compartir su experiencia con las empresas, en aras de multiplicar las oportunidades y ensalzó la importancia de la celebración de foros como el organizado ayer por El Mundo para dar a conocer su labor y facilitar que «surjan nuevas ideas».

un buen trabajo», pero consideró que hay que «seguir visibilizando» y fomentando la colaboración entre instituciones, públicas y privadas, para «formar y retener el talento que se forme», teniendo en cuenta que se trata de un campo de trabajo donde no hay suficiente personal cuali-

«La ciberseguridad es un campo que se expande. Hay más ciberataques fruto de las nuevas tecnologías y eso hace que se necesiten más profesionales», ahondó para argumentar que el número de personas especializadas no abarca toda la demanda que existe en la actualidad y ensalzar el importante papel que juegan las universidades en la formación de estos perfiles.

**MERCEDES MARTÍNEZ** COORDINADORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGERNIERÍA DE LA PRIVACIDAD DE LA UVA

### «Hay que crear sinergias para que la investigación fluya»

El acercamiento entre el ámbito académico y el mundo laboral fue uno de los temas de análisis que se pusieron sobre la mesa durante el foro La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León y, para la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la Universidad de Valladolid, Mercedes Martínez, las administraciones públicas juegan un importante papel como nexo entre ambas esferas. «Está claro que si no hay un impulso de las administraciones públicas, no hay hub que funcione», dijo en referencia a la coordinación entre empresas y universidades.

Así, consideró necesario el fomento de programas de investigación, pero recordó que las instituciones académicas no pueden avanzar sólo con su «entusiasmo e ilusión», sino que necesitan financiación para continuar sacando adelante proyectos. «Hay que crear sinergias para que la investigación fluya», razonó en referencia a una necesaria «dinamización»

Por eso, una de las conclu-

siones que destacó en el cierre de la jornada fue el «interés» de colaboración que existe «entre empresas y universidades», pero que se necesitan espacios de encuentro donde se dé a conocer la labor que realizan, puesto que «hay muchas oportunidades y mucho interés en Castilla y León».

Como ejemplo de que en muchas ocasiones pueden ser un 'bastón' sobre el que se pueden apoyar las empresas, Martínez recordó que algunas han recurrido a ellos para ver cómo poner en marcha y aplicar la normativa referida al Esquema Nacional de Seguridad. «El hecho de que nos pidan ayuda a las universidades representa una oportunidad», valoró al respecto la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la UVA.

En cuanto a las posibilidades de los estudiantes para quedarse en Castilla y León después de completar su formación, Martínez puso el acento en favorecer el retorno más que la retención, pues consideró enriquecedor que conozcan cómo se trabaja en otros lugares, pero hay que ser capaces de atraerles de vuelta.

**DANIEL URDA** GRUPO DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

### «Las universidades tienen que ir hacia una formación más dual»

L.G.E. VALLADOLID

El Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa que se imparte en la Universidad de Burgos representa la «dirección» en la que deben avanzar los planes de estudio, en cuanto a estar orientados a las necesidades que demandan, como ya ocurre con los planes duales de Formación Profesional. A juicio de Daniel Urda, uno de los miembros del Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la UBU,

«las universidades tienen que ir hacia una formación más dual», acercando la colaboración entre las instituciones académicas y el sector empresarial, no sólo en cuanto a la adquisición de los conocimientos iniciales, sino también respecto a la actualización de esos conocimientos a fin de adaptarse a la propia evolución que se experimenta con el paso de los años.

Según expresó Urda en una de sus intervenciones duran-

te el foro La Ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León, confía en que el mencionado título de UBU sea «la semilla de muchos otros» en los que se ahonde en esas sinergias entre ambos campos y haya una colaboración estrecha que permita a los alumnos adquirir los conocimientos que luego les van a demandar en la empresa privada.

En este sentido Urda destacó que «se está haciendo

FEDERICO BUENO DE MATA VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIV. DE SALAMANCA

### «Es importante saber trasladar la investigación desde los despachos»

«Es fundamental que realmente transfiramos el conocimiento y haya una colaboración con las empresas», sentenció rotundo el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, durante el foro sobre seguridad organizado por El Mundo de Castilla y León y el Incibe.

En sus intervenciones, Bueno de Mata destacó la importancia de fomentar los doctorados industriales y de promover investigaciones relacionadas con lo que requieren las empresas, en aras de fomentar la «empleabilidad» en sectores que son pujantes en Castilla y León. «Es importante saber trasladar la investigación práctica desde los despachos», insistió.

A juicio del representante de la USAL, se necesitan también más esfuerzos para «visibilizar la transferencia del conocimiento», pues valoró que hasta hace poco tiempo se le ha considerado como «la hermana pobre», hasta que dentro del mundo académico ha habido un cambio de mentalidad, respaldado también por la nueva Ley de Ciencia, que potencia dicha transferencia. «Ahora hay un escenario distinto», expresó.

En este sentido, llamó a las administraciones públicas a «saber dónde destinan el dinero», en cuanto a desarrollar «políticas estratégicas

contundentes», con proyectos que no sólo sean finalistas, sino que también sean de «acompañamiento». «Hay que fomentar la formación post doctoral de cara a una inserción profesional, y acompañar a las personas en este planteamiento con programas formativos en diferentes materias para que esas personas luego formen a otras que vengan detrás», añadió en uno de sus turnos de pa-

Por último, ensalzó la importancia de actos como el de ayer para «conectar las realidades, anticiparse, ser visionario y tener una política estratégica bien armada, compartiendo ideas y yendo to-

**NOEMÍ DE CASTRO** SUBDIRECTORA DE RIASC Y PROFESORA DEL DPTO. DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

### «Universidades y empresas tenemos que hablar seriamente»

L.G.E. VALLADOLID

Lograr una transferencia del conocimiento fructífera pasa por fomentar un diálogo entre las universidades y las empresas que permita a uno y otro 'mundo' comprender el funcionamiento del otro sector. «Universidades y empresas tenemos que sentarnos a hablar seriamente», afirmó al respecto la subdirectora de RIASC y profesora del departamento de Matemáticas de la Universidad de León, Noemí de Castro García.

Durante una de sus intervenciones, De Castro puso el acento en la necesidad de aprovechar más los doctorados industriales y de fomentar la colaboración con el universo empresarial, puesto que

se trata de un ámbito con objetivos diferentes a los que persigue el académico. «En la universidad tenemos unos objetivos, unos tiempos y una financiación diferente a la que tienen las empresas; ellas tienen que entender cómo trabajamos los investigadores y nosotros tenemos que entender que en las empresas los tiempos son más cortos», razonó como punto de partida para empezar a estrechar la distancia que les separa.

Además de resolver este escenario, otra de las asignaturas pendientes en aras de aprovechar las oportunidades que brindan las universidades se centra en la falta de una financiación suficiente que les permita crear puestos de investigación de técnicos, «que sí existen en otras universidades», para que los alumnos, una vez completada su formación, se queden a trabajar como asalariados. «El problema es que no podemos competir en términos económicos con las empresas, y que no podemos hacer contratos indefinidos, porque todo va ligado a proyectos y eso nos perjudica», explicó también en referencia a institutos de investigación y parques empresariales.

«Desde las universidades trabajamos mucho en ciberseguridad y estamos dispuestos a colaborar para dar el empujón necesario para que Castilla y León sea referente en esta materia», apostilló De Castro.







LA CIBERSEGURIDAD COMO OPORTUNIDAD EN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

MARÍA GONZÁLEZ CORRAL CONSEJERA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

### «Los centros Cyl Digital son la primera barrera de seguridad del ciudadano»

#### D. M. ARRANZ VALLADOLID

Castilla y León quiere seguir liderando el ámbito de la ciberseguridad y estar bien posicionada ante el avance de la era digital. En la clausura del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León sobre esta materia, la consejera de Movilidad y Transformación Digital Junta de Castilla y León, María González Corral, defendió la unidad de acción entre administraciones, universidades, Incibe y la empresa privada para seguir trabajando y que al igual que «Castilla y León es puntera en automoción, también lo es en ciberseguridad». Algo que para González Corral «hay que creérselo, contarlo y seremos capaces de crear, retener y atraer talento»

Afirmó que la digitalización «es una herramienta básica para nuestra cohesión social y económica» y que el sector empresarial regional «está 10 puntos por encima en gasto ejecutado de la media en I+D y somos top 5 en innovación y esfuerzo tecnológico en PIB». Ensalzó la labor que realizan los Centros Cyl Digital de los que dijo que son «la primera barrera de seguridad para los ciudadanos», y que tienen presencia en las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

Una serie de ciberataques que «están aumentando en número y en complejidad», por lo que defendía la formación para «estar preparados» porque el «factor humano es el punto más débil de estas medidas»

La consejera expuso las líneas de colaboración puestas en marcha como los 'Retech' siendo la comunidad que más fondos europeos ha recibi-



María González Corral. J.M. LOSTAU

do para trabajar en varias líneas: «En materia de ciberseguridad para generar nodos especializados. En industria agroalimentaria para buscar la trazabilidad de los alimentos desde su producción hasta la comercialización; en Patrimonio cultural, con sensores para hacer un análisis de esos datos y estado de conservación, y en el sector forestal con monitoreo que ayuda a reducir los desastres naturales».

#### **TELECOMUNICACIONES**

Además, puso en valor la Mesa de las Telecomunicaciones puesta en marcha «como foro abierto para la cooperación público-privada» y que busca avanzar con el talento como premisa, porque expuso que en la actualidad las empresas demandan «competencias digitales en más de la mitad» de las habilidades que solicitan y que al «70% le falta personal cualificado». También valoró positivamente los programas STEM para el desarrollo del

talento. Y las líneas abiertas con Incibe en León para «conectarlo con fibra ultrarrápida con proyectos de

Sobre este aspecto también indicó

que trabajan de la mano del Centro de Super Computación de León y el Scayle con «numerosas aplicaciones para hacer nuestro día a día mucho más eficiente y con esa capacidad de cálculo para aplicar metodologías como los molinos eólicos para la compraventa de energía, monitorización de la actividad agraria, pero también nos dedicamos a la inteligencia artificial». Por otro lado, destacaba dos proyectos conjuntos en los que están trabajando Scayle e Incibe son los denominados 'Cinderella' y 'Hot', que cuentan con financiación de los Fondos Europeos Next Generation. Cinderella que «persigue la creación de un centro de distribución de claves cuánticas a través de fibra óptica y el desarrollo de un sistema criptográfico en la nube resistente a ataques con computadores cuánticos», mientras que el segundo busca «el establecimiento de un sistema automático que preserve el anonimato en las modificaciones o borrados de los datos existentes en los principales proveedores de servicios en la nube». Dos programas que están desarrollando con estos fondos hasta el 2026.

Por último, destacaba acciones que ponen en marcha desde el ejecutivo regional de manera transversal en diferentes consejerías para «avanzar entre todos» y ponía el ejemplo del ICE, en la «compra pública de ciberseguridad» donde fue pionero.

MARCOS GÓMEZ SUBDIRECTOR DEL INCIBE

### «Se necesitan el doble de profesionales de los que hay en el mercado»

D. M. ARRANZ VALLADOLID La digitalización y la industria 4.0 han roto los esquemas de la empleabilidad, abriendo nuevos nichos de mercado que en España están generando una oferta más elevada de empleo en el ámbito de la ciberseguridad de lo que existe en el mercado. «La ciberseguridad abre una oportunidad para los jóvenes, se necesita el doble de profesionales de lo que hay en el mercado». Era la reflexión de Marcos Gómez, subdirector de Incibe-CERT y CISO de INCIBE en la apertura del Club de Prensa de El Mundo acerca de La ciberseguridad como oportunidad en las Universidades de Castilla y León'.

Gómez ponía sobre la mesa la necesidad actual en el mercado de encontrar 83.000 personas para estos puestos, cuando solo hay 41.000 disponibles. Es decir, el doble de demanda que oferta. Una oportunidad para los jóvenes, pero también echaba en falta una mayor presencia femenina. «Hay necesidad de presencia de mujeres en el ámbito tecnológico y en el de la ciberseguridad, en la etapa universitaria solo el 18% de las personas graduadas se especializan en ello y son mujeres», destacaba, elevando la cifra hasta el 40% en Incibe. También el del colectivo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión que alcanza

Aspectos que están en continuo crecimiento porque España ha sido el primer estado en trasponer el reglamento y direc-



Marcos Gómez, IM LOSTAU

tivas europeas el ámbito de la Inteligencia Artificial y desarrollar proyectos de implantación del 5G. Esas nuevas vías abren, exponía, riesgos como los ataques, con más de 83.000 incidentes en el ámbito cibernético de todo tipo o 160.000 situaciones de dispositivos vulnerables que no están protegidos.

Otro aspecto a trabajar, indicaba el subdirector de Incibe gira en torno a la alta rotación de perfiles ya que la pandemia ayudó a que hubiera más perfiles y que se trabaje remotamente es un beneficio para las empresas y un hándicap también para la rotación».

#### MÁS FORMACIÓN

Con una partida de 550 millones de euros de fondos para desarrollar proyectos, el Incibe explicaba «invierte entre 30 y 40 millones para que haya unos 10.000 profesionales más a incorporar hasta 2026», pero también apoyo a los proyectos de Cátedras de Universidades con otros 40-50 millones, y a su vez aportando 224 millones en 120 proyectos de 150 empresas para erradicar mediante la compra pública innovadora «esa brecha de profesionales la dinamización de la industria», siendo el segundo organismo del estado que más invierte. Para contar en 2026 con nuevos servicios y nuevas soluciones y que la industria española siga al alza porque ahora «ocupa el 4º mundial, el segundo tras Reino Unido en Europa, y gracias a la industria podemos ser optimistas en INCIBE y estar en ese ranking».

Además, gracias a programas como Incibe-Cert se sitúan a la cabeza, solo por detrás de EEUU, al contar con equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos cibernéticos



David Esteban, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Medina de Rioseco; Enrique Cabero, presidente del CES; José Antonio Arias, gerente de El Mundo de Castilla y León; María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital; Marcos Gómez, subdirector del Incibe; Jacinto Cqnales, subdelegado del Gobierno en Valladolid; y Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. J.M. LOSTAU

### **DEPORTES**

### El Numancia más eléctrico

**FÚTBOL.** El club rojillo presenta su nueva equipación en la que un relámpago simboliza la energía y la intensidad del equipo / Los precios de las camisetas se mantienen y se recupera la tercera indumentaria

#### FÉLIX TELLO SORIA

El C.D. Numancia presentó su equipación más eléctrica para la próxima temporada en un acto que tuvo lugar en el Hipermercado E. Leclerc y en el que se dieron a conocer los detalles de las tres indumentarias para el curso 2024-2025. El motivo gráfico de un relámpago que simboliza la energía y la intensidad del equipo fue el gran protagonista de una rueda de prensa en la que asistieron el presidente numantino, Patricio de Pedro, y el director general. Javier Jiménez. El responsable de marketing numantino Javier del Pino y el ejecutivo de Errea David Ramón fueron los encargados concretar las características de las nuevas camisetas.

El Numancia recupera la tercera equipación que será en color negro, mantiene el guiño al Soria CF en la segunda indumentaria y para la primera, como no podía ser de otra forma predomina el color rojo en la camiseta y el azul en el pantalón.

Se mantiene los precios de las temporadas anteriores con un coste de 59,95 para las camisetas, el cual tendrá una rebaja para los abonados rojillos del 20 por ciento, por lo que por 48 euros podrán tener su elástica para el ejercicio 2024-2025. Las prendas numantinas ya están disponibles en los habituales puntos de venta y también de forma on line. La tipología será nueva tanto para el número como para el nombre.

Del Pino fue el encargado de valorar una indumentaria para la que varios futbolistas de la cantera numantina realizaron las veces de improvisados modelos. La ropa de entrenamiento está diseñada en vino tinto, la de porteros tiene un verde más llamativo y este año se introduce como novedad una tercera equipación de juego negra. La primera equipación mantiene la esencia roja con detalles y pantalón azul y la segunda mantiene el guiño al Soria FC que el Numancia asumió en los 80, con la franja morada. La ropa de paseo es un cabezal y polo militar con pantalón negro y la segunda equipación de portero lleva como protagonismo el azul. Respecto al verde militar de la ropa de paseo se simboliza que «el Numancia va a dar mucha guerra esta temporada», según apun-

El responsable de Errea indicaba que el relámpago es el motivo gráfico que protagoniza las equipaciones y que simboliza energía e intensidad y que se muestra especialmente en la segunda equipación donde se convierte la franja central en este rayo. «Se trata de



El Numancia presenta sus equipaciones para la próxima temporada en la que recupera la tercera vestimenta de color negro. REPORTAJE GRÁFICO: CIRILO VARGAS



Primera equipación.

Los abonados del Numancia tendrán un 20% de descuento en todas las prendas

«El verde militar de la ropa de paseo simboliza que el equipo va a dar mucha guerra»



Segunda indumentaria.

tejido transpirable y de rejilla confeccionado por el tejido patentado por Errea, con alta tecnología para que transpire la piel de dentro hacia afuera pero no de afuera hacia adentro, haciendo como repelente al agua y otras bacterias. Los cuellos se alejan de los estándares del fútbol dando personalidad y originalidad a la camiseta».

►ERREA DESDE 2006. Numancia y Errea van de la mano desde 2006 y por lo tanto son ya 18 años de unión tanto en el fútbol profesional como en el no profesional.

El Numancia fue el primer club de fútbol que vistió esta marca en España y, con el paso del tiempo, la unión ha demostrado ser fuerte y duradera, independientemente de las categorías y las vicisitudes propias del deporte. Una rela-



La novedosa segunda equipación. ción que va más allá de un simple patrocinio, compartiendo valores

Errea y Numancia se han mostrado fieles desde aquel mes de junio de 2006, independientemente de la categoría en la que militasen los sorianos. Desde 2006 a 2008 el equipo estuvo en Segunda y fue en la temporada 2008-2009 cuando el Numancia pisaba de nuevo la Primera División. Fue una estancia breve porque al año siguiente se bajaba a la categoría de plata. En Segunda se militó hasta el fatídico mes de julio de 2020 cuando los rojillos certificaban su descenso a Segunda B.

Esta será la quinta campaña seguida fuera del fútbol profesional español y el objetivo del Numancia es volver y hacerlo vistiendo con Errea. La firma italiana tiene



Así vestirán los porteros numntinos. ahora un mercado importante en

el deporte español, aunque hay que recordar que el Numancia fue el primero hace ya casi dos décadas.

Errea continuará diseñando, proporcionando y comercializando la ropa de juego, entrenamiento y paseo del primer equipo del C.D. Numancia y de todos los equipos formativos del club rojillo. La renovación de principios de este año con la firma italiana supone que Errea vestirá al Numancia hasta el 2028, lo que marca un hito significativo en la relación entre ambas entidades, fortaleciendo aún más la alianza estratégica.

Las nuevas prendas para el siguiente curso las estrenará el Numancia a partir del 16 de julio, que es la fecha en la que la plantilla rojilla inicie los entrenamientos en la Ciudad del Fútbol.

### **DEPORTES**

### Redes sobre Pablo Ayuso

**CD NUMANCIA.** El club rojillo le ofrece al preparador soriano ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo / El técnico ya tiene experiencia como segundo entrenador

#### JON ANDER URIARTE SORIA El C.D. Numancia le ha ofrecido a Pablo Ayuso ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo soriano para esta temporada. El preparador soriano podría volver de esta

Altor Calle en el banquillo soriano para esta temporada. El preparador soriano podría volver de esta manera a la entidad rojilla siempre y cuando las conversaciones, que no pueden prolongarse mucho en el tiempo, lleguen a buen puerto.

La entidad rojilla ha pensado en un hombre de la casa para ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo soriano. El elegido no es otro que Pablo Ayuso, hombre formado en la Ciudad Deportiva e igualmente técnico de confianza del director deportivo, Álex Huerta. De hecho, la carrera deportiva de Huerta y Ayuso corrió paralela en las categorías inferiores de la entidad, compartiendo más de una conversación y más de dos durante su etapa como entrenadores de los equipos juveniles y de la primera plantilla. La amistad que une a ambos va más allá de lo puramente futbolístico.

Pablo Ayuso, que en la 19-20 llegó a disputar el play off de ascenso a Segunda B con el filial rojillo, tiene además experiencia en el banquillo del primer equipo soriano. En enero de 2021, Ayuso fue la mano de derecha de Álex Huerta cuando éste tuvo que hacerse cargo del equipo tras la destitución de Mánix Mandiola. Durante las dos siguientes temporadas ejerció igualmente como segundo entrenador llegando a ser máximo responsable del equipo en las últimas jornadas de la temporada 22-23, tras la destitución de Iñaki Bea. En una entrevista concedida a HERALDO DIARIO DE SORIA-EL MUNDO en mayo de 2023, Ayuso no ocultaba que era numantino de nacimiento. «Sí, desde bien pequeño. Mi padre me ha inculcado la afición por el fútbol y por el Numancia de toda la vida. Lo he seguido por toda España. Como jugador también estuve seis años en la cantera, y como entrenador llevo catorce. El sentimiento es muy grande», afirmaba.

Las conversaciones la posible llegada de Pablo Ayuso al Numancia podrían concretarse en breve. La entidad rojilla presenta el martes a Aitor Calle como nuevo técnico y quiere cerrar la estructura del primer equipo y su ayudante lo antes posible para. Y es que cuerpo técnico, con las fiestas de San Juan de por medio, tiene unos 15 días para dar forma a la plantilla de la próxima temporada y preparar el programa de trabajo ante el inicio de pretemporada que tiene lugar el 16 de julio.

Desde Mariano Vicén se anunciaba el pasado jueves que Aitor Calle, técnico de padres sorianos y enraizado en Los Rábanos, será el responsable del banquillo para la 24-25, una temporada cuyo objetivo no es otro que ascender a Primera Federación.



 $\textit{Pablo Ayuso durante un encuentro del primer equipo en Los Pajaritos.} \ \texttt{MARIO TEJEDOR}$ 

### FÚTBOL

### El Almazán apuntala su punta de ataque

SORIA

La S.D. Almazán ha reforzado sus punta de ataque para la temporada 24-25, con la incorporación de Ángel Cervero y la renovación de Javier Albitre, dos jugadores que prometen goles para la escuadra que dirige Santi Sedano.

La entidad adnamantina va dando forma al grupo de la próxima temporada, una grupo que en ataque va a contar con efectivos peligrosos. Ángel Cervero, jugador sub-23, recala en Almazán procedente del Numancia B. Con el filial rojillo ha marcado 12 goles esta temporada en 21 encuentros en la Regional Aficionados. Igualmente, el club de La Arboleda anunció la renovación de Javier Albitre para la próxima temporada, jugador que ha sido el pichichi del equipo este curso con 11 goles. La dupla Albitre-Cervero puede dar más de una alegría al equipo. Estos jugadores se unen a otros ya anunciados por la S.D. Almazán, entre ellos el central y capitán del equipo, Rafael Checa; el jugador ofensivo Ebri y el centrocampista Carlos Elvira.

### El San José completa el banquillo

**FÚTBOL.** Carlos Carramiñana es el nuevo técnico del equipo colegial en Regional Aficionados / Durante las últimas dos temporadas ejerció de segundo de Modrego

SOP

El C.D. San José de Soria anunció que Carlos Carramiñana será el nuevo entrenador del equipo colegial, conjunto que milita en la Primera Regional de Aficionados de Castilla y León. 'Carra', que ha sido el segundo entrenador del primer equipo en las últimas dos temporadas, tratará de dar continuidad a un proyecto que mantiene sus objetivos.

La entidad dirigida por Tito Hernansanz ha confiado a 'Carra' la dirección del primer equipo tras la marcha de Eduardo Modrego como técnico tras nueve años en el proyecto. Desde el C.D. San José se cree que es la mejor opción para seguir en la línea de trabajo del cuerpo técnico que tanto éxito y estabilidad ha dado al club en las últimas temporadas, ya que 'Carra' cuenta con experiencia trabajando con los jugadores y conoce las dinámicas del equipo.

«Carlos Carramiñana es la persona adecuada para continuar con esa estabilidad que desde hace muchos años se ha conseguido en la



El nuevo técnico del equipo colegial, Carlos Carramiñana. C.D. SAN JOSÉ

estructura de un equipo que volverá a intentar luchar por los puestos altos de la clasificación y soñar con el ascenso a Tercera División», valoran desde la entidad colegial.

Además, de cara a esta nueva temporada, se contará con la inestimable ayuda del resto del cuerpo técnico que ya venía trabajando en la entidad años atrás, y al que se incorporarán dos nuevos profesionales que ayudarán a intentar conseguir los objetivos marcados por la Junta Directiva y la Dirección Deportiva. Desde el club se confía en que esta decisión dará, más si cabe, protagonismo a la cantera del equipo.

Con la llegada de Carlos Carramiñana al San José el club colegial completa los banquillos de sus dos equipos principales toda vez que la semana pasada confirmaba la continuidad de Hugo Palomar al frente del equipo femenino.

En este caso, se ha renovado al 80% de la plantilla de cara a la temporada 24-25, un curso en el que el equipo colegial no descarta dar el salto a competición nacional. Además de la renovación del 80% de la plantilla, el grupo que dirige Hugo Palomar se ha reforzado ya con Marina Rupérez, jugadora formada en la cantera del C.D. Numancia que reforzará la defensa del equipo. El San José femenino peleó durante todo el curso 23-24 en la zona alta de la tabla, llegando a ser líder durante buena parte de la competición en la Liga Gonalpi de Castilla y León. Finalizó el curso en segunda posición por detrás del Real Valladolid, un puesto que confirma la competitividad de la plantilla en la categoría.

### **DEPORTES**



El equipo de Soria ni te la Imaginas junto a los patrocinadores. SANDRA GUIJARRO

### Soria se sitúa en el mapa del ciclismo

**CICLISMO.** Presentación en El Burgo de Osma del 'Soria ni te la imaginas by Victoria', que pedaleando lleva la provincia por bandera

#### SANDRA GUIJARRO EL BURGO

Iniciativas como la BTT Urbión ayudan a situar a Soria en el panorama del ciclismo nacional, pero también la participación de ciclistas de la zona en acontecimientos de relevancia como la Titan Desert. Crear un equipo bajo esa misma esencia podría ser el siguiente paso y eso es precisamente lo que ha hecho Soria ni te la imaginas by Victoria, equipo del ciclismo soriano cuyas acciones ayudan a poner a la provincia en el foco del mundo de la BTT.

El equipo dirigido por José Luis Gómez Miranda, Selu, se presentó en la mañana de este viernes en El Burgo de Osma, antes de poner rumbo a la nueva edición de la BTT Urbión, que se desarrollará durante el fin de semana en las localidades de Covaleda y Vinuesa. Al acto asistieron, además de los miembros de Soria Ni te la imaginas, representantes de la Diputación, así como patrocinadores, colaboradores o figuras de relevancia como el atleta soriano Dani Mateo o José Antonio Lucas Santolaya, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León.

Con la atenta mirada de los asistentes, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quiso agradecer a José Luis Gómez Miranda el trabajo que realiza con «ilusión y esfuerzo». Un trabajo que ha permitido crear un equipo que participa en multitud de pruebas y que trabaja con el apoyo de instituciones como la Diputación, cuya intención es la «promoción y visualización de la provincia dentro y fuera de sus fronteras», señaló el presidente.

El equipo fue lanzado inicialmente bajo otro nombre: Soria puro oxígeno y actualmente sigue trabajando bajo esa marca, con la diferencia de que actualmente el proyecto depende de turismo, pero con el mismo objetivo de siempre y es «que Soria se ponga en valor y se le conozca», con eventos como la Vuelta Ciclista o las diferentes rutas ciclistas que se encuentran en Soria, que suponen un «revulsivo de atracción turística», recalcó.

En cuanto al equipo de BTT, supone también un gran atractivo turístico y, en palabras del presidente de la Diputación, «las administraciones deben seguir trabajando en promocionar nuestra provincia». Una muestra de ello es la celebración de eventos como el Desafío Urbión, que acogerá desde hoy a más de 600 parti $cipantes \, y \, que \, proporciona \, {\it ``ung ran'}$ retorno económico en toda la zona». Por ello, la Diputación seguirá trabajando por «albergar pruebas no solo en una determinada zona, sino en toda la provincia», explicó su presidente, que aprovechaba para desear éxitos al equipo ciclista soriano.

Por su parte, José Luis Gómez Miranda cogió el relevo para mostrar su orgullo por «el gran equipo humano» que juntos han creado, compuesto por «grandes personas». Entre las féminas, en el Soria ni te la imaginas se encuentra la internacional Muriel Bohuet, la recién llegada Alexia y la más veterana Mónica Plaza, que «forma parte del equipo desde su segundo año y que es una gran embajadora de la provincia allá donde va», destacó Gómez

Miranda, que también presentó a los componentes masculinos después de que la ciclista aprovechará para agradecer sus palabras y mostrara su orgullo por «poder estar en todas las competiciones con el apoyo recibido desde El Burgo de Osma y Soria, la Junta, Diputación y todas las marcas», manifestó.

El equipo también cuenta con nombres masculinos, como Óscar Santander, «una pieza clave, la figura del gregario»; Mario Romero, «el corredor más joven del equipo, con una gran proyección»; y Jorge Lamiel, «que hace unas semanas se encontraba en el ranking nacional y se está codeando con corredores que dentro de unos meses estarán en las olimpiadas», añadió el dirigente del equipo.

Tras la presentación de los componentes, el ciclista Jorge Lamiel tomó el relevo para señalar que, como ciclistas, en lo deportivo, solo les queda «entrenar, representar y llevar a Soria a lo más alto», después de «un año que ha sido la cumbre y en el que el equipo ha ido creciendo, a nivel grupal e individual».

Para terminar, Gómez Miranda recalcó que la mirada del Soria ni te imaginas se centra en «seguir creciendo para hacer al equipo más competitivo» y reconoció que le gustaría contar «con más corredores sorianos y que los chavales de la provincia vean que tienen un equipo en su tierra con el que, practicando, podrían estar en un futuro». Entre los proyectos, puntualizó que se encuentran trabajando para «dar más importancia a un equipo femenino y estar en el mapa mundo del Gravel».

### El río Órbigo pone las truchas

**PESCA.** El cauce leonés acoge el segundo nacional de salmónidos mosca por dúos

L. DE LA FUENTE VALLADOLID

Los mejores Escenarios Deportivos de Pesca del río Órbigo de León acogen este fin de semana el segundo campeonato de España de selecciones autonómicas de pesca de salmónidos mosca dúos, una competición que se celebra en la modalidad de captura y suelta y en la que participan pescadores deportivos de las comunidades de; Madrid, Cantabria, Extremadura, Navarra, Galicia, Castilla la Mancha, Comunidad valenciana y Castilla y León.

La prueba, que tuvo su primera edición por parejas el año pasado en el mimo escenario se disputará a partir de este viernes y caló fuertemente entre los pescadores españoles sirviendo además para que al final muchos cañistas se buscaran la vida para convertir la prueba en toda una Torre de Babel, pues se da la circunstancia que habrá pescadores andaluces pescando por la comunidad de Galicia, vascos que pescan por Cantabria, valencianos que lo harán por la comunidad de Castilla la Mancha, vallisoletanos y leoneses que representarán a la comunidad Valenciana y leoneses pescando y representando al Principado de Asturias.

En total toman parte 74 pescadores, 37 dúos de cañistas que buscarán a las esquivas truchas del Órbigo y un título que el año pasado logró la pareja castellanoleonesa integrada por los pescadores de León, Juan Miguel Barrientos y Diego Rancho Francisco. El segundo campeonato de España de salmónidos mosca dúos, está convocado por la Federación Española de Pesca y Casting y organizado por la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, bajo la supervisión del valenciano Juan Vert. El campeonato se disputa a cuatro mangas de pesca que darán comienzo este viernes, a partir de las ocho de la mañana, tras la recepción de participantes, reunión de capitanes y sorteo de tramos que tuvo lugar en la tarde de este jueves en el Hotel-Restaurante Salones Victoria en Santa Marina del Rey.

La comunidad organizadora es la que aporta más pescadores a esta final: Juan Carlos Castro, Fernando Valdés, Diego Rancho, Juan Miguel Barrientos, Miguel Nevares, Luis Nieto, Adrián Roldán, Elías Ortega, Miguel Ángel Martínez, Arturo Molinero, Antonio García, Juan Miguel García, Juan Antonio Cepeda, Julio César González, Julio César González, Marcelino de la Calle, Leonardo Fabián Gentile, Luis Fuertes, Miguel Ángel Codeseira, Carlos Álvarez, Iván Álvarez, Aitor Fernández, Álvaro Álvarez, Ricardo Arias, Víctor Carlos Pérez, Víctor Manuel Molleda, David Flórez, Víctor Martínez, Christopher Sevilla, Ricardo Bayón, Álvaro Rodríguez, Alexis Burón, Rubén González, Manuel Álvarez, Óscar Álvarez, Alberto Heredero, Sergio Heredero, Edgar Presa y David Mielgo.

Las normas para esta novedosa competición por parejas establecen que el dúo campeón de España ascenderá a la condición de pescadores de alto nivel nacional de salmónidos mosca, absoluto, al finalizar 2024. Si alguno de los deportistas ya tuviese la condición de deportista de alto nivel, o la edad no sea acorde con la categoría no correrá lista.

### LA VOZ DEL RÍO Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas sino saber superarlos juntos...»



Trucha común del río Órbigo pescada a mosca seca. L. DE LA FUENTE

### **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios Ilame al **975 21 20 63** 

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **TRABAJO**

701

NECESITO persona para ayudar en casa, tardes o mañanas (Lunes a Viernes), en Almenar (So-

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mn3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas v festivos todo el día.

sus esquelas Ilame al **975 21 20 63** 

### **Envía SOY HUMANO** al **28033 Juntos** salvaremos más vidas MEDICOS SIN FRONTERAS

www.msf.es/serhumano

### FARMACIA DE GUARDIA

Elena Carrascosa Martínez

C/ Vicente Tutor, 8 Tel. 975.221.249

**EN LA PROVINCIA** Del 17 al 23 de junio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ, COVALEDA, ARCOS DE JALÓN. SALAS DE LOS INFANTES (24 H.)

ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 81.4% DE SU CAPACIDAD

### EL TIEMPO / HOY



#### **TELÉFONOS DE INTERÉS SORIA**

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

### **PROVINCIA**

GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

### Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

976 645 589 975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero

TRANSPORTES

975 101 064

Mínima

1Nº

Mínima

12º

VINUESA

**▲** 22 **▼** 9

Lunes

▲ 25 **▼** IN

MUSEO NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa

petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

#### EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20.

FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

### CINE Y TV

### **CARTELERA**

I A R

06:00 Infocomerciales 07:10 Cuentos en la bruma

14:30 CvLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:25 Grana y oro

17:00 FI Correvuela 17:50 La Grabadora **18:00** Cine. October Gale. 2014.

19:40 Nuestras Cortes

20:00 CyLTV Noticias

20:54 Nuestras Cortes

21:05 Espacio Abierto

OI:55 Agro en acción

02:25 Infocomerciales

22:00 Cine. Armados v cabreados.

23:45 Cine. Time of crisis. 2003.

19:45 La grahadora

**20:40** El tiempo

16:30 Lo mejor de Escápate de Viaje

08:05 Piedra sobre piedra **09:10** Todos los días 10:40 Un paseo por CyL II:30 Con la música a todas partes 13:00 Escápate de viaje 13:50 Flash empresas 13:55 Lo meior de Parques Naturales



| CINES LARA DEL 19 AL 24 DE JUNIO                                    |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                     | SESIONES |       |       |
| SALA 1 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 2 - VIDAS PERFECTAS                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 - GARFIELD. LA PELÍCULA<br>- HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                 | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - BAD BOYS. RIDE OR DIE                                      | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD<br>- LOS VIGILANTES              | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - ALUMBRAMIENTO                                              | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - DESCANSA EN PAZ                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
|                                                                     |          |       |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros. Con motivo de las Fiestas de San Juan en Soria, Cines Lara cerrará los días 26 (miércoles El Pregón) y 27 (jueves La Saca) de junio.



#### **LOS VIGILANTES**

Estados Unidos 2024. Dirección. Ishana Shyamalan. Reparto. Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen. Sinopsis. Mina, una artista de 28 años que se queda varada en un extenso bosque situado al oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, se ve atrapada sin saberlo junto a tres personas a las que, cada noche, observan y acechan unas criaturas misteriosas.



#### HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD

Estados Unidos 2023. Dirección. Richard Linklater. Reparto. Glen Powell, Adria Arjona. Sinopsis. Gary Johnson da clases de psicología en la universidad pero, también, trabaja para la policía. Además, para ayudar a la autoridad, se hace pasar por un asesino profesional para ayudar a detener a los que quieren contratar sicarios para acabar con la vida de alguien. Pero cuando la desesperada Madison le pide que asesine a su marido maltratador, tira su profesionalidad por la borda.

07:40 Todos los días. Magacín diario de sociedad. Presentado por Cristina Camell **N9:00** Momonsters.

**09-20** Shadownsters

**09:30** Ruy, el pequeño Cid. El loco justiciero 10:00 Clap. Programa especializado en cultura,

creatividad y artes escénicas. 10:25 Mundo natural

10:50 Naturaleza viva. Seprona: Centinelas de

II:40 Esnacio Ahierto

12:35 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino

13:50 Diagnóstico. Estudios clínicos

14:30 CvLTV Noticias Fin de semana l 15:10 El Tiempo Fin de semana. Castilla y León.

15:20 Agro en acción.

15:50 Cineolé: ... Y al tercer año, resucitó. 1980 -Rafael Gil

17:25 Ideas Mágicas.

18:20 Qué pasó aquí.

19:10 Hecho en CyL.

20:00 CvLTV Noticias Fin de semana 2. 20:40 El Tiempo Fin de semana

20:50 El arcón

21:40 Con la música a todas partes.

23:20 Con la música a todas partes

00:55 CyLTV Noticias Fin de semana 2 (Red.).

01:25 El Tiempo Fin de semana.

**01:35** El arcón. Los Manrique y las clarisas en el

### **CINES MERCADO**

Sábado, 22 de junio

### **SESIONES**

20.00

**SALA 1 - EX-MARIDOS** 12.00 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA

17.30 - LA PATRIA PERDIDA (VOSE) 19.00

- THE ARTIC CONVOY (VOSE) 21.00

SALA 2 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 12.30

- FX-MARIDOS 18.00 - GREEN BORDER (VOSE) 20.00

#### Domingo, 23 de junio **SESIONES**

SALA 1 - LA PATRIA PERDIDA 12.00 19.00 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 17.30 - THE ARTIC CONVOY 21.00

SALA 2 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 12.30 - EX-MARIDOS (VOSE) 18.00

Desde el 26 de junio hasta el 2 de julio, los Cines Mercado permaneceran cerrados.

- GREEN BORDER (VOSE)

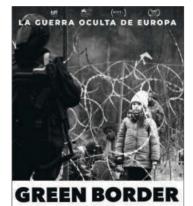

### **GREEN BORDER**

Polonia, Francia, República Checa y Bélgica 2024. Dirección. Agnieszka Holland. Sinopsis. En los bosques traicioneros y pantanosos que conforman la llamada "frontera verde" entre Bielorrusia y Polonia, los refugiados de Medio Oriente y África que intentan llegar a la Unión Europea están atrapados en una crisis geopolítica cínicamente diseñada por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. En un intento de provocar a Europa, los refugiados son atraídos a la frontera mediante propaganda que promete un paso fácil a la UE

ESZKA HOLLAND

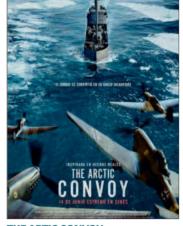

### THE ARTIC CONVOY

Noruega. 2024. Dirección. Henrik M. Dahlsbakken. Reparto. Adam Lundgren, Anders Baasmo, Tobias Santelmann, **Sinopsis**, En 1942, los alemanes han invadido la Unión Soviética y la situación parece terrible. En barcos mercantes civiles de todo el mundo se transportan en un peligroso viaje suministros de guerra desde Islandia a Murmansk v Arkhangelsk. Atrapados en el mar sin experiencia en defensa o guerra, los marineros civiles se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en las aguas del Ártico.

### CARLOS CUESTA



### DALE VIDA A TU TEJADO

### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





### HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfono: 975 21 20 63.

### PAISANAJE JUAN ASENSIO



**DRUIDA DEL SER.** Es la empresa que creó hace menos de dos años y medio el soriano Juan Asensio. El yoga apareció en su vida en un momento de crisis personal y tras compatibilizarlo con su trabajo durante cinco años, finalmente, decidió apostar por emprender. Ahí fue cuando nació su empresa: Druida del Ser

### V.R.A. SORIA

Soria celebra hoy el Día Internacional del Yoga cuya efeméride fue ayer, 21 de junio, pero que en la ciudad siempre se conmemora el sábado más cercano a esta fecha. Tal y como explica Juan Asensio, de Druida del Ser, «esperamos la participación de un centenar de personas». La cita, a partir de las 09.30 horas en el Alto de la Dehesa. Tras la recepción de los asistentes se impartirá una pequeña charla para, después, realizar una sesión de yoga (pranayama, asanas, meditación) que culminará con un baño de cuencos y gong.

Fue en la 69<sup>a</sup> edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2014, cuando fue declarado el día 21 de junio como Día Internacional del Yoga. Desde entonces, ciudades de todo el mundo celebran esta fecha con diversas actividades para transmitir los beneficios y los principios de paz y armonía inherentes a esta técnica milenaria.

Juan Asensio es un joven soriano que explica que el yoga ha cambiado su vida, tanto a nivel personal como laboral. «En un momento de crisis existencial el yoga apareció en mi vida y me salvó», asegura. «Fue un momento de catarsis en el que no veía sentido a nada». Sin embargo, en ese momento de catarsis alguien le animó a practicar yoga. «Con el primer saludo, con la primera postura algo dentro de mi hizo clic y comencé a ver la vida de otra forma, en otro color. El cambio fue brutal. De repente me di cuenta de que había

cosas que no tenían la misma importancia mientras empezaba a valorar otras». Por todo eso que supuso para él empezó a practicar yoga más en serio «cambiando también mis hábitos de vida», apunta Asensio que añade: «La gente de mi alrededor se dio cuenta del cambio que el yoga había producido en mi y que podía ser bueno también para ellos así que empecé a formarme para poder dar clases».

Juan Asensio vivió todo este proceso mientras continuaba con su trabajo en una central térmica de biomasa ubicada en Tardesillas. «Mi trabajo me gustaba mucho y compatibilicé ambas cosas unos cinco años pero llegó un momento en el que el corazón me dijo que tenía que continuar por el camino del emprendimiento poniendo mi granito de arena para mejorar el equilibrio espiritual de las personas». Así es como nace su empresa: Druida del Ser que está próxima a cumplir dos años y medio de vida y que en este tiempo ya ha tenido que cambiar de local para ampliar espacios y tiene a dos personas contratadas por lo que el joven profesor soriano hace un balance muy positivo de esta trayectoria: «Estoy muy contento. Estoy manifestando un sueño. Estoy ayudando a gente que me van trasmitiendo que voy por el camino correcto».

A través de disciplinas como el yoga, la meditación, la canalización y el coaching, Druida del Ser «ofrece herramientas y técnicas que permiten a las personas conectarse con su esencia más profunda y descubrir su potencial ilimitado», explica este joven soriano que también está formado en tantra o baños sonoros. En este punto, Juan apunta: «Siempre he tocado la batería y ahora continúo haciéndolo porque es algo que me encanta. Pero ahora no me paso la noche de fiesta después de tocar. El yoga me ha aportado esa paz y esa tranquilidad que necesitaba para equilibrar mi vida». Gracias a esos conocimientos en percusión, una de las prácticas que ofrece en su empresa son los baños sonoros con los que, subraya «te sumerges en la vibración y el poder del sonido utilizando herramientas como cuencos y gongs que producen sonidos muy sutiles». Experiencias que podrán sentir y experimentar todos los que se acerquen esta mañana al Alto de la Dehesa.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Volkswagen Amarok Cabina doble V4 2.0 TDI 125kW 6M







Ø 3 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

